# EL PAIS

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.114

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros Miércoles 5 de junio de 2024

Espacio



China, primer país en traer materiales de la cara oculta de la Luna - P38

# El juez entra en campaña al citar como imputada a Begoña Gómez

Sánchez anima a votar y denuncia el intento de interferir en las elecciones

### REYES RINCÓN / CARLOS E. CUÉ Madrid

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio, por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. En un movimiento completamente inusual, el juez que investiga la relación de Gómez con distintos empresarios tomó la decisión sin escuchar a los testigos, cuyas declaraciones se han aplazado al domingo 16 de junio. Y la cita llega a pesar del informe de la Guardia Civil que no halla delito.

Sánchez replicó en una carta a la ciudadanía en la que asegura: "Es todo un gran bulo". El presidente asegura que no le quebrarán, culpa a Feijóo y Abascal de tratar de "interferir" en las elecciones del 9-J, y espera que "encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes". —P18 A 20

# Editorial Justicia y política -- P14

## Jorge Buxadé Candidato de Vox el 9-J

# "Con Milei, Meloni, Le Pen y Orbán nos une un enemigo común"

### MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

Jorge Buxadé, cabeza de la lista de Vox el 9-J, defiende en una entrevista la unión de las extremas derechas: "Confluimos en un enemigo común, que podemos llamar el socialismo globalista". —P22

# El empleo de las mujeres bate récords: más de 10 millones

El mercado laboral español supera los 21,3 millones de ocupados por primera vez, y las trabajadoras ya son un 47,4% del total

### EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

El mercado laboral español bate récords de ocupación, gracias sobre todo al tirón del empleo femenino. La afiliación media del mes de mayo escaló hasta 21,32 millones, el máximo desde que hay registros. Hubo 220.000 nuevos ocupados en el mes, por encima del promedio de los últimos años. Y 10 millones de los empleos existentes son ocupados por mujeres, una frontera que nunca habían cruzado. Según datos de la Seguridad Social, las

mujeres representaron en mayo el 47,4% de la población trabajadora, la tasa más alta registrada. Desde 2007, antes de la Gran Recesión, el número de ocupadas ha crecido en dos millones, mientras que el de hombres se mantiene estable. —P28



Modi proclama su victoria en la India pese al castigo a su partido. Antes de que terminara el escrutinio, el presidente indio, Narendra Modi, se declaró vencedor de las elecciones. Pero su partido, el BJP, sufrió un serio retroceso y no tendrá mayoría absoluta en la Cámara baja del Parlamento. En la imagen, Modi celebraba ayer el resultado en Nueva Delhi. ADNAN ABID (REUTERS) —P2



La ley para la protección de menores trata de retrasar la edad de inicio del uso de plataformas

# Prohibido usar redes sociales antes de los 16

### ANA TORRES / ISABEL VALDÉS Madrid

Los menores de 16 años no deberán acceder ni registrarse en las redes sociales, según prevé el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que pasó ayer por el Consejo de Ministros. La norma vigente fija esa edad en los 14 años, aunque su cumplimiento es dudoso. Además, los menores de 18 no podrán acceder a espacios que empleen mecanismos aleatorios de recompensas. —P35 Y 36

2 INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Narendra Modi celebraba ayer la victoria en la sede de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), en Nueva Delhi. ADNAN ABIDI (REUTERS)

# Modi repite liderazgo con menos votos

La oposición india, que tenía las encuestas en contra, no puede formar Gobierno, pero se acerca al partido en el poder por primera vez en una década

GUILLERMO ABRIL Nueva Delhi

Narendra Modi se declaró ayer al filo de las nueve de la noche. hora local, vencedor de las elecciones en la India. Aunque el escrutinio aún no ha acabado. la coalición que lidera su partido, el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio), parece haber logrado retener la mayoría. La situación coloca al dirigente de la formación nacionalista hindú, de 73 años, a un paso de asegurarse un tercer mandato al frente del país más poblado de la Tierra, con cerca del 80% del total de escaños ya contados y adjudicados. La victoria, sin embargo, tiene cierto regusto agridulce para el dirigente, después de que el BJP haya sufrido un rapapolvo electoral que ni las proyecciones ni los sondeos a pie de urna habían anticipado.

Modi tendrá que lidiar, por primera vez, con el hecho de que su partido no ha alcanzado en solitario la mitad más uno de los escaños en la Lok Sabha (la Cámara baja del Parlamento, que será la encargada de investirle), como en las anteriores dos legislaturas, lo que le exigirá tejer equilibrismos políticos con sus socios de Gobierno.

La alternativa opositora, una alianza de más de 20 partidos capitaneada por el Partido del Congreso (PdC), con Rahul Gandhi al frente, ha logrado batirse mano a mano con el BJP por primera vez en una década, aunque habría quedado sin opciones reales de formar un Ejecutivo.

Con los números aún provisionales sobre la mesa, el actual primer ministro se aseguraría el liderazgo de la India por tercera vez consecutiva, lo que le coloca a la altura de Jawaharlal Nehru, primer jefe de Gobierno tras la independencia. Su mandato estaría sin embargo sometido los próximos cinco años a las caprichosas, fluidas e inestables amistades de la política india, y a una mayor fiscalización de una oposición fortalecida.

La caída en el número de votantes indica de algún modo que existe un agotamiento con la era Modi. Pero también subraya la repercusión duradera de un líder que pasará a la historia de la India. Bajo su mandato, el país ha ganado peso en la escena internacional y superado al Reino Unido en términos de PIB para convertirse en la quinta economía mundial. Antes del final de este mandato, Modi pretende colocar a la India en el tercer puesto, solo por detrás de Estados Unidos y China.

En el otro lado de la balanza, cuenta con la creciente preocuEste tercer triunfo coloca al dirigente a la altura del histórico Nehru

La alianza de Gobierno ha obtenido 291 escaños; 52 menos que en 2019 pación de organizaciones e instituciones internacionales por el deterioro en los estándares democráticos, el retroceso en el respeto de derechos y libertades, y el creciente hostigamiento de la oposición, las minorías y las voces críticas.

La Alianza Democrática Nacional, que encabeza el gobernante BJP, habría obtenido 291 escaños de los 543 de la Lok Sabha, 52 escaños por debajo del resultado de 2019, según las proyecciones sobre el voto escrutado del medio India Today en torno a las 22.00 horas en Delhi (18.30 hora peninsular española). La oposición se habría asegurado 234 escaños, 107 más que hace cinco años. El BJP, en cualquier caso, se quedaría con 240 asientos, 63 por debajo de los obtenidos en 2019. Mientras, el PdC casi duplicaría su presencia en la Lok Sabha, con 99, según los datos oficiales parciales de la Comisión Electoral.

El escrutinio, más ajustado de lo previsto, ha dado lugar a instantes de especulación a lo largo de la jornada. Modi llegó en coche a la sede del BJP, rodeada por cientos de simpatizantes que han coreado su nombre al verlo pasar. Desde allí, ante una colorida multitud, aseguró que formará Gobierno junto a su alianza "por tercera vez consecutiva" y dio las gracias a sus votantes.

"Modi me inspira. Está haciendo un buen trabajo por India", contaba a la puerta del cuartel general del BJP Ratan Rajan, de 31 años, un voluntarioso ciclista que vino pedaleando miles de kilómetros desde el Estado de Bihar, en el este del país. "Tiene la visión de hacer de la India una nación desarrollada. Por eso la gente le ha votado".

### 640 millones de votos

En la sede del Partido del Congreso, por la tarde, cuando Modi aún no se había proclamado vencedor, el ambiente parecía de victoria, a pesar de que los números no sumaban. Los tambores retumbaban, la gente se lanzaba a bailar y agitaban banderas de la formación. Por allí andaba Aashif Sagar, un miembro del Samajwadi Party (Partido Socialista), una de las formaciones fuertes de la alianza opositora, bautizada India. Asegura estar convencido de que logrararán formar un Gobierno de oposición. "La ciudadanía estaba tan cansada que ha decidido echar al Gobierno", aporta Manju Dixit, vicepresidenta del Comité de Mujeres del PdC en Nueva Delhi. Cuando se le replicaba que nada indicaba que fueran a ganar, zanjaba: "El tiempo dirá. Estamos contentos con la alianza y con la respuesta de la nación".

El escrutinio de los mayores comicios del mundo, que empezaron hace más de seis semanas, se inició en la mañana de ayer, después de que el sábado cerraran las últimas urnas. En este gigantesco acto de democracia han votado más de 640 millones de personas de los 970 millones convocados —más de un 10% de la población mundial—, con una participación de en torno al 66%, según datos oficiales.

Las elecciones se han celebrado en un clima polarizado, con debates que han gravitado en torno a la inflación y el desempleo, el respeto al Estado de derecho y el hostigamiento de las minorías, en particular la musulmana. En la campaña, la alternativa opositora ha acusado al partido nacionalista hindú de Modi de laminar la democracia en la India durante su década en el poder y de perseguir una mayoría suficiente como para forzar un cambio constitucional para borrar de su articulado el secularismo indio.

La India rural ha sido una pieza clave del puzle, como muestra la respuesta electoral en Uttar Pradesh y Rajastán: "La historia se está escribiendo en la India rural", señalaba uno de los comentaristas de *India Today* durante su emisión en directo. "La gente no tiene trabajo, quieren algo más que cinco kilos de raciones de arroz", añadía otra tertuliana en referencia a los programas de ayuda alimentaria lanzados por el Ejecutivo de Modi.



Un niño palestino lloraba ante el cadáver de un familiar víctima de un bombardeo israelí, ayer en Deir al Balah, en Gaza. A. KAREEM HANA (AP/LAPRESSE)

# Biden sugiere que Netanyahu atrasa el final de la guerra por supervivencia política

División entre los socios del Ejecutivo israelí ante la tregua anunciada por la Casa Blanca

MACARENA VIDAL LIY LUIS DE VEGA Washington / Sevilla

El presidente de EE UU, Joe Biden, ve razonable creer que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está retrasando el final de la guerra en Gaza por razones políticas. Así lo declaró en una entrevista a la revista Ti*me* la semana pasada —tres días antes de anunciar los detalles de una propuesta de algo el fuego en tres fases- y publicada ayer. Aunque Biden evita pronunciar ese mensaje, a la pregunta de si cree que Netanyahu "está prolongando la guerra por su propia supervivencia política", el mandatario responde: "Hay razones de todo tipo para sacar esa conclusión".

Esas declaraciones se conocen cuando la Administración de Biden, que afronta las críticas de los votantes jóvenes y del ala progresista de su partido por la posición de apoyo a Israel en la guerra de Gaza, intensifica su presión para que la milicia fundamentalista palestina Hamás y el Gobierno de Netanyahu den el visto bueno a la propuesta de alto el fuego esbozada por el presidente estadounidense el pasado viernes. Washington ha descrito esa oferta como de autoría israe-

lí. El primer ministro de Israel, que encara profundas divisiones dentro del país y su propia coalición de Gobierno, aún no ha dejado claro si asume o no ese plan.

Las declaraciones de Biden se encuentran entre las más duras que ha pronunciado públicamente contra el primer ministro israelí. La relación entre ambos, que nunca ha sido fluida, alcanzó su momento álgido tras los atentados del 7 de octubre, cuando Biden viajó a Tel Aviv y se fundió en un abrazo con Netanyahu. Desde entonces, el vínculo se ha ido haciendo cada vez más tirante a medida que el líder israelí hacía caso omiso a los llamamientos para moderar su posición en Gaza, donde la ofensiva ha dejado más de 36.000 muertos, más del doble de heridos y destruido la mayor parte de edificios e infraestructuras.

Biden critica también que Israel entrara en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de Hamás en territorio israelí, en los que fueron asesinadas unas 1.200 personas, del mismo modo vengativo y destructor con el que Estados Unidos invadió Afganistán tras el 11-S. Atacar de esa manera, consideró el mandatario, "conduce a guerras interminables". "No hay que repetir los errores que nosotros cometimos. Y ellos están repitiendo el mismo error", agrega en la entrevista.

El presidente estadounidense, al mismo tiempo, sostiene que es "incierto" si las fuerzas israelíes en Gaza han cometido crímenes de guerra. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en La Haya ha solicitado órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres líderes de Hamás.

El anuncio del plan para una tregua hecho público por Biden mantiene divididas a las fuerzas que sostienen en un complicado equilibrio el Ejecutivo que lidera Netanyahu. Por un lado, ofrecen su apoyo al primer ministro los dos partidos ultraortodoxos judíos: se trata de Shas, que es el principal socio de la coalición, y Judaísmo Unido de la Torá. Pero por el otro, los nacionalistas religiosos, integrados esencialmente en Sionismo Religioso y Poder Judío, amenazan— casi a diario con hacer volar el Gobierno si sale adelante la propuesta de alto el fuego. El Shas mostró ayer "todo su apoyo" a un posible acuerdo que permita liberar a los rehenes que permanecen en manos de Hamás. La formación ultraortodoxa, con 11 de los 120 escaños en el Parlamento israelí, anunció en un comunicado que "respalda al primer ministro y al gabinete de guerra para hacer frente a to-

"No hay que repetir nuestros errores", alerta el presidente de Estados Unidos

Los ministros ultras del Gabinete amenazan con la ruptura das las presiones, para alcanzar un acuerdo y para salvar las vidas de muchos de nuestros hermanos y hermanas que están en peligro y cautiverio". Un anuncio similar fue realizado el lunes por Judaísmo Unido de la Torá, con siete asientos en la Cámara.

Dentro de su beligerancia habitual, el ministro de Seguridad Nacional y líder de Poder Judío, el ultra Itamar Ben Gvir, ya cargó ese mismo día contra el proyecto de tregua y advirtió a Netanyahu, al que acusa de ocultarle la hoja de ruta, de la ruptura si sale adelante. "Los detalles del acuerdo, tal como lo presentó el presidente Biden, muestran que se trata de un acuerdo que significa la rendición de Israel y el fin de la guerra sin lograr su objetivo principal de destruir a Hamás", escribió en su perfil de X. Poder Judío y Sionismo Religioso, que lidera el ministro de Finanzas, el también ultra Bezalel Smotrich, controlan 13 de los escaños.

Qatar anunció ayer a través del portavoz del Ministerio de Exteriores que el plan, que considera más próximo a un punto de encuentro que en anteriores ocasiones, fue entregado a Hamás. "Estamos esperando una posición israelí clara", añadió Majed al Ansari durante una comparecencia en la que reconoció que "nadie puede obtener una victoria total en esta guerra". El talón de Aquiles es el final de la contienda, que los fundamentalistas palestinos exigen como condición para soltar a los rehenes en contra del criterio de Netanyahu, que pretende reservarse el derecho a seguir con los ataques una vez logradas las liberaciones.

Como elemento que añade presión a esas posibles negociaciones de tregua, Israel divulgó ayer su sospecha de que 43 de los rehenes que permanecen en el enclave palestino, más de un tercio del total de 120, están muertos, según el último recuento del Gobierno.



CONFLICTO PALESTINO-ISRAELI

Una niña con desnutrición en el hospital de Deir Al-Balah, el pasado viernes. SAHER ALGHORRA (EP)

Los cooperantes de Acción contra el Hambre alertan de la situación de los palestinos y las dificultades para atenderlos

# El 30% de los niños gazatíes de hasta dos años están desnutridos

DIEGO STACEY

## Madrid

Los palestinos se enfrentan a una hambruna "en los próximos meses". Esa es la inquietante proyección de la cooperante y especialista en nutrición Cristina Izquierdo, miembro de la ONG Acción contra el Hambre. Izquierdo acaba de volver a España tras un mes de trabajo humanitario en Gaza y ha expuesto el desolador panorama que ha evidenciado en las últimas semanas. "El nivel de destrucción de la infraestructura vital. como hospitales, escuelas o instalaciones de saneamiento, ha dejado a los palestinos sin acceso a ningún servicio básico. Si la ayuda no llega, Gaza va a colapsar", relataba ayer en la sede de la ONG en Madrid.

La grave situación alimentaria se percibe en los rostros de los palestinos, según esta voluntaria de Barcelona. "Los palestinos pasan hambre y sus cuerpos no reciben la energía necesaria; se descomponen los tejidos y se ve afectada la piel. Por eso vemos imágenes de personas con apariencia demacrada", ha señalado. Las condiciones para los niños son aún peores: "La falta de alimentos ralentiza el crecimiento y el desarrollo. En muchas situaciones es irreversible y el sistema inmune falla. Por eso muchos mueren de alguna infección". La población, ha subrayado, "está al

borde de la hambruna", la situación más grave de inseguridad alimentaria, con riesgo de muerte por inanición, según la clasificación de referencia global.

Naciones Unidas ya avisó en marzo de que la hambruna en el norte de Gaza era "inminente" debido al bloqueo de las tropas israelíes para que llegue la ayuda humanitaria a esa zona del enclave palestino. Para que se declare la hambruna en determinada población se tienen que cumplir tres criterios: que el 20% de los habitantes esté pasando hambre, que la desnutrición infantil sea superior al 30% y que dos de cada 10.000 muertes al día sucedan por falta de comida. Izquierdo ha recordado que "debe haber un consenso internacional" para verificar que se dan estas circunstancias.

Aunque la cooperante ha afirmado que el proceso para determinar esta situación es "complejo", la organización ya tiene constancia de que el 30% de los niños menores de dos años sufre de desnutrición aguda. Otras 50 organizaciones humanitarias reclamaron a finales de mayo a la ONU y a las "instituciones internacionales" que se declare la hambruna en la Franja. "Con los pasos fronterizos cerrados y la ayuda humanitaria bloqueada por Israel, la desnutrición aguda ha resurgido y se ha extendido rápidamente", alertaban en un comunicado.

Fenia Diamanti, jefa de la base del equipo de la ONG en el terreno, también acaba de volver de la Franja. Según ella, la situación en Rafah, ciudad en el sur de Gaza y en donde ahora el ejército israelí concentra su operación terrestre, es crítica. "En las últimas semanas y tras varias evacuaciones, solo podemos distribuir agua po-

# Eslovenia reconoce el Estado palestino

El Parlamento de Eslovenia aprobó ayer el reconocimiento del Estado palestino, después de que el Consejo de Ministros enviara su propuesta a la Cámara el jueves. Este país, de 2,1 millones de habitantes, se suma así al reconocimiento anunciado de forma coordinada el 28 de mayo por los gobiernos de España, Irlanda y Noruega.

Ayer votaron a favor del reconocimiento 52 de los 53 diputados presentes, en una Cámara de 90 escaños, sin ningún voto en contra. Varios medios locales resaltaron que Eslovenia se convertía así en el miembro número 147 de las Naciones Unidas en reconocer a Palestina. FRANCISCO PEREGIL table, kits de refugio y lo poco de comida fresca que queda", ha relatado. Para Diamanti, el problema del acceso de alimentos de la población no pasa solo por el bloqueo de los pasos terrestres, sino también por las dificultades para la descarga y el transporte dentro de la Franja. "No hay sitios de almacenamiento y no hay carreteras para llevar la ayuda; es casi imposible llegar hasta el norte [de Gaza]".

El trabajo humanitario, como cualquier otra actividad en Rafah, se ha visto afectado por el asedio de las tropas israelíes. "Tuvimos que dejar de nuevo nuestra oficina y muchos dejaron sus hogares. También teníamos almacenes con alimentos o materiales de higiene y ya no sabemos en qué estado están", ha expuesto.

Los lanzamientos aéreos de comida, así como la llegada de ayuda a través de un puerto marítimo construido por EE UU que ya no está en funcionamiento-, son medidas insuficientes, según Diamanti. "Una sola entrada no sirve. Necesitamos que se abran los puertos fronterizos y las vías terrestres", ha solicitado. Según la ONU, solo 216 camiones de ayuda humanitaria entraron a la Franja por el paso de Kerem Shalom el último mes. Es decir, una media de ocho por día. El paso en Rafah está cerrado desde que Israel tomó la semana pasada control sobre el corredor de la frontera entre la Franja y Egipto.

Acción contra el Hambre ha insistido en que, aun cuando no se ha declarado una hambruna en Gaza, la población ya está muriendo por enfermedades o infecciones relacionadas. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, al menos 30 personas, la mayoría niños, han muerto por desnutrición aguda.

# Alemania se inquieta por la seguridad en la Eurocopa

ALMUDENA DE CABO Berlin

La preocupación por un posible atentado en Alemania durante la celebración de la Eurocopa de fútbol es palpable. El reciente ataque en Mannheim, en el que un agente de policía perdió la vida tras ser agredido con un cuchillo por un presunto islamista, ha avivado aún más el debate sobre cómo proteger a los millones de aficionados que acudirán al evento que comienza el próximo 14 de junio en Alemania. La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, reconoció ayer que si bien no había "indicios concretos de planes de atentado", el peligro era "abstractamente alto". "La seguridad de la Eurocopa de fútbol en Alemania es nuestra máxima prioridad", declaró.

Alemania es consciente del reto que supone velar por la seguridad en un torneo en el que compiten 24 países en los estadios de fútbol de Berlín, Múnich, Hamburgo, Leipzig, Stuttgart, Fráncfort, Düsseldorf, Colonia, Gelsenkirchen y Dortmund. En total, se espera que acudan unos 2,7 millones de personas de toda Europa a los estadios y que hasta 12 millones sigan los partidos en los lugares habilitados para ello en espacios públicos, donde destaca la zona de aficionados en la Puerta de Brandeburgo en la capital, con capacidad para 30.000 personas.

## Sin indicios de amenaza

"Va a haber controles temporales en todas las fronteras interiores alemanas durante la Eurocopa", recordó la ministra durante la rueda de prensa de presentación sobre los preparativos de seguridad del campeonato deportivo. "Se trata de una tarea adicional de gran envergadura para la policía federal, pero supondrá una importante contribución a la seguridad", explicó sobre una medida con la que se busca detener a delincuentes violentos, especialmente hooligans.

"Es cierto que la situación en materia de seguridad es tensa. El foco de atención abarca desde la amenaza del terrorismo islamista, los hooligans y otras personas violentas hasta los ciberataques. Sin embargo, también puedo decir que actualmente no hay indicios concretos de una amenaza en relación con la Eurocopa", declaró. En este punto, Faeser afirmó que está claro que "la seguridad al 100% no existe".

# Sunak endurece su política migratoria para contrarrestar al populista Farage

El impulsor del Brexit no quiere que haya un solo nuevo residente en el Reino Unido

### RAFA DE MIGUEL Londres

Han bastado unas pocas horas para que la batalla electoral británica se haya vuelto más cruenta. Con los de fuera. Con los inmigrantes. La irrupción en campaña de Nigel Farage, el populista que impulsó el Brexit y lleva décadas alterando el tablero político del Reino Unido, ha desatado el pánico en el equipo de Rishi Sunak al anunciar que concurrirá a las elecciones del próximo 4 de julio. La respuesta del primer ministro ha sido redoblar la dureza de sus propuestas. Los conservadores prometen ahora un límite fijo, que se irá reduciendo

anualmente, del número de visados de trabajo —incluidos los puestos cualificados, que desde el Brexit no tenían un tope— o de reunificación familiar que concede el Reino Unido.

El problema para alguien tan metódico, calculador y racional como Sunak es que no dispone de armas para combatir la demagogia. Consciente de que es imposible poner una cifra tanto a la futura llegada de inmigrantes como a las necesidades del mercado laboral británico, el candidato conservador ha supeditado los detalles de su propuesta a lo que sugiera la Comisión Asesora de Migración, un organismo adscrito al Ministerio del Interior, que desde 2007 ofrece al Gobierno orientación independiente sobre política migratoria. Frente a esa pretendida prudencia, Farage lanza sus propuestas a cañonazos. Anuncia, por ejemplo, impuestos punitivos para las empresas que contraten trabaja-



Una mujer tiraba ayer a Farage un batido en Essex (Inglaterra). T. A. (EFE)

dores extranjeros. O hace cuentas sin ningún rigor para justificar sus promesas.

"El objetivo sería tener cero inmigrantes", aseguró ayer
el candidato de Reform UK a la
BBC, utilizando de modo poco riguroso el juego de sumas y restas
de las estadísticas oficiales. "Sabemos que unas 600.000 personas abandonaron el Reino Unido el año pasado. Así que para
cubrir plazas en el mercado de
trabajo habría espacio para otras
600.000 [inmigrantes regulares],
aunque confío en que no sean necesarias tantas", aventuraba Fa-

rage, en un mensaje con la dosis justa de mano dura y de aparente compasión que tanto agrada a los seguidores del político.

Frente a esa ofensiva de brocha gorda, Sunak intenta endurecer sus propias propuestas —ya
de por sí bastante inclementes—,
pero pierde fuelle ante el electorado más conservador cuando
hace hincapié en los detalles. El
Gobierno deja exentos de su afán
de limitación a los 600.000 licenciados extranjeros salidos de las
universidades británicas y a los
trabajadores agrarios temporales que cada año son contratados.

Del mismo modo, quedan fuera los solicitantes de asilo que han entrado al país a través de una ruta legal.

"Ya hemos tomado medidas bastante firmes para reducir el número de personas que entran en nuestro país, y están funcionando", aseguró ayer Sunak, al presentar sus nuevas propuestas. "Pero los niveles siguen siendo muy elevados y tenemos que ir más allá. (...) El Partido Laborista pretende declarar una amnistía migratoria que convertirá al Reino Unido en un imán para los inmigrantes ilegales [sic]. No tienen un plan para reducir las cifras", atacó el todavía primer ministro a su rival, Keir Starmer.

Los conservadores se agarran a la promesa del candidato laborista de acabar con el plan de deportación de inmigrantes a Ruanda para colocar en el imaginario de los votantes esa supuesta amnistía laborista. Juega a su favor, aunque las encuestas señalen que de un modo muy limitado, la ambigüedad con que Starmer aborda un asunto plagado de minas electorales. Quiere recuperar a los votantes tradicionales de izquierda que en 2019 acabaron seducidos por el discurso de Boris Johnson v está convencido de que para ello debe mostrar firmeza en materia migratoria. El Partido Laborista ha prometido anular los vuelos de migrantes a Ruanda, pero más por la ineficacia e ilegalidad de la propuesta que por su aparente crueldad.



El 80º aniversario del desembarco de Normandía se produce en un momento en el que peligra la unidad trasatlántica

# La guerra no queda tan lejana en la evocación del Día D

MARC BASSETS Playa de Omaha

junio de 1944?

Tan lejano en el tiempo, el Día D, y tan próximo a la vez. Aquí, en las playas de Normandía, el pasado es algo casi físico: la misma arena fina, las mareas cambiantes, el cielo, ahora azul, al rato lluvioso, y el viento. Pero el pasado no se deja atrapar. ¿Cómo imaginar lo que ocurrió en este preciso lugar la mañana del 6 de

Han pasado 80 años desde que, aquel día, 130.000 soldados mayoritariamente norteamericanos y británicos desembarcaron en las costas y contribuyeron, junto al esfuerzo del Ejército Rojo en el frente oriental, a liberar Europa de la Alemania nazi. Ya quedan pocos supervivientes. La memoria se extingue. El desembarco en Normandía pertenece a los libros de historia y a las películas.

Y, sin embargo, raramente aquel pasado ha estado tan presente. Como si las imágenes de las batallas en la playa de Omaha y los otros arenales —el fuego, la sangre, las ruinas y los cementerios— ya no fuesen algo tan remoto y exótico como lo era hace 10, 20 o 30 años. Con la agresión de Rusia a Ucrania, la guerra —otra vez ruinas y cementerios de soldados, fuego y sangre— ha vuelto a Europa.

—Mi papá nunca nos platicaba de lo que sucedió ese día.

Quien habla es María Palacios y relata una historia que solo conoció de adulta. Su padre se llamaba Alfredo Palacios y contaba poco de lo que le sucedió en este preciso lugar en el que ahora se encuentra María. Han venido, además de familiares de los soldados del Día D, autoridades locales y mandos militares estadounidenses y franceses. Se cantan los himnos, se pronuncian discursos. Acaban de inaugurar un monumento a los soldados de la Navy, la Armada de Estados Unidos. Los que desembarcaron en la playa de Omaha; los predecesores de los Navy Seals que en 2011 mataron a Osama bin Laden en Pakistán.

Esto es Omaha, la más conocida de las playas normandas, "dominada por promontorios cubiertos por plantas halófilas [que] se convirtió en un objetivo mucho más mortífero de lo que habían esperado los Aliados", relata el historiador Antony Beevor en su monumental La Segunda Guerra Mundial. "La primera oleada de invasores sufrió muchísimas bajas, víctimas



"Entonces empezamos a oír un ruido enorme, enorme, enorme... Los soldados gritaban"

**Paulette Petit** 

Superviviente de la II Guerra Mundial

Apenas quedan supervivientes. La memoria se conserva en libros y películas

Mañana habrá una ceremonia con Macron, Biden y Zelenski

del fuego de las ametralladoras y de la artillería ligera del enemigo, que acribillaba a las lanchas de desembarco en cuanto bajaban las rampas". El Día D fallecieron 4.414 soldados aliados y entre 4.000 y 9.000 alemanes murieron, resultaron heridos o desaparecieron, según un cálculo de la agencia Associated Press.

María Palacios ha venido desde California con su familia a la playa de Omaha, donde su padre, Alfredo, perdió el brazo izquierdo.

 Estaba al pie del barranco, débil y cansado.

Tenía 26 años y era de origen mexicano. Estaba terminando sus estudios de ingeniería cuando se alistó a la Navy. El 6 de junio de 1944 duró poco para él: herido, fue evacuado a la otra orilla del canal de la Mancha. Al regresar a Estados Unidos conoció a la madre de María y trabajó como ingeniero en el Departamento de Inspecciones del Estado de California. Inspeccionaba edificios, fábricas, puentes. Recuerda su hija que también se encargaba del Golden Gate de San Francisco: "Se subía al puente, sin brazo".

Alfredo Palacios murió en 2015, a los 95 años. "Quería llegar a los 100", suspira su hija. "Me habría gustado estar aquí con él".

Cada vez son menos los veteranos del día más largo. "No queda ni uno", decía en 2014 uno de ellos, prueba viviente de que alguno sí quedaba. Se llamaba Walter Heline, y recibió a EL PAIS en su casita modesta en las afueras de Baltimore. Se había alistado con 19 años. Nunca había entrado en combate antes de poner el pie en la playa de Omaha. Decía que, a diferencia de las guerras de su país en este siglo —Irak y Afganistán— los soldados sabían entonces por qué luchaban. "Ahora no", lamentaba hace un década, cuando Rusia había iniciado su primera invasión de Ucrania y el viejo orden europeo empezaba a tambalearse. Seis años después, en mayo de 2020, el diario Baltimore Sun daba la noticia: "Ha muerto Walter W. Heline, un ranger del ejército con la 29ª División en la playa de Omaha el Día D".

Estos días, con ocasión del 80º aniversario del Día D, algunos de los últimos supervivientes de esta comunidad heroica y menguante -la greatest generation, los llaman en su país, la generación de los mejores, la más grande, la que dio a EE UU la que quizá fue su última victoria militar definitiva y gloriosa- viajarán a Normandía. Todos rondan los 100, y es probable que para el 90º aniversario no queden más que un puñado. Mañana participarán en las ceremonias junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y sus homólogos estadounidense, Joe Biden, v ucranio, Volodímir Zelenski. Rusia no ha sido invitada.

—¿Es esta la última vez? Dominique Moïsi, ensayista, autor de La geopolítica de la





emoción y normando de adopción, se formula esta pregunta con un doble sentido. El primero se refiere a la edad de los veteranos. El segundo, a los peligros que acechan a la alianza entre Estados Unidos y Europa, colaboración cuya hora fundacional — su hora culminante— fue el Día D. Y aquí la pregunta se refiere a las próximas elecciones de EE UU: "¿Seguirá interesándole Europa a Estados Unidos si Donald

Trump sale elegido presidente en noviembre?"

Moïsi ha asistido a todas las conmemoraciones desde hace 40 años, y siempre ha habido un trasfondo de actualidad, desde la Guerra Fría en 1984 a la anexión de Crimea en 2014, pasando por las guerras de los Balcanes o de Irak. Pero nunca tanto como ahora, dice: "La guerra ha vuelto a Europa, y el cementerio de Colleville-sur-mer con las tumbas





de los soldados caídos por la libertad evoca los cementerios en Ucrania con los soldados caídos no solo por la defensa de su país sino también por la defensa de

La ceremonia actual se celebra a tres días de las elecciones europeas y con un anfitrión — Macron-que ha avisado: "Nuestra Europa puede morir". Y a cinco meses de unas elecciones estadounidenses que puede ganar

la libertad".

Trump, el expresidente y candidato que amenaza con dejar a los europeos desamparados ante la amenaza rusa. Se celebra -si celebrar es la palabra exacta— con una guerra abierta en Oriente Próximo y en momentos decisivos para Ucrania, por la ofensiva rusa y las incógnitas sobre la efectividad de la ayuda occidental y su viabilidad si Trump gana.

"Por primera vez, el pasado evoca el presente y amenaza

Arriba, restos de vehículos militares usados en el desembarco en Saint-Laurentsur-Mer. Abajo, cementerio americano en Colleville-sur-Mer y estadounidenses en Saint-Laurent-sur-Mer. S. ARANDA

con prefigurar el futuro", sostiene Moïsi. "Por ahora los únicos jóvenes en morir por la causa de la libertad son ucranios. ¿Qué ocurriría mañana si el conflicto se ampliase?".

El capitán Rick Woolard, antiguo navy seal y veterano de Vietnam, ha venido a Omaha a inaugurar el monumento a sus predecesores y, tras un breve discurso, se pregunta: "Lo que hicieron entonces, ¿podríamos hacerlo ahora?". Cuando se le pide que responda, dice: "No tengo la respuesta. Solo espero que no tengamos que descubrirla". Se remite a la década de los treinta, la de los totalitarismos y los preparativos de la II Guerra Mundial: "Estamos en 1938, todo el mundo teme que algo ocurra, esperemos que no, pero la posibilidad está ahí. Hace 30 años se derrumbó la URSS y pensábamos que habría paz, amor y felicidad para siempre, y aquí estamos ahora".

"¿Dónde encontramos a personas dispuestas a arriesgarlo todo, a darlo todo por algo más grande?", dice, mirando a la plava, el contra-almirante Keith B. Davis, comandante de las fuer-

zas especiales de la Armada de EE UU. "Esto nos inspira hoy".

Esto es, para muchos, un lugar sagrado, y un lugar de peregrinaje. Como la familia Burridge, de Chicago, que se recoge ante la tumba de Wiliam Bechter, un piloto que fue derribado en julio de 1943 más al norte, cerca de la frontera con Bélgica. Bechter era el tío de un amigo de la familia. Tenía 22 años. Después de la ceremonia, en la que plantaron una banderita de EE UU y otras de Francia, le envían la foto al amigo, que vive en Denver. "¡Increíble!", contesta al momento. Richard, el padre de la familia, se emociona entre las miles de cruces y el mar: "Hemos venido para honrar lo que estos chicos hicieron para cambiar el curso de la historia y permitirnos a todos tener una vida más libre".

Hay que conducir unos kilómetros tierra adentro, a Caen o Saint-Lô, para descubrir un paisaje urbano que se repite en esta parte de Francia: el de la arquitectura feísta de la posguerra, ciudades bombardeadas por los aliados en los meses previos al Día D y en los días posteriores.

Murieron en total 60.000 civiles, según los cálculos del historiador Stephen A. Bourque, autor de Beyond the beach. The allied war against France (Más allá de la playa. La guerra aliada contra Francia). Saint-Lô, donde Macron participa hoy en una ceremonia, quedó destruida en un 90%: un campo de ruinas.

Las memorias se solapan en Normandía. Y esta, la de los bombardeos de población civil, es de las más complejas, porque quienes bombardeaban eran los liberadores. "Un crimen de guerra", según el historiador Bourque.

De regreso a las playas, parada en la granja de Paulette y Bernard Petit, que eran niños el Día D, y solo tienen palabras de gratitud pa-

"El pasado evoca el presente y amenaza el futuro", afirma un analista

"Lo que hicieron, ¿podríamos hacerlo ahora?", se pregunta un capitán

ra los soldados de Estados Unidos que les liberaron.

Recuerda Paulette la mañana de junio de 1944. Tenía nueve años. Vivían a 800 metros de la playa. Se escondió con su familia en una cuneta. "Fue entonces", dice, "cuando empezamos a oír un ruido enorme, enorme, enorme... Los soldados gritaban. Mi papá me dijo: 'Se pelean con arma blanca". Al día siguiente vio pasar convoyes y alguien dijo: "Ya está, han llegado". "Un soldado nos dio chocolatinas y cigarrillos", explica. "Fumé un cigarrillo y me puse enferma. Nunca volví a fumar".

—¿En ningún momento tuvo miedo aquellos días?

—A los nueve años no se tiene miedo. No puedes morirte a esa edad.

Más información en la página 44.





Un hombre con una camiseta con los rostros de Viktor Orbán y Donald Trump, en una marcha en Budapest el sábado. DENES ERDOS (AP/LAPRESSE)

# Bruselas aspira a presionar más con sus fondos en defensa del Estado de derecho

La ultraderecha frena el castigo económico a quienes vulneran los valores democrácticos

### MANUEL V. GÓMEZ Bruselas

Conforme la Unión Europea ha sumado miembros, los desafíos al Estado de derecho de varios socios han ganado terreno. El mayor ha llegado desde Hungría, una "autocracia electoral", según una declaración de la Eurocámara aprobada con el rechazo de las fuerzas de ultraderecha que, probablemente, crecerán en las elecciones que se celebran entre mañana y el domingo. "La situación se ha deteriorado en la última década", certifica el Tribunal de Cuentas de la UE en su último informe sobre la materia. Para frenar esas amenazas, la UE se ha dotado en los últimos años de un arsenal de sanciones que apuntan a donde más duele: el dinero. La Unión "no es un cajero automático", podría decirse, parafraseando al primer ministro belga Alexander De Croo.

La amenaza de perder el derecho de voto —el mecanismo que activa el artículo 7 de los tratados— en el Consejo de la UE nunca funcionó. Los Estados miembros jamás se atrevieron a pulsar ese botón nuclear, pese a que la Comisión lo propuso en 2017 para Polonia —la semana pasada cerró

Europeo, en 2018, para Hungría, opción que sigue abierta. La falta de decisión de las capitales ha generado impotencia en Bruselas. No fue el miedo a ser un mero oyente en la UE lo que llevó a Varsovia a claudicar; ha sido un cambio de Gobierno, que se ha comprometido a devolver la independencia a los jueces y respetar el derecho comunitario. Y el desafío a esos valores puede aumentar con la próxima integración de nuevos países. Un ejemplo de estas semanas: Georgia ha aprobado una ley de agentes extranjeros de inspiración rusa apenas unos meses después de ser declarado candidato, pese a las advertencias de Bruselas de que con ella se alejaba de los valores de la Unión.

Para superar esa impotencia se han desplegado "una serie de herramientas suficientemente amplia que deja a la Comisión sin más excusas para que siga apaciguando a los Gobiernos nacionales que infringen la ley", reclama Sophie in 't Veld, eurodiputada holandesa liberal. La también candidata por el partido paneuropeo Volt se refiere al mecanismo de condicionalidad, que puede llevar al Ejecutivo de Bruselas a suspender la entrega de fondos cuando tiene pruebas de que está en riesgo el presupuesto de la Unión (algo que ya ha sucedido con Hungría). También se puede activar cuando esté en peligro la exigencia de cumplir con la carta de Derechos Fundamentales de la UE —Polonia y Hungría ya han

el expediente— y el Parlamento
Europeo, en 2018, para Hungría,
opción que sigue abierta. La falta de decisión de las capitales ha
generado impotencia en Bruselas. No fue el miedo a ser un mero
oyente en la UE lo que llevó a Varsovia a claudicar; ha sido un cambio de Gobierno, que se ha comprometido a devolver la indepen
estrenado este castigo— y obliga
al cumplimiento de requisitos en
que se prestará atención al uso
que se da a los fondos europeos
y a la lucha contra la corrupción.
El eurodiputado alemán de Los
Verdes y candidato, Daniel Freund, no lo tiene tan claro. "Partidos como Vox, la Liga, Reagrupamiento Nacional o, incluso, AfD,
si miras cómo votan en asuntos

## Sin giro radical

Pero, ¿qué puede pasar si flaquea la voluntad política? "No soy pesimista. No creo que el panorama se pueda atenuar, como con el Pacto Verde. El Estado de derecho está protegido", explica Daniel Sarmiento, profesor de Derecho Europeo en la Universidad Complutense, que recuerda que hace solo cinco años "este arsenal era impensable", "Se aplicarán las normas. No creo que haya un giro radical", responde a la pregunta de qué puede suponer el previsible incremento de fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo, órgano que siempre ha abanderado las denuncias contra las quiebras del Estado de derecho, o el aumento de los gobiernos ultranacionalistas. "Con la vigilancia de hasta el último céntimo, todos tienen incentivos para pasar por el aro si quieren tener fondos". Sarmiento razona que en países que son contribuyentes netos a las areas de la UE, como Países Bajos, Suecia o Finlandia, donde las fuerzas extremistas están o condicionan los Gobiernos pero no se pone en

que se prestará atención al uso que se da a los fondos europeos y a la lucha contra la corrupción. El eurodiputado alemán de Los Verdes v candidato, Daniel Freund, no lo tiene tan claro. "Partidos como Vox, la Liga, Reagrupamiento Nacional o, incluso, AfD, si miras cómo votan en asuntos como la corrupción en Hungría y el bloqueo de fondos por la corrupción, siempre votan en contra de actuar. Votaron contra el mecanismo de condicionalidad y contra su activación cada vez que han podido. Así que ante la decisión de seguir alimentando con dinero de sus contribuyentes el sistema corrupto de [el primer ministro húngaro, Viktor] Orbán o no, ellos han optado por seguir dando fondos a Orbán".

In 't Veld, por su parte, apunta a la Comisión, porque defiende que si el Ejecutivo de la Unión no ha sido más contundente con los gobiernos de Italia o Grecia, "se debe directamente a su deseo de seguir siendo amiga de los

Suspender el envío de dinero es una palanca para que algunos gobiernos rectifiquen

La Eurocámara cree que el seguimiento de la situación de cada país es insuficiente respectivos primeros ministros: [Kyriakos] Mitsotakis y [Giorgia] Meloni". Menciona solo dos países, pero en una resolución de este año en la que fue ponente, aparecen citados otros como Bulgaria, Malta, Eslovenia, Eslovaquia o Rumania, como Estados en los que "el Parlamento ha abordado la situación del Estado de derecho en sus resoluciones". También están Polonia y Hungría, donde la situación ha sido —o es— más grave.

### Más acción

Esa resolución analiza otra de esas herramientas puestas en marcha desde 2020 para controlar el Estado de derecho, los informes anuales sobre la situación individual en los 27 países. Este no es un mecanismo sancionador. Es un examen público que pretende estimular las mejoras. Pero lo cierto es que en las cuatro ediciones que van, no se han visto cambios sustantivos. Hungría sigue con sus gravísimos problemas. El Gobierno ultraconservador de Polonia solo rectificó cuando se vio presionado por el bloqueo de los fondos y el país giró con el cambio de Ejecutivo en diciembre. Y, por poner un ejemplo muy conocido en España, en las cuatro ocasiones en que se ha hecho hasta ahora el informe se ha afeado el bloqueo en la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que continua.

"El informe no es suficiente, ya que el seguimiento de la situación no es adecuado", explica esa resolución de la Eurocámara, en la que se pide a la Comisión que este examen "forme parte de un proceso dentro del ámbito del mecanismo del Estado de Derecho en su conjunto, y que garantice el pleno uso del arsenal de herramientas a su disposición, incluido el artículo 7, en los casos en que el informe siga detectando infracciones continuas año tras año en determinados Estados miembros".

Lo que subyace es una petición a la Comisión Europea de más acción. Lo dice explícitamente In 't Veld, con fuertes criticas a Ursula von der Leyen, la presidenta del Ejecutivo comunitario, por "vender el alma de la Comisión Europea", al no haber recurrido más veces a herramientas como el mecanismo de condicionalidad que retiene fondos europeos cuando se percibe un riesgo para el presupuesto europeo, algo que hasta ahora solo ha hecho con Hungría y Polonia. "Ha hecho una elección política consciente para apaciguar al Consejo Europeo", apunta.

Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Delors, apunta que uno de los elementos que limita la acción del Ejecutivo de la Unión es que es un órgano político: "El problema con estas herramientas, como el mecanismo de condicionalidad, es que lo evalúa la Comisión, que no es un órgano 100% independiente. Tiene presiones y además debe sacar adelante otras iniciativas, con lo que es vulnerable al chantaje de los Estados".

EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

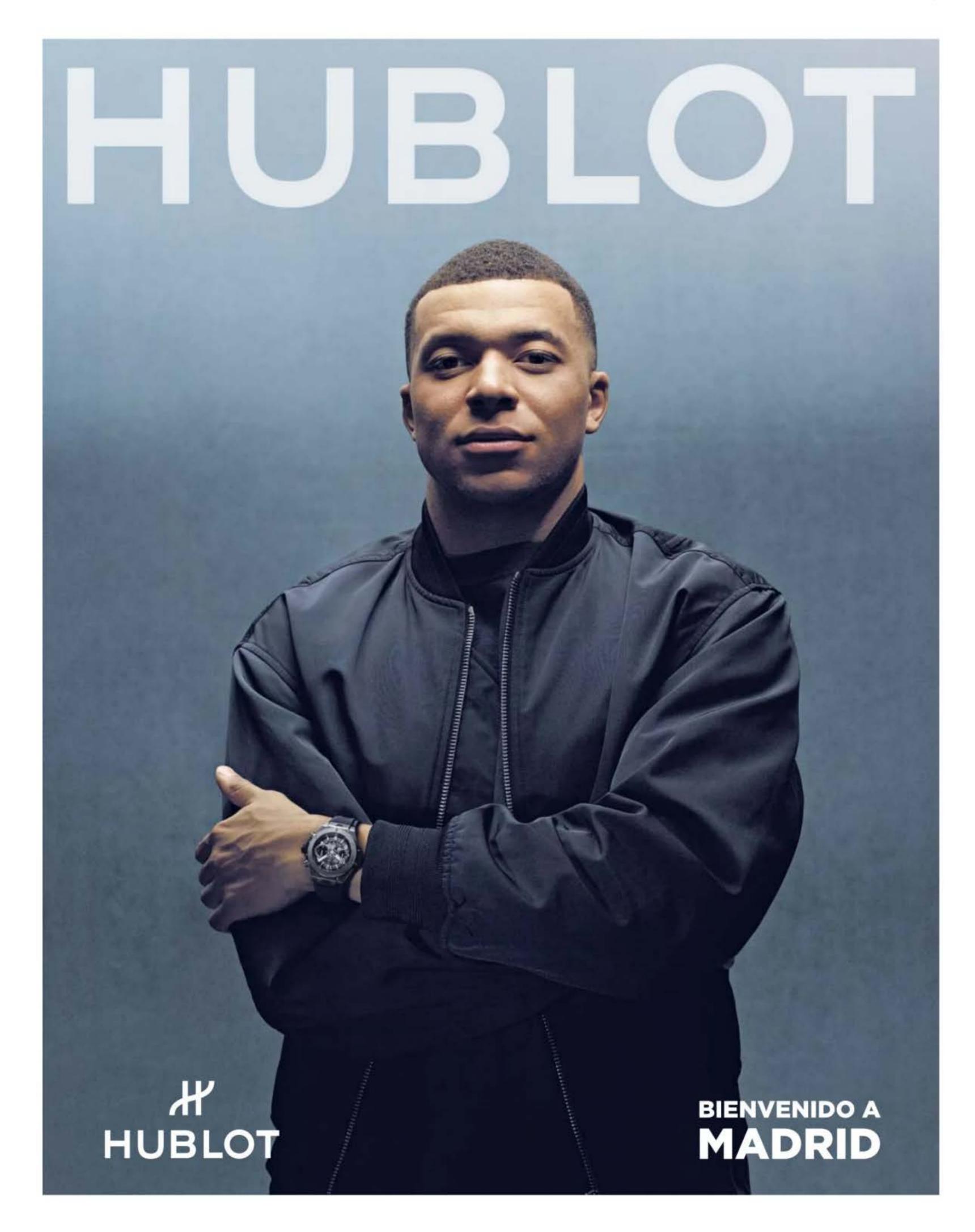

INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Claudia Sheinbaum el lunes tras conocer su triunfo, en México. ALFREDO MARTÍNEZ (GETTY)

# El peso de López Obrador genera dudas sobre su prometida retirada de la vida política

El presidente mexicano insiste en que no molestará a Sheinbaum salvo si ella le busca

### CARMEN MORÁN BREÑA México

Claudia Sheinbaum ha ganado unas elecciones que ella misma ha planteado como un refrendo de las políticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador y cabe afirmar que el enorme carisma del presidente es responsable de unas urnas tan abultadas a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que él fundó y llevó al éxito en 2018. "Me voy a retirar con muchísima satisfacción", ha dicho el líder izquierdista mexicano.

La satisfacción es lógica, porque el resultado de las elecciones es también un aplauso a su mandato. Es la primera parte de la frase la que se puede poner en cuestión. ¿Se va a retirar? Marchará a su rancho en Palenque, pero quién sabe si se despedirá del poder. Un traspaso definitivo y completo del mandato en favor de su sucesora es lo que está en entredicho. A López Obrador le costó llegar, pero quizá no tanto como irse. Aunque personas cercanas a su entorno sostienen que es una decisión muy meditada, estudiada, y que sus planes de vida ya son otros.

La continuidad y lealtad que ha sostenido Sheinbaum con el presidente permite dudar de que se aparte de sus dictados, algo que muchos echaron en falta durante la campaña. De la lluvia de votos recibida, sin embargo, puede inferirse que le han concedido el beneficio de la duda. En entrevista reciente con este periódico, la entonces candidata afirmaba con rotundidad: "Inventan cosas como que voy a estar a la sombra de López Obrador. Algo que no es cierto, porque quien va a gobernar soy yo".

"Desde Maquiavelo para acá, incluso antes, se ha hablado de la dificultad de dejar el poder", dice María Eugenia Valdés Vega, experta en Procesos Electorales en la UAM Iztapalapa. Visto así no cabe, sino especular y eso es lo que está haciendo la población. Creer o no creer al presidente. Quienes le creen confían en lo que ha dicho en la Mañanera poselectoral: "Voy a jubilarme y que quede claro, que se oiga bien: terminando mi mandato no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política". ¿Y privada?

Esa es la pregunta que se hace el historiador del Colmex Humberto Beck: "López Obrador será una referencia política para Sheinbaum. La duda es si adoptará un papel pasivo o activo. Él dice que se retira, pero no creo que lo haga del todo. Su peso político sigue siendo inmenso y un retiro completo es imposible, máxime porque seguirá viviendo en México. Su carisma es poderosísimo".

"Yo sí le creo", afirma Valdés Vega. "Será difícil renunciar a un papel como el que él ha jugado, pero ya está viejo, debe ser muy desgastante, estar todos los días de pie tres horas sin beber agua siquiera, peleándose con unos y otros". López Obrador tiene padecimientos coronarios que ya le han jugado alguna mala pasada en el ejercicio del Gobierno. "Ya trabajó mucho para llegar. Sí creo que tiene voluntad para retirarse. Y más le vale, porque Sheinbaum necesita toda la libertad para desempeñarse bien", dice casi como una advertencia maternal Valdés Vega.

## Sombra alargada

En esta opinión de Valdés Vega coincide Beck: "Sería deseable que la presidenta electa tenga un camino aparte y que pueda potenciar los elementos de su perfil más progresista respecto del de López Obrador. Desde luego, tiene legitimidad para ello", afirma. Sheinbaum ha roto el techo de votos jamás conseguido por un presidente anterior, 35,5 millones de mexicanos le dieron su apoyo, cinco millones más que a Obrador. Las poblaciones crecen, pero el porcentaje también está a su favor: 59,5% del sufragio total frente al 53,2% que obtuvo el presidente. Desde Vicente Fox, cuando se rompió la inercia priista, no había ocurrido nada igual.

Valdés opina que los mexicanos no suelen creer a un presidente que promete quedarse calladito en su retiro porque tienen en mente el Maximato de Plutarco Elías Calles, que extendió su mandato de 1924 a 1928 con tres presidentes de paja, manteniendo para él la jefatura máxima de la Revolución. "Es de entonces aquella frase de "aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente", explica Valdés Leal. Y se sonrie al teléfono al recordar también cómo a alguno de aquellos presidentes sometidos a Calles "le decían el nopal, por verde y baboso".

Cuánto de alargada será la sombra de López Obrador es, precisamente, la cuestión. A Beck le gustaría que la nueva presidenta, aunque ha prometido la continuidad del proyecto y los ciudadanos lo han avalado, se aparte de los dictados de su antecesor al menos en tres puntos: la reforma fiscal progresiva (es decir, que la ponga en marcha), la política de transición energética, que más o menos ha prometido, y el diálogo con las minorías, movimientos sociales, como el feminismo, o las víctimas de tantas causas. Eso y "deslindarse de la democracia hegemónica de López Obrador". Cree que la enorme mayoría conseguida también en las Cámaras legislativas plantean riesgos si no renuncia a ciertos cambios previstos por el presidente que, a juicio de Beck, lastimarían la división de poderes, por sus planteamientos de reforma del Poder Judicial, o el propio sistema electoral, con la eliminación de las listas plurinominales. Beck considera que aportan pluralidad en el Senado.

Hay medidas clave para un país que un solo partido no debería emprender, aunque tenga la mayoría suficiente para ello, sino buscar los consensos con todo el arco político, sugiere el historiador. "Una cosa es la democracia mayorista y otra la plural".

"Más le vale" no interferir, decía Valdés Vega, y quizá sea lo mismo que esté pensando la propia Sheinbaum. Quienes conocen de cerca a la presidenta electa, como el analista político Jorge Zepeda Patterson, afirman que su carácter está muy lejos de ser "de papel". Imposible pensar en que se convierta en un títere de López Obrador, asegura Zepeda. Se basa en la sólida formación académica y la experiencia profesional que caracterizan a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Una personalidad así forjada es difícil que se deje manipular, máxime si concibe la política o el ejercicio del poder como una cuestión científica, tecnócrata, de ensayo y rectificación, de coste beneficio, sin detenerse en los bajos fondos partidistas. En su administración capitalina ya demostró que la disciplina y la lealtad no le impidieron marcar su propio paso. Zepeda cree que ser mujer no será el principal obstáculo en su camino.

Valdés Vega, sin embargo, no le quita peso al asunto del sexo. "Ella tiene fuerza y legitimidad. El carisma no se transfiere y no alcanzará el del presidente, ni el amor que este ha cosechado, ni tampoco, probablemente, los odios", dice la profesora. "Pero a

35,5 millones de ciudadanos votaron a la próxima presidenta del país

El mandatario consultará las medidas polémicas con su sucesora

ningún gobernante le conviene aparecer como subordinado de nadie y menos a la primera mujer presidenta del país. Creo que debe sacar fortaleza y demostrar lo que ella realmente es. No creo que esté a la sombra de nadie. Hay que fijarse con qué apoyos llega. Muchos de ellos son por su adhesión al proyecto obradorista, sí, y su lealtad la puede proteger, las mujeres estamos siempre muy expuestas".

Este lunes, el presidente ha comunicado que consultará o acordará con Sheinbaum algunas de las medidas más polémicas que quedan pendientes y que él planteó a la espera de conseguir la fuerza suficiente en las Cámaras, algo que pidió a los ciudadanos y que se ha conseguido. Mayoría cualificada en el Congreso y amplia en el Senado, propicia para la negociación. Una de ellas es la reforma del Poder Judicial, que prevé agitar el avispero político. A preguntas de los periodistas sobre si mantendrá comunicación con Sheinbaum afirmó: "Si ella me busca, sí, porque va a ser mi presidenta, pero voy a procurar no molestarla".

EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias 12 INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

La frontera con México se podrá cerrar si los cruces de personas sin papeles superan los 2.500 diarios durante una semana, como ha ocurrido en los últimos días

# EE UU reduce el acceso al asilo para lanzar un mensaje contra la inmigración irregular

MACARENA VIDAL LIY LUIS PABLO BEAUREGARD Washington / Los Ángeles

Estados Unidos impone desde ayer medidas mucho más estrictas para limitar el asilo y cerrar el paso a las entradas irregulares de migrantes por su frontera sur. En una medida encaminada a atajar una de las grandes quejas de los votantes, a solo cinco meses de las elecciones de noviembre, el presidente, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva que permite el cierre de la frontera con México si se superan los 2.500 cruces irregulares diarios en una semana. El decreto también limita la posibilidad de asilo de quienes entren de manera irregular y posibilita la rápida expulsión de aquellos a quienes se les niegue esa protección.

En la práctica, la orden posibilita el cierre de buena parte de la frontera la medianoche de ayer: en mayo, las entradas diarias alcanzaron una media de 3.800, con 118.000 detenciones en todo el mes. Una cifra lejos de los ré-

cords registrados en diciembre, cuando se superaron las 250.000 detenciones. Pero es un número que sigue azuzando las críticas contra la política migratoria del mandatario demócrata, y que representa una de sus grandes debilidades frente a su rival republicano, Donald Trump, que promete una mano muy dura en la frontera si regresa a la Casa Blanca en enero. El expresidente, que ha descrito a los inmigrantes como "veneno para la sangre" del país, promete deportaciones masivas, entre otras medidas.

Con esta iniciativa, que se pergeñaba desde hace meses, Biden aspira a presentar a los demócratas como el partido que sí toma medidas para controlar la frontera, frente a unos republicanos que han bloqueado en dos ocasiones desde enero un proyecto de ley de reforma migratoria redactado por legisladores de ambos partidos. Su apuesta no está exenta de riesgos: ya antes de que se hiciera pública la nueva orden ejecutiva, grupos defensores de los dere-

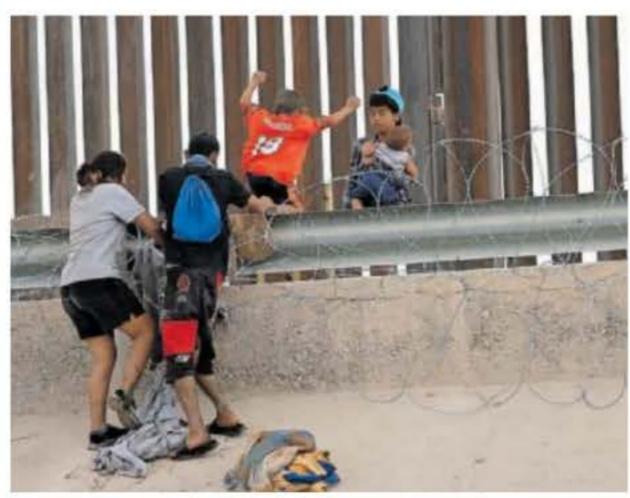

Migrantes saltaban ayer la concertina desde Ciudad Juárez . J. L.G. (REUTERS)

chos humanos y de los migrantes, así como legisladores del ala progresista demócrata, criticaban la medida. La Unión de Libertades Civiles ya anunció ayer que llevará la medida a los tribunales. "Esta acción tiene el mismo enfoque

que el veto al asilo de la Administración de Trump", señalaba la organización.

La orden ejecutiva, según la Casa Blanca, prevé lo siguiente: "Prohibirá recibir asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal. Esas acciones se aplicarán cuando los altos niveles de encuentros [cuando los agentes fronterizos detectan inmigrantes entrados de manera irregular] excedan nuestra capacidad de aplicar consecuencias inmediatas, como ahora. Eso hará más fácil a los funcionarios de inmigración expulsar a aquellos sin base legal para permanecer [en EE UU] y reducirá la presión sobre nuestros agentes fronterizos".

La medida recurre a la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una draconiana política migratoria y evitar entradas. Pero, a diferencia de aquel mandato, los menores no acompañados no se verán afectados, según subrayaron a la prensa altos cargos de la Casa Blanca bajo la condición del anonimato. "No separaremos familias", insistieron. "No solamente es una medida inhumana, sino inefectiva, No detuvo la migración irregular en absoluto".

La medida contempla excepciones, apuntaron los altos cargos, para casos en los que el afectado pueda demostrar un riesgo claro de tortura u otro tipo de maltrato si resulta deportado. Aquellos sobre los que se determine que no sufren ese riesgo serán deportados "lo más rápidamente posible". Se vetará su entrada en el país durante al menos cinco años y podrían encarar cargos judiciales.

Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS 2024-2026

 $\mathbf{E}_{\mathscr{A}}\mathbf{P}$ 

PERIODISMO
UAM - EL PAÍS

Cuando dices:

"Cuéntame más"

es porque *no te quedas solo en el titular* 

Saca el periodista que llevas dentro y conviértelo en un profesional con el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Un posgrado con título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por periodistas en activo directamente en las instalaciones de EL PAÍS y la Cadena SER.



El Gobierno envía al grueso de las fuerzas de seguridad a la ciudad, epicentro del narcotráfico en el país

# Manta, nuevo frente en la guerra contra el crimen en Ecuador

### CAROLINA MELLA Guayaquil

La violencia se desborda en Ecuador. El mensaje del Gobierno de que el país cambió y que se ha regresado a la paz es una verdad cuestionable. El presidente Daniel Noboa y sus ministros sustentan sus opiniones en que en lo que va de año se han registrado 485 muertes violentas menos que en el mismo periodo de 2023. El problema es que el año pasado, fue el más violento en la historia del país: la tasa de homicidios fue de 40 por cada 100.000 habitantes. Pero con 2.400 crímenes en 2024, la seguridad sigue siendo su prioridad no satisfecha.

"Estamos en guerra [contra el narcotráfico], y las guerras no son de un día, no son de una semana, son de largo aliento", advirtió el ministro de Defensa. Gian Carlo Loffredo. Y en medio de la guerra, está la gente que no pertenece a ningún bando y que es asesinada por estar en la calle cuando hay un tiroteo, o incluso en sus casas, que ya no son un lugar seguro. De las 131 personas a las que han acribillado solo en la última semana, 33 fueron asesinadas cuando estaban en sus domicilios.

La mayoría de los asesinatos cometidos en domicilios se registran en las ciudades de la costa del país. Los sicarios aprovechan las ventanas abiertas y sin ver, disparan 5, 10, 15 veces. Así fueron asesinadas una mujer y su hija de 13 años el domingo mientras almorzaban. Los asesinos metieron la mano por la ventana y dispararon sin importarles si el objetivo que buscaban estaba ahí, relató un sobreviviente. El crimen ocurrió en Durán, donde

las muertes violentas se han incrementado en un 1300%. En esa misma ciudad, un adolescente de 17 años fue asesinado cuando salía de un colegio donde dejaba a un familiar que asistía a clases.

La violencia se concentra especialmente en 7de las 24 provincias del país, apuntan las autoridades, y justifican la firma de un nuevo decreto presidencial de estado de excepción en esos lugares, sin explicar cuál es la estrategia más allá de incrementar la presencia de militares y policías en las calles. Una de las ciudades que se ha convertido en el epicentro de la violencia es Manta, una ciudad en el Pacífico de 271.145 habitantes, que es usada por el crimen organizado para sacar la droga y el dinero hacia los destinos internacionales.

"El comportamiento criminal busca adaptarse y desplazarse y dar viabilidad a sus actividades delictivas y sus formas de financiamiento", explica Mónica Palencia, ministra del Interior, en una rueda de prensa que dio el bloque de seguridad conformado por la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa horas después de un triple crimen en Manta. Ocurrió la noche del domingo a la puerta de un circo, que lleva unas dos semanas instalado en la ciudad y donde cientos de personas hacían fila para comprar su entrada y ver el espectáculo.

El crimen quedó registrado en las redes sociales porque la El dato

2.400

asesinatos ha registrado Ecuador en lo que va de año.

El Gobierno aduce que son 485 muertes violentas menos que en el mismo periodo del año anterior, que fue el más violento de la historia del país.

En la última semana, 131 personas han sido asesinadas a tiros, 33 de ellas en sus casas

La violencia se concentra especialmente en 7 de las 24 provincias gente transmitía en vivo justo antes de que comenzaran los disparos. Las siguientes imágenes son de caos y miedo, de personas corriendo temerosas a resguardarse. Entre los asistentes estaba Cristhian Nieto, un legislador que sustituía en el cargo a la asambleísta del partido de Revolución Ciudadana Mónica Salazar. Nieto, su esposa y un joven de 24 años murieron mientras hacían cola.

El crimen en el circo desembocó ayer en la firma de un nuevo decreto presidencial. Este ordena al llamado Bloque de Seguridad -formado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional— trasladarse a Manta, donde la noche del lunes fueron asesinadas otras cuatro personas. "Desde ahí se pelea esta guerra y este conflicto armado interno", aseveró Noboa. En lo que va de año, se han registrado 150 crímenes violentos en esa ciudad, un 53% más que en 2023. En el decreto presidencial, el mandatario dispone que las cuatro instituciones de seguridad (los ministerios de Defensa y de Interior, el ejército y la Policía) ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manta.

La violencia no da tregua a los ecuatorianos, que ya han accedido a que el Gobierno subir el IVA y sacar a los militares a las calles. Le ha dicho a todo que sí para que frene la inseguridad. Mientras, siguen aumentando los secuestros, extorsiones y asesinatos.



# Justicia y política

Anunciar en plena campaña la citación a Begoña Gómez rompe la costumbre de los tribunales de intentar no interferir en las elecciones

EL JUEZ Juan Carlos Peinado irrumpió ayer en la campaña europea al comunicar que ha citado para el 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los hechos que han llevado a este instructor a llamar a declarar a Gómez se exponen en una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias a través de una selección de noticias, algunas manifiestamente falsas y la mayoría sin indicios claros de los delitos denunciados. Pese a ello y a la jurisprudencia del Supremo, contraria a aceptar este tipo de denuncias, el juez admitió a trámite la querella y abrió diligencias de investigación contra Gómez. Ayer, además, anunció la citación pese a que hay una regla no escrita que suelen cumplir muchos tribunales para no condicionar el voto de los ciudadanos: aplazar este tipo de decisiones para después de la cita con las urnas.

La acción del instructor citando a Gómez para dentro de un mes permitió ayer a la derecha y a la ultraderecha centrar su campaña en gravísimas acusaciones por hechos que nadie ha probado. Más bien al contrario: su encargo principal para aclarar los hechos dio resultado negativo. La Guardia Civil investigó contratos y a personas durante 21 días tras los que elaboró un informe de 116 páginas y seis anexos donde no halló ni un solo indicio de los delitos denunciados por Manos Limpias. Ese informe destapa además la falsedad de algunos de los hechos incluidos en la querella. Ese trabajo, que el juez tiene en su poder desde el pasado 14 de mayo, no solo analizó los contratos bajo sospecha sino también otros muchos adjudicados por el mismo departamento del Ministerio de Economía sin encontrar rastro de irregularidad en las adjudicaciones a Carlos Barrabés. Este empresario aragonés logró, según el informe de la Guardia Civil, decenas de contratos de otras administraciones públicas, algunas gobernadas por el Partido Popular.

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el recurso de la Fiscalía contra la apertura de diligencias a Gómez y validó la investigación del juez Peinado con algunas salvedades: la denuncia "deslavazada" contenía "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos", y la acusación de tráfico de influencias para facilitar el rescate de Air Europa por parte del Gobierno con un préstamo de 475 millones durante la pandemia se basaba en una "simple conjetura más allá de coincidencias temporales y personales". Sin embargo, añadía que la carta de recomendación firmada por Begoña

Gómez a favor de una empresa cuyo dueño, Barrabés, había sido profesor en la cátedra que ella dirige en la Universidad Complutense era indicio suficiente para continuar con la investigación. La Audiencia, no obstante, señalaba que si "verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye, procederá acordar el archivo inmediato".

Ayer el juez decidió citar como investigada a Begoña Gómez sin esperar a la declaración de los testigos y sin que haya una sola prueba del delito que investiga, al menos por lo que se conoce del sumario, cuyo secreto se levantó hace días. Entra dentro de sus competencias hacerlo. También

# El PP debería saber que no puede tener como único programa los argumentos de asociaciones ultraderechistas

los afectados están en su derecho de recurrir la decisión y de cuestionar la imparcialidad del instructor en la causa. A ese cuestionamiento ha contribuido el propio magistrado al hacer pública su decisión en la recta final de una campaña electoral, pero también al saltarse el secreto de sumario que él mismo decretó para informar a las acusaciones populares, al abrir diligencias sin pedir opinión previa a la Fiscalía y al comunicar algunas de esas diligencias a través de los servicios de prensa antes de que las conociera el abogado de la persona investigada.

Por más que lo jalee el antisanchismo visceral, el PP de Feijóo debería saber que no se puede tener como único programa político la denuncia de unas asociaciones ultraderechistas investigadas por un juez que colecciona en esta instrucción toda clase de decisiones sorprendentes y que se corona anunciando a cinco días de unas elecciones una citación para declarar dentro de un mes. Los populares pedían ayer dimisiones por unos hechos que ni siquiera este juez ha acreditado todavía. Las cosas son, desgraciadamente, como parecen. Con la información disponible hasta el momento, se trata de un caso político en el que todo el que ha podido hacer algo lo ha hecho para erosionar aún más un clima público que bebe de la frustración de las derechas españolas desde el 23 de julio del año pasado. Las elecciones se ganan en las urnas y las mayorías, en el Congreso de los Diputados.

# Un nuevo problema para Europa

EL GOBIERNO neerlandés más escorado a la derecha desde la II Guerra Mundial todavía no está formado, pero ya tiene primer ministro y programa de gobierno. Tras seis meses de negociaciones, Dick Schoof, hasta ahora funcionario de alto rango en el Ministerio de Justicia, será el jefe del Ejecutivo. La elección de un independiente para el cargo es la principal concesión que ha tenido que hacer el ultraderechista Geert Wilders, cuyo Partido de la Libertad (PVV) fue el más votado en noviembre, para que los dos partidos más centristas del Gabinete, los liberalconservadores (VVD) y los democristianos (NSC), aceptasen formar parte de él. Sin embargo, las huellas de Wilders están por todas partes en el acuerdo de gobierno, como lo están las reivindicaciones del Movimiento Campesino Ciudadano (BBB), surgido al calor de las protestas agrícolas de los últimos tres años. Que las otras dos formaciones refrenden estas posiciones es una mala señal para el centroderecha europeo porque abre un nuevo frente en los consensos básicos.

Wilders siempre ha hecho de su rechazo a la inmigración el centro de su política. Esto se refleja en el acuerdo, que incluye una propuesta de congelar por dos años la tramitación de las solicitudes de asilo y deportar "aun a la fuerza" a los extranjeros en situación irregular. El nuevo Gobierno quiere además salirse del pacto migratorio europeo -ya muy restrictivo— y trabajar por ese objetivo con "países de la misma opinión". Pero donde se rompe más claramente con la dirección actual de la UE es en la lucha contra el calentamiento global. El acuerdo incluye, por ejemplo, la recuperación de los subsidios al gasóleo y el aumento del límite de velocidad en las autopistas. Pese a estar encabezado por otra persona, este es el Gobierno de Wilders. La esperanza es que las dinámicas de la política neerlandesa, basada en las coaliciones y los compromisos, obliguen al PVV a gobernar para todos y a desterrar su ideario supremacista. Si no lo hace, la responsabilidad será, además de suya, de los partidos que le han aupado al poder.

CARTAS A LA DIRECTORA



¿Derecho o privilegio?

Si la vivienda es un derecho, ¿por qué siento que es un privilegio? He comenzado la ardua tarea de buscar piso con mi pareja. Pese a tener buenos trabajos, los precios en ciudades como Madrid no están hechos para nuestros bolsillos. Piden 1.300 o 1.500 euros por pisos que están en dudoso "buen estado"; donde la única ventana que hay da a un patio interior oscuro o donde la cama está al lado del frigorífico. Nuestras expectativas bajan cada vez que miramos un anuncio y nos encontramos con algún pero: un piso que es un zulo, que solo se alquila a funcionarios, para el que se piden las tres últimas nóminas y un huevo de dragón... Habrá quien piense que podemos ser un poco tiquismiquis, pero solo queremos una vivienda digna para construir un futuro; aunque, bueno, a estas alturas nos conformamos con, al menos, dos ventanas por las que entren luz y un dormitorio separado de la cocina, para que cuando hagamos croquetas no huelan las sábanas a frito.

Míriam Ortiz García. Madrid

Alumnos y clientes. Abandoné mi trabajo en comercio por la docencia y pensé que, por fin, ya no tendría que vender nunca más. Pero el alumnado es ahora el cliente que exige y los padres amenazan con "la hoja de reclamaciones". Y de nuevo me vi vendiendo el producto, haciéndolo atractivo, creando la necesidad, convenciendo... como si aprender necesitara campaña de marketing. El docente ha sido desplazado por el dependiente que necesita la venta para comisionar y que al final del día reza para que estén satisfechos porque, ya se sabe, el cliente siempre tiene la razón.

Irene Sánchez García. Málaga

Atado y bien atado. Tener una oposición que lleva más de un año sin ofrecer ni una sola idea para mejorar nuestras vidas y solo ocupa el Congreso para llenarlo de lodo intelectual es algo que produce vergüenza. Que cada día insulte a España desde fuera, aplaudiendo incluso a genocidas, o ver una judicatura que apoya todo eso con la única obsesión de eliminar a un líder que ha conseguido que España sea protagonista en el mundo y con una economía competitiva, me hacen pensar en aquello de que todo estaba atado y bien atado. Con un contrapoder tan absoluto es imposible gobernar. Así España volverá a la cola del mundo en poco tiempo. Pero lo más triste es que lo conseguirán con los votos de demasiada gente que vota al que más insulta.

César Moya Villasante. Madrid

## Contra las prestaciones universales.

No estoy de acuerdo con la prestación universal por crianza "más tarde o más pronto" propuesta hace unos días por Yolanda Díaz. Un porcentaje muy importante no necesita esa prestación. Es disparatado. Las ayudas son para quien las necesite. ¿Qué porcentaje precisa esa ayuda? Asignar prestaciones a quien no las necesita es un agravio. Quienes las requieran se enterarán de cómo pedirlas; no es argumento decir que no se difunde bien y que si es universal llegará a todos. Es una política, pero existen las matemáticas, los datos, los porcentajes, los cálculos... Que se articule la difusión. Es absurda su propuesta.

María Nieves García Moya. Madrid

EL PAÍS

EDITADO POR DIARIO EL PAÍS. SOCIEDAD LIMITADA

consejero delegado Carlos Núñez

Directora Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América Jan Martinez Ahrens

Marcos (Opinión), Dirección Cataluña Luis Barbero, Miquel Noguer Cristina Delgado, Amanda Mars, Ricardo de Querol y José Manuel Romero

Subdirección Javier Rodríguez Maribel Marin Yarza, Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAIS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones,

Ilustración de Miquel Barceló.

OPINIÓN 15

# Volver a Ucrania

MARINA PEREZAGUA

crania. Es más que una invasión, es un genocidio cultural, un tsunami comprimido en misiles y drones para que las espumas letales arrasen con todo lo que respira, pero también con todo lo que no. Henry Marsh, el reconocido neurocirujano y escritor, me dio la oportunidad de viajar con él a Ucrania. Y fui.

Los libros. Los soldados rusos defecan en los libros de los niños ucranios, gastan munición en destruir símbolos de su cultura, librerías, monumentos, museos, las vyshyvankas, esas camisas de historia centenaria bordadas a mano por las abuelas que están viendo morir a sus nietos. El idioma es la base de la identidad. Destruir el idioma ucranio es un arma de guerra. Las escuelas ucranias se destruyen en tres niveles: como construcción (bombardeadas), como ocupación (se transforman en escuelas rusas) o como interrupción de la enseñanza (las sirenas antimisiles hacen que los niños tengan que refugiarse o quedarse en casa).

Victoria Amelina, novelista y autora de libros para niños, asesinada el 1 de julio del año pasado, con 37 años, lo explica mejor: "Yo no escribo poesía / Soy novelista / Es sólo que la realidad de la guerra / Devora la puntuación / la coherencia del relato / La coherencia engullida / Como si la lengua estuviera / Desmantelada por un obús / Los escombros del lenguaje / Parecen poesía / Pero no lo son / Y esto tampoco es poesía / La poesía hace su trabajo voluntariamente en Járkov".

El jueves 23 de mayo, Rusia atacó en Járkov la imprenta Factor-Druk, que fue incendiada. Hubo siete muertos —cinco mujeres— y 16 heridos. Personas y libros. Se siente la saña contra el alma de un pueblo, más allá de los cuerpos diseminados, o de ese hospital de maternidad destruido a un lado de la carretera, aquel coche carbonizado al otro lado. Civiles. Bebés. Jóvenes amputados que tratan de recuperarse para volver al frente, con prótesis en piernas o brazos.

Y es que en Ucrania la gente se acaba. Se acaba como la harina en tiempos de hambre. En el centro de rehabilitación Superhumans, en la ciudad de Lviv, veo cómo estos hombres amputados se esfuerzan en saltar obstáculos de goma con muletas, levantar pesas con el brazo que les queda, hacer planchas abdominales sin una pierna. La recuperación física urge. La psicológica, me temo, no llegará nunca. No quiero hacer fotos, pero ellos me las piden. Me piden que documente esas partes que ya no tienen. Y, de nuevo, la importancia de la identidad: las prótesis llevan integradas los tatuajes que solían tener. Es vital para ellos. En Ucrania, un tatuaje que se desdibuja sobre la carne de un miembro a muchos metros de su cuerpo, se ha convertido en otro signo de consciencia cultural. Un tatuaje es la grapa que une la pierna al cuerpo por medio de esos símbolos culturales y personales que intentan aniquilar. Un tatuaje es un monumento de trascendencia histórica.

# Viajar al país invadido por Rusia es asistir a la destrucción de miles de vidas y al intento de borrar toda una cultura

Un día llegó al centro un hombre con un dedo amputado. Un dedo. Nadie entendía su drama. ¿Cómo podría un hombre con los cuatro miembros amputados entender la pérdida de un solo dedo? Finalmente, respondió que no era sólo un dedo. Llamó a la puerta después de haber perdido a todos los miembros de su familia, padres, mujer, hijos. No sé cuántos dedos, y brazos y piernas y corazones sumarán la pérdida de todas esas personas que componían su cuerpo verdadero. Detrás de un dedo cercenado puede erigirse la extinción insoportable de todas las personas que has amado en la vida. No somos piernas o brazos, somos el amor que nos ha criado y sustenta. A quien se lo arrebatan, le amputan su historia. No hay prótesis para la historia aniquilada.

Volodímir Yermolenko, filósofo, periodista, escritor y director de PEN Ukraine, nos invita a una conferencia. En las paredes de la sala hay fotografías realizadas por Maksim Krivtsov, asesinado en Járkov a la edad de 33 años. Aparte de ser fotógrafo, acababa de publicar su primer libro de poemas. Estaba contento. Y pienso: las letras ucranias tienen que ser traducidas a todos los idiomas. Las letras ucranias no se pueden perder porque son sustituidas sistemáticamente por el idioma ruso cuando los invasores ocupan un nuevo territorio. Se prohíbe hablar ucranio. Aunque también hay rusos que se oponen a la invasión. Lo sé. Claro que los hay.

Asisto a la extracción de un meningioma, una operación que dura nueve horas, a cargo del doctor Andrii Myzak. El día anterior he visto al paciente, a quien Henry Marsh le pregunta si tiene alguna duda. El hombre, de unos 40 años, ese hombre al que se le ha informado de que, entre todas las posibilidades, existe la de morir en el quirófano, le responde que sí, que tiene una pregunta: "¿Me puede firmar sus libros?".

Cuando le veo en el quirófano, anestesiado, bocabajo, con una parte del cráneo retirada, admiro su entereza del día ante-

rior. Huele a hueso, huele a sangre, huele a vida. A esperanza. En un momento dado, una vena se rompe, todo ese hueco en el que antes se veian las meninges, las circunvoluciones del cerebro, se inunda de sangre, que también cae sobre los pies del cirujano. Una enfermera se afana en limpiar el suelo para que el doctor no se resbale. Pero es un charco grande. En realidad, no lo pienso, simplemente me pongo a limpiar con ella, que me mira con los ojos muy abiertos sobre la mascarilla. Luego me doy cuenta de que no llevo guantes. La hemorragia se contiene en cuestión de segundos, al parecer, ni siquiera ha sido grave.

Al día siguiente el doctor Marsh y el doctor Myzak visitan al paciente. Todo ha salido bien, no sólo la operación: el doctor Marsh ya le ha firma-

do sus libros. El mismo día por la noche, todo se apaga, de repente. Y todo queda en silencio. Ni siquiera suenan las alarmas antimisiles. Dicen que así empieza una guerra, o una explosión inminente, por el silencio. Pregunto qué debo hacer si suenan. Me responden: ir a una parada de metro cercana, que funciona como refugio, o meterme en la bañera, el lugar más seguro dentro de la vivienda. Elijo la segunda opción. Aún está mojada por la última ducha de ayer. El agua salía marrón, no me pregunté por qué.

La oscuridad repentina no me resulta conocida. ¿Es que ya no hay estrellas? ¿No hay Luna? Pienso en los misiles. Pueden traer la destructora iluminación. El misil cae a algunos kilómetros. Vuelve la luz. Regreso a la cama. Otra vez es de día. Salgo.

Caminando por la ciudad encuentro la hebilla de un cinturón. Sólo la hebilla. Carbonizada. La recojo. La beso sin escrúpulos. Me la guardo. Pregunto si eso se considera expolio, o si es una falta de respeto. Me responden que no. Dónde estará el soldado al que pertenecía. Es una ausencia a la que me voy acostumbrando.

Ucrania trata de resistir y en esa resistencia está el futuro de Europa. Aunque sólo sea por contener la guerra antes de que nos caiga encima: ayuden a Ucrania. Ahora. Dentro de tres días o de una semana podría ser tarde. La guerra no se entiende si no se ve. Conocer Ucrania en guerra es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Conocer la resistencia y la dignidad del pueblo ucranio ha sido una bendición. Lo ilusorio en los países donde la vida transcurre con aparente y frágil normalidad es la paz. Esta paz no es real. Antes de llegar a Ucrania tenía miedo de entrar, luego tuve miedo de salir. La guerra, la invasión, es atroz. El desinterés, también.

# EL ROTO



Marina Perezagua es escritora. Autora de la novela Seis formas de morir en Texas (Anagrama). 16 OPINIÓN

# El debate. ¿Cómo debe ser la próxima ampliación de la UE?

El Parlamento Europeo que se elige el domingo tendrá sobre la mesa la cuestión de una nueva expansión acelerada por la necesidad de respaldar a Ucrania frente a la agresión rusa. Los Balcanes también ven aquí una oportunidad

# Pronto y mal o tarde y nunca

BERNARDO DE MIGUEL

# Un deber moral, una decisión conveniente

IGNACIO MOLINA

un puñado de países del Este cayeron de pie en la historia por primera vez en muchas décadas. Su ingreso aquel día en la Unión Europea marcó el inicio de un periodo de prosperidad y libertad como no habían conocido en mucho tiempo. Fue la mayor ampliación del club (que pasó de golpe de 15 a 25 socios y enseguida a 27) y la prueba, una vez más, de que esa política de puertas abiertas es el arma más poderosa de la política exterior de la Unión.

Bruselas quiere ahora repetir la jugada con Ucrania y los Balcanes occidentales, tanto como recompensa al país que se bate desde hace más de dos años contra el ejército de Vladímir Putin como para evitar que una parte del vecindario oriental sea utilizada por Moscú o Pekín como ariete para desestabilizar Europa. Objetivo declarado: poner en marcha otra gran ampliación a partir de 2030 para pasar de los 27 socios actuales a 35.

La intención de Bruselas parece encomiable, pero se trata de una carrera con el reloj en contra, en un momento en que la historia no avanza al pausado ritmo de décadas como le gusta a la UE sino a zancadas de meses, semanas y hasta horas. En la coyuntura actual la próxima ampliación se presenta como un maratón a ritmo de esprint. Una prueba titánica que la UE no puede eludir pero que tendrá muy difícil rematar con éxito.

Ucrania, el país faro de la nueva ampliación como lo fue Polonia en el big bang de 2004-2007, está sometida a un tormento que, sea cual sea el desenlace de la sangrienta invasión rusa, dejará a un país exangüe política, social y económicamente. ¿Con qué autoridad moral podrá exigir Bruselas a Kiev que acometa a toda prisa tras el fin de la guerra las imprescindibles reformas para adaptarse a los exigentes estándares del club europeo?

Si la candidatura de Ucrania embarranca o descarrila como consecuencia
de una traumática posguerra —llamada
a dejar un país ultranacionalista, rusófobo y con la sociedad civil malherida—, la
próxima ampliación de la UE sería poco
más que una apuesta fallida. La incorporación de países pequeños como Montenegro, Albania o Macedonia del Norte, supondría más complicaciones para
la UE con muy poco valor añadido. Resultado previsible: un club más inmanejable, más pobre en términos relativos,
y más propenso al estancamiento en su
integración.

El futuro interno de la UE tampoco anticipa facilidades para la próxima ampliación. Dos socios fundadores y contribuyentes netos —Italia y Países Bajos — ya están en manos de gobiernos ultranacionalistas abiertamente reacios a la incorporación de nuevos países. El ascenso ultra abarca desde Portugal hasta Alemania, de Suecia a Eslovaquia. En Francia, la

ultraderechista Marine Le Pen ganará las elecciones europeas de este 9 de junio, según los sondeos, y calienta motores para relevar al presidente Emmanuel Macron en el Elíseo en 2027. Mal panorama para los avances de integración (supresión de veto en ciertas áreas, renuncia a un comisario por país, presupuesto común más abultado) que, según Bruselas, hacen falta antes de admitir a Ucrania y compañía.

El recelo de los países del Este a la nueva ampliación también está yendo a más, ante el temor de que el gigante ucranio les prive de las multimillonarias ayudas e inversiones que reciben desde la ampliación de 2004. La historia de la UE muestra que el vecino de pared con pared suele ser el mayor obstáculo para entrar en el club, como comprobó España con Francia o ahora Macedonia del Norte con Grecia.

La UE se encuentra, por tanto, ante dos opciones. Pisar el acelerador para incorporar a nuevos socios mal preparados, a riesgo de quebrantar la cohesión del club. O poner la marcha lenta, exponiéndose a que los candidatos se hastíen y se alejen de la órbita de Bruselas, como ha ocurrido ya con Turquía. Pronto y mal, o tarde y nunca. Terrible dilema con profundas consecuencias históricas y geopolíticas para todo el continente.

Bernardo de Miguel es periodista y excorresponsal de Cinco Días y EL PAÍS en Bruselas. Es autor de ¿Qué está pasando? (Deusto).

ué sería de la UE si todavía estuviera compuesta por sus seis países originales? Desde luego no tendría su actual escala económica (similar a la de EE UU) ni sería la primera potencia comercial e inversora global. Tampoco tendría la influencia exterior asociada a esa realidad, como ser parte del G20/G7, líder absoluto en cooperación al desarrollo, o actor de referencia en las negociaciones climáticas. Tampoco habría ayudado a la exitosa democratización y al espectacular crecimiento de más de 15 nuevos miembros (entre ellos, España) que eran pobres y autoritarios cuando nacieron las Comunidades Europeas. Gracias al proceso de integración, Europa ha pasado de ser el continente que más guerras ha sufrido en la historia al más estable y seguro del mundo, aunque esa bendición no alcanza a aquellos rincones que todavía no han tenido la suerte de poder adherirse.

Por supuesto que la adhesión de una decena de candidatos de las partes más convulsas y atrasadas de Europa plantea enormes problemas. Baste decir que tres de ellos (o incluso cinco, si se añade la interferencia serbia en Bosnia-Herzegovina y Kosovo) no controlan por completo sus territorios. En el caso de Ucrania, más allá de la guerra, impresiona comprobar que su PIB per capita no llega a la mitad del de Bulgaria (el menor de la actual UE) y que, en paralelo, sus tierras cultivables superan a las de España y Francia combinadas. El impacto financiero que tendrá acogerla y reconstruirla será enorme. Y no son meno-

res los desafíos para gestionar la corrupción, las estatalidades frágiles y las posibles derivas iliberales de todos ellos.

Y, sin embargo, el destino manifiesto de los 27, su principal objetivo estratégico para los próximos años, es hacer posible esa ampliación. El deber moral es similar al que Alemania Occidental tenía con la antigua RDA cuando sus valientes y sufridos ciudadanos derribaron el muro de Berlín. Podemos enrocarnos en una zona de confort occidental, subrayar el temor a los saldos presupuestarios deficitarios que se avecinan, y hacer consideraciones realistas sobre la suerte que tenemos por estar lejos de Rusia. Pero, además de incurrir en egoismo (que, en nuestro caso, sería además incoherente visto el impacto tan positivo de haber europeizado el país), estaríamos equivocados. Porque esa ampliación no es solo justa sino también necesaria.

Los beneficios no recaerán solo sobre los futuros nuevos socios sino sobre toda la UE, que podrá aprovechar la ocasión para hacer reformas en su funcionamiento (ampliación y profundización siempre han ido de la mano) y que se afirmará frente al agresor ruso. Con ello, madurará en un panorama geopolítico hostil, marcado por una China asertiva y un EE UU en el que ya ni siquiera se puede confiar del todo. Solo podremos defender nuestros valores e intereses (que siguen apostando por un mundo basado en reglas, la acción climática o el comercio abierto) si demostramos ser capaces de aceptar y sostener el envite de nuestros rivales. Y la principal arma de Europa en ese frente es la promesa misma de poder formar parte de ella.

Las adhesiones no serán a corto plazo. No habrá atajos y los candidatos tendrán que cumplir con los criterios de Copenhague (ser democracias liberales consolidadas, tener una economía funcional y cumplir los estándares normativos del Mercado Interior), pero harán ese camino con la ayuda generosa de quienes ya somos miembros; no con el desdén que hemos tratado a los Balcanes Occidentales hasta 2022. Hay europeistas que se resisten a la ampliación desde la nostalgia de aquella Europa feliz de los años noventa y ante el temor de que alguno de los nuevos miembros sea (Hungría y, hasta hace poco, Polonia) recalcitrante hacia nuevos avances en la integración o incurra en prácticas iliberales. Pero esa lectura es miope al fijarse en alguna patología, que la UE debe desde luego combatir, y no ver los enormes logros políticos, sociales, económicos y culturales que las ampliaciones han supuesto en sus miembros más orientales. Y no tiene en cuenta, además, que de los seis Estados originales, dos tienen gobiernos euroescépticos (Italia y Países Bajos) y otro (Francia) podría tenerlo en breve. No somos mejores, solo hemos tenido la suerte de haber llegado antes.

RIKI BLANCO

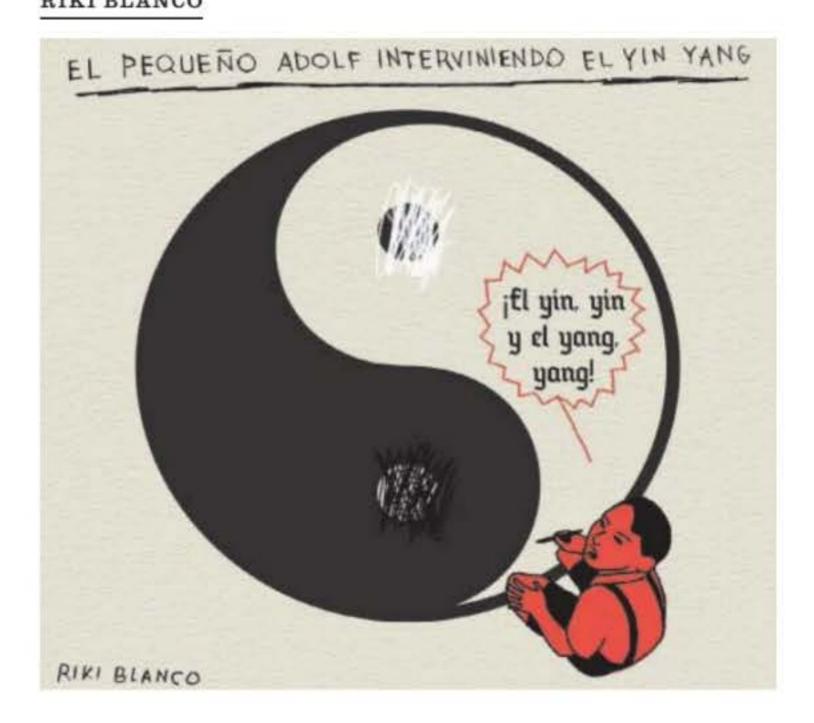

Ignacio Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano. OPINIÓN 17

### EXPOSICIÓN / VICTORIA ADAME

'ELOGIO DE LA LENTITUD' (3/6)

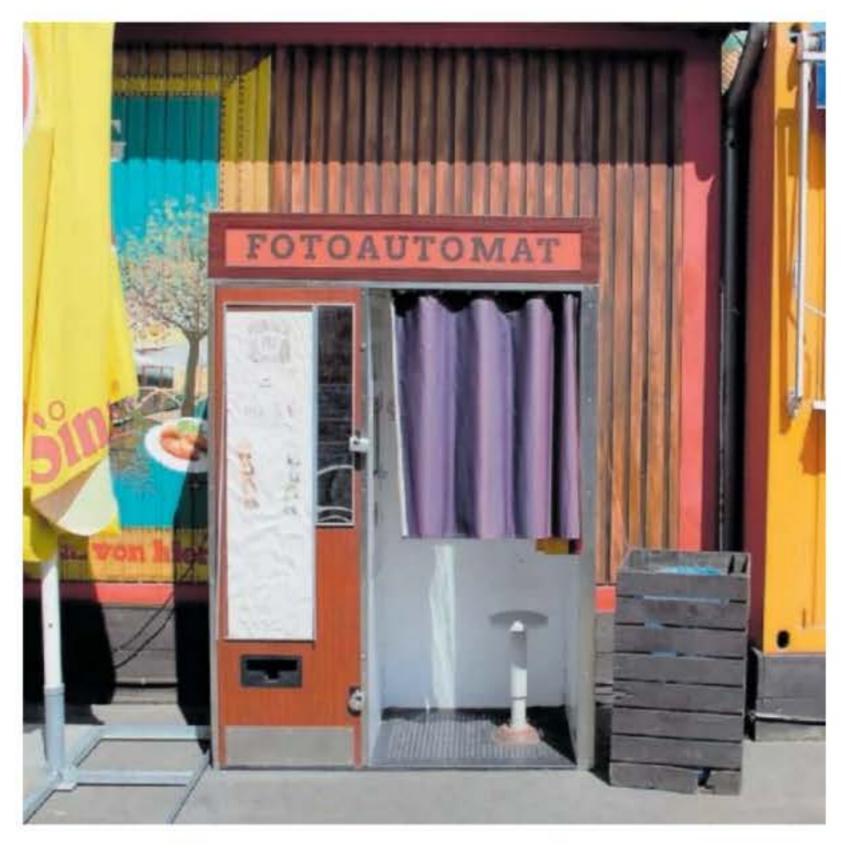

Fotoautomat.

RED DE REDES / FRANCESCO MANETTO

# La estrategia de no saber perder

os mexicanos eligieron el domingo a la primera presidenta de la historia del país. Esa opción era un hecho incluso antes de la votación, va que se disputaban el triunfo dos mujeres. Claudia Sheinbaum no se limitó a ganar, sino que arrasó con un resultado sin precedentes que supera en cinco millones de votos al que logró su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. También ese escenario estaba ya anunciado desde hace meses por todas las encuestas rigurosas, sin excepción, y anticipado por un clima que se respiraba fuera de las burbujas. Sin embargo, tras el cierre de las urnas comenzó el ruido, como siempre amplificado por las redes sociales. Sus efectos en ningún momento enturbiaron seriamente la noche electoral; más bien derivaron en una abracadabrante narrativa en la que los mensajes de la oposición chocaban con las previsiones y, sobre todo, con los hechos. El propósito, aun sin asideros, era sencillo y consistía en sembrar las dudas sobre Sheinbaum, antigua jefa de Gobierno de Ciudad de México, política de izquierdas y científica. Y su contrincante, Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza de fuerzas tradicionales (PRI, PAN y PRD), fue la encargada de difundir esa especie.

"¡Hoy no te duermas! Mantente atento y despierto", lanzó Gálvez en su perfil de X pasadas las diez y media de la noche. A esa hora el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había retrasado en dos ocasiones la divulgación del conteo rápido, una proyección

sin apenas margen de error habitual en todos los comicios. Pasaron unos minutos y la candidata opositora siguió: "Los votos están ahí. No permitamos que los escondan". Hubo dos mensajes más en esa línea, con miles de réplicas en la red social de Elon Musk. Primero, insistió: "Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron. Mienten como siempre". Y después continuó con la publicación de la foto de los resultados de su colegio electoral, donde resultaba ganadora por amplia mayoría. Gálvez perdió, en realidad, por más de 30 puntos. A pesar del desconcierto que generó esta estrategia, se trataba de una operación coordinada. A la candidata opositora se sumaron dirigentes como el líder del PAN, Marko Cortés. "¡Ganamos juntos la Ciudad de México! Llegó el momento de construir juntos la ciudad más segura de todo el país", escribió el joven político, derrotado por Clara Brugada, también de Morena. Bajo la etiqueta #El-CambioLlegó se multiplicaron aseveraciones más próximas a la fantasía que a la realidad. ¡Por voluntad del pueblo de México, Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de la República!", aventuró el presidente del PRI, Alejandro Moreno. El exmandatario panista Vicente Fox fue más allá al afirmar que se había caído el sistema informático, una alusión que en México remite a 1988, cuando sí se cayó el sistema de cómputo y Carlos Salinas de Gortari se impuso al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas.

Todos estos menajes se quedaron, en

cualquier caso, en una mera puesta en escena. Y cuando la autoridad electoral ofreció finalmente, al filo de las doce, los datos del escrutinio rápido, la oposición reconoció el resultado. "Ser su candidata ha sido el honor más grande de mi vida. Siempre contarán conmigo como una guerrera que luchará por un país en el que se respete la vida, la verdad y la libertad", concedió Gálvez.

No obstante, el lunes, después de que

# Xóchitl Gálvez, que perdió por más de 30 puntos frente a Sheinbaum, alentó una desconcertante narrativa

Sheinbaum hiciera un llamamiento a la convivencia e hilara un alegato en defensa del derecho al disenso, la aspirante del PRI, PAN y PRD volvió a las insinuaciones. "Sé que hay mucho desconcierto y muchas dudas. [...] Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia. Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca: defender México del autoritarismo y el mal gobierno". Este mensaje servirá a Gálvez para argumentar alguna impugnación y quizá arañar algún escaño en el Congreso. El resto, como el discurso sobre el autoritarismo, que fue uno de los *leitmotivs* de la campaña, quedó derrotado en las urnas.

SERGIO DEL MOLINO

# Sin dolores de España

a tarde de julio de 1898 en que los periódicos españoles dieron la noticia de la derrota naval en Santiago de Cuba, la plaza de toros de Madrid se llenó de un público indiferente a lo que los titulares llamaban en letras grandes desastre. Y siguió así mucho tiempo: ese Desastre del 98 que dio nombre a una generación y al espíritu de una época fue una tragedia que sucedió en la prensa, en los discursos parlamentarios y en algún que otro café de la capital, pero de lo que la gente hablaba era de las últimas faenas de Bombita y de Guerrerito. Esto escandalizó mucho a los Unamunos y los Maeztus, que acusaron de indolencia al pueblo español. Porque, aunque hoy parezca increíble, ir a los toros era una diversión tan inofensiva como Taylor Swift.

El divorcio entre la opinión pública y la publicada era tal que los libros de texto de historia engañan a los alumnos, contándoles que los españoles vivieron aquello como un trauma, porque los historiadores se creyeron los artículos de la prensa y concluyeron que la furia melancólica de los intelectuales era compartida por todo el país. Algo parecido podría pasar con esta época si los historiadores se fían mucho de las columnas que escribimos y

# Los de los muros y los moros parecen entender Europa más que los que extrañan la EGB

de los debates políticos. Se les amontonarán los motivos para pensar que vivimos bajo una nube espesa de ayes y suspiros, un sinvivir de angustias sobre el ser y el sentido de Europa y de la democracia, donde cada minuto forma parte de una hora decisiva.

Los más perspicaces, sin embargo, descubrirán que la gente estaba en el concierto de Taylor Swift haciendo el gesto del corazón con las manos y quedándose afónica de corear canciones de amor.

Hoy, como ayer, muchos tribunos han caído en el unamunismo energúmeno y lamentan que la muchachada se coloque con el opio bajo en calorías de Taylor Swift. Es un lugar común entre los intelectuales de izquierdas el pasmo por la capacidad de la derecha ultra para movilizar a los jóvenes. Pero apenas reparan en que la incapacidad de la izquierda para renovar y ampliar sus votantes se debe también a un desprecio elitista que se asombra de la falta de densidad ideológica del pueblo y de sus ganas de farra.

Quien no entiende por qué Swift llena dos Bernabéus y extraña aquella cultura juvenil que fue a EGB está incapacitado, como lo estuvo Unamuno en 1898, para entender Europa. Los amigos del de la motosierra, con sus muros y sus moros, parecen entenderla mejor.

# El juez cita como imputada a Begoña Gómez antes de escuchar a los testigos

El instructor la llama en la recta final de las elecciones para que preste declaración el 5 de julio por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado

### REYES RINCÓN Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio. El instructor la cita por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, dentro de las diligencias abiertas por la relación profesional de Gómez con diversos empresarios. Además, el juez ha accedido a aplazar las declaraciones de varios testigos que estaban previstas para mañana y las ha trasladado al domingo 16 de junio. Es completamente inusual que unas comparecencias de testigos en un caso en instrucción sin carácter de urgencia se celebren un domingo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) explicó ayer que el juez está ese día de guardia. El horario de las comparecencias "dependerá de la incidencia del servicio", aunque todas serán a partir de las 12.00, añade el comunicado del TSJM.

La decisión del juez irrumpie en la recta final de la campaña de las europeas, que se celebran el domingo. Falta más de un mes para la fecha en la que se ha fijado la comparecencia de Gómez, pero el juez quiso anunciar la citación ayer, a cinco días de los comicios. La llama como investigada -la antigua figura de imputado- por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, supuestamente cometidos según la denuncia de Manos Limpias-al intentar mediar para que se concedieran ayudas públicas a empresarios con los que había colaborado profesionalmente. Aun-

# PERIDIS



que Gómez figuraba como investigada en el caso desde el inicio de la instrucción, su citación para ser interrogada marca un antes y un después en la causa. Gómez tendrá que acudir al juzgado a las 10.00 horas del 5 de julio acompañada por su abogado para defenderse de esas acusaciones.

Fuentes jurídicas habían planteado la posibilidad de que el juez pospusiera la decisión de citar, o no, a Gómez hasta después de tomar declaración a varios testigos cuyas comparecencias ya estaban fijadas, pero el instructor ha optado, finalmente, por llamarla como investigada antes de que se celebren esas declaraciones, y después de recibir el informe de la Guardia Civil que descarta que existan indicios sobre los hechos denunciados por Manos Limpias. En el auto por el que notifica su decisión, el juez asegura que no la había citado hasta ahora "para evitar una estigmatización infundada". Prefirió esperar, añade, a la resolución de la Audiencia Provincial sobre la apertura de la investigación y a que declararan varios testigos a los que había citado ya. Pero, finalmente, ha optado por esperar solo el primero de esos elementos.



Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, en Granada, el 5 de octubre de 2023. PACO PUENTES

# Imprudente o algo mucho peor

## **Análisis**

## XAVIER VIDAL-FOLCH

El juez Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez el 5 de julio. Aparentemente, todo es normal, en un procedimiento judicial. Por debajo de la apariencia, todo es inquietante. Gómez es la esposa del presidente, y la citación aflora seis días antes de unas elecciones europeas, a las que concurre el partido que lidera su marido.

La citación densifica mediáticamente la sospecha de las acusaciones a Gómez: presunta corrupción en el sector privado, presunto tráfico de influencias. Es decir, no se trata de un mero trámite, sino de un paso significativo. Procesalmente, y por su eventual impacto en el escenario político: las elecciones europeas del domingo y el simultáneo inicio de la investidura a la presidencia de la Generalitat, con la elección de la Mesa del Parlament, el lunes. En infinitos casos judiciales cuyos calendarios puedan solaparse con hitos

relevantes de la agenda política, la prudencia cívica de los magistrados les aconseja una pausa, un aplazamiento de las citaciones. Al cabo, cualquier medida que ayude a deslindar los ritmos de la política de la dinámica de la judicatura: por mor de evitar la judicialización de la política, pues también a los togados les interpela el principio romano según el cual la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo a carta cabal. De modo que en el mejor de los casos este juez resultaría ser un tipo imprudente.

Algunos pensarán que esa clasificación se queda corta. Quizá le consideren, además, vago, porque ha citado a los testigos a los que sí ha concedido el aplazamiento de su comparecencia, en un domingo, mientras está de guardia: cuando uno está de guardia está a lo que está, al levantamiento de un cadáver, a un atentado imprevisible. Y no a otras tareas. Otros quizá destaquen que tiene un interés especial en el caso, ajeno a la independencia de criterio predicable de la Justicia democrática.

Todo esto sería quizá peccata minuta ante otra cuestión esencial. El departamento investigador especializado de la Guardia Civil estableció en un minucioso informe la ausencia total del

menor indicio de ilegalidad en el comportamiento de Begoña Gómez. La Benemérita no es el Evangelio, pero ante una conclusión tan exculpatoria, cualquier juez minucioso y sensato inquiriría al instituto sobre los detalles del caso, sondearía sus posibles fallos, verificaría su verosimilitud. No hacerlo podría inducir en algunos la sospecha de que Peinado tiene predeterminada su resolución: que ha sentenciado antes de juzgar. Y de ahí llevarles a construir hipótesis sobre un eventual delito de prevaricación -dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas-, no habría más que un paso, si es que lo hay.

En favor de quien así mal piense trabaja el inaudito desaire

La Audiencia avaló la investigación pero instó al juez a centrarse exclusivamente en los 10 millones de ayudas recibidas por una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés porque considera que el resto de hechos denunciados por Manos Limpias son "inverosímiles", tienen "datos erróneos" o responden a una "simple conjetura". Respecto a las adjudicaciones recibidas por Barrabés, la Audiencia sostiene que "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". Esta sospecha se basa, principalmente, en una carta de recomendación a favor de Barrabés firmada por Gómez, que se unió a otra treintena de cartas similares, incluida una del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil entregado al instructor, y que adelantó EL PAÍS, no halló indicios de que esos escritos influyeran en los contratos adjudicados.

El juez resta importancia a ese informe calificándolo de "preliminar" y deja constancia de que la Guardia Civil solo se ha basado en "los contenidos de las noticias que se acompañaban a la denuncia inicial", en referencia a la denuncia que dio origen a la investigación, que estaba basada en artículos de varios medios digitales. La citación se hace, explica el instructor en el auto, "con independencia de que, todavía no haya sido posible practicar determinadas diligencias de instrucción", en referencia a las declaraciones de los testigos. Las comparecencias aplazadas son las de cuatro empleados y cargos de Red.es, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que concedió ayudas públicas a una UTE vinculada a Barrabés.

El juez sigue dando pasos sin que esté claro si la instrucción va a seguir en sus manos o va a pasar la Fiscalía Europea, que le ha pedido información sobre si la causa que dirige afecta a contratos suscritos con fondos europeos. Los fiscales comunitarios ya están analizando la documentación del procedimiento para determinar si es competente para investigar.

de este juez al Tribunal Supremo, al aceptar sin más las acusaciones del grupo corrupto, ultra y chantajista de Manos Libres: tiene establecido el alto tribunal que la mera yuxtaposición de recortes de prensa –como ocurre con el contenido de la acusación de Manos Limpias– no basta para iniciar un proceso penal. Y menos aún cuando la Audiencia Provincial madrileña ha certificado que la acusación aduce hechos "inverosímiles" y que contiene "datos erróneos".

A cada paso procesal que se acumula, el juz Peinado parece emparentarse más, escrito sea con la respetuosa venia, a los infames magistrados del caso Dreyfus.



La portavoz Pilar Alegría, seguida por los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños y Óscar Puente, ayer en Moncloa. EDUARDO PARRA (EP)

# Sánchez pide votar contra Feijóo y Abascal como "promotores" del caso contra su esposa

El Gobierno cree que la actuación judicial movilizará a la izquierda el domingo

### CARLOS E. CUÉ Madrid

Las campañas electorales son un ente incontrolable, y mucho más en la última semana, cuando todo se mueve a velocidad de vértigo. Cuando parecía que el PP se había metido en un callejón de muy difícil salida con la extraña apuesta de Alberto Núñez Feijóo por una posible moción de censura con el apoyo de Junts, algo que contradecía su estrategia centrada en los pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont y la amnistía, todo giró de nuevo.

El juez Juan Carlos Peinado, que lleva el caso de Begoña Gómez, irrumpió con fuerza en la campaña de una forma inédita, anunciando en la recta final una citación de la esposa del presidente para el 5 de julio como investigada por posible tráfico de influencias que podía haber esperado sin problemas a la semana que viene, ya con las elecciones concluidas, y que además llega antes de escuchar siquiera a los testigos. La decisión indignó al Gobierno, que la criticó abier-

tamente, y al presidente, que de nuevo publicó una carta a la ciudadanía, pero esta vez no para anunciar una reflexión, sino para garantizar que no le "quebrarán" y que su decisión de seguir es "más firme que nunca", pero sobre todo para usar esta decisión como un bumerán para movilizar a la izquierda.

En el Gobierno, en el PSOE y en Sumar, muchos dirigentes creen que este movimiento del juez es tan burdo que puede tener el efecto contrario, movilizar a los progresistas para votar en las europeas. Sánchez claramente apostó por ese mensaje en su carta, que concluía con un llamamiento a los progresistas a votar el domingo contra esta maniobra en la que ve detrás a los líderes del PP y Vox. "Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores —el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal-, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes", señalaba el texto, en el que claramente criticaba al juez por anunciar esta decisión a cinco días de las elecciones, cuando lo habitual es que las cuestiones sensibles políticamente esperen a pasar la campaña. Es lo que hizo, por ejemplo, el Supremo con la sentencia del *procés* en 2019, que tenía lista pero esperó a dar a conocer a que pasaran los comicios. Yolanda Díaz también criticó el momento. "Que la citación se notifique hoy [por ayer] es, con ironía, cuando menos llamativo. Pese a todas las argucias, vamos a trabajar para darle una derrota democrática al PP", dijo.

Por el contrario, en el PP creen que esta decisión judicial reactiva su campaña y en Vox también parecían eufóricos. Los populares, con Feijóo a la cabeza, se lanzaron a pedir la dimisión del presidente por la citación como investigada de su mujer, y recordaron que es algo que no había sucedido con ninguna pareja de ningún presidente desde la recuperación de la democracia, en 1978. Casi todos los dirigentes relevantes del partido compitieron rápidamente para ver quién decía algo más duro

Yolanda Díaz tilda la decisión del juez de "ironía", "argucia" y "llamativa"

Borja Sémper compara al jefe del Ejecutivo con el condenado Trump sobre el caso. El portavoz, Borja Sémper, llegó a comparar a Sánchez con Donald Trump, que fue condenado la semana pasada por 34 delitos diferentes.

Feijóo y los miembros de su cúpula ya llevaban semanas aferrados al caso Begoña porque están convencidos de que supone un desgaste para el Gobierno y su presidente. De hecho, amenazaron con citar a Sánchez en esta última semana de campaña en el Senado para hablar de este asunto, pero finalmente no lo hicieron, según fuentes de este partido, por el riesgo de que el presidente se victimizase y aprovechase la comparecencia a su favor. Pero ahora, con la decisión del juez, anunciada en plena campaña, el PP cree que su estrategia tiene mucha más fuerza y se lanzó en tromba.

En el Gobierno, en el PSOE y en Sumar creen, por el contrario, que el efecto puede ser contrario al perseguido, esto es, desmoralizar a los progresistas y activar el voto del bloque de la derecha. Diversos ministros y dirigentes consultados creen que el caso Begoña no tiene recorrido real, como demostraría el informe de la Guardia Civil que no halla indicios de delito, y que el desgaste que podía hacer ya está asumido, porque la oposición lleva semanas con el asunto. Pero sí confían en que algo que ven como una maniobra muy evidente para influir en el resultado electoral puede activar a muchos progresistas que tenían pensado abstenerse en unas elecciones en las que se espera una participación muy baja, y podría reforzar la remontada del PSOE que la mayoría de las encuestas han detectado en las últimas semanas, antes de esta decisión del juez Peinado. El domingo se sabrá qué consecuencias tuvo esta polémica decisión.

El líder del PP ha defendido en decenas de ocasiones que una investigación judicial no obliga a un cargo público a cesar

# Cuando Feijóo pedía "ser prudentes" porque "una imputación no es una condena"

### XOSÉ HERMIDA Madrid

"Ni un sumario es una sentencia ni una imputación es una condena". La frase la pronunció solemnemente Alberto Núñez Feijóo en la sede de la Xunta de Galicia el 13 de noviembre de 2014. El Tribunal Superior de Galicia, a propuesta de una juez, acababa de imputar en un sumario por supuesta corrupción a Paula Prado, alto cargo del PP gallego, acusada de amañar un contrato público. Feijóo defendía que la acusación era demasiado preliminar como para actuar contra ella. Estaba reciente el caso del alcalde de Ferrol, el también popular José Manuel Rey Varela, cuya imputación en el mismo sumario acababa de ser levantada. "No creo que se pueda reparar ni que haya una compensación para él tras cinco meses imputado por gravísimos delitos", lamentaba Feijóo sobre su compañero, lo que le servía para exhortar a políticos y medios a "ser prudentes" y no extraer "conclusiones anticipadas por la mañana y por la tarde". Meses después, Prado también salió libre de cargos y hoy es secretaria general del PP gallego.

Este Feijóo que ahora exige la

dimisión de Pedro Sánchez porque un juzgado ha llamado a declarar como investigada a su esposa, pese a que la Guardia Civil no ha identificado nada delictivo en su actuación, es un Feijóo nuevo. Porque el Feijóo anterior a asumir el liderazgo del PP defendió durante años que una imputación judicial -como se denominaba antes- no es suficiente para justificar el cese de un cargo público. Decenas de declaraciones del ahora jefe de la oposición lo ilustran. En muchos casos el tiempo le dio la razón en su consejo de "ser prudentes" porque las acusaciones quedaron en nada.

No sucedió lo mismo con el alcalde, Ángel Currás, y otros seis concejales del PP que formaban en 2013 el gobierno local de Santiago. Fueron imputados por prevaricación al haber decidido que las arcas públicas costeasen los gastos de defensa de un compañero suyo involucrado en otro caso de corrupción. Feijóo los defendió incluso cuando el asunto llegó a juicio y los siete se sentaron en el banquillo. Solo dimitieron tras su condena en primera instancia, posteriormente anulada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Ese año habían estallado va-



Feijóo, ayer en un mitin en Valladolid. NACHO GALLEGO (EFE)

rias causas por corrupción en municipios que salpicaron a alcaldes y concejales del PP y del PSOE. La de trabajo a cambio de favores sereacción del entonces líder popular gallego fue siempre apelar a la "presunción de inocencia" que, alegaba, "es perfectamente compatible" con la indagación judicial.

INVESTIGACIÓN A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

En 2015, Feijóo se encontró con que el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, era imputado después de que

una mujer lo denunciase por presuntamente ofrecerle un puesto xuales. Feijóo no se conformó con defender a su dirigente, sino que cargó contra la denunciante porque "quería que Baltar delinquiese v no lo logró". El caso también quedó en nada.

Al año siguiente, el quebradero de cabeza para el político gallego fue su íntimo amigo Pachi Lu-

cas, con el que había compartido vacaciones y que, según miembros del PP, incluso pernoctaba a veces en la residencia oficial del presidente de la Xunta. Lucas fue imputado como supuesto conseguidor de una trama acusada de apropiarse de subvenciones para cursillos de formación laboral. Feijóo esquivó el asunto de su amigo pese a que la oposición le preguntó por ello en varias ocasiones en el Parlamento. Según él, las explicaciones deberían darlas los implicados, tanto los que habían ostentado cargos públicos como "las personas civiles que no los tuvieron", en referencia a Lucas.

En mayo de 2019, el director general de Energía de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, destacado militante del PP, fue imputado por supuesta falsedad documental en el expediente para autorizar la apertura de una mina. Feijóo alegó que sería "doblemente injusto" hacer dimitir a una persona porque "la llaman a declarar en un proceso". "¿Cómo no vamos a confiar en él si llevamos confiando muchos años?", resaltó.

El 4 de agosto de 2020, Feijóo comentó en la entonces Twitter la marcha de España del rey Juan Carlos, asediado por las acusaciones de corrupción: "La presunción de inocencia es consustancial al Estado de derecho, por eso es muy preocupante que algunos miembros del Gobierno y partidos políticos se esfuercen tanto en erosionar nuestras instituciones cuando su obligación es defenderlas". A lo largo de los años Feijóo ha mostrado otras veces que su rasero puede variar en función del caso. Cuando estaba en la oposición en Galicia, llevó a los tribunales al Gobierno de PSOE y BNG al que acusaba de prevaricar en la adjudicación de una autovía. Después de que el caso fuese archivado, porfió: "Hay muchos delitos que quedan sin probar".

# 'Caso Begoña': Instrucción penal y política

# **Análisis**

## MANUEL CANCIO MELIÁ

El titular del Juzgado de instrucción nº 41 de Madrid acaba de dictar un auto en el que cita como investigada a la esposa del presidente, al apreciar indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias. La causa existe con base en una denuncia de Manos Limpias, tras constituirse esta en acusación popular junto con Vox y otros colectivos. El Juzgado de instrucción extrajo de la denuncia, de factura muy mejorable y con muchas imputaciones genéricas o inverosímiles, dos posibles infracciones: corrupción privada y tráfico. La Audiencia restringe el alcance de las diligencias al tráfico de influencias, pero considerando confirmados los indicios para esta infracción.

El sistema de instrucción penal en España es muy peculiar en comparación con nuestro entorno. Subsiste, por un lado, la figura del juez de instrucción, a pesar de que en otros países lo habitual es que la in-

vestigación inicial en materia criminal esté a cargo de la fiscalía, pretendiéndose en España desde hace décadas que al inicio de cada legislatura se anuncia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —de 1882 – para cambiar el sistema de instrucción a este modelo. Y, por otro lado, hay un acceso muy amplio al proceso penal para las acusaciones: no sólo existe acusación particular, sino que la Constitución establece el ejercicio de la acción popular como un derecho de la ciudadanía. En este sistema, el juez de instrucción -imparcial- no puede iniciar el proceso por sí mismo, sino debe esperar una noticia criminis, esto es, noticia de la apariencia de la posible comisión de un delito, pero después preside y dirige la investigación.

Este proceso empezó como tantos otros, con normalidad: recibida la denuncia, puesto que los hechos en ella contenidos podían tener apariencia de delito, hubo que iniciar unas primeras diligencias para contrastar los textos periodísticos con algún elemento adicional -como exige la jurisprudencia, ya que no admite imputaciones genéricas o basadas en meras informaciones aparecidas en la prensa-, interrogando inicialmente a dos de los periodistas. Después, ya se podía o bien continuar la investigación o sobreseer las diligencias. Una vez notificada, la fiscalía recurrió directamente el auto de apertura de diligencias, por considerar que los hechos no eran susceptibles de ser subsumidos bajo ninguna figura delictiva.

Ahí el proceso, seguido con mucha atención justo durante una campaña electoral a la que las fuerzas políticas atribuyen mucha relevancia, empezó a no ser tan normal. Más exótico que el representante del ministerio fiscal muestre una diligencia inusitada en relación con unas determinadas diligencias - a lo que tiene perfecto derecho, como es obvio- es que el instructor dicte una providencia quejándose amargamente del hostigamiento por el ministerio fiscal, y que se usen en las resoluciones términos muy claramente fuera de lugar. Más sorprendente que la atención prioritaria que le dan las fuerzas políticas y la prensa a este caso puede parecer, conociendo la práctica, es que un instructor mantenga, en contra del criterio de la fiscalía y de un informe de la Guardia Civil, una investigación de esta clase. En todo caso, es la Audiencia la que ha confirmado tan recientemente en parte la tesis del instructor de que ya hay indicios suficientes para empezar a investigar. Esto acaba de empezar, y no es necesario concretar demasiado qué delito se investiga; pero tampoco debe tratarse de meras conjeturas, como consideró la fiscalía que era el caso aquí. Deberá aparecer algún comportamiento de la investigada que hubiera supuesto influir indebidamente en un funcionario público, prevaliéndose de una relación privilegiada, hasta el momento no definido en la investigación.

Y lo que no es normal en absoluto, sino un esperpento y una vergüenza, es que una organización que, según dio por probado la sentencia condenatoria —una condena revertida en el último momento por el Supremo, que absolvió a la principal figura del grupo – se dedicaba sistemáticamente a prostituir la acusación popular para extorsionar a toda clase de personas, pueda estar montando este proceso. Si la política ya interfiere en los procesos penales, permitir que gente de esa clase enturbie aún más un proceso de tanta relevancia pública es abrir las puertas al desbarajuste.

Manuel Cancio Meliá es catedrático de Derecho Penal en la UAM y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.



La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat (derecha), junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ayer en Madrid. CHEMA MOYA (EFE)

# El PP propone en su programa un mayor control migratorio y se muestra ambiguo con Palestina

Los populares reclaman posponer la prohibición de los coches de gasolina y diésel

### ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid

A seis días de las europeas, el PP hizo ayer público al fin el programa electoral completo con el que concurre a los comicios. Se trata de 80 propuestas, con un primer bloque de marcado acento nacional y con aires de influencia de Vox en la apuesta por un mayor control de la inmigración. En materia de política exterior, el PP no menciona el reconocimiento del Estado palestino -que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez y que los populares han rechazado públicamente en los últimos días—, mientras en política medioambiental defiende posponer la prohibición de los coches que emitan CO2 (los que usan gasolina y diésel), que la UE ha fijado para 2035.

- Ley de amnistía. El PP comienza su lista de compromisos hablando de la amnistía al procés, el primer punto del programa y el eje central de su campaña pese a que en las elecciones catalanas de mayo los populares orillaron ese asunto. El documento se compromete a seguir reclamando que la UE ponga trabas a la aplicación de la norma.
- Corrupción política. Los po-

pulares plantean que la nueva directiva anticorrupción de la UE "refuerce las exigencias y sancio- de terceros países que, aun renes ante posibles conflictos de intereses en los gobiernos", una medida que ponen sobre la mesa en plena investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. Los populares proponen la creación de un delito europeo de traición, "con el fin de castigar a quien coopere con una potencia extranjera hostil para perjudicar la seguridad o defensa europeas o atente contra la integridad territorial de los Estados miembros".

 Inmigrantes y valores europeos. El PP quiere poner trabas a la inmigración, exigiendo a los inmigrantes que cumplan "con los requisitos mínimos de integración y de adherencia a los principios y valores recogidos en la carta de derechos fundamentales de la UE", pero el programa no aclara de qué forma se exigiría ese compromiso. Los populares apuestan además por un mayor control de las fronteras europeas. También propo-

La amnistía es el eje de su campaña pese a haberla orillado en las catalanas

El partido pide crear un delito de traición a la Unión Europea nen "facilitar y agilizar la expulsión de aquellos nacionales sidiendo de manera legal en los Estados de la Unión, hayan sido condenados a pena de cárcel".

- Menos políticas verdes. La influencia de la extrema derecha se percibe en la política medioambiental, aunque el PP evita atacar, como sí hacen los partidos ultras, la Agenda 2030. Los populares sí pretenden, en todo caso, una relajación de algunas políticas verdes: defienden, por ejemplo, posponer la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y diésel) "hasta que la electrificación en España alcance la cobertura suficiente" y se pueda "garantizar la capacidad de compra de vehículos eléctricos de las familias".
- Israel y Palestina. El PP propone un "alto el fuego inmediato y duradero" ante "el conflicto entre Israel y Hamás", "cuyo punto de partida debe ser la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la entrega de las armas de esta organización", subraya el programa, que no reprocha al Gobierno de Israel el asesinato de más de 35.000 palestinos. El partido apuesta por un papel más activo de la UE en las negociaciones de paz para encontrar una salida "basada en una solución de dos Estados democráticos". No menciona el reconocimiento del Estado palestino que promueve el Gobierno y al que Feijóo se ha opuesto por considerar que ahora no se dan las condiciones.

# Borrell alerta de la amenaza de la extrema derecha para "el equilibrio político" de la UE

El responsable de la diplomacia europea irrumpe en la campaña y reprocha al PP su "falta de empatía" con las muertes en Gaza

### JOSÉ MARCOS Madrid

El crecimiento de la ultraderecha que todas las encuestas pronostican en las elecciones europeas es "una amenaza para el equilibrio político interno" de la UE y su respuesta a crisis como la guerra en Ucrania, la dependencia energética del gas ruso que puso a prueba la resiliencia del proyecto comunitario, la adaptación al cambio climático o el conflicto palestino-israelí. La advertencia la hizo Josep Borrell, que ha irrumpido de lleno en la última semana de campaña del PSOE un mensaje per sé. La ola reaccionaria aspira el 9-J a ser influyente en el corazón mismo de la UE, la Comisión Europea, y revertir desde dentro del sistema las políticas climáticas o migratorias y destinar menos recursos a la sostenibilidad del Estado de bienestar. "Estas elecciones, y no es retórica, son muy importantes. Es la hora de la verdad para Europa y que no eche marcha atrás en todo lo conseguido", dijo Borrell.

"Teníamos una enorme dependencia energética de Rusia, labrada un tanto imprudentemente, del 40%. Estoy seguro de que Putin pensaba que con esa dependencia tan fuerte no seríamos capaces de ayudar a Ucrania y plantarle cara. Y, sin embargo, la hemos reducido mucho", valoró Borrell la reacción a la guerra de Ucrania. Frente a la respuesta sin fisuras -- salvo Hungría -- a la invasión de Ucrania, el reconocimiento del Estado palestino por parte de España e Irlanda ha evi-

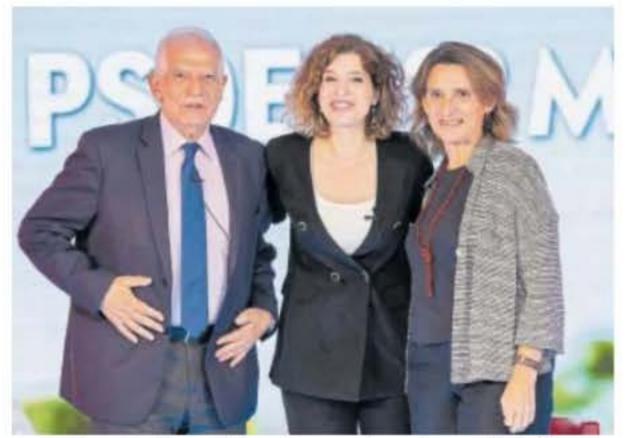

Josep Borrell y Teresa Ribera flanqueaban a la socialista Hana Jalloul ayer en Madrid, en una imagen del PSOE. EVA ERCOLANESE

con cuatro actos en Madrid, Asturias y Cataluña. "Hemos estado unidos en la crisis de Ucrania, pero no en la de Palestina. Y la unidad de los europeos en la ayuda a Ucrania puede resquebrajarse en las elecciones del 9 de junio", alertó ayer el alto representante de Política Exterior de la UE en un diálogo que mantuvo con la vicepresidenta tercera y candidata socialista, Teresa Ribera, en Ferraz.

El responsable de la diplomacia europea ensalzó su "capacidad técnica", "experiencia política y la falta de sectarismo, porque sectarios los hay en todas partes", de la aspirante a ser comisaria del futuro Ejecutivo de la UE. La incorporación de Borrell al coro de ministros y dirigentes del PSOE movilizados en el tramo final de la campaña es denciado las costuras de la UE y la falta de una estrategia común de los 27 miembros. "Noto por parte del Partido Popular una clara falta de empatía con lo que está pasando en Gaza, estuvieron aquí y la palabra 'Palestina' no la pronunciaron, la palabra 'Gaza' tampoco la pronunciaron, sobre este tema pasaron de puntillas", enfatizó Borrell en alusión al acto del PP al que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acudió junto a Alberto Núñez Feijóo el fin de semana en Galicia.

"El número de víctimas civiles en Gaza -más de 36.000es absolutamente inasumible e inaceptable, hay una legalidad internacional representada por el Tribunal Internacional de Justicia que ha ordenado el cese de las operaciones militares", resaltó.

Jorge Buxadé Cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo

# "Con Milei, Meloni, Le Pen o Viktor Orbán nos une un enemigo común"

El candidato del partido ultra descarta votar a Ursula von der Leyen, candidata popular

# MIGUEL GONZÁLEZ Alicante

La cita con Jorge Buxadé (Barcelona, 48 años) es a las 21.15 del lunes en un hotel de Alicante, donde acaba de compartir mitin con Santiago Abascal. La jornada ha sido larga. Por la mañana, ha participado en un debate entre candidatos a las elecciones europeas organizado por Cadena SER y EL PAÍS. Es la primera vez que un cabeza de lista de Vox en unas elecciones de ámbito nacional accede a que lo entreviste este diario.

Pregunta. ¿Por qué nos ha dado esta entrevista?

Respuesta. Porque estoy en campaña electoral y creo que los lectores de EL PAIS tienen el derecho a escucharme y yo el deber de explicar a todos los españoles lo que es Europa, lo malo que se ha hecho en la anterior legislatura y lo bueno que podemos hacer.

P. ¿Es porque, como dice su lema de campaña, "nos van a oír" y el PP no quiere que se les oiga?

R. Ni el PP ni el PSOE tienen interés. Ninguno quiere que se sepa que el 90% de las veces han votado lo mismo en Bruselas.

P. Marine Le Pen ha llamado a que se unan todos los partidos de su misma ideología en un solo grupo del Parlamento Europeo.

R. Nosotros creemos que es precisa la unión y, si concluimos que la mejor forma de cooperar es estar en un solo grupo, trabajaremos por ello como el que más.

P. Pero en ambos grupos (ID y ECR) hay partidos que compiten entre sí en sus países...

R. Hay que luchar por esa alianza de partidos porque todos confluimos en un enemigo común, que podemos llamar el socialismo globalista. Más allá de diferencias, es algo que nos une a todos los que estuvimos en Vistalegre [el mitin del 19 de mayo, con Milei, Meloni, Le Pen, Orbán y Abascal]. Ese espíritu de Vistalegre hay que llevarlo a Bruselas.

P. Alternativa por Alemania ¿está "fuera de la ecuación"?

R. Ellos mismos se han salido con esas declaraciones de su líder [quien defendió a los miembros de las SS nazis]. Hasta los de su propio grupo [ID de Le Pen] los sacaron... Si quieren volver a entrar tendrán que hacer cosas.

P. Han dicho que no apoyarán a Ursula von der Leyen. ¿Y si



Jorge Buxadé, el lunes en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

"Los jueces pueden directamente negarse a aplicar la ley de amnistía"

"Europa es la cristiandad. Un país musulmán no puede entrar en la UE" pacta su reelección con la primera ministra italiana, a la que ya han hecho guiños tanto ella como Feijóo?

R. Votaremos que no. Con los votos de Vox no será presidenta.

P. El discurso de Vox sobre inmigración es similar al de Meloni, que se está confrontando con la realidad de gobernar. Ella admite que no está satisfecha con los resultados. Quizá no sea tan fácil.

R. Nadie ha dicho que sea fácil, pero hay que ponerse a ello.

P. Vox propone "plataformas regionales de desembarco" para inmigrantes rescatados en el mar.

R. Se trata de que la acogida de quienes pretenden entrar en Europa se haga en los países de origen. Ahí se hace el cribaje. No podemos hacerlo en suelo europeo porque, una vez que lo pisan, tenemos un problema añadido.

P. Meloni planea hacerlo en Albania. ¿Dónde lo haría Vox?

R. En Marruecos, por ejemplo.
P. ¿Marruecos lo aceptaría?

R.¿No se supone que la acción unida de la UE nos da más fuerza? El problema es que Marruecos no acepta la devolución de

sus nacionales, no está cumplien-

do y encima le pagamos 1.600 mi-

llones. Hay que sentarse a negociar, pero habrá que usar toda la fuerza diplomática de la UE, lo que no se está haciendo ahora.

P. Usted dice que "la esencia de Europa es la cristiandad".

R. No solo yo, muchos filósofos europeos hasta el siglo XX.

P. ¿Un país musulmán como Albania puede ingresar en la UE?

R. De salida, no. Los musulmanes pueden practicar su religión en Europa, pero sin pretender imponer sus costumbres ni sus normas. El islam no es solo una religión, es un modo de vida, una legislación. Es incompatible con Occidente, son dos civilizaciones que confrontan.

P. Usted sostiene que los jueces pueden negarse a aplicar la ley de amnistía.

R. Hay dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que dicen a los jueces polacos que pueden dejar de aplicar una ley de su país por ser manifiestamente contraria a los valores de la Unión. Esta doctrina se puede poner en práctica en España.

P. Eso no es lo mismo que elevar una cuestión prejudicial...

R. No, eso es directamente inaplicar [la ley].

# La mitad de las leyes aprobadas en España tiene origen europeo

# BRENDA VALVERDE

### Madrid

Desde hace un año, en España los ciudadanos que deciden inscribirse como parejas de hecho cuentan con los mismos días de vacaciones que si se hubiesen unido en matrimonio. También existe un permiso retribuido de cinco días al año por cuidados de familiares o convivientes enfermos. Estos derechos han llegado a la legislación española impulsados desde Europa, como el 53% de las leyes que se han aprobado en las Cortes durante la última legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024). De las 246 normas que han salido adelante en el Congreso y el Senado durante ese periodo, 51 aplican reglamentos europeos o transponen directivas y otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.

En 2023, el 72% de las leyes aprobadas en España tuvo origen europeo. De las 25 que salieron adelante, siete respondieron a la aplicación de reglamentos comunitarios o al mandato de transposición al ordenamiento jurídico de directivas europeas. La ley que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción es un ejemplo de transposición de una directiva de 2019. Otra de las leves con clara influencia continental, cuyo texto legal alude a dos resoluciones del Parlamento Europeo, es la conocida como de bienestar animal, con la que se fomenta el uso responsable de mascotas y se castigan situaciones de maltrato.

El año anterior, en 2022, el porcentaje de leyes con influencia europea fue el 57%, entre ellas el reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC). En 2021, el 51% de las leyes tuvieron origen comunitario; en 2020, el 50%, y en 2019, el 42%.

La UE legisla con distintas herramientas, algunas son vinculantes y de aplicación directa en los países miembros y otras no. La norma más severa son los reglamentos, que deben aplicarse en su totalidad en todos los territorios; después, están las directivas, que son vinculantes, pero se integran en la legislación de cada país. A fecha de hoy, España está pendiente de transponer 55 directivas, la mayoría con fecha límite entre 2024 y 2026.

**ESPAÑA** EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Agentes antidisturbios desalojan el Instituto Jaume Balmes de Barcelona en 2017. SAMUEL SÁNCHEZ

# Policías procesados por el 1-0 pedirán que se les aplique la ley de amnistía que rechazan

Las acusaciones defienden que "los tratos inhumanos o degradantes" quedan excluidos de la norma

JESÚS GARCÍA REBECA CARRANCO Barcelona

Los policías investigados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum ilegal de

independencia del 1-0 mantienen una relación ambivalente con la ley de amnistía. Sus representantes sindicales han rechazado en voz alta una ley que consideran humillante porque equipara, sostienen, a unos funcionarios que se limitaron a cumplir órdenes y a hacer su trabajo con los políticos que lideraron el procés. Pero la medida de gracia también está pensada para ellos. Y tras la aprobación definitiva de la ley, y con muchos de esos agentes a un paso de sentarse en el banquillo, varios solicitarán que se les aplique si los jueces no lo hacen de oficio.

El Gobierno y los partidos negociadores del texto calculan que la ley de amnistía beneficiará a unas 400 personas. Entre ellas están los dirigentes políticos que impulsaron las consultas del 9-N (en 2014) y del 1-O (en 2017), ciudadanos anónimos que participaron en movilizaciones contra la sentencia del procés (investigados por desórdenes públicos) y también, al menos, 73 agentes investigados por delitos de lesiones o contra la integridad moral.

Hay multitud de causas en los

juzgados catalanes pero, por su extensión, dos sobresalen. Una, en Girona, involucró a 27 policías por un delito de lesiones leves y fue archivada el pasado diciembre con el argumento de que los policías obraron en cumplimiento de un deber. La otra, en Barcelona, mantiene procesados a otros 46 policías nacionales.

Según esa investigación, liderada por el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, los 46 antidisturbios se excedieron en el uso de la fuerza. Hubo episodios de violencia "gratuita", "innecesaria" y "desproporcionada" que van más allá de su labor como funcionarios y que, a criterio del juez pero también de la Audiencia de Barcelona— no pueden quedar impunes.

La ley de amnistía brinda a esos policías la oportunidad de evitar el juicio, pues incluye "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización" del referéndum, y también las orientadas a contener las movilizaciones de protesta. Los 46 procesados lo están por lesiones pero también por un delito contra la integridad moral (torturas). Este último queda excluido de la amnistía, pero solo cuando "supere un umbral mínimo de gravedad". de acuerdo con la convención de derechos humanos sobre la tortura: tienen que ser hechos que "humillen o degraden" o pretendan causar "miedo, angustia o inferioridad" de tal modo que quiebren "su resistencia moral y física".

Ni siquiera las acciones más censurables de algunos antidisturbios el 1-O encajan en ese tipo de conductas "graves", coinciden las fuentes judiciales. La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación, en el que debería definir los delitos que les atribuye y las penas que solicita. Habrá que ver, además, qué piensan de ello las entidades que ejercen de acusación (ANC, Òmnium o la entidad pro derechos humanos Irídia) cuando el juez previsiblemente les pregunte su opinión sobre si cabe la amnistía.

# El juez, forzado a terminar la instrucción de la "trama rusa" del 'procés'

J. G. B.

# Barcelona

El juez Joaquín Aguirre no podrá seguir investigando la "trama rusa" del procés, en alusión a las supuestas maniobras del entorno del expresident Carles Puigdemont para lograr el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña. La Audiencia de Barcelona ha ordenado al magistrado que ponga ya fin a la instrucción (una pieza separada del caso Voloh) al considerar que la última prórroga dictada no se ajusta a derecho. La decisión de los magistrados no implica necesariamente el archivo de la causa, pero sí el fin de cualquier otra diligencia de investigación de los hechos, que el juez había calificado inicialmente como constitutivos de un delito de alta traición.

El auto estima el recurso de uno de los investigados, Xavier Vendrell, y revoca la prórroga de las actuaciones dictada por Aguirre en agosto de 2023. El juez tendrá que decidir ahora, con los indicios que tiene sobre la mesa si archiva la causa o considera que hay elementos para ir a juicio.

La supuesta trama rusa estaba siendo investigada en una pieza separada que llegó a archivarse y que se reabrió coincidiendo en el tiempo con las negociaciones por la ley de amnistía. En ellas están implicados, además de Puigdemont, el jefe de su oficina en Waterloo, Josep Lluís Alay, el exresponsable de relaciones internacionales de la extinta Convergència, Víctor Terradellas, o el informático Jaume Cabaní.

# La Audiencia de Barcelona ordena investigar a 11 guardias civiles por presuntas torturas a un CDR

EFE / LUIS VELASCO Barcelona

La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó ayer investigar la querella por torturas que Jordi Ros, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional, presentó contra los 11 guardias civiles que lo detuvieron en septiembre de 2019 y custodiaron su traslado a Madrid. El tribunal considera que se trata de hechos "graves" que pueden suponer la vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, han de ser

investigados. El auto estima el recurso de Ros y ordena al juzgado número 2 de Sabadell que admita a trámite su querella.

Jordi Ros mantiene en la denuncia que fue coaccionado y amenazado durante los registros, sin que se le permitiera designar a un abogado. También sostiene que en el traslado a Madrid, con paradas en dependencias de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid), fue increpado y obligado a mantener una postura forzada, y que no se le permitió dormir, al tiempo que recibía amenazas de que iban a

detener a su novia o a miembros de su familia.

El procesado, que tras su detención confesó haber experimentado con explosivos, pero que se retractó aduciendo presiones de la Guardia Civil, denuncia que los agentes obligaron a su hermano a estar sentado en el rellano de su casa durante 10 horas sin poder hablar con nadie, pese a que sufre una patología mental. El juez de Sabadell que recibió la querella ordenó en agosto de 2020 una serie de diligencias, pero se declaró incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.

La Audiencia Provincial reprocha al juez la "pésima instrucción llevada a cabo y las dilaciones" que acumula la causa, y le ordena admitir integramente la querella interpuesta por Jordi Ros, para que investigue los hechos "con la máxima eficiencia y de forma completa".

Para el tribunal, esos hechos "tienen apariencia delictiva", sin que el "contexto de crispación" del momento en que se practicaron las detenciones (semanas antes de que se dictara la sentencia del procés) permita descartar los delitos que se apuntan en la querella.

La sala sostiene que los hechos "pueden constituir delitos de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad", por lo que deben ser investigados, "como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y nuestro Tribunal Constitucional".

El colectivo de abogados independentista Alerta Solidària aseveró ayer que este caso pone de manifiesto que "la amnistía para algunos es diaria", criticando la "lentitud y dejadez" de la justicia. Ros fue una de las piezas clave del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los CDR que, según el juez instructor de la Operación Judas, Manuel García-Castellón, pretendía "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas".

24 ESPAÑA



Dos de los presuntos asesinos cambiaban ayer la matrícula del coche en la M-612, en una imagen captada por un testigo.

# Asesinado a tiros un hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís

La policía detiene a una mujer por el tiroteo en el distrito de Fuencarral-El Pardo

### P. PEIRÓ / P. O. DOLZ Madrid

Borja Villacís, uno los dos hermanos de Begoña Villacís, exvicealcaldesa de la capital, murió ayer tiroteado en el distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid). La víctima, de 41 años y con varias detenciones por pertenencia a grupos neonazis y por violencia de género, recibió varios balazos a quemarropa cuando circulaba en un coche blanco por la carretera de

Fuencarral a El Pardo, la M-612. Los disparos procedían de un coche con tres ocupantes que se dieron a la fuga. La policía detuvo poco después a una mujer, presunta conductora del vehículo, por este suceso, en el que hay otro hombre herido, también por arma de fuego. En el tiroteo se usaron dos armas: una escopeta y un fusil. Fuentes policiales apuntan que la principal hipótesis es un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con drogas. Otra es que la víctima había quedado con uno de los agresores y este se ha presentado armado y con familiares.

El crimen se produjo sobre las 12.30, a la altura del kilómetro 6 de la M-612. Según las pesquisas, los atacantes eran tres e iban en un BMW X2 gris. Del coche se bajaron dos hombres armados, que tirotearon a otro, que fue identificado por fuentes policiales como Borja Villacís. La víctima sufrió varios impactos en la cabeza y en el tórax. Los servicios de emergencias ni siquiera pudieron intentar reanimarlo. Su cuerpo fue hallado fuera del coche en el hueco de la cuneta, posiblemente cuando intentaba escapar.

El grupo V de homicidios, que se encarga de la investigación, acudió al lugar a recabar pruebas junto a la Policía Científica. La M-612 permaneció cortada varias horas.

Minutos después del asesinato, un coche dejó a otro hombre en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, también con una herida de bala en la cabeza pero consciente. El herido, español y de 43 años, se encuentra ingresado y su vida no corre peligro. Según la policía, todo apunta a que este herido iba en el vehículo con Borja Villacís. Los agentes se disponían a tomarle declaración ayer, una vez que su estado era estable.

Sobre las tres de la tarde, la policía informó de la detención en las proximidades de la plaza Elíptica de una mujer relacionada con el crimen. A la mujer, también española, de 52 años y con "muchos antecedentes", se la paró cuando iba sola en el mismo vehículo de los hechos. Según las primeras pesquisas, es familiar de los otros dos ocupantes del coche.

Las mismas fuentes policiales apuntan que se trata de un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con el tráfico de drogas, pero no se descartan otras hipótesis. Estas fuentes detallan que los agresores usaron dos armas, una del calibre 7,62, posiblemente un fusil, y otra una escopeta de postas del calibre 12, encontradas en un descampado cercano.

A nueve kilómetros del tiroteo, un testigo que se encontraba en el hotel Exe del distrito Fuencarral-El Pardo mandó a EL PAÍS unas imágenes captadas por él mismo en las que se ve cómo dos hombres y una mujer (que parece ser la detenida por el asesinato) se bajaban de un automóvil BMW abollado y "con los airbags estallados". Los ocupantes cambiaron la matrícula del coche a orillas de la carretera M-603 y los hombres se fueron corriendo por el descampado que comunica con la M-40, antes de que la mujer se pusiera de nuevo al volante y continuara la marcha en solitario. El testigo grabó el momento con su móvil y avisó a la Policía, que desplegó un enorme dispositivo de búsqueda en la zona con helicópteros, caballería, perros y decenas de efectivos a pie y armados. También acudieron agentes de la policía científica para obtener muestras.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, transmitió sus condolencias a Begoña Villacís y señaló que, de momento, no hay un móvil claro. En un comunicado, Ciudadanos trasladó sus condolencias y "profundo pesar" a la ex vicealcaldesa y pidió respeto por la privacidad de su "compañera y amiga" y la de su familia, para que puedan vivir su duelo "en la mayor intimidad posible".

Borja Villacís, al que le constan detenciones y antecedentes por violencia de género, perteneció al grupo radical Ultrasur y fue arrestado en 2004 por apalear a un joven a la salida de un bar. También se lo relacionaba con el grupo neonazi Hammerskin y con Outlaw, otro grupo neonazi que rinde homenaje a la División Azul. En la actualidad, estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala.

Borja Villacís fue miembro de grupos ultras y desde 2021 estaba investigado por una causa de drogas

# Un pasado neonazi y un arresto por narcotráfico

### P. P. / P. O. D. Madrid

En la orilla de una carretera, después de que tres atacantes le tirotearan. La vida de Borja Villacís, hermano pequeño de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, acabó en medio de una emboscada difícil de creer. Los agresores le tendieron una encerrona en la misma carretera en la que hay una instalación del CNI y después cambiaron las matrículas frente al grupo televisivo Mediaset, desde donde varios trabajadores miraban atónitos. Un broche inaudito para un currículum que no es el de un ciudadano cualquiera.

Hace ya más de 20 años que su nombre se introdujo en las bases de datos policiales. Fue cuando se unió a los grupos de extrema derecha relacionados con el fútbol, los Ultrasur primero y los Outlaw (fuera de la ley en su traducción) después. Él perteneció a aquella época en los que los jóvenes ultras se enfrentaron a los mayores de la organización Ultrasur porque abogaban por mantener las actitudes violentas y el radicalismo.

En la hoja de servicios de Villacís constan varios casos de lesiones y daños. Una de las más graves sucedió en 2004, cuando fue detenido junto a otros tres compinches por apalear a un chico en la zona de bares de Moncloa. Los policías los detuvieron por la zona, poco después de la paliza. Cuando los agentes los cachearon, llevaban encima puños americanos, navajas y panfletos de ideología nazi.

En agosto de ese mismo año, Villacís agredió a dos hombres que trataron de defender a una chica negra en el metro de sus insultos. Según recoge la sentencia que lo condenó a seis meses de prisión, empujó a un hombre al suelo y a otro le estampó una botella de vidrio en la cabeza. En aquella ocasión, también iba acompañado de dos de sus compañeros de Ultrasur.

Los siguientes registros que constan de él están en el sumario de la operación Águila-Frazen, que en 2021 desarticuló un entramado de narcotráfico y blanqueo

Formó parte primero de los Ultrasur y después del radical Outlaw

En 2004, agredió a dos chicos que trataron de defender a una chica negra de capitales en varias ciudades. Él fue uno de los 27 detenidos en un dispositivo en el que se intervinieron 239 kilos de cocaína y más de 700 de resina de hachís. La Guardia Civil sostiene que varios grupos criminales se servían de un único proveedor latinoamericano y que además tenían un negocio de compraventa de coches de lujo para blanquear los beneficios obtenidos. La red a la que presuntamente pertenecía contaba con un laboratorio de droga en Getafe. Según esa causa, que sigue en instrucción, Villacís era el encargado de vigilar una de las guarderías, como se llama en el argot a los almacenes de droga. El cabecilla de uno de esos cuatro grupos en los que se dividía la trama, según las pesquisas de la Benemérita, era el Niño Skin, viejo compañero de Villacís en los grupos de extrema derecha.

ESPAÑA 25

# Detenido en Rumania un ciberestafador español con más de 300 denuncias

Junto al arrestado, han sido apresados otros cuatro miembros de su organización

### JUANA VIÚDEZ Madrid

Huir al extrarradio de Bucarest (Rumania) no fue suficiente para impedir que las autoridades españolas le reclamaran sus estafas en España. Daniel M. V., de 29 años —considerado uno de los ciberestafadores más activos del país e implicado en múltiples tipos de timos, como alquileres vacacionales, secuestros de cuentas de Whatsapp, o el famoso engaño del hijo en apuros- ha sido arrestado en Rumania después de que haya acumulado más de 300 denuncias en todo el territorio nacional. Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia

Civil le ha traído de vuelta a España, donde se encuentra en prisión provisional tras haber sido puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona. Junto al supuesto cabecilla de una organización de ciberestafadores han sido arrestadas otras cuatro personas en Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife, cuyo supuesto papel era ayudar a borrar el rastro del dinero moviéndolo por diferentes cuentas. Los investigadores han encontrado movimientos por valor de 10 millones de euros.

Daniel M. V. —que hace unos años hizo sus pinitos como futbolista y otras prácticas deportivas— tocaba todas las ciberestafas conocidas. "Se las arreglaba para poner un falso anuncio de alquiler una propiedad en Madrid o para hacerse pasar por un asesor bancario", explica el investigador. Su fuerte era la creación de documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y hacer desaparecer el rastro del dinero.



Detención de Daniel M. V., en Bucarest en febrero, en una imagen de la Guardia Civil.

Los agentes que registraron su domicilio encontraron 55 DNI, todos con su foto, pero a nombre de otras personas. Con esos documentos, que a simple vista se puede apreciar que son falsos, podía convencer a las entidades bancarias, a través de imágenes o de un video, para que abrieran una cuenta *online* a su nombre.

La operación, bautizada Kalinka-Tirano, comenzó hace casi tres años, cuando se registraron cinco denuncias en la Guardia Civil por secuestros de cuentas de Whatsapp y otras ocho denuncias por estos mismos hechos delictivos en comisarías de la Policía Na-

cional. A todos les había ocurrido lo mismo. Las primeras pesquisas apuntaron a un grupo organizado que lideraba Daniel M. V. Las más de 300 denuncias son por un amplio abanico de delitos. Todo ello, sin dejar de lado los clásicos, como hacerse pasar por el banco para pedir las claves u otra información a través de un correo electrónico (conocido como phising) o enviar mensajes de texto invitando a descargar programas que resultan ser maliciosos, o a compartir sin querer información confidencial con cibercriminales (también llamado smishing).

El principal investigado y líder

de la organización había salido de España hacía "varios años". A pesar del gran volumen de dinero que manejaba, se estableció en un barrio modesto, trataba de no llamar la atención y estaba arropado por familiares, que también residían en Rumanía.

Daniel M. V. tenía hasta 33 requisitorias judiciales de diferentes juzgados españoles. En tres de ellas, pedían su ingreso en prisión. El equipo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional solicitó la colaboración de la policía rumana, que le localizó en un domicilio de Bucarest, donde finalmente fue detenido el pasado febrero.











PROYECTO GRATIS

L'amenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina
gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento. 26 COMUNIDADES EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Sesión del juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Lugo por el caso Carioca. ÓSCAR CORRAL

# Los pactos con la Fiscalía reducen la petición de penas para el 'caso Carioca'

El cabo de la Guardia Civil acusado de 10 delitos solo podrá ser castigado con un máximo de seis años de cárcel. Los tres proxenetas tendrán que pagar multas

### SILVIA R. PONTEVEDRA Lugo

Si el mayor golpe a la trata de personas y el proxenetismo en España llegaba ya en los huesos a su último capítulo, el pacto sellado entre las partes lo ha dejado reducido a cenizas. A falta de que hoy la fiscal lea su nueva versión del escrito de acusación y se conozcan detalladamente los nuevos castigos que pedirá para los acusados, en la primera jornada del juicio de la Operación Carioca, que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Lugo, la representante del ministerio público avanzó que ninguno de los hombres que se sientan en el

banquillo será castigado con más de seis años de cárcel. Esta será la pena máxima que podría recaer sobre Armando Lorenzo, el cabo de la Guardia Civil de Lugo destinado en el Emume (Equipo de Mujer y Menor), acusado de una decena de delitos, entre ellos agresión sexual y cohecho, por los que inicialmente la Fiscalía pedía una condena de 21 años. Los tres proxenetas que se sientan junto a él en el banquillo se enfrentaban a penas de hasta año y medio por cohecho pasivo y finalmente no tendrán más que pagar una multa que en ningún caso superará los 2.000 euros. Después de que todos ellos reconociesen ayer los hechos, el

juicio solamente continuó para Julio Baquero, jefe del Emume, también procesado. Este guardia civil se enfrenta a una solicitud de pena de 19 meses de prisión.

Los acusados que han firmado acuerdos de conformidad con
la fiscal son los proxenetas José
Manuel García Adán (que asistió
a la vista desde el penal leonés de
Mansilla de las Mulas, donde ya
cumple prisión por otros capítulos de la Carioca), Marcos Grandío y Jesús Varela. El guardia civil Armando Lorenzo, principal
encausado en esta pieza (de las 47
que eran en total), no irá a la cárcel previsiblemente dado su deteriorado estado de salud actual.
Será en la segunda sesión del jui-

Todos reconocen los hechos menos un miembro de la Guardia Civil

Los dueños de los clubes de alterne no pagarán más de 2.000 euros de sanción cio, señalada para hoy en la Audiencia Provincial, cuando se conozcan los detalles de los acuerdos de conformidad alcanzados con carácter previo. Estos cuatro procesados se limitaron ayer a decir "sí, reconozco", cuando se les preguntó en la sala por los cargos formulados en su contra.

El único de los cinco imputados que se ha negado a firmar un acuerdo de conformidad, Julio Baquero, prestará declaración ante la jueza de la Audiencia, María Luisa Sandar, hoy tras la práctica de la prueba testifical. Su abogado solicitó durante el capítulo de cuestiones previas la "nulidad de todas las actuaciones" al asegurar que estas se encontraban "viciadas" desde el inicio de la instrucción, lo que ha motivado la "indefensión" de su cliente.

Antes de la vista, abogados de varios proxenetas criticaron el largo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. El caso se inició después de que una de las mujeres con las que, según el sumario, Armando Lorenzo mantuvo relaciones sexuales aprovechándose de su cargo, denunciase una escena en la que el acusado la intimidó con una pistola, la obligó a realizarle una felación y la penetró vaginalmente después de decirle que sus "días como legal en España" estaban "contados".

"Este juicio es un ejemplo de antijusticia, un proceso totalmente inusual que no es justo ni para las víctimas ni para los acusados. Mi defendido lleva cumpliendo condena bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí", manifestó la abogada del proxeneta García Adán, el cabecilla de la trama Carioca y responsable de los clubes Queens y Colina. "Es lamentable, esta instrucción debería exhibirse en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no debe ser la administración de justicia. Una instrucción a cañonazos, a diestro y siniestro, imputando alegremente a un montón de personas sin indicios", reprochó, por su parte, el letrado de otro de los imputados, el proxeneta Marcos Grandío Ascariz, dueño del Eros.

"Puteiros ao caldeiro" o "acuerdos de Fiscalía, regalos de cortesía" eran algunos de los lemas que se podían leer el lunes en las pancartas y carteles de una manifestación ante el juzgado de Lugo contra la "impunidad" de los procesados.

# El vicepresidente ultra de Valencia da 300.000 euros a la liga de novilladas

### FERRAN BONO Valencia

La Consejería de Cultura y Deporte que dirige el también vicepresidente valenciano, Vicente Barrera, de Vox, publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que concede 300.000 euros de ayuda directa a la Fundación Toro de Lidia, radicada en Madrid, para la promoción y organización de festejos taurinos en 2024. En concreto, el departamento dirigido por el extorero, que tomó la alternativa en 1994 y se cortó la coleta en 2011, destina la subvención "a financiar los gastos derivados de la promoción y la realización de actividades y festejos taurinos del circuito de novilladas con picadores, integrados en la Liga Nacional de Novilladas, organizada per la Fundación del Toro de Lidia (FTL)".

En su primera intervención en

las Cortes valencianas el pasado año, Barrera ya anunció que uno de sus objetivos principales al hacerse cargo de Cultura era "el fin de la marginación" de los festejos taurinos. En la resolución, se recuerda que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cultura y se destaca que la tauromaguia "es una manifestación cultural de primer orden en toda España y, en particular, en la Comunitat". También se incide en la importancia del "fomento e im-

pulso de las carreras de los jóvenes toreros", no solo formando a los futuros maestros del toreo sino también generando afición entre el público más joven.

El fomento entre los más jóvenes de la afición taurina que se está perdiendo año tras año es, de hecho, un propósito recurrente en Barrera. En los años precedentes a su entrada en el Gobierno de la Generalitat en julio de 2023, el empresario y exmatador ya propuso como vecino del distrito de Ciutat Vella la organización de encierros simulados infantiles. COMUNIDADES 27



El hotel Andalucía Plaza de Puerto Banús, en Marbella en 2022. EP

# Marbella se abre a construir hoteles en suelo rústico

La alcaldesa asegura que esos terrenos podrían acoger "proyectos estratégicos"

### NACHO SÁNCHEZ Málaga

Marbella quiere seguir creciendo. Lejos de poner coto al desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos, ha decidido facilitarlos incluso en suelo rústico. La propia alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), ha explicado que esos terrenos pronto podrían servir para desarrollar "proyectos estratégicos" ligados a distintos usos, entre ellos el turismo. La regidora se ha referido específicamente a la puesta en marcha de hoteles, aunque también equipamientos sociales, deportivos, industriales o tecnológicos. Así lo recogerá el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), documento en trámites que establece las líneas estratégicas a seguir por la ciudad en los próximos años. "La principal novedad es que se flexibilizan mucho los usos para que ese suelo pueda utilizarse por parte de propietarios, desarrolladores y el propio Ayuntamiento". ha dicho Muñoz.

La localidad marbellí tiene algo más de 150.000 habitantes censados, aunque los cálculos municipales elevan el número a unos 230.000 residentes permanentes. Con permiso de Málaga, es la ciudad más importante de la Costa del Sol. Y con este paso alarga su trayectoria de vaivenes ligados al urbanismo, sobre todo desde que Jesús Gil llegó a la Alcaldía en los noventa. Todos los planes elaborados desde entonces han ido cayendo en saco roto: el último, aprobado en 2010, fue tumbado cinco años más tarde por el Tribunal Supremo. Por eso hoy la ciudad tiene vigente el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 - aunque actualizado el pasado invierno— que a finales de 2025 será sustituido por dos documentos. Por un lado, el PGOM, que establece el planeamiento general y nace con la vocación de marcar las líneas estratégicas a futuro de Marbella adaptándose, además, a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), aprobada en 2021 por la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP) en una votación que contó con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE. Por el otro, el Plan de Ordenación Urbana (POU), que va al detalle y califica los suelos.

Entre las líneas estratégicas del PGOM se encuentra la ampliación del suelo urbano de la ciudad y, también, la posibilidad de hacer uso del suelo rústico. En el caso del primero, como explicó la alcaldesa, se llegará hasta cerca de 54 millones de metros cuadrados, es decir, casi la mitad de los 117 del término municipal. Supone un gran aumento respecto a los 40 millones que recogía el plan general de 1986 -- aunque en su actualización se elevó a 52,5 millones—. Ello permitirá "creación de más vivienda, sobre todo pública", según la alcaldesa, ante la gran escasez que hay en un municipio ya sin apenas suelo libre y con varios hoteles de lujo en tramitación en parcelas frente al mar.

En el segundo caso es donde

El espacio urbano será de 54 millones de metros cuadrados, la mitad del total

"Habla para los promotores, no para los vecinos", se quejan los ecologistas

se ubica el mayor cambio. "El suelo rústico también tendrá la posibilidad de desarrollarse con diferentes aspectos incluidos en la normativa", señaló Muñoz en referencia a la Lista autonómica. La medida es de "carácter estratégico, prioritario" porque, desde su punto de vista, este suelo "desgraciadamente servía para que sus propietarios tuvieran que esperar 10 años para ponerlo en valor". "Esa es la novedad: se flexibilizan muchos los suelos para que pueda utilizarse por parte de propietarios, desarrolladores y el propio Ayuntamiento" y permita, así, acoger proyectos que tengan "difícil encaje" en suelo urbano.

## "Cierran los ojos"

"Muchas de las actuaciones que nos llegan al Ayuntamiento, de gran envergadura, fundamentalmente vinculadas con el ámbito turístico, van a tener la posibilidad de implantarse en suelo rústico", insiste la regidora, que cita los establecimientos "que tengan la calificación de hotel extraordinario, vinculado a un hotel rural" entre los proyectos que podrían ir en ese tipo de terrenos. También señala universidades, equipamientos educativos, sociales, industriales o tecnológicos. El pasado viernes el pleno municipal aprobó las 58 alegaciones estimadas por el equipo redactor —frente a las 89 desestimadas y las 32 inadmitidas -- y ahora pasará un periodo de 45 días de información pública. "Es un documento técnico, denso, que a efectos del común de los vecinos puede parecer muy específico, es cierto, pero aquellos que tienen suelo y capacidad para desarrollarlo saben que tienen un documento único", subrayó Muñoz, que se ha marcado como objetivo que el texto esté aprobado en este mandato.

"La alcaldesa habla para los promotores, no para los vecinos", añade Javier de Luis, portavoz de la asociación ecologista Malaka, que cree que la apertura al uso turístico de los suelos rústicos es una llamada al sector para que acuda a invertir y construir en Marbella, además de una fórmula para mejorar las cuentas municipales -la deuda marbellí ronda los 280 millones --. "Los regidores de la Costa del Sol al final hablan el lenguaje del promotor: hay que seguir creciendo. Da igual que la carretera N-340 esté colapsada, que la autovía A-7 esté igual, que la autopista sea cara; da igual la gran sequía que vivimos y el resto de consecuencias del cambio climático: cierran los ojos", señala De Luis. "Y no es comprensible que en una ciudad con tantos déficits urbanísticos, con falta de equipamientos e infraestructuras, sí que haya suelo para nuevos hoteles", insiste De Luis, que opina que la Lista aprobada por la Junta de Andalucía no recoge específicamente el objeto turístico de los suelos rústicos y destaca que el Tribunal Constitucional ya puso reparos al apartado de la ley que apunta los distintos usos del suelo rústico.

# Mueren cuatro personas ahogadas en tres días en Alicante

RAFA BURGOS Alicante

La temporada alta de las playas de la provincia de Alicante no ha podido arrancar peor. Cuatro personas han fallecido ahogadas en tres días y dos más tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia en el fin de semana en que, tradicionalmente, se inaugura el verano turístico y comienzan a funcionar los servicios de socorrismo en los arenales y calas de la Costa Blanca. Las temperaturas en ascenso, que han provocado la asistencia masiva de bañistas en las playas, y la fuerza intermedia del viento de Levante durante el fin de semana, que no llegó a generar temporal, pero agitó el mar con corrientes de resaca, pueden ser las causas principales de esta acumulación de accidentes.

El primer fallecimiento se produjo el sábado, a las 18.15, en la cala de La Fustera de Benissa, al norte de la provincia. Los efectivos del SAMU acudieron al rescate de dos personas que habían padecido grandes dificultades para volver a la orilla. Uno de ellos, un hombre de 60 años, presentaba síntomas de cansancio extremo y agotamiento muscular y se recuperó tras ser atendido y fue dado de alta in situ. El otro, del que no se han proporcionado datos, falleció antes de poder ser asistido.

El lunes fueron tres los muertos por ahogamiento. En torno a las tres de la tarde, los socorristas que prestan servicio en la playa de La Marina de Elche sacaron del agua el cuerpo de un hombre de unos 50 años y nacionalidad checa que podría haber sufrido un infarto mientras nadaba, según informaron fuentes municipales. Los efectivos de salvamento solo pudieron certificar su muerte. Las mismas fuentes apuntan que, en ese momento, en la playa ondeaba la bandera amarilla.

A la misma hora, un hombre de 82 años fue rescatado del agua en estado inconsciente en la playa del Arenal-Boll de Calpe y los sanitarios no consiguieron salvar su vida. Dos horas después, el SAMU atendió a otro bañista en la cala Capitán de Orihuela pero tampoco pudieron reanimarlo. Sí pudo recuperarse un hombre de 80 años que fue estabilizado tras aparecer semiahogado en la playa de Poniente de Benidorm.

# Récord de trabajadores gracias al turismo

España suma más de 220.000 ocupados en mayo y alcanza los 21,3 millones. El paro baja en 59.000 personas hasta cerrar el mes en 2,61 millones de personas, el menor nivel registrado desde 2008

### EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

En España cada día trabajan más personas. La afiliación media del mes de mayo escaló hasta 21,32 millones, el máximo notificado desde que hay registros. Y 10 millones son mujeres, una frontera que nunca habían cruzado. Son datos extraordinarios, impulsados por 220.000 nuevos ocupados respecto al mes de abril. Es un incremento que supera al promedio de los últimos años. Más de un tercio del impulso se explica por el acelerón de la hostelería, el sector que más trabajadores gana, como es habitual en una economía tan estacional como la española.

El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo retrocede en 59.000 personas, hasta 2,61 millones de parados. Es un buen dato, pero en los últimos años la caída venía siendo más profunda.

La cifra total de trabajadores creció en mayo, concretamente, en 220.289 personas. Es un incremento mayor que el del año pasado (200.411), que ya fue positivo para el mercado laboral. Para encontrar un impulso mayor en la caída de la temporalidad y de la el mes hay que retroceder hasta 2018, cuando la afiliación media creció en 237.207 personas. La subida de 2024 mejora el promedio de los 10 años anteriores (sin tomar en cuenta el anómalo 2020 de la pandemia), lo que dibuja un incremento medio en mayo de 199.000 trabajadores, 20.000 menos que ahora. Así, en España trabajan 21.321.794 personas, medio millón más que hace un año.

El número dos del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó ayer que este volumen de trabajadores se alcanza con menos contratos que antes. Es decir,

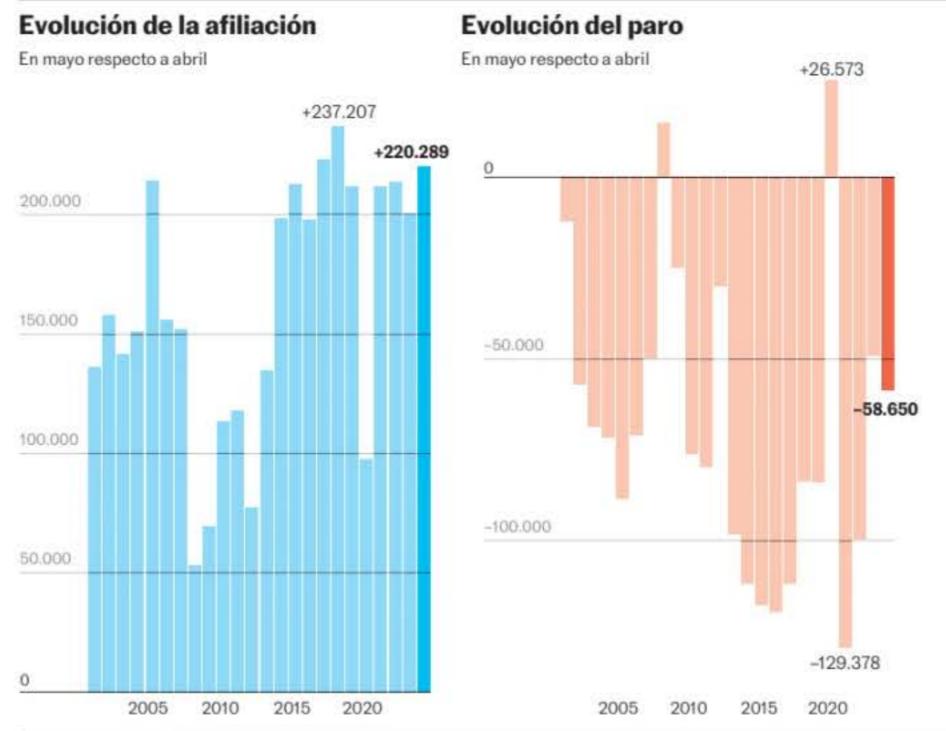

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

EL PAÍS

rotación desde la reforma laboral consiguen que con menos relaciones laborales suscritas hava más empleados. De los 1,34 millones firmados en mayo, el 43% son indefinidos, "en un mes tan condicionado por la temporalidad por el inicio de la temporada turística". Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 227.091 a tiempo completo, 131.127 a tiempo parcial y 217.862 fijos discontinuos.

A la vez, el país registra la menor cifra de parados en mayo de los últimos 16 años, 2,61 millones.



Turistas, el lunes en Sevilla. PACO PUENTES

Este registro se consolida tras un retroceso mensual de 59.000 desempleados. Es una caída mayor a la de 2023 (49.260), pero el dato es menos positivo si se compara con el promedio de la década previa, cuando el paro caía una media de 101.000 personas, el doble que ahora. España sigue notificando una tasa de paro altísima (11,7%), el doble que la media de la UE.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, cree que "la razón fundamental es el comportamiento de la población activa", explicó. "Y no es una mera explicación, es algo positivo". Suárez considera que el desempleo cae menos de lo que crece la ocupación porque muchos inactivos (parados que no buscaban trabajo) se están incorporando al mercado laboral, lo que atenúa la destrucción del paro. "Esta ampliación de la población activa es clave en nuestro contexto demográfico, ante la jubilación de la poblada generación del baby boom. Es una señal más del dinamismo de nuestro mercado laboral", añadió Suárez. Otros expertos apuntan a la escasez de mano de obra en algunos sectores.

La mayor parte del incremento mensual en la afiliación se explica por el buen desempeño de los sectores asociados al turismo. De los 207.000 nuevos empleos del régimen general, el 38% se concentra en hostelería. Este sector acelera un 5,1% respecto a abril, un ritmo muy superior al del promedio de los asalariados (1,2%).

Esta tendencia también se aprecia por territorios. Baleares es la autonomía que más trabajadores gana respecto a abril. Acelera un 9,3% en solo un mes, muy por encima del promedio nacional (1%), y del resto de regiones que más empleados ganan: Ara-

# Por primera vez hay más de 10 millones de empleadas en España

### E. S. H. Madrid

Las trabajadoras españolas han roto un nuevo techo, uno que hasta hace poco tenía más cemento que cristal. Por primera vez, la afiliación media a la Seguridad Social superó los 10 millones de trabajadoras en mayo, un hito que las acerca cada vez más a representar la mitad de la población trabajadora. Para poner en contexto esta cifra conviene echar la vista atrás: en 2007, antes de la Gran Recesión que arrasó la economía española, había 11,27 millones de hombres

trabajadores, ligeramente por encima de la cifra actual (11,22 millones); y en el mismo periodo la ocupación de mujeres ha crecido de 8,03 millones a 10,11. Es decir, la mejora de 19,3 millones de empleos de entonces a los 21,23 de hoy es atribuible a ellas. Pero, a la vez, cobran menos, sufren más temporalidad, más jornadas parciales y más desempleo que los hombres.

Según señalan los datos de la Seguridad Social, las mujeres representaron el mayo el 47,4% de la población trabajadora. Es el máximo registrado, aunque es

una variable que avanza muy poco a poco. Solo mejora dos décimas respecto al mismo mes del año pasado (47,2%). "La brecha se reduce con un ritmo más lento del que nos gustaría, pero de manera continuada", opinaba ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez. En 2013 eran el 46,5%, y en 2007, el 41,6%. Son datos parecidos a los que ofrece la Encuesta de Población Activa, que permite estudiar periodos anteriores: en el 2000 eran el 36,5%, en 1990 el 31,2% y en 1980 el 28,4%. "Empezamos a corregir los sesgos de género del mercado laboral. La

tendencia es imparable", añadió el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Para tomar esta posición el número de trabajadoras ha ido creciendo poco a poco más rápido que el de ellos. En los últimos cuatro años el ritmo de creación de empleo ha sido superior entre mujeres (3,9% en promedio) que entre hombres (3,2%). A ello se suma que la ocupación masculina (-4,8%) cayó más que la femenina (-4,3%) durante el peor año de la pandemia, el 2020.

Este fenómeno se repitió durante lo peor de la Gran Recesión: cada año de 2008 a 2013 se contrajo más la ocupación entre hombres que entre mujeres. El mayor desfase se dio en 2009, cuando el empleo de ellos cayó un 9,2% y el de ellas un 3,4%. El incremento de cada sexo desde que la crisis tocó

fondo (en 2013) es parecido, pero en los años previos ellos (que partían de muchos más empleos) perdieron muchos más puestos que ellas.

Con el foco en el régimen general (el principal de los asalariados) la equiparación está aún más cerca. Ellas son el 48,8%, un punto más que antes de la pandemia (47,9%). Son muchas menos en el régimen de trabajadores autónomos, el 37,2%. "Hay muchas menos autónomas, algo que se está corrigiendo, pero la brecha es grande", añadió Suárez.

"Son esos factores, pero hay más, como la necesidad de recursos de muchas familias por la inflación de los últimos años. Muchas mujeres que eran inactivas están trabajando como pueden para llegar a fin de mes", indica Cristina Antoñanzas, vicesecregón (2,3%), La Rioja (1,9%) y Castilla-La Mancha (1,5%).

La educación lidera como el sector que más nuevos empleos ha generado en los últimos 12 meses (155.000), seguida de otro pilar de los servicios públicos. Hay 78.000 ocupados más en actividades sanitarias y de servicios sociales. Van seguidas de hostelería (69.000), comercio (53.000) y actividades administrativas (39.000).

### Actividades científicas

En términos porcentuales también destaca el acelerón en actividades científicas y técnicas (3,9%) y en información y comunicaciones (3,8%), muy por encima del promedio global (2,7%). En el otro lado de la balanza está la administración pública, que pierde 79.000 afiliados respecto a mayo de 2023, una caída del 6.3%.

La autonomía que más trabajadores gana respecto al año pasado es la Comunidad de Madrid. Crece un 3,77%, más que Canarias (3,57%), Baleares (3,44%), la Comunidad Valenciana (2,69%) y la Región de Murcia (2,49%). Los peores datos son los de Cantabria (1,25%), Castilla-La Mancha (1,07%) y Extremadura (0,15%).

Cada vez es mayor el peso de las mujeres en la fuerza laboral. Ya son el 47,39%, dos décimas más que hace un año. Por primera vez, las estadísticas de la Seguridad Social superan la marca de 10 millones de trabajadoras. Respecto a 2023, la ocupación crece un 2,04% entre ellos y un 2,87% entre ellas.

La ocupación de los empleados foráneos crece un 2,8% en solo un mes, un salto muy superior al de los nacionales (0,8% más). Así, los extranjeros ya son el 13,5% de los afiliados a la Seguridad Social.

Los datos de mayo también arrojan un nuevo máximo de autónomos desde 2008. Ya son 3,38 millones, 12.285 más que el mes pasado y 32.506 que un año antes. Con todo, son incrementos inferiores a los que experimenta el volumen de asalariados. Por ello, hoy son el 15,84% del total, mientras que en mayo de 2023 eran el 16,07% y en el mismo mes de 2022, el 16,52%.

taria general de UGT. "Los niveles de cualificación de las mujeres son cada vez mayores, lo que las sitúa en mejor posición para demandar empleos de más calidad", añadió Suárez, que también apuntó a la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

España está justo en la media europea respecto al peso de las mujeres en el mercado laboral, según los datos de Eurostat del tercer trimestre de 2023. Es un 46,5%, un punto menos del que notifica la Seguridad Social en mayo. El país de la UE con mayor proporción es Letonia, con un 50,5%. La mayor diferencia entre trabajadores y trabajadoras se da en Italia: las mujeres son solo el 42,4% de la plantilla nacional. Aunque España se sitúa en la media europea, hay 20 países con mejores datos.



Candados de acceso a pisos turísticos en el centro de Sevilla. PACO PUENTES

# Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico

El ministerio les ha pedido información para averiguar si anuncian pisos sin licencia

### JOSÉ LUIS ARANDA Madrid

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las plataformas de anuncios de viviendas turísticas. El departamento que encabeza Pablo Bustinduy quiere que estas empresas le envíen información sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que, de acuerdo con los datos que se ofrecen incluso en canales oficiales, se están publicitando más pisos de los que tienen licencia. Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Dirección General de Consumo ya ha enviado esos requerimientos, puesto que considera que estas plataformas podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Esa es la norma que el Gobierno cambió en 2022, siendo entonces ministro Alberto Garzón, para

ganar competencias y capacidad sancionadora en materia de consumo. Y es la misma en la que se basó el ministerio para poner la semana pasada una sanción récord a cuatro aerolíneas por cobrar el equipaje de mano y otras prácticas comerciales que lesionan los derechos de los consumidores.

En este caso, el procedimiento está todavía en fase inicial. De
acuerdo con las fuentes del ministerio consultadas, el requerimiento se ha enviado a "las principales plataformas". Se refieren
a empresas como AirBnB, el sitio de anuncios de arrendamiento temporal más famoso, aunque
en el entorno ministerial, como
en el caso de las aerolíneas, no
señalan el nombre de ninguna
compañía en concreto.

Entre la información que se les ha requerido, el ministerio les pide que identifiquen a los arrendadores de los pisos turísticos que se anuncian en sus aplicaciones y webs, así como si los propietarios de esos inmuebles disponen de las licencias pertinentes. Estos permisos varían entre comunidades autónomas (que son las que tienen las competencias exclusivas en Turismo) y también entre ayuntamientos (que tienen competencias urbanísticas y en ocasiones también han regulado sobre la cuestión).

La oposición municipal en Madrid denunció, por ejemplo, que en la ciudad solo había unos 300 pisos con los permisos adecuados. Pero el propio recuento del Instituto Nacional de Estadística, que se basa en la oferta publicada en varias páginas especializadas, señalaba en el último rastreo que en la capital hay unos 14.000 apartamentos vacacionales. El Ayuntamiento de Madrid, que ha pospuesto cambios regulatorios hasta el próximo año, anunció recientemente un listado de viviendas que cumplen la legalidad.

La situación descontrolada de los apartamentos turísticos es una de las que, según muchos expertos, incide sobre los problemas generales de acceso a la vivienda en España. No obstante, la vía que ha encontrado el ministerio de Bustinduy para estudiar posibles infracciones se basa en la lesión de derechos de los consumidores. Las fuentes consultadas en el departamento apuntan, en concreto, al artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este señala las condiciones que deben respetar las empresas que comercializan servicios o bienes para cumplir con la normativa. Uno de los puntos, por ejemplo, se refiere a "la obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de informa-

El departamento se sirve de la ley que ha sancionado a las aerolíneas 'low cost'

Para infracciones graves, las multas pueden llegar a los 100.000 euros ción, vigilancia o inspección". En el caso de sanciones graves, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros.

La mayoría de consistorios en las grandes ciudades españolas disponen de inspectores para vigilar los pisos turísticos, aunque son servicios modestos ante
la abultada oferta. El Ayuntamiento de Barcelona, uno de los
más activos, mantiene desde hace
años un contencioso con AirBnB,
a la que exige que verifique que
los anuncios incluyen el número
de licencia administrativa que
acredita que son apartamentos
vacacionales.

Desde el ámbito de la vivienda, el Gobierno anunció en diciembre la apertura de un grupo interministerial para estudiar posibles medidas en materia de alquiler turístico. En ese grupo nunca ha participado el Ministerio de Consumo, aunque fuentes del Gobierno señalan que Bustinduy (que forma parte del Ejecutivo de coalición por la parte de Sumar) y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez (del ala socialista), sí han hablado sobre este tema y el ministro ya aseguró en una entrevista en La Vanguardia, la pasada semana, su intención de "perseguir la publicidad de las viviendas turísticas ilegales". Rodríguez reunió recientemente una conferencia sectorial de vivienda y al término de ese encuentro con las comunidades autónomas anunció que adelantaría a 2025 la puesta en marcha del nuevo reglamento europeo, que prevé la creación de una plataforma estatal donde se recojan los datos y la normativa que afecta a todos los alojamientos turísticos. En dicha solución participa Turismo pero no Consumo, que ahora cree haber encontrado otra vía para combatir la oferta ilegal de apartamentos turísticos.

Andrés Rodríguez-Pose Catedrático de la London School of Economics y consultor de la UE

# "Europa lleva mucho tiempo viviendo por encima de sus posibilidades"

El experto en Geografía advierte de que la Unión "está perdiendo el tren de la innovación y la competitividad"

### FERRAN BONO Valencia

Andrés Rodríguez-Pose ilustra su discurso con mapas de colores que va aumentando en la pantalla de su móvil mientras habla de las regiones europeas más innovadoras, de las más estancadas donde ascienden los populismos, de las que concentran la inversión en I+D... Este prestigioso investigador madrileño, de 57 años, es catedrático Princesa de Asturias en Geografía Económica en la London School of Economics, donde dirige el Centro Cañada Blanch, y asesor habitual de organismos internacionales como la Comisión Europea. Estudioso del fenómeno del populismo, en los últimos años se ha especializado en innovación, tema que centró un foro en Valencia este mes, en el que advirtió de que "Europa está perdiendo el tren".

Pregunta. ¿Por qué un geógrafo se interesa por la innovación?

Respuesta. Como geógrafo económico me interesa cómo



Andrés Rodríguez-Pose, el 10 de mayo en Valencia. MÓNICA TORRES

se genera innovación en territorios y empresas. La innovación se concentra en muy pocos espacios geográficos y de empresa. Se habla mucho de la polarización de la política, pero la innovación aún está más polarizada.

P. ¿En qué sentido?

"El número de patentes es casi el mismo que hace 20 años" R. El avance se realiza en grandes y pequeñas empresas, que muchas veces innovan solo una vez. En la Unión Europa, 27 de 270 regiones concentran el 10% de la inversión en I+D. La inversión media en Europa es del 2,1% del PIB y en España, el 1,4%. Pues bien, la innovación aún está más concentrada, en polos como el sur de Alemania, Países Bajos, la región de París o las grandes capitales nórdicas.

P. ¿Y en España?

R. En Madrid, Barcelona y Valencia, pero por intensidad el principal polo es el País Vasco. Por cierto, en innovación verde, de carácter ecológico, el 75% de las regiones europeas no produce ninguna patente verde. En España, la mayor concentración en este sentido está en Zaragoza.

P. ¿Y en qué situación está Europa respecto al resto del mundo?

R. Europa está perdiendo el tren de la innovación y la competitividad, frente a Estados Unidos o China. Europa tiene un problema similar al de España pero en un sentido más amplio: la competitividad. En 2000, la UE representaba un cuarto del PIB a nivel mundial, ahora un 17%. En Europa tenemos 60 millones de personas que viven en regiones con una renta per cápita inferior en términos reales a la del 2000: están en retroceso. Y 75 millones que vive en regiones que no han crecido: están estancadas. Y las que más crecen, no crecen mucho.

P. ¿Cuáles son las causas?

R. La principal es que no se innova lo suficiente. Se ha invertido más en I+D, pero menos que en EE UU. China nos pasó hace tiempo. Europa hace mucha investigación, publica más en cantidad que Estados Unidos, pero estamos innovando menos. El número de patentes es prácticamente el mismo que hace 20 años.

P. ¿La vieja Europa no se renueva?

R. No estamos haciendo los deberes. Para innovar hay que transformar las ideas en actividad que permita mantener nuestra calidad de vida. Somos la envidia de parte del mundo, porque tenemos la mejor calidad de vida. Pero Europa lleva mucho tiempo jugando peligrosamente, viviendo por encima de sus posibilidades.

P. ¿Cómo se puede revertir esta situación?

R. Tener un Estado grande, unificado, como EE UU o China, ayuda. Estamos apostando de manera fragmentada y dividida. Tenemos sistemas legislativos y financieros que no favorecen la innovación y sistemas educativos rígidos. Tenemos problemas de formación continua en el mercado de trabajo. Mucho menos en Alemania, ciertamente. La vacuna europea que mejor ha funcionado contra el coronavirus, BioNTech, sale de una spin off de una universidad alemana de rango medio como Mainz. Se puede crear y creamos, pero debemos aplicar mucho más las creaciones al mercado.

P. En la actual emergencia climática, algunos apuestan por el decrecimiento.

R. Todos los casos que se han dado de decrecimiento han creado más problemas ecológicos que los casos de crecimiento. Por ejemplo, en los países africanos como Níger o Zimbabue, donde el aumento de la población impone una mayor presión sobre los recursos. Me gusta la innovación inclusiva y sostenible. Los mejores sistemas innovadores son los de los países nórdicos, como Dinamarca.

P.¿Se puede establecer una relación directa entre el fenómeno de la polarización y la ascensión del populismo?

R. En el foro de Cañada Blanch de hace dos años, la investigadora de Oxford Özge Öner explicó cómo afectaba que a tus vecinos de la región de al lado les fuera muy bien, mucho mejor que a ti. En esa región aumenta el voto populista. Lo suscribo. Pero yo me he fijado más en términos absolutos. Hemos desarrollado el concepto de la trampa de desarrollo (medida con las variables de la renta per cápita, el empleo y la productividad) en relación con la región en el pasado, de los últimos cinco años con respecto a los cinco anteriores, de su relación con el resto del país, y con la Unión Europea. En EE UU, muchas regiones que caen en trampas de desarrollo salen de manera relativamente rápida. En Europa, salen muy poco. Estas regiones son las que más se están volviendo antisistema.



## CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 29.4.b) de los Estatutos Sociales, se convoca a Vd. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el 18 de julio de 2024, en el Salón de Actos de las Oficinas Centrales de la Mutua, sitas en la ciudad de Castelló, Avda. de Lledó n.º 69, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas EN SEGUNDA CONVOCATORIA, con arreglo al siguiente

## ORDEN DEL DÍA

1.\*.- Saludo del Presidente

2.º.- Informe sobre el funcionamiento de la Mutua.

3.º.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, Balance y Estado de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023, así como del Informe sobre el grado de cumplimiento de las inversiones temporales realizadas de acuerdo con el código de conducta para inversiones de la Mutua.

4.º.- Información y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2025, con delegación de facultades en la Junta Directiva para

introducir las modificaciones que fueran precisas para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social.

S.\*- Ratificación de un vocal a propuesta de la Junta Directiva.

Ratificación de un vocal a propuesta de la Junta Directiva.
 Elección o renovación estatutaria de un vocal de la Junta Directiva.

7.\*.- Ruegos y preguntas.

8.º.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta. Confiando en su asistencia y rogándole máxima puntualidad.

Castelló, 29 de abril de 2024. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, Fdo. D. Héctor Colongues Moreno

La Memoria, Cuenta del Resultado Econômico-Patrimonial, Balance y Estado de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023, así como el Informe sobre el grado de cumplimiento de las inversiones temporales y, en su caso, el Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2025, se podrán consultar en la página web de la Mutua (www.uniondemutuas.es) y en cualquiera de los centros administrativos de la Entidad, dentro de los 15 días previos a la celebración de la Junta General.

## CONDICIONES APLICABLES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN

Tienen derecho a asistir a la Junta General todos los empresarios asociados con convenio de asociación vigente a la fecha de celebración de la misma, si bien solo tendrán derecho de voto aquellos que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales.

El derecho de asistencia se acreditará por la inserción del asociado en el Registro de empresas asociadas, como titular de convenio de asociación vigente a la fecha de la Junta; el derecho de voto, por los datos obrantes en la Mutua respecto al cumplimiento de las obligaciones sociales

Tanto la legitimación para asistir a las Juntas Generales como la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales podrá acreditarse

mediante exhibición del documento de asociación o, en su caso, del documento de proposición de asociación, así como de los documentos relativos a tales extremos, expedidos por los Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La personalidad de las personas fisicas, ya actúen en su nombre o en virtud de representación, se acreditará mediante la exhibición del DNI o, en el supuesto

La representación de las personas jurídicas podrá acreditarse mediante la exhibición del documento en el que conste la atribución de las facultades por las que actúa, o en el caso de que conste su ejercicio en el documento de asociación o de proposición de asociación, mediante la exhibición de los mismos.

La representación podrá otorgarse a favor de otro empresario asociado y se formalizará por escrito firmado por el asociado, su representante o apoderado con facultades suficientes, especificándose la convocatoria de que se trate y las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. Ningún asociado podrá osteritar la representación en ninguna forma de más de cincuenta asociados.

Con una antelación de cuatro dias al día de celebración de la Junta General, deberá depositarse en el domicilio social de la Mutua las representaciones y votos delegados, con el fin de confeccionar la lista provisional de asociados que van a estar presentes y representados, después de comprobar si están al corriente de sus obligaciones.

# El mercado inmobiliario rebota con fuerza antes del verano

La estadística notarial refleja en abril un alza de más del 25% en la venta de casas, un porcentaje inédito desde la pandemia

### J. L. A. Madrid

Un salto que no se veía en mucho tiempo. Eso es lo que pasó en el mercado inmobiliario en abril. cuando la estadística notarial registró un incremento en la venta de casas del 25,2% con respecto al año anterior. En concreto, ese mes cambiaron de manos 61.683 viviendas. España no superaba la barrera de las 60.000 operaciones desde junio de 2023 y no vivía un incremento tan abultado del negocio inmobiliario desde enero de 2022. Pero entonces el contexto era muy diferente: el mercado

se comparaba con meses de anemia por el efecto de la covid-19.

En esta ocasión, lo que ha jugado a favor es la estacionalidad. Como la Semana Santa cayó en marzo, ese mes retrocedieron las operaciones y posiblemente muchas firmas quedaron aplazadas para abril. Además, coincide que en 2023 las fiestas sí caveron en el cuarto mes. Si se obvian los vaivenes de la pandemia y su recuperación, por ejemplo, se puede encontrar un porcentaje similar de subida en marzo de 2017, cuando sucedió algo parecido (el año anterior el mercado había acusado el paréntesis festivo y ese año no lo hizo).

En cualquier caso, la estadística notarial, que es distinta de la oficial del INE porque esta toma los datos de los registros de la propiedad, lleva desde principios de año mostrando cierta reactivación del mercado. Este empezó a retroceder a finales de 2022, tras el auge de la salida de la pan-

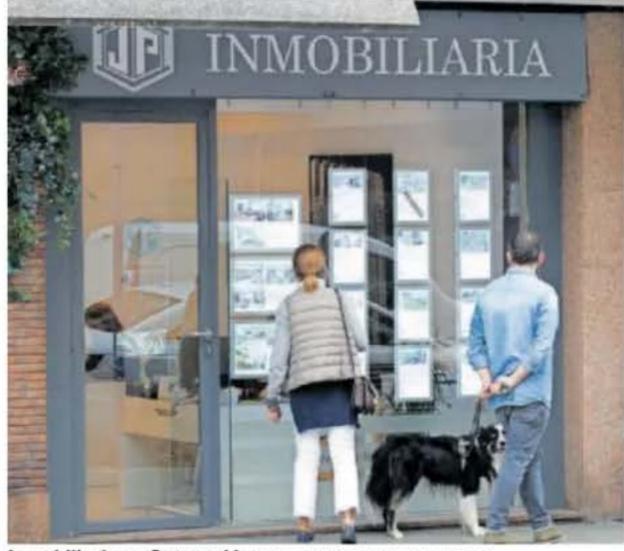

Inmobiliaria en Getxo, el lunes. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

demia y coincidiendo con un endurecimiento en la concesión de créditos, a raíz de la subida de los tipos de interés.

El signo del mercado volvió a positivo en enero, según los notarios. Muchos expertos consideran esta serie una especie de indicador avanzado de lo que, con un par de meses de retraso, muestra luego la estadística oficial. En cualquier caso, si parece que el mercado está próximo a encontrar su suelo y normalizarse tras años de vaivenes. Además, mañana se espera que el Banco Central Europeo comience la senda

de descensos de los tipos, que desde 2022 han provocado un encarecimiento del crédito sin precedentes.

Esto debería animar un mercado hipotecario que sufrió el año pasado más todavía que las propias transacciones. Ahora, en consecuencia, muestra un rebote mayor. Las 30.147 hipotecas para la adquisición de vivienda en abril suponen un crecimiento interanual del 37.8%. En este caso hay que ir hasta el verano de 2021 para encontrar un precedente similar. Los datos, además, señalan que la cuantía media de los préstamos subió un 0.9% interanual, alcanzando un promedio de 147.543 euros.

Este último dato podría ser una muestra de que los bancos han empezado a mover su oferta, ante la esperada inflexión de la política monetaria, para captar más clientes. En 2023 los prestatarios tendían a pedir al banco cantidades más pequeñas y a tirar de ahorros al máximo posible, una manera de contener las cuotas mensuales. Y eso pese a que los precios de las casas han seguido subiendo en todo el periodo, tanto cuando el volumen de operaciones retrocedía como ahora que sube de nuevo. En abril, el precio medio de las transacciones firmadas ante notario se situó en 1.669 euros por metro cuadrado, un 5% más que un año antes. La continua subida de los precios agudiza el problema de accesibilidad a la vivienda.

Cantabria (32,6%), Baleares (27,7%) y La Rioja (22,1%) lideraron los crecimientos autonómicos en los importes de las casas, que en cambio se abarataron en País Vasco, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra. Baleares, con 3.786 euros por metro cuadrado, se mantuvo como el territorio con las casas más caras, seguido de Madrid y País Vasco. En cuanto a la actividad, el volumen de compraventas se disparó en La Rioja (un 51% más que en el mismo mes de 2023), Extremadura (48,2%) y Castilla y León (37,8%). En Baleares el mercado se contrajo un 3,1%.



# **VERANO 2024**

Playa, camping, ciudad, sol, senderismo, desconexión, aire libre, hotel, rebequita... Todas estas palabras se asocian a las vacaciones, y también vertebran las variadas propuestas viajeras de esta revista.

De paraísos playeros a las bondades del norte de España, y una mirada especial de París, la ciudad protagonista de este verano.

Consiguelo gratis este sábado con EL PAÍS.



elviajero | EL PAÍS

# El Gobierno da luz verde al impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales

La medida afecta a empresas con ingresos consolidados de más de 750 millones de euros

### PABLO SEMPERE LAURA DELLE FEMMINE Madrid

España avanza para elevar la presión fiscal sobre las grandes multinacionales. Ayer, en segunda vuelta, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que incorpora la directiva europea por la que se establece un nivel mínimo de imposición del 15% para los grandes grupos multinacionales y nacionales dentro de la Unión. La medida afecta a las empresas que tienen una cifra de ingresos consolidados igual o superior a los 750 millones de euros y, a diferencia del impuesto ahora vigente a escala nacional, actúa sobre un resultado contable

nes acordaron en 2021 la aplicación de un tipo mínimo del 15% a los grandes grupos.

"De lo que se trata es de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno de que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad", ha afirmado este martes María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Con la aprobación en el Consejo de Ministros, el texto va a iniciar su trámite parlamentario donde, espero, pueda cosechar un amplio respaldo de todos aquellos que defendemos un sistema fiscal más justo", ha añadido.

El objetivo, por lo tanto, es garantizar que una multinacional abone a las arcas públicas al menos el límite establecido. Para ello, los países podrán actuar cuando una de sus multinacionales se sitúe en un territorio



María Jesús Montero, en el Congreso el 29 de mayo. J. HELLÍN (EFE)

ajustado —es decir, una magnitud más parecida a los beneficios— y no sobre la base imponible, lo que dará pie a mayor recaudación.

La medida pretende elevar los ingresos por el impuesto de sociedades y mitigar el desvío de beneficios corporativos a territorios con fiscalidad más baja, un fenómeno que eclosionó a partir de los años noventa y que resta miles de millones de euros a las arcas públicas cada ejercicio. De hecho, la directiva sigue las directrices del pilar dos del programa denominado BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones. En este marco, más de 140 países y jurisdiccio-

de fiscalidad laxa y pague menos impuestos. Para poner un ejemplo: si una compañía española opera en un país donde la tributación de sociedades es del 10%, Hacienda tendrá derecho a exigir que abone la diferencia de cinco puntos porcentuales hasta que llegue al 15%. Lo mismo podrán hacer otros países a la inversa. Por eso, todavía no hay previsión de recaudación, ya que las cifras dependerán de lo que decidan hacer el resto de Estados. En España, la norma tiene el potencial de alcanzar a 126 grupos con matriz nacional y a 707 multinacionales extranjeras con filiales en territorio español.

La normativa hubiera tenido que estar lista ya a principios de este año. De hecho, se aplicará al ejercicio 2024 con efecto retroactivo.



# Imanol Arias pacta con la Fiscalía para eludir la prisión y Ana Duato defiende su inocencia

La petición de pena del actor se reduce de los 27 años que pedía la acusación a menos de dos

### NURIA MORCILLO Madrid

La Audiencia Nacional celebró ayer la primera sesión del juicio del denominado caso Nummaria, la trama de fraude a la Agencia Tributaria en la que se han visto involucrados los actores Imanol Arias y Ana Duato. El protagonista de Cuéntame cómo pasó afrontó el inicio de la vista oral con su futuro judicial claro, ya que alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión, según han confirmado fuentes jurídicas. Gracias a este pacto, la pena de Arias se quedará en menos de dos años de cárcel, una rebaja considerable de los 27 años de prisión que el fiscal solicitaba para él por seis delitos por el fraude fiscal de 2,7 millones entre 2010 y 2015, que ya ha reintegrado. En cambio, su compañera de reparto en la serie televisiva ha mantenido su rechazo a cerrar cualquier tipo de acuerdo con la acusación, ya que eso, según indican fuentes de su entorno, supondría reconocer la culpabilidad de unos delitos fiscales que, tal y como defiende, no ha cometido.

Arias se suma a la lista de acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos delictivos que se les atribuye, es decir que participaron o se aprovecharon del entramado societario que creó el despacho Nummaria, encabezado por el fiscalista Fernando Peña. Estos pactos son extensibles a la Abogacía del Estado, que también cerró acuerdos de conformidad. En el caso del intérprete, los servicios jurídicos solicitaban 28 años de cárcel, al igual que a su compañera de reparto.

"Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel", dijo Arias a la prensa tras terminar la jornada. El artista afirmó que "va a ser un juicio largo" y que es "neófito en todo esto", ya que nunca se ha enfrentado a un proceso judicial, "ni siquiera por una multa". En este sentido, lamentó que el tiempo que tiene que estar presente en la sede judicial afecta a la obra de teatro que está representando en Argentina, ya que las funciones tienen que ser suspendidas. Por este motivo, su defensa ha pedido al tribunal que el actor sea el primero en declarar para poder ausentarse del juicio que está previsto que se alargue hasta septiembre.

Por su parte, Duato mantuvo su intención de seguir hasta el final en el juicio sin llegar a ningún



Soy un neófito en todo esto, nunca me he enfrentado a un proceso judicial, ni siquiera por una multa" Imanol Arias

Actor

acuerdo con Anticorrupción, representada en este caso por el fiscal Tomás Herranz, según señalaron las fuentes jurídicas consultadas. La actriz está acusada por siete delitos fiscales por el presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012 y 2014 y 2017, de los que ya ha regularizado 970.000 euros, y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel.

Según explica Anticorrupción en su escrito de acusación provisional, los actores habrían pagado menos impuestos por sus ingresos generados con su actividad profesional, principalmente de su participación en la serie de RTVE, al ceder sus derechos de imagen a sociedades controladas por Peña, que se encargaban de firmar contratos con terceros y facturar los servicios realizados. "Seguidamente, fijaban una retribución [para los intérpretes] por un importe muy inferior a lo facturado, en forma de renta vitalicia", destaca el ministerio público.

Entre los acusados también se encuentra el marido de la actriz, el productor Miguel Ángel Bernadeu, para quien se piden 18 años y medio de prisión. El considerado cabecilla, Fernando Peña, encara una solicitud de 298 años y nueve meses de cárcel por 63 delitos contra la Hacienda Pública, tres de falsedad documental, dos de insolvencia, además de estafa procesal y pertenencia a organización criminal.

El inicio de la vista oral, que Ana Duato e Imanol Arias presenciaron desde la segunda fila del banquillo de los acusados, tiene lugar ocho años después de que arrancara la investigación, con el registro policial del despacho Nummaria.

# El Gobierno solo ha desautorizado una operación con el escudo antiopas

Desde su creación en 2020 se han evaluado 263 ofertas y se han autorizado 236

### JAVIER GARCÍA ROPERO Madrid

El escudo antiopas no ha supuesto un bloqueo a la inversión extranjera en empresas españolas que, por su actividad, son consideradas estratégicas. Así se infiere de los datos publicados por la secretaría general de inversiones exteriores entre 2020 y 2023, periodo en el que se sometieron a autorización previa un total de 263 operaciones de inversión foránea. De ellas, 236, el 90%, fueron autorizadas y solo una, en 2022, fue rechazada. El resto fueron archivadas al no considerarse necesaria una autorización previa.

El mecanismo legal para controlar la inversión extracomunitaria sobre empresas españolas se puso en marcha en 2020, en plena pandemia, y se ha mantenido hasta la fecha. Entonces, el Gobierno buscaba proteger sectores empresariales considerados estratégicos y que, por efecto de la crisis de la covid-19 en los mercados financieros, resultaban auténticos chollos para inversores oportunistas de todo el mundo.

Por esto, se introdujo el artículo 7 Bis en la Ley 19/2003 sobre movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. En síntesis, dicho artículo sometía a control del Estado las propuestas de inversión procedentes de fuera de la Unión Europea que supusiesen la toma de un mínimo del 10% del capital de una empresa española en sectores críticos, como infraestructuras, energía, tecnología, insumos fundamentales o medios de comunicación. El mismo se aplica también a inversores de la Unión Europea, pero cuya "titularidad real" esté en manos extracomunitarias. "El objetivo no es establecer barreras a la inversión extranjera, sino analizar el riesgo de estas inversiones para España", dice el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía.

Esa norma, en principio de carácter temporal, no solo se ha mantenido, sino que se reforzó el año pasado con el real decreto de inversiones exteriores que, entre otros puntos, también fija un control sobre inversiones a partir de un 5% del capital en empresas con contratos con el Ministerio de Defensa. También define la composición y los deberes de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). Esta es la encargada de evaluar y elevar en cada caso su informe de autorización o rechazo para que el Consejo de Ministros tome la decisión definitiva. Esta también puede pasar por la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones, en operaciones inferiores a cinco millones de euros.

La Jinvex está presidida por la actual directora general de comercio internacional e inversiones, Alicia Varela, y está compuesta por un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otro de la dirección operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, y uno de cada Las solicitudes en Talgo o Naturgy deben pasar por el control de inversiones

Economía defiende que el objetivo no es poner barreras al capital extranjero

ministerio, con rango mínimo de subdirector general.

Durante 2023, la actividad de la Jinvex fue más intensa que nunca. El año pasado, este órgano interministerial tuvo que evaluar un mayor número de solicitudes de autorización, 97, un 17% más que en 2022 y un 76% más que en 2021. Para ello también tuvo que reunirse en un mayor número de ocasiones, 26, siete más que en el año precedente, y casi el doble que en 2021.

De esas 97 inversiones evaluadas, 80 fueron aprobadas sin ningún tipo de medida de mitigación, mientras que estas sí se impusieron en ocho casos. Con ellas, se buscó "garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales y difícilmente sustituibles para la prestación de servicios esenciales", limitar el acceso "del inversor a información sensible", o evitar "pérdida de soberanía en ciertos ámbitos", especialmente el tecnológico".

En 2024, la actividad del control de inversiones sigue siendo elevada, al menos por los importantes casos que tiene encima de la mesa. En los últimos meses, el escudo antiopas ha salido a relucir en tres casos de calado: la inversión de la saudí STC por hasta el 9,9% de Telefónica; la opa de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo; o la inminente oferta de la emiratí Taqa, de la mano de Criteria, por el 100% de Naturgy. Todas por motivos distintos.

En el primer caso, STC anunció su intención de alcanzar el 9,9% del capital de Telefónica. Un porcentaje que no llegaría al 10% definido por el artículo 7 Bis, pero que sí supera el 5% del decreto de inversiones exteriores para compañías que, como la teleco, tiene contratos con el Ministerio de Defensa. Desde que la saudí hiciese públicas sus intenciones, en septiembre del año pasado, no ha movido ficha y sigue con el 4,9% que ya tenía en la española.

En Talgo, pese a que Magyar es de capital húngaro, representantes del Gobierno no han ocultado sus sospechas de que detrás de la firma hay intereses rusos. La Jinvex, que también tiene capacidad para investigar, ya ha solicitado a Magyar que detalle quién está detrás de su compleja estructura societaria. Y en el caso de Naturgy, por la propia naturaleza estratégica de su principal negocio, el gas, y la procedencia emiratí de Taqa.

Más miradas, más reflexiones y más cultura se unen a tu suscripción



# Ahora con EL PAÍS recibe la revista mensual TintaLibre.

EL PAÍS e infoLibre se unen en esta nueva era de TintaLibre donde la crónica, el humor, sus firmas y los temas exclusivos acercan cada mes el periodismo de cultura y pensamiento.

# SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL A EL PAÍS

- + PDF TintaLibre
- + TintaLibre a domicilio (11 números)

1 € primer mes (después 14 €/mes)

## SUSCRIPCIÓN EL PAÍS FIN DE SEMANA Suscripción digital a EL PAÍS

- + EL PAÍS DIGITAL de lunes a domingo
- + EL PAÍS en papel en fin de semana
- + Suplementos
- + TintaLibre cada mes

22 €/mes



Si ya eres suscriptor y estás interesado, llámanos al **914 400 135** 



EL PAÍS



Una oficina del Banco Sabadell en Bilbao, VINCENT WEST (REUTERS)

El banco de origen vasco ya había presentado las solicitudes necesarias tanto a la CNMV como a Competencia

# El BBVA pide al BCE el último permiso para lanzar la opa sobre el Sabadell

P. L. / R. S. / Á. B.

## Madrid

El BBVA ha dado un paso más para lanzar su opa sobre el Sabadell. El banco pilotado por Carlos Torres Vila ha solicitado al Banco Central Europeo (BCE) su autorización para hacerse con la entidad catalana y posteriormente fusionar ambas. De esta forma, el BBVA ha presentado ya todas las peticiones de autorización a las instituciones que deben aprobar la opa: además del BCE y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que lo elevó el viernes. El BCE tiene que expresar su no oposición a la operación para que siga adelante.

Se abre ahora un proceso largo y extremadamente tasado. Este se desarrollará en dos fases, que, previsiblemente, se extenderán, como mínimo cinco meses, pero cuyos plazos pueden más que duplicarse de la teoría a la práctica. Lo primero para la empresa que lanza la opa es ver si la operación tiene que pasar por la lupa de Competencia. Para ello, tiene que cumplir alguna de estas dos condiciones: que la empresa resultante acapare una cuota del 30% mercado relevante y que supere un volumen de negocio de 240 millones, siempre que individualmente superen los 60 millones en España. La opa cumple de sobra con ambas.

Una vez notificada la CNMC

empieza la primera fase, que se extiende en principio durante un mes. En ella, y como si fuera un juzgado, la autoridad realiza actos de instrucción. En caso de detectar problemas, se los plantea a los involucrados, a los que propone una serie de compromisos. Aquí, entre otras, se analizará con especial cuidado la cuota que ostentaría en el segmento de empresas o la competencia por territorios.

La primera fase termina con una resolución del consejo de la CNMC. Las alternativas son una autorización, un visto bueno pero con compromisos, el archivo (equivalente a una negativa), la remisión a Bruselas (cuando tenga la suficiente dimensión) o el inicio de una segunda fase. Esta última, que solo se acuerda cuando la concentración puede obstaculizar la competencia efectiva, es el paso más probable.

Si se detectan problemas de competencia que requieren un mayor análisis, se pone en marcha esta segunda ronda. Esta dura, en

La CNMC pondrá la lupa en el segmento de empresas y en su presencia territorial

La autoridad de Fráncfort debe expresar su no oposición al proceso

principio, otros tres meses, desde el acuerdo de inicio. El supervisor vuelve a requerir información y los terceros interesados presentan sus alegaciones. En un plazo de 35 días desde el comienzo, se presentan los compromisos que puedan solventar los problemas de competencia detectados. La dirección de competencia presenta su propuesta de resolución v, como en la primera fase, el consejo toma una decisión.

Aquí entra la clave que puede alargar el proceso. En principio, la CNMC tiene la última palabra sobre las operaciones societarias. Pero hay excepciones: aunque todas las decisiones son comunicadas a Economía, el gabinete puede decidir elevar la decisión al Consejo de Ministros. En el plazo de un mes, La Moncloa puede dar el visto bueno definitivo o ratificar la prohibición. Eso sí, nunca por razones de competencia, sino por cuestiones de otra índole como la seguridad o la protección del medioambiente.

Aunque la ley establece estos plazos, desde la CNMC apuntan a que el proceso puede extenderse un año. En el caso de Caixabank y Bankia, la autorización de Competencia llegó en marzo de 2021, cuatro meses después de que remitiesen la operación a este organismo v seis meses después de que los consejos de ambas entidades aprobasen la fusión. Pero tanto esta como la de Unicaja y Liberbank, que tuvieron plazos similares, se aprobaron en primera fase.

# EY pagará tres millones a 130 inversores por el 'caso Gowex'

### N.M. Madrid

La firma de servicios profesionales EY España tendrá que indemnizar con un total de 3,25 millones de euros a un grupo de 130 inversores por daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento de los deberes legales de supervisión y vigilancia de la información que lanzó al mercado Let's Gowex para su salida a Bolsa. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado parte de la sentencia de un juzgado de primera instancia que absolvió a la consultora y a BME (Bolsa y Mercados Españoles) y afirma que la compañía enmarcada como una de las big four mantuvo una "incuestionable conducta negligente omisiva".

En una sentencia del 23 de mayo, la Sección 25 de la Au-

diencia de Madrid ha estimado parte del recurso que presentó la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra la sentencia de un primer juzgado de primera instancia, que en 2022 absolvió a EY y BME por su actuación en relación a la empresa que proveía de wi-fi gratuito a ciudades como Madrid, Nueva York, París, Dublín o Dubái. Los magistrados han aceptado los argumentos expuestos contra EY España, pero mantienen la absolución de lo que antes se conocía como Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El fallo aún no es firme, pues se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Gowex debutó en el MAB en marzo de 2010 con una valoración de sus acciones de 3.5 euros, un precio que se incrementó rápidamente por los constantes anuncios de nuevos contratos.

# Las Bolsas

| $\downarrow$             | $\downarrow$     | $\downarrow$ | $\downarrow$ | $\uparrow$   | $\downarrow$ |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100     | DAX          | DOW<br>JONES | NIKKEI       |
| -0,97%<br>VAR. EN EL DÍA | -1,00%           | -0,37%       | -1,09%       | +0,36%       | -0,22%       |
| 11.286,40<br>(NDICE      | 4.953,37         | 8.232,04     | 18.405,64    | 38.711,29    | 38.837,46    |
| +11,72%<br>ENELARO       | +9,55%           | +6,45%       | +9,87%       | +2,71%       | +16,06%      |

# Bolsa española / IBEX 35

| TÍTULO          | COTIZACION | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |       | VARIACIÓN AÑO S |        |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|--------|
|                 |            | EUROS            | *     | MIN.   | MAX.  | ANTERIOR        | ACTUAL |
| ACCIONA         | 119,8      | -0,8             | -0.66 | 120,8  | 118,9 | -23,82          | -9,53  |
| ACCIONA ENERGÍA | 21,96      | 0,08             | 0,37  | 22.1   | 21,74 | -31,88          | -22,08 |
| ACERINOX        | 10,02      | -0,1             | -0.99 | 10.12  | 9,865 | 2.08            | -5,02  |
| ACS 41          |            | -0,66            | -1,58 | 41,68  | 40,92 | 32,68           | 3,74   |
| AENA            | 180,8      | -1,3             | -0.71 | 181,5  | 178,5 | 25,76           | 10,97  |
| AMADEUS         | 66,18      | 0.42             | 0.64  | 66.48  | 65,3  | -3.52           | 1,36   |
| ARCELORMITTAL   | 23,81      | -0.53            | -2,18 | 24,4   | 23,81 | -1,76           | -5,16  |
| BANCO SABADELL  | 1,858      | -0.066           | -3,43 | 1,926  | 1,823 | 96,81           | 72,87  |
| BANCO SANTANDER | 4,741      | -0,111           | -2,28 | 4,87   | 4,694 | 52,4            | 28,35  |
| BANKINTER       | 7,814      | -0.344           | -4,22 | 8,176  | 7,814 | 46,67           | 40,75  |
| BBVA            | 9,456      | -0.312           | -3,19 | 9.764  | 9.29  | 51,11           | 18,75  |
| CAIXABANK       | 5,028      | -0.266           | -5.02 | 5,294  | 5,006 | 46,65           | 42,08  |
| CELLNEX TELECOM | 34,34      | -0,08            | -0.23 | 34,58  | 34,03 | -9,42           | -3,48  |
| COLONIAL        | 6,33       | 0.025            | 0,4   | 6,33   | 6,23  | 10,91           | -3,74  |
| ENAGÁS          | 14,54      | 0,17             | 1,18  | 14,57  | 14,32 | -21,41          | -5,86  |
| ENDESA          | 18,7       | 0,18             | 0.97  | 18,81  | 18,51 | -12,43          | 0,33   |
| FERROVIAL       | 36,5       | 0,14             | 0,39  | 36,7   | 36,14 | 24,18           | 10,12  |
| FLUIDRA         | 22,42      | 0,02             | 0.09  | 22,62  | 22,3  | 30,99           | 18,83  |
| GRIFOLS         | 9,386      | -0,226           | -2,35 | 9,666  | 9,37  | -17,39          | -37,81 |
| IAG             | 2,056      | -0,001           | -0,05 | 2,074  | 2,031 | 13,12           | 15,5   |
| IBERDROLA       | 12,31      | 0,06             | 0,49  | 12,435 | 12,18 | 5,88            | 3,2    |
| INDITEX         | 43,93      | -0,07            | -0,16 | 44,53  | 43,5  | 37,37           | 11,59  |
| INDRA SISTEMAS  | 21,38      | -0,22            | -1,02 | 21,6   | 21,1  | 86,53           | 54,29  |
| LOGISTA         | 26,34      | -0,1             | -0,38 | 26,62  | 26,28 | 11,28           | 8,01   |
| MAPFRE          | 2,188      | -0,03            | -1,35 | 2,22   | 2,188 | 18,29           | 14,15  |
| MELIÁ HOTELS    | 8,07       | 0,02             | 0,25  | 8,12   | 7.86  | 31,21           | 35,07  |
| MERLIN PROP.    | 11,22      | 0,02             | 0,18  | 11,27  | 11,12 | 37              | 11,33  |
| NATURGY         | 24,7       | -0,1             | -0.4  | 24,86  | 24.62 | -7,81           | -8,15  |
| REDEIA          | 16,94      | 0.17             | 1,01  | 16,99  | 16,81 | 4,13            | 12,47  |
| REPSOL          | 14,57      | -0.255           | -1,72 | 14,765 | 14,44 | 11,89           | 10,22  |
| ROVI            | 89,55      | 8,0              | 0,9   | 90.4   | 87,85 | 106,2           | 47,43  |
| SACYR           | 3,442      | -0.05            | -1,43 | 3,496  | 3,438 | 19,51           | 11,71  |
| SOLARIA         | 12,1       | -0.12            | -0.98 | 12,32  | 12,01 | -5.01           | -34,34 |
| TELEFÓNICA      | 4,455      | 0,092            | 2,11  | 4,458  | 4,362 | 11,22           | 23,46  |
| UNICAJA BANCO   | 1,282      | -0.049           | -3,68 | 1,329  | 1,26  | 45,39           | 49,55  |

El anteproyecto prohíbe el acceso de los niños a mecanismos de recompensa aleatorios y obliga a los proveedores a verificar la edad de forma fehaciente

# 16 años, la edad mínima para poder abrirse una cuenta en redes sociales

ANA TORRES ISABEL VALDÉS Madrid

Los menores de 16 años no podrán acceder ni registrarse en redes sociales -actualmente, la ley fija el límite en los 14-, y los menores de 18 no podrán acceder a espacios digitales que empleen los llamados mecanismos aleatorios de recompensa (conocidos como lootboxes o cajas botín), presentes en algunos videojuegos y que permiten al jugador obtener, con carácter aleatorio, recompensas o premios virtuales. Esas son dos de las medidas que incorpora el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales que el Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta y al que EL PAÍS tuvo acceso. En la norma trabajan de forma coordinada cuatro ministerios: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Juventud e Infancia, Transformación Digital y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La media de edad en España de acceso al primer móvil son los 11 años y el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales, recalcó aver el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que insistió en que "está en juego" la salud de los menores. Estas son algunas de las claves de la nueva ley.

- 16 años, edad mínima para acceder y registrarse. La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales (regulada en la Ley de Protección de Datos) y, por lo tanto, necesaria para abrirse una cuenta en redes sociales, subirá a los 16 años. Explica el anteproyecto que, ahora, ese umbral está en España en los 14 años —por debajo de esa edad se necesita un consentimiento de madres, padres o tutores legales-, pero que "la evolución, no solo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que, dada la madurez que requiere, puede resultar inapropiada su utilización precoz". Por ello el texto armoniza también con "el umbral establecido por la mayoría de los países de la Unión Europea.
- Prohibición de acceso a entornos digitales con mecanismos aleatorios de recompensa. El artículo 5 del anteproyecto dispone una prohibición general de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa (conocidos



Una adolescente utiliza su móvil en una calle de Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

como lootboxes o cajas botín) o su activación por menores de edad, a la vez que fija para los "sujetos responsables" (los proveedores de esos espacios en internet) la obligación de "operar sistemas de verificación digital que permitan acreditar de manera fehaciente la edad de los usuarios".

 Obligación de incluir por defecto herramientas de control parental. El anteproyecto incorpora dos nuevas obligaciones para los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet: la inclusión de información en sus productos de los posibles riesgos derivados de un uso inadecuado, y la incorporación de una funcionalidad de control parental de servicios, aplicaciones y contenidos, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del dispositivo y que debe ser gratuita para el usuario. Preguntado sobre cómo pretende el Gobierno obligar a fabricantes que no tienen su sede en España a cumplir esa normativa, el ministro Bolaños explicó que "los productos que se comercializan en España estarán obligados a cumplir con lo que establezca la ley, pero tiene que haber un diálogo con las empresas tecnológicas", aunque remarcó que tiene que producirse también a nivel europeo. "Somos conscientes de que un problema como este se ha de limitar con una normativa que sea, al menos, de ámbito comunitario", dijo.

 Verificación de la edad. La verificación de la edad aparece en la modificación del artículo 89 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en la que se dispone que la autoridad audiovisual competente "comprobará la efectividad de los sistemas de verificación y control de la edad para reducir el acceso de los menores de edad a contenidos audiovisuales dañinos o perjudiciales, que deberán estar alineados con las especificaciones técnicas que sirvan de base para la implementación de la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al reglamento sobre el Marco para una Identidad Digital Europea (el-DAS2)". En el artículo 160 de esa misma ley, que tiene como objetivo reforzar la capacidad de sancionar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se permite a este organismo cesar la actividad de un canal o plataforma, por ejemplo, cuando incumplan "su obligación de establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía".

 Potestad de los centros educativos para regular el uso de móviles y otros dispositivos. El anteprovecto da potestad a los centros de educación infantil, primaria y secundaria, "independientemente de su titularidad", para regular el uso de móviles y otros dispositivos tanto en las aulas, como en las actividades extraescolares. En la práctica, todas las autonomías han regulado el uso de los móviles en los centros educativos, siguiendo la propuesta del Consejo Escolar del Estado —máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno-: prohibir el uso de los móviles en primaria y limitar su uso a fines exclusivamente pedagógicos o médicos en secundaria. El País Vasco es la única comu-



Un problema como este se ha de delimitar con una normativa de ámbito comunitario" **Félix Bolaños** 

Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes nidad autónoma que ha decidido que la regulación del uso de los teléfonos móviles personales recaiga en los centros educativos.

- Revisiones en el pediatra para detectar adicción a la tecnología. En el ámbito sanitario, entre diversas medidas, el anteproyecto establece que dentro de las revisiones obligatorias en la sanidad pública para los menores habrá que introducir un chequeo más, el que sea necesario para "la identificación de usos problemáticos" de las tecnologías y la "detección precoz de cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado". Y en la atención especializada, el documento habla de promover "procedimientos de atención sanitaria específicos" para menores con adicción a la tecnología, tanto en la red especializada de atención a la salud mental, como en las Unidades de Atención a la Conducta Adictiva, y en los centros de salud mental infantojuveniles.
- Orden de alejamiento virtual. El documento contempla "la pena de alejamiento de los entornos virtuales" para los agresores. Para ello, se modifican varios artículos del Código Penal "para incorporar la pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno".
- Las ultrafalsificaciones. Conocidas en inglés como deepfakes, son imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y extremadamente realistas. Entrarán también en el Código Penal a través de un nuevo artículo, el 173 bis, que incorpora la pena de "prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias".
- El uso de identidades falsas. Se contempla en el Código Penal que cuando el infractor, para "facilitar la ejecución de la conducta" delictiva, hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo, género u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior. Esta medida, tal y como explicó Bolaños en la rueda de prensa, recae directamente sobre el grooming, un delito sexual en el que un adulto se hace pasar por adolescente y, con una identidad falsa o usurpada, contacta, engaña y consigue material sexual de la víctima, menor.

36 SOCIEDAD

# Los pediatras reclaman medios para derivar a los niños con trastornos por las pantallas

Los sanitarios advierten de la saturación de la atención especializada en salud mental

### PABLO LINDE / A. T. M. Madrid

"Di que estamos asustadas". Ese es el mensaje que un grupo de pediatras de Atención Primaria le transmitió a María Ramírez, enfermera del dispositivo de adicciones comportamentales del madrileño Hospital Gregorio Marañón cuando se enteraron de que iba a participar en un encuentro con la prensa para pedir apoyo a las administraciones para abordar los crecientes problemas en los menores derivados del uso de las tecnologías. En la revisión del niño sano -que incluye visitas desde el nacimiento hasta los 14 años y en la que participan matronas, enfermeras y pediatras de atención primaria - están detectando alteraciones desde los 11 años como consecuencia de un uso inadecuado de los dispositivos.

Los profesionales ven pertinente el chequeo por adicción tecnológica

"Los padres usan el móvil para calmar a los lactantes", señala una médica

Es lo que pretende abordar el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que el Consejo de Ministros aprobó ayer, e incluye un chequeo específico para detectar adicciones y usos problemáticos de las tecnologías en menores. Esto ya es una recomendación de las sociedades científicas y debería, de una u otra forma, estar incluido en sus rutinas. "Cuando vienen a las revisiones hay unos ítems sobre este tema: uso de pantallas o dispositivos, cuánto tiempo, si es positivo o negativo, si impide otro tipo de actividades, como el ejercicio físico", asegura Guillermo Martín, vicepresidente de Atención Primaria de la Asociación Española de Pediatría.

Sobre la evidencia científica y la correlación entre el uso de las tecnologías y su impacto

en la salud, el texto del Gobierno expone que, aunque existen numerosos estudios, "sus resultados son a veces contradictorios o poco concluyentes". "No obstante, existen evidencias de que pasar un tiempo excesivo frente a las pantallas y la exposición a contenidos inapropiados pueden afectar la salud mental y aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, adicción, problemas de autoestima, trastornos del sueño, problemas en el desarrollo del lenguaje y habilidades sociales, así como en la capacidad de concentración y resolución de problemas", detalla.

Los profesionales consultados dan la bienvenida a que se incluya por ley este chequeo relativo al uso de la tecnología, pero reclaman más medios: muchos centros de salud a duras penas soportan la carga de trabajo que ya tienen, y los recursos para salud mental son más que exiguos. De poco sirve reforzar estos diagnósticos si no hay psicólogos o psiquiatras especialistas que puedan tratar con rapidez a los niños que lo requieran.

Irene Maté, pediatra en Madrid, pone un ejemplo: "Hace cuatro meses diagnostiqué a una niña con una anorexia, la derivé de urgencia, y le dieron cita para julio. ¿Con las tecnologías va a haber medios para poder hacer algo? Igual identificamos una adicción, pero le tenemos que decir a los padres que se busquen la vida en la privada porque no hay recursos de psiquiatras que manejen adicciones".

Yolanda Martín, pediatra del centro de salud de Goya (Madrid), también pone voz al problema. "Los padres usan la tecnología como un elemento pacificador, veo en consulta cómo intentan calmar a sus lactantes con imágenes en el móvil", aseguró en mayo en una rueda de prensa de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid -que integra a 42 colegios profesionales sanitarios y a unos 400.000 médicos – para exigir al Gobierno un protocolo específico que detecte posibles adicciones y prevenga e intervenga desde la atención primaria.

La vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Luisa González, que también participó en ese encuentro, consideró que España afronta "un problema de salud pública de enormes dimensiones". "El uso de dispositivos debe pautarse como el antibiótico, cada ocho horas, y a las doce de la noche, toque de queda: se apaga el router en casa".



Trabajos para eliminar el carril bici de la avenida de Portugal, en una imagen de Logroño en Bici.

# Transportes actúa contra Logroño por eliminar carriles bici

El ministerio investiga otras 14 ciudades que obtuvieron fondos de la UE para estas infraestructuras

## MIGUEL ÁNGEL MEDINA Madrid

"El carril de avenida de Portugal se va a quitar [...] para que la calle vuelva a tener la lógica de circulación". En julio de 2023, la teniente de alcalde de Logroño (PP), Celia Sanz, ofrecía así un ejemplo de las actuaciones de varios consistorios de derechas, que se estrenaron eliminando carriles bici y bus para dar más espacio al coche. Un mes después, la infraestructura -- puesta en marcha solo medio año antes— fue destruida. Ahora, el Ministerio de Transportes ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Logroño para rechazar estos cambios y advertirle de que si no construye los carriles previstos tendrá que retornar la subvención europea de 6,5 millones recibida para actuaciones a favor de la movilidad sostenible. El departamento de Oscar Puente está investigando otras 14 urbes por estas causas. "Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención", explica el secretario general de Movilidad Sostenible. Alvaro Fernández Heredia.

El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de la movilidad urbana sostenible con carriles bici, peatonalizaciones, zonas de bajas emisiones o carriles bus. Cualquier modificación de estos proyectos requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes, algo que, en muchos casos, no ha ocurrido.

De hecho, Logroño eliminó en agosto la infraestructura de la avenida de Portugal. Después, en varias peticiones -de septiembre de 2023 a febrero de 2024solicitó modificar el Eje Ciclista Este-Oeste. Pese a no tener respuesta del ministerio, el Consistorio destruyó el carril bici protegido para dar más sitio al coche y lo sustituyó por un espacio compartido entre coches y bicicletas. Además, ha pedido no construir la ampliación del puente de la A-13 para albergar una conexión ciclista y peatonal con la excusa de que el Gobierno de La Rioja construye otro puente ciclista a unos dos kilómetros. Y no quiere ejecutar la actuación de plataforma única poner la calzada y la acera al mismo nivel— en la calle Sagasta.

Los técnicos del ministerio entienden que Logroño pide realizar tres modificaciones de mucho al-

Los ayuntamientos que incumplan deberán devolver las ayudas obtenidas

Pueden enfrentarse a una sanción que triplique la cuantía de la subvención cance, "que no responden a ningún criterio técnico objetivo, ni tampoco a actuaciones sobrevenidas, sino a un cambio de criterio municipal, que no es admisible".

Julio Romero, portavoz de Logroño en Bici, considera que estas actuaciones se hacen por "revanchismo político". "Teníamos un modelo técnico como el de Oslo o Copenhague, hecho con poco dinero, y se está cambiando por otro que supone 40 años de retroceso en la movilidad ciclista. Aparte de las actuaciones pagadas con fondos europeos, también se están quitando otras, como la prioridad ciclista en la rotonda holandesa [en la que las bicis tienen prioridad]. El resultado es que mucha gente ha dejado de usar la bici, sobre todo los chavales para ir al instituto".

El Consistorio logroñés dispone ahora de cinco días para responder al requerimiento con sus alegaciones. Cuando lo haga, Transportes emitirá la resolución definitiva. Si a final del año no están terminadas las actuaciones que lograron fondos europeos tal y como se comprometieron, conminará al Gobierno local a devolver las cantidades percibidas.

No es el único caso. A finales de abril, el ministerio envió un documento similar a Murcia para exigirle que realice las actuaciones comprometidas en cuanto a peatonalizaciones y carriles bici; el Consistorio señaló que varias están en marcha, aunque otras siguen sin realizarse. Mientras, Transportes confirma que está investigando a 14 ciudades más por actuaciones similares que suponen regresiones en la movilidad sostenible. SOCIEDAD 37

## Las asociaciones de víctimas de abusos rompen con la Iglesia

Las afectados dicen que los obispos han faltado a su promesa de incluirlos en la toma de decisiones del plan de reparación

#### JULIO NÚÑEZ Madrid

Las principales asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia han puesto punto y final a su relación con la Conferencia Episcopal Española (CEE) después de que esta las excluyera de la comisión que está elaborando el plan integral de reparación. "No podemos considerar asumible la postura de inmovilidad en la que sigue enrocada la Iglesia española, mientras siga considerando que la única cesión debe proceder de los supervivientes de sus ataques", se lee en un comunicado difundido ayer por las tres principales agrupaciones de afectados: Asociación Nacional de Infancia Robada, Asociación de Víctimas de Navarra y Lulacris.

Esta respuesta se produce cuatro días después de la visita de la cúpula de la CEE al papa Francisco en el Vaticano, donde trataron, entre otros temas, la gestión por parte de los obispos del escándalo de los abusos. Tras 40 minutos de encuentro, el presidente de la Conferencia, el arzobispo Luis Argüello, anunció ante los medios que "en las próximas semanas" presentarán su plan de reparación a las víctimas para que esté en funcionamiento este verano. La noticia pilló por sorpresa a las víctimas de abusos, ya que en marzo Argüello se había reunido con ellas y les prometió crear una agenda de trabajo conjunta para tratar cuestiones como el pago de indemnizaciones y la renovación de los sistemas de protección y

prevención. "A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas", lamentan.

La nota llega también varios días después de que EL PAÍS publicase su quinto informe de casos de pederastia en la Iglesia española dentro de su investigación de los abusos a menores en la Iglesia católica española, presentado al Vaticano y a la CEE para que registre los nuevos casos y los investigue, tal y como marca el derecho canónico. En el dosier, constan 79 testimonios de abusos sexuales contra 87 acusados y 110 víctimas. Con estos, el número de acusados en España por abusos en el clero supera los 1.500. Preguntado por esto a las puertas del Vaticano, Argüello indicó que no Según las entidades, las oficinas de atención eclesiales son "nefastas"

#### "No podemos considerar asumible su inmovilidad", denuncian

quieren "entrar en cuestiones de número, porque cada rostro es importante". "Invitamos a los responsables políticos y a la sociedad española a que, en los diversos campos en los que se producen abusos, puedan abordarse", añadió.

La exclusión de las víctimas

en la toma de decisiones en el plan de reparación no es lo único que ha provocado la ruptura. Hace unas semanas, EL PAÍS informó de que la CEE publicó por error datos confidenciales de 45 víctimas de pederastia en su web durante 18 días v. tras conocer el fallo, no comunicó lo sucedido ni a las víctimas ni a las autoridades competentes. La identidad de los afectados, sus testimonios y la descripción de sus secuelas estuvo en internet durante cuatro meses, lo que ha llevado a la Agencia de Protección de Datos a abrir una investigación a los obispos. ANIR pidió entonces "ceses inmediatos de las personas, con nombre y apellidos, que han sido actores principales y secundarios en la comisión", pero la CEE ni siquiera publicó un comunicado pidiendo perdón por el error.

A esto se le suma la polémica publicación en diciembre de Para dar luz, el informe elaborado por los obispos sobre el escándalo de la pederastia. En él rebajaban el número de denuncias a 806 —en aquel momento la contabili-

dad sobrepasaba los 1.300 casos y consideraba que la mayoría no eran creíbles. Los obispos presentaron este estudio, de unas mil páginas, un día después de recibir la auditoría que ellos mismos habían encargado sobre el asunto al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, un documento mucho más crítico con la Iglesia. Varias fuentes episcopales y de grandes órdenes religiosas afirman que Para dar luz fue una estrategia para hacer sombra a los resultados de la auditoría. En síntesis, la Iglesia española apenas se cree dos de cada diez casos conocidos, que según la base pública de datos de EL PAÍS, la única existente, en este momento ascienden a 1.532 acusados y al menos 2.735 víctimas.

#### Dura crítica

Las víctimas también aluden al informe Para dar luz: "En todos estos años de silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad durante el que la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas, hemos tenido que tragar con ruedas de molino, incluso presenciando informes objetivamente tramposos y minimizadores". Las asociaciones concluyen con una dura crítica a las oficinas de atención de víctimas abiertas por la Iglesia desde 2019 y lamentan que, en cada uno de sus discursos, los obispos aseguren que estas han sido un pilar fundamental a la hora de acoger y atender a los afectados.

En muchos casos investigados por este diario, las delegaciones han negado información de los procesos a las víctimas, no las han reparado e incluso las han obligado a firmar acuerdos amenazantes de confidencialidad. "El tiempo y los testimonios de numerosas víctimas y supervivientes han demostrado que la gran mayoría de esas oficinas no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras", dicen las tres entidades.

Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.



Desde la izquierda, el vicepresidente de la CEE, José Cobo; el presidente, Luis Argüello, y el secretario general y portavoz, Francisco César García Magán, el viernes en Roma. JOAN MAS AUTONELL (EFE)

## La Fiscalía del Supremo rechaza absolver a un cura acusado de pederastia en un seminario de Toledo

#### ÍÑIGO DOMÍNGUEZ Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se revoque la sentencia absolutoria de un cura del seminario de Toledo acusado de abusar de un menor, antes condenado a siete años de cárcel, y pide que vuelva a dictarse sentencia con otro tribunal distinto. Es decir, que se devuelvan las actuaciones a la fase anterior, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que absolvió al clérigo por apreciar errores en la instrucción del proceso que le habrían causado indefensión. Tras ser recurri-

da su decisión ante el Supremo, el ministerio público apoya al denunciante y rechaza que se produjera una vulneración del derecho de defensa del sacerdote. Por eso pide que otro tribunal "examine la sentencia dictada [...] y dicte la resolución que proceda valorando la totalidad de las pruebas practicadas en el plenario". Ahora, el Supremo debe decidir si acepta el recurso o confirma la absolución.

Sigue así un caso, revelado por EL PAÍS en 2021, que se ha convertido en un ejemplo de los obstáculos en la denuncia de casos de abusos en la Iglesia: se arrastra desde hace ocho años en los tribunales. La víctima lo denunció en 2016, pero tardó siete años en llegar a la vista oral. El juicio se celebró en la Audiencia de León porque fue en esa provincia donde tuvo lugar el episodio más grave de los denunciados, en un viaje del seminarista con el cura, Pedro Francisco Rodríguez Ramos, a un retiro espiritual.

Al margen de la vía judicial, el Vaticano también investiga el caso internamente, por posible negligencia y encubrimiento del Arzobispado de Toledo, donde es obispo auxiliar el actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. El proceso judicial reveló que la archidiócesis tardó 12 años en tomar medidas desde que conoció los hechos, una acusación de abusos entre 2005 y 2007. Además, nunca atendió al exseminarista y ni siquiera le tomó la obligatoria declaración que debe hacerse en el proceso canónico que asegura haber abierto. Por otro lado, el sacerdote acusado fue enviado en ocasiones a un seminario de Perú.

Tras la condena, en octubre de 2023, el tribunal de apelación acogió el recurso de la defensa del clérigo, que reprochaba que en la fase inicial de la instrucción no se admitió que un perito propio examinara al denunciante y se practicaron pruebas sin presencia del abogado del cura y estando sobreseída provisionalmente la causa. La resolución no cuestionó los hechos probados en la condena inicial, pero anuló todo el procedimiento porque entendía que se había quebrado el derecho a la defensa del acusado.

El ministerio público también recuerda la doctrina que aconseja evitar la reiteración de exámenes periciales de los denunciantes de abusos, cuando ya han sido realizadas "por profesionales independientes y ya se encuentran documentadas en el procedimiento". El fiscal se pone de parte del recurrente. Considera que, si bien el sobreseimiento "pudiera tacharse de irregular [...], lo cierto es que no habría causado indefensión alguna al recurrente".

SOCIEDAD EL PAÍS. MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

#### Las becas del Santander se abren a los alumnos de FP

#### ELISA SILIÓ Madrid

El Banco Santander ha decidido dar un giro a su política de becas, a las que va a destinar 40 millones de euros anuales. repartidos entre 100.000 beneficiarios. Quieren un modelo "más digital, más internacional y más global, basado en plataformas comunes que den muchas más oportunidades a más personas", afirmó ayer su presidenta, Ana Botín, en la Junta General de Accionistas de Universia España, en la que se reunió con los rectores.

La entidad no seguirá firmando acuerdos pequeños con las universidades, sino globales para darle acceso a un mayor número de personas. Se termina así con convocatorias existentes que son tan específicas que apenas hay candidatos, no llegando, a juicio del banco, a quien realmente lo necesita.

Entre alumnos de grado, máster o FP superior en universidades se repartirán 10.000 becas de 1.000 euros. Las ayudas dejan de ser finalistas -- no se va a indicar en qué se tiene que gastar, como ahora-, sino que cada beneficiario decidirá en qué gasta la cuantía. Es la primera vez que los estudiantes de FP en universidades pueden optar a estas ayudas.

#### Programas de movilidad

En el terreno de la movilidad, el Santander seguirá completando las ayudas de las autonomías al programa Erasmus (cofinanciado por Europa y el Estado), pero además crean el programa Movilidad No Erasmus para enviar a estudiantes a universidades de América o Asia con las que los centros académicos tengan relación bilateral. Entre unas y otras serán 10.000 becas dotadas con 1.500 euros cada una.

Se crean las Becas 360 destinadas a 78 alumnos -- uno por cada universidad— que hayan hecho una contribución relevante o tengan una historia de superación detrás. Cada centro elegirá a su beneficiario, que recibirá 12.000 euros. Y habrá unas ayudas de 4.000 euros con encaje entre 2.500 predoctorales y posdoctorales que investiguen. Además, se otorgarán 5.000 becas de 500 euros para pagar la matrícula de microcredenciales (cursos cortos de especialización para reciclarse y recibir una acreditación) o para hacer prácticas profesionales.



La sonda Chang'e 6, fotografiada el lunes por el rover que transportaba, en una imagen de la Administración del Espacio de China.

## China despega hacia la Tierra tras recoger muestras de la cara oculta de la Luna

La sonda 'Chang'e 6' consigue, por primera vez en la historia, tomar materiales de esa región, que ya vuelan de regreso

#### RAFAEL CLEMENTE Madrid

China ha logrado despegar una sonda desde la cara oculta de la Luna, llevando consigo muestras de esa zona por primera vez en la historia. La sonda Chang'e 6 aterrizó el domingo en esa región, en una misión calculada al milímetro para conseguir estar de vuelta en la Tierra tan solo 53 días después de su lanzamiento. La Administración Nacional del Espacio de China mostró ayer fotos y vídeos tomados tras posarse, durante la recogida de materiales e incluso del momento del despegue lunar. China informó de que el módulo ascendente de la sonda ya había alcanzado la órbita predeterminada alrededor de la Luna.

China aseguró que la sonda ha superado "el desafío de las altas temperaturas en la cara oculta

de la Luna", más concretamente primero en llegar tan a fondo: la de descenso corresponden a un donde se posó sin problema el domingo, tras despegar de la Tierra el 3 de mayo. Según la agencia espacial china, todos los sistemas "funcionaron correctamente y llevaron a cabo exploraciones científicas según lo previsto".

Aparte de ser las primeras muestras que se obtienen de la cara oculta, el hecho de obtenerse a gran profundidad y en las regiones polares aumenta la posibilidad de que contengan agua. Quizá no llegue al 0,1% en peso, o sea que la muestra completa apenas proporcionaría unos pocos gramos. Pero representaría una confirmación directa de la presencia de agua en el subsuelo del satélite.

La Chang'e 6 lleva un taladro que permite perforar el terreno y recoger muestras hasta dos metros de profundidad. No es el

te con su Luna 24 en 1976.

Al no existir aire en la Luna es imposible aspirar la muestra a medida que se va perforando. La herramienta perforadora va envuelta en un tubo flexible (de tela, quizá seda) de forma que la roca pulverizada va llenándolo, arrastrada por la espiral de la broca. Una vez lleno, el tubo se enrolla en el interior de un cilindro metálico hermético, con capacidad para dos kilos de muestra.

La sonda aterrizó en la depresión Aitken, próxima al polo sur y que se extiende también por la cara oculta. Con una profundidad de entre 5.000 y 8.000 metros con respecto al nivel medio de la superficie, no solo es la mayor cicatriz de impacto en la Luna, sino que figura entre las mayores del sistema solar. En la Tierra, las coordenadas del lugar

las de la cuenca Aitken-Polo Sur, URSS ya consiguió algo semejan- punto del Pacífico Sur, casi 3.000 kilómetros al este de Nueva Zelanda.

> China ha desarrollado un sistema de aterrizaje automático espectacular. No ha tenido ningún fracaso en los cuatro intentos realizados. Combina radar para medir la distancia al suelo al comienzo de la maniobra y Lidar, que envía pulsos de luz láser, para la fase terminal. Un sistema de cámaras fotografían el terreno durante el descenso para identificar rocas o fisuras peligrosas y un sistema de evitación de obstáculos desplaza la nave hasta situarla sobre un punto seguro. El motor de frenado se apaga a unos metros sobre el suelo, de forma que el viaje termina en caída libre. La baja gravedad lunar y el tren de aterrizaje con amortiguadores hacen que el impacto no tenga consecuencias.

### El cosmonauta Oleg Kononenko logra el récord de 1.000 días en el espacio

#### DANIEL MEDIAVILLA Madrid

Hoy es un día histórico para la exploración espacial. El cosmonauta ruso Oleg Kononenko ha alcanzado los 1.000 días en el espacio. Este hito se produce después de superar el récord anterior de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 se-

gundos, que ostentaba su compatriota Guennadi Padalka. Kononenko, de 59 años, se encuentra en su quinta misión en la Estación Espacial Internacional, y va a seguir durante más de tres meses. Cuando vuelva a la Tierra, el 23 de septiembre, la dejará en 1.110 días.

El cosmonauta ruso voló por primera vez a la estación en abril

de 2008 y desde entonces ha realizado siete caminatas espaciales, que le han tenido 44 horas y media fuera de la nave. En declaraciones a la agencia Tass cuando batió a Padalka, Kononenko expresó su deseo de que se construya una estación que sea "una auténtica casa espacial", más grande y confortable, y menos

dependiente de la Tierra. Para lograrlo, recomendó perfeccionar los sistemas de regeneración de agua, de suministro de oxígeno y de reciclado de la basura espacial.

Estancias tan prolongadas son importantes para controlar los cambios fisiológicos y psicológicos de los viajes de larga duración. Esta información servirá para diseñar estrategias que palien los problemas que sufrirán los humanos que monten las bases permanentes en la Luna o se aventuren por primera vez hasta Marte.



## Mbappé: "Estoy feliz, liberado, aliviado"

El delantero francés habla por primera vez tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid y se queja del trato del Paris Saint-Germain en sus últimos días allí: "Lo que he vivido no se lo deseo a nadie"

#### DAVID ÁLVAREZ Madrid

El empeño del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, de no perder gratis a Kylian Mbappé también pasó su factura al futbolista. "Estoy feliz, liberado, aliviado", dijo ayer en su primera aparición tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Hablaba desde Metz, donde Francia juega hoy contra Luxemburgo un partido de preparación para la Eurocopa, y sus palabras estaban aún impregnadas de restos de desesperación: "Me han enseñado a no llorar. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol y hacer lo que me gusta. Otros madrugan para ir a la fábrica y trabajar duro. No me parece bien quejarme cuando veo lo que pasa. Hay cosas mucho peores en el mundo", dijo en referencia a sus últimos días en el PSG.

Su vida allí se complicó el verano pasado, cuando comunicó por carta que no activaría la cláusula del contrato que le permitía alargarlo hasta 2025 y que dejaría el Parque de los Príncipes gratis, co-

mo ha terminado haciendo rumbo al Madrid.

Al-Khelaifi montó en cólera. Proclamó que no se iría así y emprendió una operación para tratar de doblegar al futbolista. En lugar de llevarle a la gira de pretemporada del equipo, le dejó en París entrenando con los "indeseables". Cuando la plantilla regresó a los entrenamientos, le mantuvo al margen del grupo. Hasta que se reunieron antes del primer partido de Liga, junto con Luis Enrique, el entrenador, y Luis Campos, el director deportivo. Ahí accedió a encontrar el modo de compensar al club por su marcha: renunció por escrito a una prima de 80 millones, según fuentes con conocimiento directo del acuerdo. Se le permitió reintegrarse a la disciplina del grupo, pero su vida no volvió a ser la misma.

"Me hablaron violentamente. Me lo dejaron claro, a través de los medios y a la cara", contó ayer. "Fueron Luis Enrique y Luis Campos los que me salvaron. Sin ellos, no habría vuelto a pisar un terreno de juego. Esa es la verdad", se confesó.

La paz no había sido completa. "Todo el mundo sabe por qué he jugado menos al final de la temporada", dijo, en referencia a las últimas jornadas del campeonato francés, en las que se le vio en el banquillo más minutos que en todas las temporadas anteriores. "Me dijeron que no iba a jugar mucho, así que estaba prevenido". El conflicto abierto tuvo sus efectos, según reconoció Mbappé: "He estado lejos de mi nivel. Sé que he estado peor. He intentado estar para mi equipo, pero para el año que viene no espero una temporada como esta". En el Real Madrid, que ha recibido información de manera continua sobre las circunstancias del futbolista, ya se referían este lunes, poco después del anuncio del fichaje, a la difícil situación: "Lo ha pasado muy mal estos dos años", dice una fuente conocedora de las conversaciones.

Él también lo mencionó ayer: "Lo que he vivido no se lo deseo a nadie", confesó. "No es que fuera infeliz en el PSG, eso sería morder la mano que me dio de comer. Pero sí hay cosas que me hicieron

infeliz. Aunque no se puede dejar ver, porque era un líder, y no se sigue a alguien que está deprimido".

Mbappé se metió él solo en esa situación. En la primavera de 2022 rompió el acuerdo al que había llegado con Florentino Pérez para incorporarse al club en julio de ese año. En lugar de eso, pactó con el PSG una multimillonaria renovación de dos años con opción a otro, al que ha renunciado, y en el que habría cobrado 75 millones de euros de sueldo más 103 millones en primas, según fuentes con conocimiento directo de los contratos. Sin embargo, se dio cuenta enseguida de que se

"Me hablaron violentamente, me dijeron que no iba a jugar mucho"

"Estoy emocionado de unirme al mejor club del mundo, llego con humildad"

había equivocado, sostienen las mismas fuentes cercanas al lado negociador del club blanco. Muy pronto hizo llegar a Florentino Pérez su arrepentimiento, que el mandatario comprendió. Ambos quedaron a la espera del momento para retomar la operación. El futbolista quiso reconocerlo este martes: "Quiero dar las gracias a todas las personas del Real Madrid que han trabajado en esto, y a Florentino especialmente, que me dio confianza desde el primer momento", dijo.

El viento ha cambiado para él desde que cerró su incorporación al Real Madrid y empezó a dejar atrás el destino que él mismo escogió en 2022, cuando pudo haberse mudado al Bernabéu: "Un hombre feliz tiene más posibilidades de jugar mejor que un hombre triste. Que sonría no significa que vaya a ganar partidos, pero es un gran alivio. Estoy muy contento, creo que se me nota en la cara", dijo. "Estoy muy emocionado de unirme a este gran club, el mejor del mundo. Llego con mucha humildad".

DEPORTES EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Espaldarazo a De la Fuente a 11 días del debut en la Eurocopa

La RFEF anuncia la renovación del técnico hasta 2026 cuatro meses después de acordarla

#### D. A. Madrid

Entre las anomalías que dejó tras de sí el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales estaba el contrato del seleccionador. Luis de la Fuente, que vencía el 30 de junio de este año, en plena Eurocopa de Alemania. Se ha solucionado en varias entregas.

El pasado 22 de febrero la comisión gestora que quedó al mando de la RFEF tras la salida de Rubiales, autorizó a activar la cláusula de su contrato que permitia ampliarlo hasta el Mundial de 2026. Se dio por entendido que seguía, pero no se comunicó de manera oficial. Hasta aver, a 11 días del debut en la Eurocopa contra Croacia, y en la víspera

del primer amistoso de preparación, contra Andorra en Badajoz (21.30, La1).

No resultó una sorpresa para De la Fuente. En realidad, casi ni se esperaba un anuncio que se había dado por descontado hace meses. Sin embargo, el seleccionador, quiso subrayar el momento escogido, el regreso al fútbol: "Estamos felices. Es algo que nosotros ya sabíamos, pero que se produciría en el momento oportuno. Estamos felices de que haya sido en este día. Llevamos unos días trabajando, mañana empezamos a competir, a jugar partidos. Es un momento oportuno para reforzar la posición del seleccionador y del cuerpo técni-

Para ese regreso del fútbol, la RFEF escogió a Andorra, una selección de escaso pedigrí, un plan al que De la Fuente encuentra ventajas: "Necesitábamos encuentros que nos sirvieran para activarnos y que, sin tensiones, volviéramos a recuperar el nivel competitivo", explicó. Además de para volver a poner en mar-

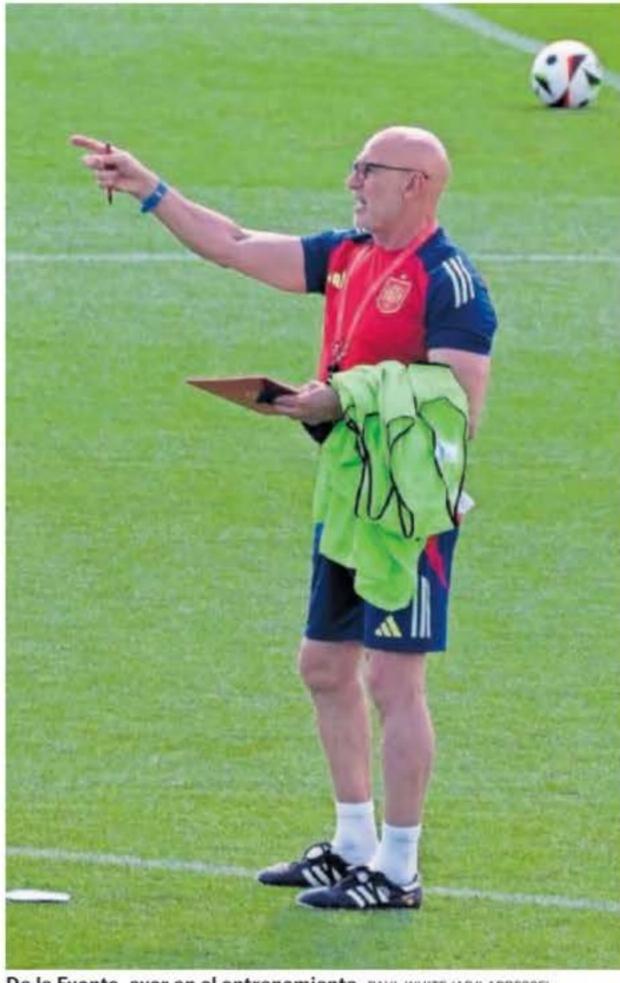

De la Fuente, ayer en el entrenamiento. PAUL WHITE (AP/LAPRESSE)

cha las piernas después de los días de descanso de los que han disfrutado los futbolistas al final de la temporada, el encuentro contra Andorra también le servirá para terminar de definir la lista de los 26 jugadores que se llevará a la Eurocopa. Tiene que enviar a la UEFA el grupo definitivo el viernes, la víspera del último partido de preparación, en Mallorca contra Irlanda del Norte (21.30, La1).

Aunque él no tenía dudas el día que, por precaución, decidió convocar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a tres futbolistas más de los imprescindibles: "Yo tenía claro quiénes eran esos 26 jugadores, pero vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Si no hay contratiempos, seguiré convencido de mi idea. Los jugadores no lo saben, y están en la obligación de pensar que están en ella".

No tiene dudas, por ejemplo con Pedri, que todavía se encuentra en el proceso de recuperar de su mejor versión, pero en el que conserva una enorme confianza: "Pedri ha vuelto. Le hemos visto con una ilusión, unas ganas de demostrar, con energía... Pero no tiene que demostrarme nada. Le conozco perfectamente. El objetivo es llegar bien al día 15 [contra Croacia], o al día 20 [contra Italia]. Pedri, mañana, veremos el tiempo que participa. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando, y que se encuentre con él, que lo está haciendo".

#### Newsletter EL PAÍS SEMANAL

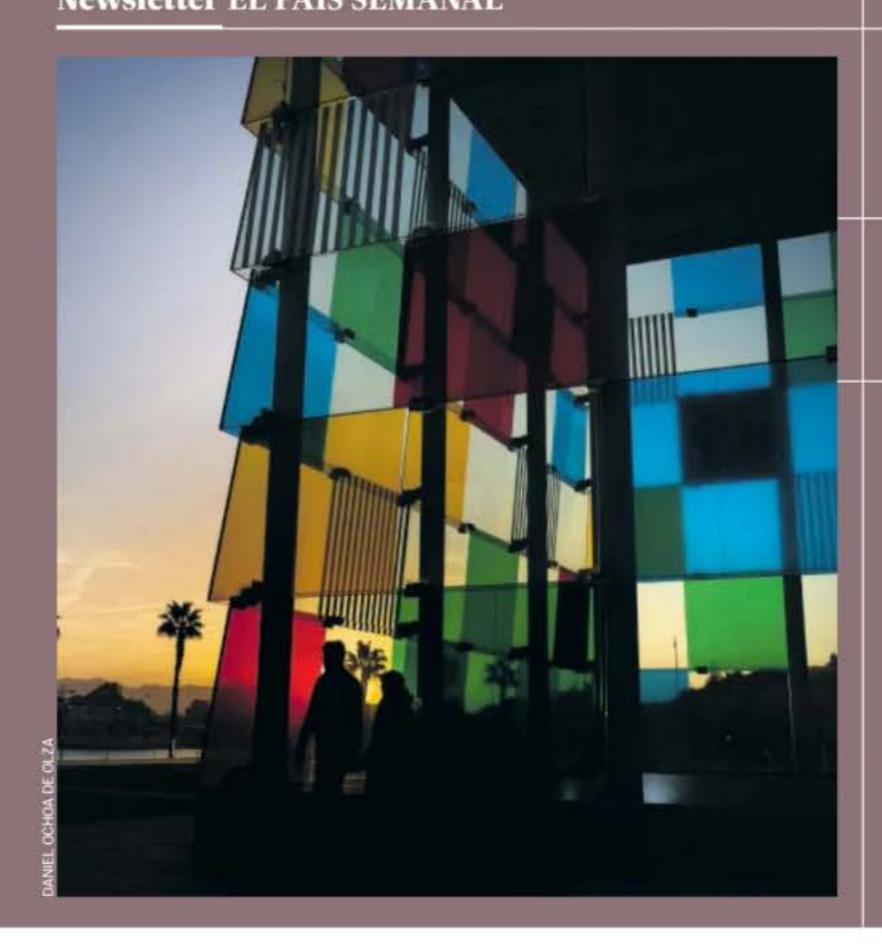

### UNA CITA INELUDIBLE



Recibe los reportajes más destacados, entrevistas y firmas de nuestra revista dominical.



**EL PAIS** 

DEPORTES 41

### Laporta: "Xavi cambió su discurso y Flick cree que puede ganar"

El presidente del Barça habla por primera vez tras el adiós del técnico y la llegada del alemán

#### IRENE GUEVARA Barcelona

Joan Laporta volvió a hablar. Aunque solo para los medios del club, Barça One —sin someterse a las preguntas de los periodistas- en una entrevista grabada en la mañana de ayer y que se preveía lanzar al mediodía, pero que se retrasó hasta las siete de la tarde. El dirigente azulgrana rompió su silencio por primera vez tras el despido de Xavi el 24 de mayo y la llegada del entrenador alemán Hansi Flick al frente del banquillo. "Xavi ha hecho un gran trabajo. Cogió el club en un momento de máxima dificultad y el año pasado hicimos una buena temporada. Acepté que Xavi, como culé que es, se marchase a final de curso", comparel lunes siguiente. "No había que distraer al equipo. La preocupación de Xavi nos llevó a precipitar el anuncio de nuestra decisión. Yo recibí mucha insistencia", confesó Laporta.

Una vez comunicado el final de Xavi, Bojan y Deco tuvieron una entrevista con Flick. "Ha estado estudiando al equipo. Todos los informes sobre él eran muy positivos, y tenía claro cómo teníamos que jugar respetando nuestro estilo. Él ha visto que tenemos la joya de La Masia", compartió el presidente azulgrana. También elogió al futuro entrenador - "lo ha ganado todo", aseguró-, a quien le dio una carta para que supiese a "dónde venía". Y entre todo el ruido de salidas de futbolistas, Laporta lo dejó claro: "La intención es mantener a todos, y también la de Flick. Si se tienen que hacer retoques, se harán. No cambios sustanciales. Algunos terminan contrato, otros han pedido salir [...] Queremos que los Joãos sigan. Flick considera que tienen una gran calidad".



Joan Laporta, en una imagen de mayo. José BRETÓN (AP/LAPRESSE)

tió Laporta. Pero cuando llegó ese momento, Xavi rectificó, y el presidente le preguntó si creía en el equipo. "Claro que sí", respondió el técnico. "Todo iba un poco forzado cuando aceptamos su cambio de opinión. Su entusiasmo nos hizo tomar la decisión", añadió Laporta.

Pero el exjugador "cambió su discurso", y molestó al presidente. "Luego tuvo una conversación con el director deportivo para hacer un cambio sustancial en la plantilla. Me hizo ver que necesitábamos hacer otro cambio para dar ese impulso. Tuvimos la oportunidad de incorporar a Hansi Flick, que realmente cree en la plantilla, y tiene la ambición y se ve capaz de ganar a cualquiera", explicó Laporta sobre el final de Xavi. Para él, además, se "ha acabado de manera muy elegante". La salida se anunció el día de antes de la final de la Champions que conquistó la sección femenina del club, y Laporta aseguró que le comunicó a Xavi que hablarían

Laporta, además, se mostró "optimista" —"si no sería difícil gobernar este club", comentó— con la situación económica del club, asegurando que el Barça está cerca de salir de su "travesía en el desierto". "Hemos crecido en ingresos, hemos bajado en gastos. Hoy por hoy no es necesario que haya una gran salida. Estamos cerca de revertir la situación, de tener resultados positivos, de tener el 1:1 en el fair-play", destacó Laporta, que también compartió que negocian un nuevo contrato - que será el "más importante" de la historia del club-con Nike, la marca de ropa deportiva que viste al Barça, y que regresarán al Camp Nou a final de año.

Sobre el caso Negreira se mostró "contento" de no estar imputado. "¿Pero por qué lo hicieron? Por lo que el Barcelona representa, por miedo a que volvamos a otra etapa victoriosa. [...] Ha sido una campaña orquestada para destruir nuestra reputación", aseguró.

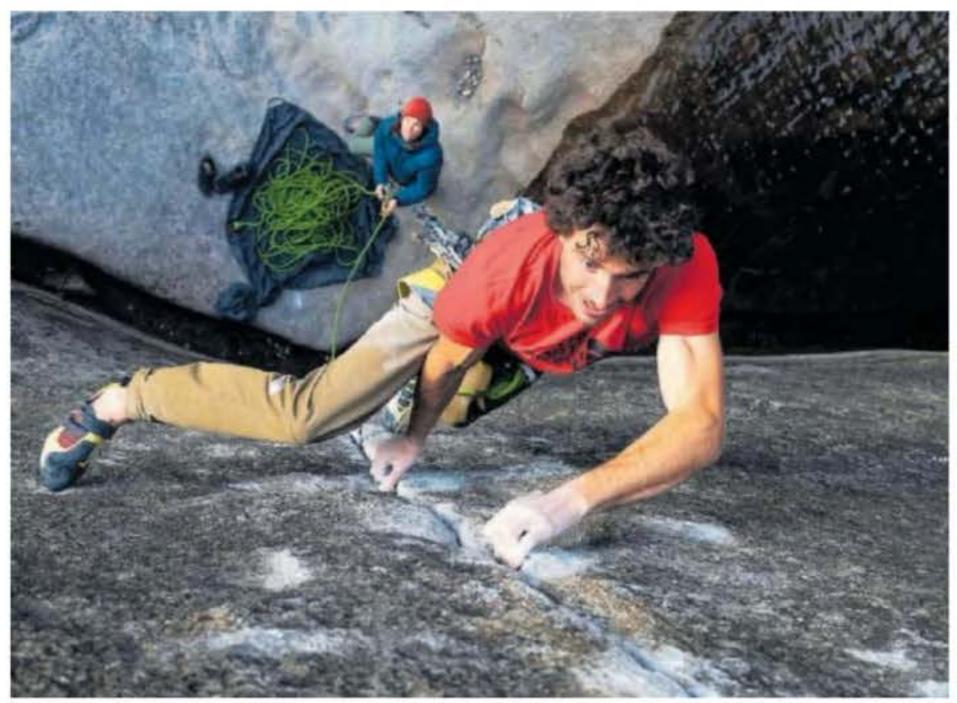

Jacopo Larcher escala una fisura autoprotegiéndose, en una imagen de The North Face.

## El rocódromo gana la partida

Escalar nunca fue más popular que ahora pero, en su transformación, la aventura y el compromiso han sido relegados

#### ÓSCAR GOGORZA

La escalada vive momentos paradójicos: cuanto más crece su popularidad, más se aleja de su esencia. Nunca ha habido tanta gente seducida por los espacios interiores, las presas de resina y la comunión social que ofrecen espacios de interior como los rócodromos, que se multiplican en las ciudades. En paralelo, la escalada deportiva, escalar en la naturaleza, en roca, también conoce un auge enorme, incluso saturación: muchos adoran estar al aire libre y moverse en vías equipadas, seguras, protegidas por anclajes fijos colocados con taladro. La escalada deportiva nació en los años 80 y causó una fractura enorme con la tradición: lo físico se antepuso a lo salvaje. Hasta la explosión de la deportiva, los escaladores afrontaban las paredes asumiendo un compromiso importante: caerse podía derivar en un accidente fatal, sobre todo porque ellos mismos colocaban sobre la marcha los seguros. La deportiva no solo trajo consigo el beneficio de la seguridad, sino que elevó hasta dimensiones desconocidas la dificultad: ahora que caerse no tenía consecuencias, los escaladores podían probar movimientos cada vez más difíciles. La escalada pasó de ser una actividad de alto compromiso y experiencia a ser un deporte más. La escalada tradicional convive con la deportiva desde hace casi 40 años, pero

el desequilíbrio entre una y otra cada vez es más flagrante.

El italiano Jacopo Larcher, escalador profesional del equipo The North Face, se ha convertido en uno de los grandes defensores y divulgadores de la escalada tradicional. "No es que me haya propuesto defender la escalada tradicional, pero sí recordar que hubo una forma de escalar que se está perdiendo. Muchos creen que es muy peligrosa, pero no tiene por qué serlo", explica en conversación telefónica. Larcher y su pareja Babsi Zangerl han escalado en libre, juntos, parte de las vías más severas de Yosemite y han superado buena parte de las vías más duras que existen en autoprotección. El reto es no solo físico, sino psicológico, matiz que lo cambia todo: no es lo mismo hacer fuerza y caerte a sabiendas de que nada ocurrirá, que hacerlo sin saber qué consecuencias tendrá una caída. "Yo empecé a escalar en espacios de interior, compitiendo, luego pasé a la deportiva en roca y después quise hacer algo más aventurero... Sentía que necesitaba algo más y acabé en la escalada tradicional. Tenía 25 años. Quería ver diferentes aspectos de la escalada. Me fascinó que la autoprotección me llevaba al límite físico pero también al psicológico", dice.

Escalada deportiva y tradicional conviven, pero el desequilibrio ha aumentado

"Me encanta el proceso de avanzar pese al miedo", explica Larcher

Escalar en las montañas grandes paredes, gestionar el riesgo, aprender a protegerse implica una dedicación multidisciplinar que exige un enorme compromiso... en un momento en el que la inmediatez lo inunda todo. "Es muy difícil cambiar las mentalidades, sobre todo porque la sociedad tiende al conservadurismo, así que solo podemos divulgar las bondades de este tipo de escalada y enseñarlo en los rocódromos. Antes la gente acudía a ellos para entrenarse para la roca, pero ahora es un fin en sí mismo... es muy curioso", reconoce Larcher.

Mikel Zabalza es uno de los grandes alpinistas españoles de este siglo y director del equipo de jóvenes de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). A sus 53 años mantiene una motivación que le permite seguir abriendo nuevas rutas o firmar primeras ascensiones en el Himalaya. "De todos los escaladores, solo una parte muy pequeña escala en montaña y con autoprotección. Antes, casi todos los que escalábamos lo hacíamos en montaña", señala Zabalza. Y añade: "Siempre va a haber gente con sed de aventura, con ganas de retos psicológicos y físicos. No va a desaparecer el estilo tradicional, pero va a vivir en un nicho".

Jacopo Larcher toca casi todas las disciplinas, y describe su idilio con la tradición: "Me encanta el sentimiento de sobreponerme al miedo, a mis miedos, es muy poderoso, una recompensa difícil de explicar. Es algo que no te da la escalada deportiva. Me encanta el proceso de avanzar pese al miedo, la concentración necesaria, los movimientos calculados, el compromiso... adaptarme a la roca. Ser capaz de escalar rutas difíciles de proteger por ti mismo".



Djokovic es atendido de la rodilla durante el partido ante Cerúndolo. PAWEL ANDRACHIEWICZ (ZUMA PRESS)

## La desgracia de Djokovic concede el trono a Sinner

El serbio se retira de París por un "desgarro de menisco" y el circuito estrena número uno

#### ALEJANDRO CIRIZA París

Advertía Novak Djokovic la noche anterior que no las tenía todas consigo, que este martes examinaría la rodilla que se lastimó durante el partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo y que, tal vez, no saltaría a la pista el miércoles para disputar los cuartos. El serbio, de 37 años, ganó en cinco sets, agonía del segundo al cuarto, hasta que hizo efecto la medicación y escapó; sin embargo, el "desgarro del menisco medial" sufrido en la articulación no le permitirá continuar en este Roland Garros que se había traducido en una cuestión de sufrimiento para él, demasiado rato a remolque. No seguirá Nole, así que progresa directamente a las semifinales el noruego Casper Ruud y el tenis masculino encumbra a nuevo rey, el italiano Jannik Sinner. El de San Cándido, de 22 años y campeón este curso en Australia, desbanca al de Belgrado y ya disfruta de las vistas desde el ático de la ATP por primera vez.

A media tarde de este martes, la organización del grande francés comunicó el alcance de la lesión y la despedida del torneo del balcánico, ganador de 24 grandes y que defendía el título conquistado el año pasado. "Obligado a retirarse" tras el diagnóstico de la resonancia magnética, según precisó la nota. Djokovic, que había llegado con "una ligera molestia

a París", según precisó en la sala de conferencias, había abandonado el recinto la noche anterior dolorido y contrariado, sin saber si podría continuar y apuntando al mal estado de la pista, expuesta durante una larga semana a la lluvia y la humedad de París. "No estoy culpando a nadie, pero me he hecho daño", apuntó. "Sí, gané y sobreviví, pero, ¿podré jugar el siguiente partido? No lo sé. No conozco la gravedad de la lesión. ¿Se podía haber prevenido? Posiblemente sí, si hubiera cuidado un poco más la pista durante el set", afeó al torneo, después de haber protestado varias veces a la juez de silla y al supervisor, a raíz de varios resbalones.

"Me he jodido la rodilla", expresó en mitad de la acción. "Todo lo que pido es que barran los fondos de la pista. ¿Es demasiado pedir?", continuó Nole, que desembarcó en el major parisino entre dudas y con un perfil relativamente bajo; en concreto, "con bajas expectativas y grandes esperanzas". Quería dejar atrás el serbio las malas sensaciones de un curso en el que no ha celebrado ningún título y en el que más allá de las semifinales alcanzadas en Australia y las de Montecarlo, su rendimiento ha sido muy discreto.

#### Su presencia en Wimbledon y los Juegos queda entre interrogantes

Está pero no está, de algún modo. Aun así, fue capaz de sobreponerse a dos situaciones muy peliagudas en las dos últimas citas, después de haber resuelto sin apuros los compromisos ante Pierre-Hugues Herbert y el español Roberto Carballés. El pasado sábado cerró a las tres de la madrugada el pulso con Lorenzo Musetti, dirimido en cinco sets, y el lunes resistió a Cerúndolo pese al dolor en la rodilla.

"En un momento dado, no sabía si seguir o no", transmitió. Pero las pastillas, matizaba, le ayudaron a continuar y a jugar la última manga con relativa "normalidad". Terminado el efecto de los narcóticos y efectuada la revisión posterior, el balcánico ha optado finalmente por abandonar, por lo que no podrá deshacer el día 9, fecha de la final, el empate histórico de majors que comparte con la australiana Margaret Court. Más allá del impacto instantáneo de su decisión, que dibuja un nuevo y atractivo escenario en un torneo que comenzó ya sin

un favorito claro, el percance abre interrogantes de cara a su participación en Wimbledon —a partir del 1 de julio— y también en los Juegos que se celebrarán este verano en París —a partir del 26 del mismo mes—. Con la vitrina de trofeos y de récords más que repleta, el oro olímpico es uno de los escasos premios que se le resisten, y repite que no le gustaría cerrar su carrera sin alcanzar ese último logro.

Sin grandes contratiempos a lo largo de su trayectoria, salvo unos problemas en el codo que le obligaron a pasar por el quirófano en 2018, Nole tan solo renunció una vez a jugar - París-Bercy 2011, por el hombro derecho- y se ha retirado 14 veces. Si la mala fortuna de esta temporada hacía presagiar un desenlace complicado para él en París, su relevo, Sinner, lleva tiempo reuniendo méritos para sentarse en el trono. El presente físico del italiano tampoco es excesivamente positivo -- renunció a competir la semana previa a Roland Garros en Roma por unos persistentes problemas en la cadera-, pero sigue progresando (6-2, 6-4 y 7-6(3) a Grigor Dimitrov) y luce ya como el primer jugador de su nacionalidad, ya sea hombre o mujer, en la cúspide del circuito. Ahora dispone de una renta de 895 puntos sobre Djokovic que podría aumentar en el caso de que supere en las semifinales a su próximo adversario, Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas -sin acabar al cierre de esta edición-.

Su poderoso tenis ha ido abriéndose paso hasta coronarle por primera vez, tras haber ganado 13 títulos en la élite; destaca por encima de todos el último Open de Australia, acompañado de dos Masters 1000 (Canadá 2023 y Miami 2024) y una regularidad sin igual desde octubre. Pelirrojo, longilíneo (1,88), maduro, inconformista y educado, el tirolés, prototipo moderno, es la nueva referencia de un deporte que definitivamente ha pasado de página.

TONI NADAL

#### Nuevas tecnologías vs. emociones

remonitoriamente, ya en 1991 y en una entrevista televisiva, Antonio Gala describió un mundo futuro más aburrido en el que la inmensa mayoría de las personas responderíamos de igual manera a los mismos estímulos. El afamado escritor predijo que un nuevo paradigma y la inteligencia artificial dictaminarían nuestra forma de actuar tanto a nivel personal como profesional.

Hemos llegado a este escenario futuro y el mundo del deporte, evidentemente, no es ajeno a la nueva realidad. Esa inteligencia artificial que todos ya conocemos, el acceso a un mayor conocimiento general y el uso totalmente extendido de estadísticas y estudios de todo tipo, han hecho que se entrene de igual manera en España, en Estados Unidos o en China, y que los jóvenes jugadores, casi desde sus inicios, vayan siendo preparados y casi programados uniformemente por sus respectivos entrenadores en

los mismos principios y fundamentos. Los análisis y estudios médicos deciden, aquí y más allá del Atlántico, cuánto tiempo tiene que durar el entrenamiento, cuánta carga debe soportar un jugador y qué ejercicios tácticos debe realizar cada uno de ellos para optimizar al máximo sus capacidades.

Por una parte, todo esto conlleva que en el juego actual sea difícil ver grandes diferencias en los planteamientos de los partidos. Cuando analizamos las estadísticas de los encuentros, vemos una gran similitud en todas ellas. Las estrategias responden invariablemente a los designios que los análisis tecnológicos han marcado, ya que, al disponer todos de los mismos datos, hay una tendencia general a responder de la misma manera. Por la otra, todo esto ha provocado, también, que las distancias entre los jugadores se hayan estrechado definitivamente. Y, sin embargo, y por mucho que lo anterior expuesto sea una realidad constatada,

lo cierto es que en casi todas las competiciones siguen llegando a las rondas finales los mejores deportistas de cada disciplina.

Disfrutando ya de lleno la segunda y definitiva semana de Roland Garros, podemos corroborar que no han habido sorpresas en ninguna de las dos tablas. Parece ser que en el cuadro femenino se está recobrando cierta normalidad perdida. Vuelve a ser habitual ver a las mejores tenistas en las rondas finales de las grandes competiciones. Seis de las ocho mejores del ranking han alcanzado los cuartos de final. Y, si exceptuamos a la jovencísima Mirra Andréyeva, que con 17 años y postulándose como clara candidata al número uno de la WTA en los próximos años, que lógicamente está más atrasada en el listado (384), la siguiente peor clasificada es la número 12 del mundo. En la parte masculina, el peor preclasificado en llegar a la ronda de cuartos de final ha sido Alex de Miñaur, undécimo del mundo.

¿Qué es, pues, lo que se les escapa a los dictámenes de las nuevas tecnologías para que, a pesar de haber minimizado espectacularmente la distancia cualitativa entre los deportistas, sigan ganando los que ya sabemos que son los mejores? Evidentemente, y así ya lo he expuesto en otras ocasiones, el factor tan determinante como difícilmente controlable es la respuesta emocional. Aquí es donde se marcan las diferencias entre los contendientes.

En este Roland Garros lo hemos vuelto a comprobar en distintos encuentros. Alexander Zverev logró resistirse a su eliminación cuando después de ponerse 4-1 abajo, con doble break en el quinto set en su partido de tercera ronda contra Tallon Griekspoor, éste notara en exceso la presión y no pudiera evitar la remontada del jugador alemán. El caso de Novak Djokovic es similar. En sus dos últimos enfrentamientos se ha visto en serios apuros al colocarse, en ambos, con una desventaja de dos sets a uno. En el último, por ejemplo, y cuando Francisco Cerúndolo disponía de una ventaja de 4-2 en el cuarto set, el jugador serbio fue capaz de dominar bien sus nervios y de ofrecer su mejor versión.

Yo deseo fervientemente que esto siga siendo así, no por quitar oportunidades a otros jugadores peor posicionados, sino porque si logramos evolucionar hasta el punto de equiparar al ser humano a una máquina, no sé de qué manera nos podremos ilusionar con nuestro crecimiento personal. DEPORTES 43



Juan Núñez, con la selección antes del pasado Mundial. BORJA B. HOJAS (GETTY)

El base español aguarda el 'draft' de la NBA y la llamada de Scariolo mientras estudia sus opciones de continuar en Europa

### Los tres escaparates de Juan Núñez durante este verano

JUAN MORENILLA Madrid

Juan Núñez cumplió ayer 20 años. El prometedor base español del Ratiopharm Ulm, de la Liga alemana, no tenía ningún plan especial para celebrarlo, sino que estos días vive en medio de la vorágine de un verano que puede marcar su carrera. Núñez se ha alistado en el draft de la NBA que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio, espera ser convocado este jueves por Sergio Scariolo para disputar el preolímpico de Valencia del 2 al 7 de julio, y los Juegos de París si la selección gana ese torneo y se clasifica, y su nombre no deja de sonar para un cambio de camiseta que puede llevarle de regreso a España. El Real Madrid, el equipo en el que se formó durante siete temporadas y que posee el derecho de tanteo sobre él, y el Barcelona, a las puertas de otro cambio de cara, están pendientes de su futuro más cercano.

"Ahora mismo estoy centrado en estos días y ya está. Quiero pasármelo bien, sea donde sea", afirmaba ayer el base, de 1,92m, en un acto del Draft Combine, el campus de entrenamientos en el que algunas de las mejores promesas participan en sesiones de trabajo y son analizadas por los ojeadores de la NBA antes de decidirse a pujar por ellos. Las predicciones apuntan a un puesto límite entre la primera y la segunda ronda del *draft*, una elección que determinará las opciones de Núñez para dar ya el salto a la Liga estadounidense o para continuar su crecimiento en Europa.

El joven director de orquesta, un base con gran visión de juego y facilidad para el pase, no despeja las dudas, sino que sigue a la espera de acontecimientos a uno y otro lado del océano. "Cada verano ha sido importante para mi, un pasito más. Significa que estoy haciendo las cosas bien. Sé que tengo que trabajar mucho, pero me siento física y mentalmente preparado, y también listo en cuanto al juego", explicó. Sí se mostró firme, en cambio, en su intención de vestir la camiseta nacional. "Claro que quiero ir a los Juegos, es un sueño para cualquiera. Tengo muchísima ilusión, sé que no es fácil porque hay jugadores muy buenos en mi posición. Yo creo que estoy preparado, iré a hacer lo mejor que pueda y a disfrutarlo. Espero estar el jueves en la lista de Scariolo", comentó.

Núñez abrió la puerta del Madrid con 11 años, decidido al fin El Real Madrid, donde se formó, y el Barça están atentos a sus decisiones

"En Alemania he aprendido a ser mayor, más profesional" por su amor a la canasta (llegó a ser campeón de Madrid en baloncesto y balonmano en un mismo fin de semana) y en siete cursos se consagró como una de las grandes perlas de la casa blanca. Fue el MVP de la Euroliga júnior en 2020 y tanto Pablo Laso como Chus Mateo le dieron carrete con el primer equipo, incluso en la final liguera ganada al Barcelona hace tres temporadas. Pero el chico quería más, reclamaba unos minutos y un protagonismo que entre las estrellas no tenía garantizados y puso rumbo al Ratiopharm Ulm, un equipo alemán sin el brillo del Bayern Múnich y el Alba Berlín. En Ulm, la ciudad donde nació Albert Einstein, ganó la Liga la primera campaña y en esta el equipo ha sido cuarto, tras Bayern, Alba y Chemnitz. En la hoja de servicios del base español, 35 partidos (24 como titular), con 22 minutos de media y 9,4 puntos y 4,7 asistencias (líder de su conjunto) por encuentro. En la Eurocup, el Ratiopharm cayó en octavos contra el Joventut.

#### Poner la lavadora

"En Alemania he crecido primero de todo como persona, el vivir solo, el tener que ponerme la lavadora, aprender a ser mayor..., me ha ayudado mucho y estoy muy contento por cómo me ha ido fuera del baloncesto. En la pista he tenido cada vez más protagonismo, hemos ganado un campeonato. Estoy muy feliz de la decisión que tomé, de cómo ha ido, cómo he mejorado, me ha ayudado a ser más profesional, ir antes de los entrenos a trabajar, quedarme después, prepararme por las tardes. Me he demostrado a mí mismo que he dado un paso adelante aunque tenga muchas cosas por mejorar. Estoy listo para lo que tenga que venir", respondió a EL PAÍS.

Estos dos cursos de mili alemana han corrido paralelos a su paso al frente con la selección española. Núñez fue campeón del Europeo sub-16 de 2019 y del Europeo sub-20 de 2022, cita en la que fue elegido el mejor del torneo. Aquel verano estuvo en la órbita de la absoluta para acudir al Eurobasket, pero su momento llegó en el Mundial del pasado verano. Las bajas de Ricky Rubio y Lorenzo Brown le otorgaron el volante de España junto a Alberto Díaz. El benjamín del grupo respondió. "Está destinado a ser el líder del equipo en el futuro", le señaló Scariolo.

Con 17 encuentros con la absoluta en la mochila, la próxima parada puede ser el preolímpico de Valencia y los Juegos si el equipo se clasifica, el deseo además de coincidir con Ricky Rubio. Mientras, llegará el draft de la NBA, al que tiene previsto acudir en lugar de esperar otro curso que le concediera más visibilidad en Europa (también planea presentarse Izan Almansa, mientras Aday Mara y Baba Miller no se inscribieron). Hay mucho por decidir en un verano con muchos escaparates.

#### Eurocopa. Austria contará con David Alaba como técnico asistente

David Alaba, jugador del Real Madrid, acudirá a la Eurocopa de Alemania como miembro del staff técnico de la selección de Austria. El central se ha incorporado a la concentración de la selección de Ralf Rangnick, que se medirá en la primera fase con Países Bajos, Francia v Polonia. Alaba sufrió en diciembre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le ha impedido volver a los terrenos de juego.

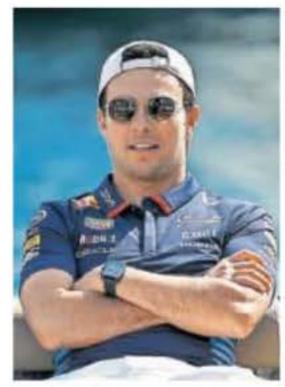

Checo Pérez.

#### Fórmula 1. El piloto mexicano Checo Pérez renueva con Red Bull hasta 2026

Checo Pérez, de 34 años, ha renovado por dos temporadas con Red Bull, según anunció la escudería. Pérez será compañero del campeón del mundo Max Verstappen al menos dos campañas más, que harán un total de seis en la escudería más exitosa de los últimos tiempos. El mexicano llegó a Red Bull en 2021. Un año antes, pilotando un Racing Point, logró el triunfo en el GP de Sakhir. Ya con Red Bull firmó cinco victorias más.

#### Liga ACB. Quinto y definitivo partido entre el Unicaja y el UCAM Murcia

EL Unicaja recibe hoy (20.30 horas, Movistar) al UCAM Murcia en el quinto y definitivo partido de las semifinales del playoff por el título de la Liga Endesa, después de forzar el conjunto andaluz el 2-2 en la serie y remontar el inicio fulgurante de su rival. Ninguno de los dos equipos ha logrado ganar ante su público en toda la serie. El Madrid espera en la final. De clasificarse el Unicaja tendrá el factor campo a favor.

## CULTURA



Winston Churchill, durante una visita al Berlín conquistado por los soviéticos en 1945. GETTY

Un nuevo y revelador libro de un general y un archivista británicos analiza el desembarco de Normandía en su 80º aniversario desde la óptica del primer ministro

## Churchill sudó sangre el día más largo

#### JACINTO ANTÓN Barcelona

El libro El Día D de Churchill, del general retirado británico Lord Richard Dannatt y su compatriota el experto archivista Allen Packwood (Crítica, 2024) analiza el desembarco de los Aliados en Normandía, del que mañana se cumplen 80 años, a través del papel que jugó en ese momento clave de la II Guerra Mundial el entonces primer ministro del Reino Unido. En un relato apasionante (en el que no faltan el dolor de la población civil y grandes aventuras individuales) y lleno de información interesantísima extraída de los archivos personales de Winston Churchill, el libro repasa el antes, el durante y el después de la invasión de Francia.

Lo hace con especial atención a las dudas y las decisiones del líder británico, al que se había hecho responsable del fracaso de la campaña anfibia en los Dardanelos y de los desastrosos desembarcos en Galípoli en la I Guerra Mundial (y luego también del descalabro de Narvik, a inicios de la segunda contienda). La gran pesadilla de Churchill era que las tropas de invasión quedaran atrapadas en las playas y fueran diezmadas. "¿Te das cuenta de que, cuando te despiertes por la mañana, es posible que hayan muerto 20.000 hombres?", le dijo angustiado a su mujer Clementine la víspera del Día D.

En una entrevista con este diario, en la que se les preguntaba su
opinión sobre la icónica Salvar al
soldado Ryan y su impacto en la
imaginación popular sobre lo que
fue el día más largo, ambos autores afirmaron que la secuencia
de apertura de la película describe de manera "muy vívida y precisa" los horrores del desembarco
de los estadounidenses en la playa
Omaha. Pero matizan que es "un
poco fantástica" y escamotea el esfuerzo británico.

"Pretender que Tom Hanks y su band of brothers es toda la visión del Día D es muy restrictivo. No fue así". En realidad, las tropas británicas desembarcadas en Gold aliviaron la presión en Omaha, señalan, e impidieron un contraataque alemán en esa playa que hubiera devuelto al mar a los estadounidenses. Sobre todo, recalcan, "si Churchill no hubiera conseguido aplazarlo hasta que se dieran las condiciones adecuadas en 1944, el desembarco no hubie-

ra tenido éxito". Dannatt subraya: "A Churchill le gustaba mucho el cine, y habría disfrutado con el filme de Spielberg, pero le hubiera gustado ver más tropas británicas en la película".

Dannatt y Packwood reivindican al Churchill de 1944, cuyo papel, señalan, es mucho menos conocido y valorado que el que desarrolló en 1940, la "hora más gloriosa" del "sangre, sudor y lágrimas" y el "nunca nos rendiremos". Finalmente, desde luego, los británicos lucharon en las playas, pero de otra manera.

A la opinión bastante extendida de que Churchill era reacio a abrir un segundo frente en Francia y titubeó con la invasión, los autores oponen su criterio de que el primer ministro obró con la necesaria cautela antes de apoyar una operación que sin la preparación adecuada podría haber supuesto un revés catastrófico. En todo caso, destacan, la aportación de Churchill "fue fundamental para la programación temporal y la naturaleza de la Operación Overlord".

Dannatt y Packwood rastrean las primeras semillas del Día D ya en la evacuación de Dunkerque (por su excelente planificación) y siguen el largo camino lleno de obstáculos hacia la invasión que incluiría la difícil negociación con los aliados Roosevelt, Stalin y De Gaulle, tanteos (el desastre de Dieppe en agosto del 42, el poco conocido simulacro Tigre en abril de 1944), un rodeo que llevaría a desembarcar antes en el Norte de África y en Italia, elaborados engaños a los alemanes y una planificación colosal.

Entre los requisitos indispensables para lanzar la invasión y de los que Churchill era muy consciente, detallan los autores, estaba controlar el mar y ganar la batalla del Atlántico—especialmente, conjurar la amenaza de los submarinos alemanes—, dominar el aire, acumular suficientes hom-

Estaba atormentado por el recuerdo de los fracasos anfibios en Galípoli y Narvik

"Salvar al soldado Ryan' escamotea el esfuerzo británico", critican los autores bres y material (como las naves de desembarco), y dotar de experiencia y moral a las tropas.

Richard Dannatt y Allen Packwood explican que ambos sienten una implicación especial por este aniversario. El primero, porque ha sido coronel de los Green Howards, el mismo regimiento al que pertenecía el sargento mayor Stan Hollis, uno de los protagonistas del libro y el único ganador de una Cruz Victoria el Día D -cargando dos veces contra posiciones alemanas-, y por su labor en la creación del Centro Educativo Winston Churchill sobre la playa de Gold, donde combatió Hollis y donde se encuentra el Memorial británico de Normandía. El centro Churchill, explica, lo inaugurará mañana el rey Carlos III y tiene como propósito hacer entender a las futuras generaciones lo que fue el Día D y "el papel de los británicos en el restablecimiento de la libertad en Europa".

#### Incertidumbre y riesgo

En cuanto a Packwood, cuya labor en el libro culmina una larga experiencia de 30 años trabajando con los documentos personales de Churchill, recuerda que el 80° aniversario del Día D coincide con el 150° del nacimiento de Churchill (1874-1965). "De forma que es muy pertinente poner el foco en el papel del primer ministro", apunta.

"Hoy, sabiendo lo que pasó, es fácil infravalorar el nivel de incertidumbre y riesgo que presentaba la invasión de Francia", dice Dannatt. No estaba nada claro que fuera a salir bien, y si hubiera fracasado el precio habría sido altísimo, incluido el fin político de Churchill". El general retirado recalca que el fracaso era una posibilidad muy real, incluso en junio de 1944. Un factor incontrolable era el clima, que solo ofreció una ventana de oportunidad el 6 de junio (bien aprovechada). Pero además podía haberse producido una brecha en la seguridad que revelara toda la operación a los alemanes. O Hitler podía no haber maniatado a sus divisiones Panzer. "Había muchísimas maneras de que las cosas fueran mal".

¿Hubieran ganado la guerra los Aliados sin el desembarco? 
"Sí", coinciden los dos autores, aunque hubiera requerido más tiempo, y hubiera dejado a la URSS en una posición más fuerte. Además, el retraso en acabar la guerra significaba que Hitler podía seguir con el Holocausto, que los Aliados conocían.

Las mujeres fueron claves en muchos ámbitos del Día D, recalcan. Una de las hijas del propio Churchill, Sarah, trabajaba en la unidad de interpretación fotográfica de la RAF y analizó las fotos de las rampas de lanzamiento de las V-1. Hitler seguía amenazando como el ojo de Saurón en el cielo en aquel principio del fin que aún costaría mucha sangre, sudor y lágrimas.

CULTURA 45

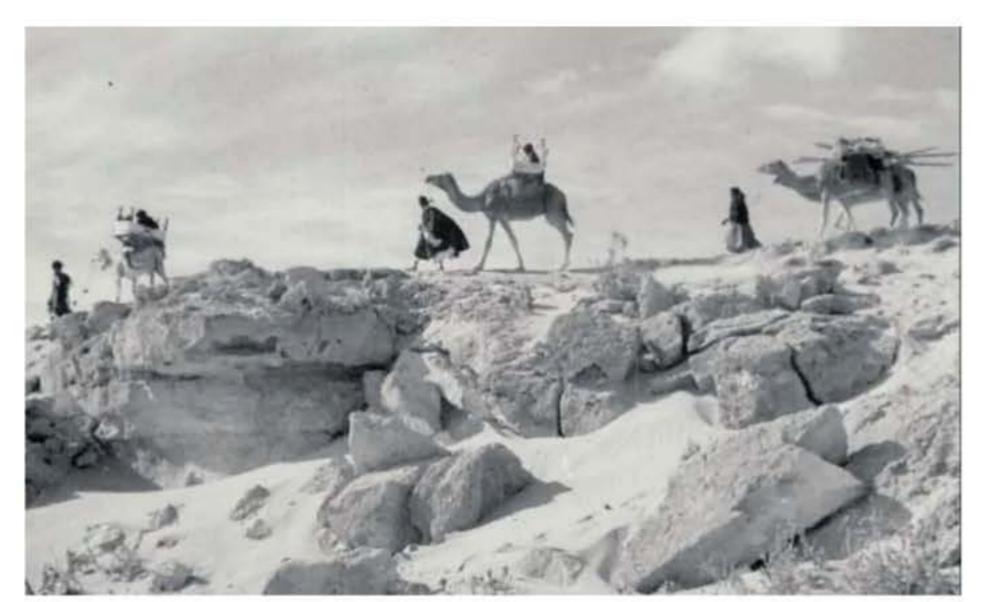

Un momento de Herencia imperial (1951), rodado en Marruecos, en una imagen de la Filmoteca Española.

La digitalización del archivo sobre los territorios africanos de Hermic Films impulsa un ciclo de películas y una investigación

## La España colonial, en el cine encargado por el franquismo

CAIO RUVENAL Madrid

"En principio fue la tierra virgen de África. Había allí otros hombres y mujeres de tez oscura, seres humanos que vivían en estado semisalvaje, esclavos hasta el límite de la naturaleza. Todo era primitivo en el principio y hasta casi bestial. [...] Llegó España con muchos y en muchas ocasiones, y los hombres de tez oscura empezaron a aprender". Son los primeros minutos del corto documental La siembra milagrosa (1956), con la voz en off de Santos Núñez, uno de los cuatro miembros de la productora Hermic Films que a finales de 1944 navegaron durante 21 días para rodar en Guinea Ecuatorial. Fue la primera de varias expediciones que se extendieron hasta los años sesenta, encargadas por el régimen franquista para difundir su actividad colonial en tierras africanas. Gran parte de esa producción se ha digitalizado por primera vez y puede verse hasta mañana en el cine Doré de Madrid, una de las sedes de la Filmoteca Española, como parte del seminario Archivos filmicos y documental colonial: las colecciones de Hermic Films, que se celebra en la Universidad Carlos III.

"Franco tuvo desde el principio, desde la creación del No-Do, la confianza y seguridad de que el cine es una herramienta de propaganda maravillosa", explica Miguel Fernández, director del doctorado en Investigación en Medios de Comunicación de la Carlos III



La puerta entornada (1954), en un momento en Guinea Ecuatorial.

y jefe de la investigación El documental institucional y el cine de aficionado coloniales: análisis y usos. Un proyecto en el que se embarcó junto a la Filmoteca, cuando la institución anunció en noviembre de 2022 la donación, por parte de los descendientes de Manuel Hernández Sanjuán (director de las piezas audiovisuales y cabeza de Hermic Films), de más de 60 documentales - muchos cortos y algunos largos- rodados en los protectorados españoles de Marruecos, el Sáhara español y Guinea Ecuatorial.

"Es una fuente sobre la historia o, más bien, sobre la forma de La mirada sobre Guinea es de lástima y la de Marruecos, de hermandad

La mención a los Reyes Católicos conecta gran parte de estos títulos

presentar la historia colonial. No representa la realidad de las colonias, sino que ha sido pensada para elevar un discurso propagandístico de las tareas de España en esos sitios. Nos da un acceso visual a esas zonas, pero no se puede entender sin ese filtro al servicio de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que pagaba la producción". Las películas combinan imágenes de un viajero asombrado por su primer contacto con un mundo nunca visto -el inabarcable verde de la selva guineana que no cabe en el plano, los camellos que se vuelven miniatura en el desierto sin horizonte del Sáhara— con una aleccionadora voz narradora que apunta los beneficios de explotar la madera, el café, los minerales de Khouribga, o del proceso de alfabetización y de la instalación de centros médicos en la zona. "Es una parte de la historia de España, nos guste o no, que no se enseña en los colegios, y que nos ayuda a indagar en las relaciones que tenemos con otras geografías, reflexionar sobre las migraciones", señala Fernández.

La tesis de la cultura occidental y católica como superior se sustenta más en las producciones filmadas en Guinea. En una parte de Herencia imperial (1951), rodada también en otros países, como Marruecos, se ve a unos indígenas construyendo una choza con troncos de bambú y cuerda; en la siguiente escena aparece la sede de la Gobernación española en la capital, Bata, con la voz radial de Núñez: "Al lado de esta vida primitiva y simple, se desarrolla otra que España impulsa, conduciendo a Guinea por el camino de la prosperidad". "Cuando se aborda el territorio guineano vemos un discurso paternalista, muy en la línea de la teoría de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, un discurso que viene a infantilizar a la gente de estos territorios", opina la técnica de la Filmoteca Mabel Fuentes, del equipo que digitalizó algunas de las películas.

#### "Tratados como salvajes"

"Si los guineanos eran tratados como salvajes, con Marruecos [al que se le dedica la sesión de hoy] hay una familiaridad por el pasado africanista de Franco, por lo que busca una hermandad o fraternidad", apunta Fernández.

Si la mirada a Guinea es de lástima y la de Marruecos de hermandad, la del Sáhara es donde más postales imponentes captura el líder de Hermic, Hernández Sanjuán, quien se convertiría en un referente de la dirección de fotografía del cine español en Guinea. Pero hay otro elemento en el archivo que conecta gran parte de las producciones: la aparición de los Reyes Católicos. Con imágenes de apoyo de sus tumbas de mármol en Granada o en los retratos pictóricos de la época, son la voz de los superiores a los que Franco y el régimen responde.

#### Natalia Litvinova, premio Lumen de novela

ANDREA AGUILAR Madrid

La segunda edición del Premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros, recayó ayer en la poeta Natalia Litvinova, que debuta con *Luciérnaga* como novelista. De origen bielorruso, Litvinova llegó en 1996, el día que cumplía 10 años, a Argentina con su familia. "Terminé este libro días antes de enviarlo al concurso, pero llevaba muchos años con esta historia en la cabeza", explicó la autora, conectada desde Buenos Aires por videoconferencia.

La historia de su familia y del exilio es el hilo de *Luciérnaga*, un libro en el que, según explicó, jugó un importante papel su madre y los cuadernos que esta escribió por petición de Litvinova para narrarle las vicisitudes y recuerdos de todo lo que había vivido. "Aunque trabajé con textos fragmen-

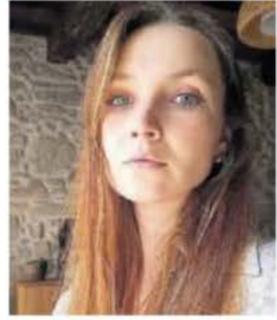

Natalia Litvinova.

tarios, no quería que este libro se transformase en un poemario". Según expone el fallo del jurado, que leyó Ángeles González-Sinde, *Luciér*naga contiene "la difícil cualidad de la sencillez", y "pasa del realismo a lo mítico con naturalidad", sin renunciar al "humor y la ironía".

Los traumas, la memoria y la resistencia, dijo Litvinova cuando tomó ayer la palabra, eran las claves que había tocado en su poesía y sobre las que ahora ha vuelto "en una longitud que no había probado".

En esta segunda edición del premio Lumen fueron remitidas 549 novelas procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. En la primera edición del premio el año pasado, resultó ganadora la argentina Leticia Martin con el thriller Vladímir.

CULTURA EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

De Tàpies a José Guerrero, un grupo de jóvenes artistas crearon en los sesenta una serie de obras que llegaron a los grandes museos y acapararon premios

## La última edad de oro del arte español

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

Es quizá la década de oro de una de las mejores generaciones del arte español de toda la historia. Tàpies, Manolo Millares, José Guerrero, Oteiza, Canogar, Chillida, Antonio Saura, Esteban Vicente o Martín Chirino no solo encontraron en los años sesenta un reconocimiento que pocos imaginaron, sino que produjeron gran parte de sus principales obras. La de Tàpies de aquellos años destacó con una fuerza incontestable. Participó en las ediciones de la Bienal de Venecia de 1952, 1954, 1956 y 1958 (donde se mostraron Gris con cinco perforaciones y Marrón con huellas de dedos laterales Nº LXIII, y donde también participaron Chillida y Saura) y en la Bienal de São Paulo de 1957. Pero el gran momento llegó en 1960: formó parte de la exposición colectiva New Spanish Paiting and Sculpture, organizada por el MoMA de Nueva York. Dos años más tarde, en 1962, y cuando solo tenía 38 años, el Guggenheim le dedica una muestra antológica.

Hoy esas obras de los sesenta son las más buscadas y gran parte pertenece a colecciones americanas. "Quizá estas personas deberían ver mejor, porque sus años setenta, ochenta y noventa también son extraordinarios". concede Manuel Borja-Villel, antiguo director del Museo Reina Sofia y de la Fundación Tàpies.

Un comisario franquista, Luis González Robles, resultó esencial para la carrera de esta generación, especialmente para el propio Tapies (1923-2012). En España trabajaban artistas de gran talento cuya pintura, abstracción lírica (Guerrero) o informalista (Canogar), no suponía ninguna amenaza para el régimen. Al

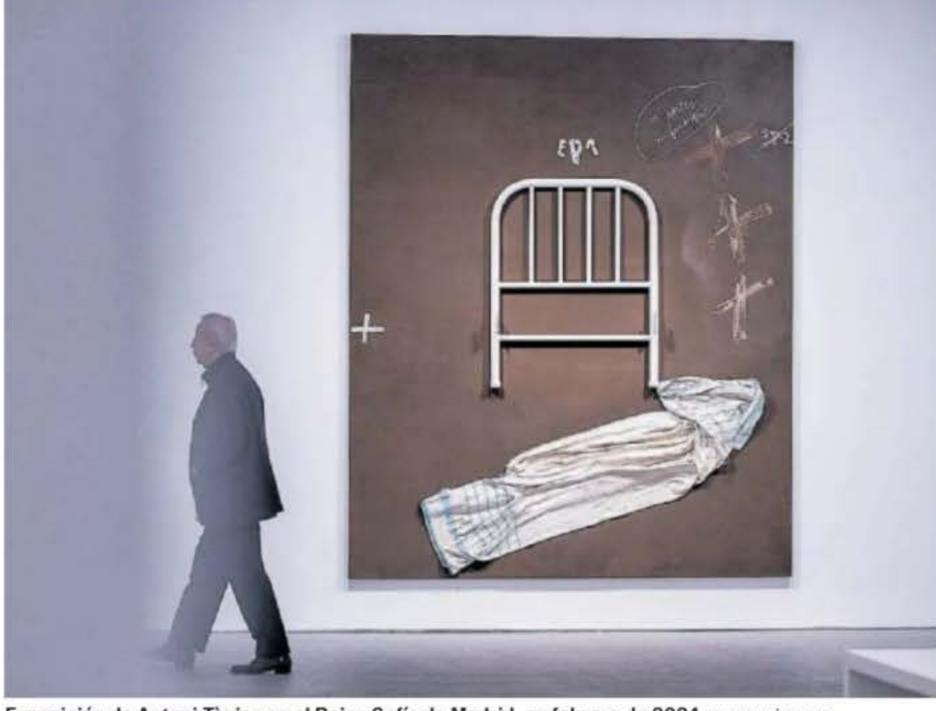

Exposición de Antoni Tapies en el Reina Sofía de Madrid, en febrero de 2024. CLAUDIO ALVAREZ

-aunque fueron conscientes de que la dictadura quería aprovecharse de ellos-mostraron una mínima resistencia.

En este contexto histórico, y como si las leyes físicas no existiesen, sucede un tiempo extraordinario del arte español. Volviendo a Tàpies: "Los sesenta, más allá de lo que está sucediendo en el mundo, es cuando el creador catalán toma posición y decide plantearse y ser totalmente consciente, aunque ya lo era, de la función social y política del arte", apunta Imma Prieto, directo-

contrario, era un trampantojo de ra de la Fundación Tàpies. "Es un modernidad. Y muchos artistas inmenso artista, pero en su posi- Eran conscientes de ción política mezcla luces y sombras -observa el crítico de arte Fernando Castro Flórez -- Su antifranquismo es más epidérmico y superficial. Miró se opuso con más fuerza al régimen".

> Después del pintor catalán, tal vez fuera Manolo Millares (1926-1972) el gran artista de aquellos años sesenta. Transitó una corta vida y un escaso éxito comercial. Sus arpilleras, con las que empezó a trabajar en los sesenta y que hoy son valoradas en miles de euros, las rehuía hasta su casera como pago del alquiler en Cuenca.

que el régimen los usaba para aparentar modernidad

Guerrero absorbió el expresionismo abstracto y triunfó en Nueva York

Afuera, en el mundo, esos años "generaron obras de altísima calidad en bastantes lugares, muchos artistas diferentes, muchos lenguajes plásticos", desgrana el comisario independiente Bartomeu Marí. "¿Por qué? Quizá por la sensación de opulencia y avances en todos los sentidos (económico, técnico, científico) después de la II Guerra Mundial", reflexiona.

Bajo esta tensión, cada artista busca su propio espacio. Chirino habla inglés, lo que le ayuda a trabajar con galerías estadounidenses y francesas, Jorge Oteiza gana el Primer Premio de Escultura de la Bienal de São Paulo en 1957 por sus piezas que relacionan la geometría del espacio con la luz y la sombra; Esteban Vicente (1903-2001), pese a nacer en Segovia, vivirá casi toda su vida en Estados Unidos.

Un joven granadino desconocido, José Guerrero, llega a Nueva York en 1949 con la memoria repleta de poesía. De familia humilde -su madre era lavandera-un día bajando de la Alhambra conoce a Lorca, quien le dice: "Tira los papeles al aire y vete a buscar mundo". Honró la frase. Todo país es patria para un hombre y exilio para otro. En 1954 expone en una de las mejores galerías americanas: Betty Parsons. Entabla amistad con Rothko. Motherwell, Kline. Un año antes había adquirido la nacionalidad estadounidense y hasta 1963 no regresará a España. Absorbe el expresionismo abstracto y el museo Guggenheim le compra un mural. Tiene cerca de 40 años.

"Es una época, los sesenta, en la que las grandes colecciones adquieren obra suya. Está influido por esa corriente pictórica, pero no hay que olvidar que se inventó a sí mismo", aclara Yolanda Romero, exdirectora del Centro José Guerrero. En 1966 pinta, quizá, su cuadro más simbólico, La brecha de Viznar, respuesta a su amistad con la familia Lorca y el trauma de la guerra. La dictadura solo vio una mínima resistencia. La abstracción jamás fue un peligro.

## Llevamos a tu casa los mejores vinos

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.



Promociones válidas para mayores de 18 años, en la Peninsula.











La colombiana Delcy Morelos lleva a Sevilla una exposición donde la naturaleza se adueña del protagonismo

## Las plantas de Colón siembran de arte la Cartuja

#### AMALIA BULNES Sevilla

El olor a tierra mojada espesa el aire en el interior de los claustros del monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas en Sevilla, hoy convertido en sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Se cruzan y confunden aromas del viejo y el nuevo mundo en un enclave que tuvo especial significación en el azaroso periplo vital del almirante Cristóbal Colón. También en su muerte, igual de viajera que su vida, por ser uno de los primeros lugares en donde encontraron sepultura sus restos, antes de su traslado a Santo Domingo.

El centro de arte andaluz es aún hoy un remanso de silencio cartujo. Es curioso que, a pesar de las monumentales instalaciones que la colombiana Delcy Morelos (Tierralta, 57 años) ha construido para mostrarlas en *Profundis*, su primera exposición individual en España, el recuerdo más inmediato tras la contemplación de este trabajo portentoso sea olfativo.

Morelos, artista que fue la gran sorpresa en la Bienal de Venecia 2022 y que actualmente tiene en la DIA Art Foundation de Nueva York su primera exposición individual en Estados Unidos, llega por primera vez a España con una única escala en Sevilla. Y lo hace con el mismo espíritu con el que ha cruzado el océano varias veces para presentar su obra plástica en Europa: situar la naturaleza, la Pachamama ("la madre tierra" para los quechuas), en el centro de su obra. Un empeño, por tanto, que convierte el espacio sobre el que ha intervenido en un festín sensorial que invita a pensar en aquella Sevilla a la que en el siglo XVI llegaron, junto con los cargamentos de oro y plata, otros descubrimientos que nos sacarían de apuros en tiempos de necesidad, como la patata o el cacao; y que modificarían para siempre la orografía de nuestros mapas olfativos y sensoriales.

En Profundis, "la tierra está puesta en el lugar del que nunca debió salir", asegura Delcy Morelos frente al altar mayor de la que fuera la iglesia principal del monasterio, ahora convertido en un impactante telón amarillo por el que se resbala un manto de albero. Con él lanza un mensaje claro: Profundis es, además de una exposición de obras de bellísimo impacto estético, un proyecto de

compromiso ético y sostenible, realizado con materiales locales y en el que ha involucrado a artesanos y agricultores andaluces.

Es una instalación que se ha creado empleando materiales de Andalucía (el albero de la provincia de Sevilla, la tierra roja procedente de Huelva y de la comarca de La Janda, en Cádiz), en línea con la trayectoria de Delcy Morelos en la última década, "donde la tierra ocupa un espacio fundamental. También ha contado con jóvenes alumnos de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla que han podido participar de la producción", según explica la directora del centro, Jimena Blázquez.

#### Memoria sensorial

Las raíces vistas, las hojas nuevas, la explosión de los brotes de las primeras plantas que Colón trajo a España desde América son, por tanto, los ingredientes que conforman *Profundis*. "Pareciera que el monasterio estaba predestinado a recibir la obra de Morelos, para recuperar una memoria sensorial perdida", reflexiona Blázquez, comisaria asimismo de la muestra.

Morelos, por su parte, invita a visitar la exposición en silencio y en un ambiente de penumbra, en el que al espectador "se le van revelando los detalles de la obra a medida que sus ojos se acostumbran a la semioscuridad", comenta la artista, sorprendida "de la fertilidad de la tierra andaluza", que hará que la obra se vaya modificando con el paso del tiempo: "Algunas piezas brotarán", confía.

En el monasterio de la Cartuja se encuentra también el primer árbol de América, que plantó Colón a su regreso del primer viaje a América. Un ombú, vocablo guaraní que significa "el que atrae a la lluvia" y que adquiere una especial significación en una ciudad de grandes temporadas áridas como es Sevilla. "Ese árbol es un dios de la tierra, y por eso he querido buscar lo sagrado y devolver de nuevo a este entorno su carácter religioso y ancestral".

Profundis puede verse en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hasta la primavera del próximo año, 2025, cuando Delcy Morelos espera que las plantas hayan hecho "su propia evolución", por lo que invita a pasear por ella varias veces, en distintas épocas del año.



Delcy Morelos, en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, con una de sus obras. PACO PUENTES



48 CULTURA EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

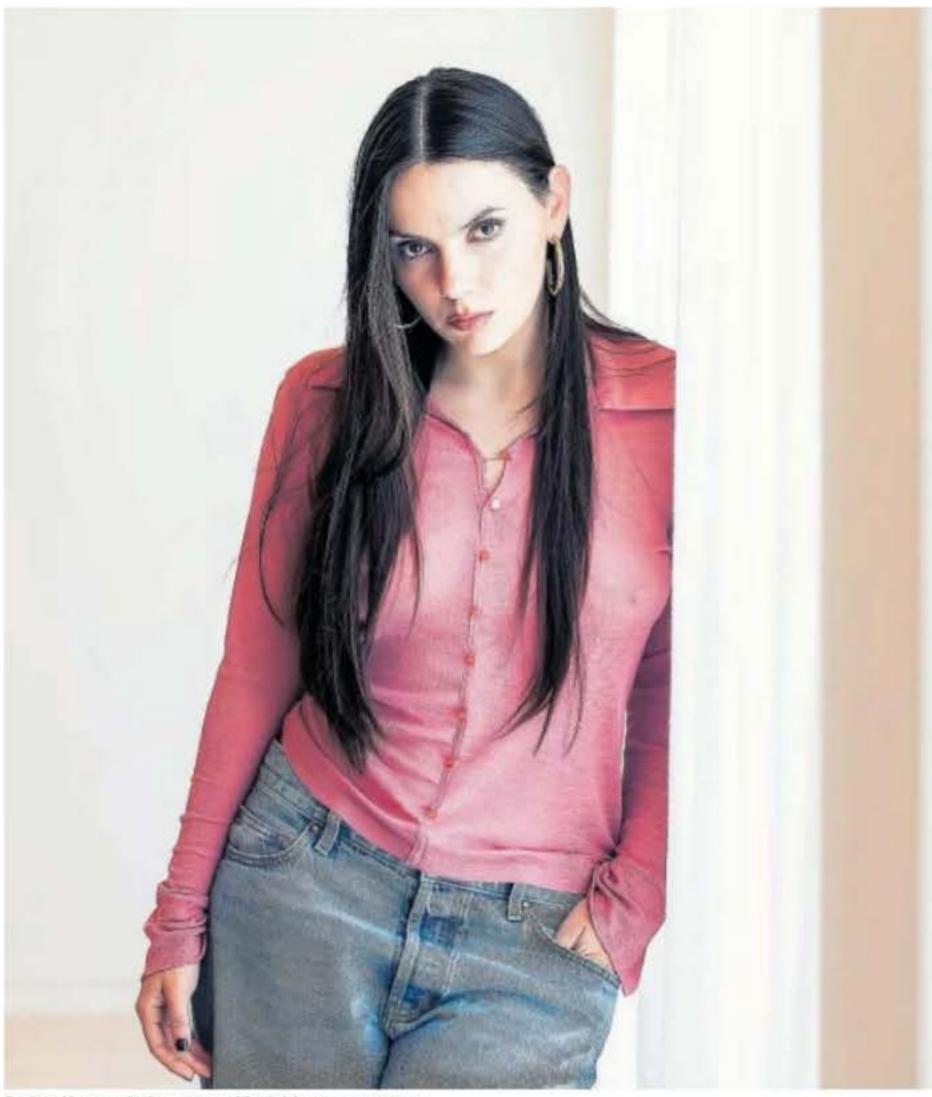

Dafne Keen, el viernes en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

#### Dafne Keen Actriz

## "En mi generación se ha perdido el respeto a los mayores y su sabiduría"

Con su papel en 'The Acolyte', la madrileña se convierte en la primera intérprete española en dar vida a una 'jedi' en la saga Star Wars

#### ENEKO RUIZ JIMÉNEZ Madrid

Dafne Keen (Madrid, 19 años) regresa a su ciudad natal con el tiempo marcado por la gira de promoción. Y ha vuelto con galones: se ha coronado como la primera jedi española de Star Wars. Pero, pese al poder de la fuerza, está agotada. Estos días, además, ha ejercido de guía turística improvisada para el equipo de la

serie. Esta noche los lleva a un tablao flamenco. No puede dejarse ni un clásico: "¿Para las 22.00 habremos acabado?", pregunta al equipo de Disney a eso de las tres de la tarde. No tiene ni 20 años, pero ya domina esta parte de su trabajo. "Siempre me da un poco de rabia no ver a mi gente. En realidad soy un desastre gestionándome los tiempos, pero me tienen a rajatabla", bromea.

Pese a su juventud, Keen está curtida en grandes producciones. Su carrera empezó a los nueve años, cuando protagonizó con su padre, el actor británico afincado en España Will Keen, la serie española Refugiados. Y en 2017 ya alcanzó fama global. Su rabia mutante fue la elegida para encarnar a la pequeña clon de Lobezno en Logan. A eso le siguió protagoni-

zar la serie de HBO *La materia oscura*, basada en otra saga literaria infantil con gran seguimiento. En su rodaje... creció.

Ahora hace un triple salto mortal perfeccionado en 12 años de educación circense con la serie Star Wars: The Acolyte, con la que desde hoy viaja a una galaxia muy muy lejana ubicada en Disney+. "Da miedo estar en sagas con tantos fans, pero también está guay que a la gente le importe lo que haces", explica esta actriz que, con solo cuatro trabajos, ya se ha puesto frente a tres grandes franquicias de ciencia ficción. "Siempre supe que quería ser actriz, pero, poco a poco, me fui dando cuenta de que esto es un curro, de que es mi profesión. Al principio, estaba jugando y mi vida seguía igual al volver a Madrid".

La nueva serie del universo galáctico creado por George Lucas empieza con el asesinato de un *jedi.* Sucede mucho antes de las películas que conocemos, y, por lo tanto, estos poderosos monjes samuráis mantienen su influencia en la galaxia. En el fondo, es otra historia sobre poder, espadas láser y familias enfrentadas. Keen se revuelca en maquillaje alienígena y empuña su sable como padawan seria y responsable (un cruce entre David Bowie y Mr. Spock) del maestro Sol, al que interpreta Lee Jung-jae, conocido por protagonizar El juego del calamar. El actor interpretó su papel fonéticamente. Solo habla coreano, recuerda Keen: "Estaba un poco como pez fuera del agua. Había mucho lenguaje no verbal e intenté aprender palabras en coreano".

Esa doble identidad de la que habla, ese vivir en dos mundos, es parte de la personalidad inherente de Keen: "Mi yo español [su madre, la actriz María Fernández Ache, es española] y mi yo inglés son completamente distintos. Y entender tanto la cultura hispana como la sajona te abre un abanico amplio". Eso sí, si hay que quedarse con un desayuno, se queda con los churros, y si hay que optar por una cantante, con Rosalía.

La actriz está encantada con la química que ha logrado con el actor al que ella llama J. J. "Cuando empecé con Hugh Jackman [en Logan], yo no me di cuenta de lo especial que era lo que teníamos. Pensaba que tendría una conexión creativa con todos, porque era natural. Cuanto más trabajas, más te das cuenta de que no es lo normal", reconoce, y matiza con los ojos iluminados: "Hugh es un amor, la generosidad personificada". ¿Su futuro en Marvel, ahora que él vuelve en Deadpool?: "Ojalá, pero no te voy a decir más", ríe.

De momento, tiene suficiente con lidiar con los fans galácticos. La serie es la primera de Star Wars capitaneada por una escritora, Leslye Headland (responsable de Muñeca rusa); tiene una actriz protagonista negra y queer, Amandla Sternberg, y un elenco muy diverso con sotanas de jedi. Las críticas del público más iracundo de internet, por supuesto, no tardaron en llegar tras el tráiler. "Recibo muchos proyectos que dicen: 'Mujer empoderada'. Una de las cosas que me gustó es que el guion no las definía así. Simplemente estaban. No me gusta el término. Un hombre nunca diría: 'Es un honor poder hacer de hombre empoderado".

Pero, ¿por qué hay críticas tan enfurecidas contra las mujeres en Star Wars? "Creo que, sin haber visto la serie, es muy fácil ver solo a un montón de mujeres y gente de color y criticar, pero los personajes no se han escrito para un color de piel o personalidad. Simplemente, resulta que Amandla es una pedazo de actriz. No tiene nada que ver con la raza, género ni identidad sexual... Es lo que son", reflexiona y añade sobre el uso de las redes sociales: "Los móviles generan falta de empatía y

desconexión. Vemos tanto contenido sobre tantos problemas en el mundo que olvidamos que hay alguien detrás. Lo que vemos en Palestina, en Congo, en Sudán, en Ucrania... son barbaridades que vemos en el teléfono y luego dices: 'Qué pena' y pasas al siguiente vídeo".

Por eso, alcanzar esa madurez hoy frente a las cámaras es todavía más difícil. Pero Keen tiene un discurso muy curtido: "Tengo una relación extraña con las redes. Por una parte, son cruciales para nuestro día a día, pero si lo piensas son tan irrelevantes... Me encantaría borrarlas, pero por mi trabajo no puedo", subraya sin esconder que ella también mira las críticas.

Eso sí, espera de que al ver The Acolyte, alguno cambie de opinión. "La gente está muy cómoda diciendo cosas feas en línea. Me da pena, porque creo que es una cosa que te mancha el alma. Es odiar por odiar. ¿Por qué no aceptamos que por tener una plataforma no hace falta que compartas todo lo que pienses? ¿Qué aportas, qué ganas insultando a alguien que no conoces?", reflexiona la actriz.

Ese temple le sirve para mantener los pies en el suelo: "Muchos que tienen talento de joven luego se duermen en los laureles porque piensan que esto se les da bien de una forma natural. Pero hay que aprender. Yo nunca he estado cómoda. Imaginate si ahora me formo, podré mejorar mucho. Soy un gran creyente de los maestros, mi abuela era profesora de Historia y me encanta estar en los rodajes frente a *profes* que me enseñan. Creo que en mi ge-

"Entender tanto la cultura hispana como la sajona te abre un abanico amplio"

"Me encantaría borrar mis redes, pero por mi trabajo no puedo"

neración se ha perdido el respeto a los mayores y su sabiduría. Tengo 19 años, no tengo ni puta idea y estoy a verlas venir. Me encanta ver a Leslye y pensar en si alguna vez podré dirigir".

De momento lo ha aprendido casi todo de sus padres. En la vida, y en el cine. Con ocho años vio por primera vez La guerra de las galaxias con ellos. Le dejaban verla hasta que se volvía violenta. "Me enamoré del cine con musicales como Cantando bajo la lluvia, Guys and Dolls y Oklahoma!. No creo que haya películas malas, pero cuando mis padres consideraban que veía algo malo, me ponían un Tarkovski, Bergman o Cassavetes. Veía un blockbuster, y me decían, ahora vas a ver *Ida*, peliculones, claro", dice encantada.

GENTE 49

Las dos hermanas pequeñas del clan Kardashian han pasado unos días en la isla en un megayate junto a su madre, Kris

## Kendall y Kylie Jenner, de vacaciones en Mallorca

#### LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma

Un vídeo corto viral con un par de cervezas de una marca española ha puesto sobre la pista a los millones de seguidores de las hermanas Kendall y Kylie Jenner sobre el destino de sus últimas vacaciones. Las pequeñas del clan Kardashian han pasado unos días de asueto surcando las aguas de las islas Baleares a bordo del megayate Rising Sun, propiedad del magnate David Geffen, que acostumbra a alojar en su inmenso barco a la flor y nata de Hollywood. Días de sol y playa en un incipiente verano que las famosas hermanas han pasado junto a su madre, Kris Jenner, y la pareja de esta, Corey Gamble. Las hermanas han dejado pistas en sus redes sociales de su recorrido esta última semana en varias fotografías entre puestas de sol y posados en la cubierta del yate. Entre ambas acumulan casi 700 millones de seguidores en Instagram; la modelo Kendall Jenner (28 años) tiene 293 millones, y la empresaria Kylie Jenner (26 años), 399 millones de seguidores.

Su periplo a bordo del Rising Sun, el sexto yate más grande del mundo con 138 metros de eslora, comenzó el 26 de mayo en el Port Vell de Barcelona, donde estaba amarrada la embarcación. Ese día fueron fotografiados en el puerto la matriarca del clan y su novio, que se encontraban en el yate cuando un grupo de ecologistas arrojó pintura negra a varios barcos para protestar por los subsidios a los combustibles fósiles. La pareja había llegado ese mismo día en avión privado a Barcelona. La noche siguiente, el megayate zarpó rumbo a Mallorca ya con las dos hermanas Kendall y Kylie a bordo.

El Rising Sun pasó esa jornada surcando las aguas del noroeste de la isla balear, en la zona de Deià y Sóller. Las hermanas pasearon por la localidad de Deià, un municipio enclavado en la Serra de Tramuntana y conocido por haber sido el hogar de autores como el escritor Robert Graves. El grupo, parte de un famoso clan que lleva mostrando su vida en realities desde 2007, reservó para comer en el restaurante de un hotel de lujo de la localidad mallorquina. Según explica una persona que coincidió con ellas en las empedradas calles del pueblo, algunos turistas las reconocieron, pero ellas no se dejaron fotografiar. Los guardaespaldas que custodiaban al grupo impidieron a los curiosos acercarse. Por la tarde,



Kendall y Kylie Jenner, en Hollywood en marzo de 2023 . K. M. (WIREIMAGE)

el megayate enfiló hacia la zona de Sóller para parar en algunas calas de la zona.

En las historias que las hermanas han subido a sus cuentas de Instagram aparecen varios posados al atardecer en la cubierta del enorme yate. En uno de los vídeos publicado por Kendall, se puede ver una panorámica de la conocida playa del Torrent de Pareis, en Sa Calobra, tomada desde el megabarco a última hora de la tarde. En otro vídeo de Kylie, las dos hermanas aparecen subidas a una tabla de paddle surf tratando de alcanzar la costa a golpe de remo. Se ha hecho viral en las redes otra

La embarcación, de 138 metros de eslora, pertenece al magnate David Geffen

A su paso por Deià, los guardaespaldas impidieron que la gente se les acercase historia en la que ambas aparecen en actitud relajada cantando una canción de Billie Eilish y bebiendo cerveza de una conocida marca española a bordo de un vehículo. Una oportunidad que no han dejado escapar para hacer publicidad en sus redes sociales: "Cosas que no me esperaba tener en común con Kyle y Kendall: yo también bebo Estrella Galicia", publica la cuenta oficial de la cervecera en X.

Las dos hermanas han abandonado ya la isla, pero el Rising Sun sigue fondeado en aguas del litoral de la Serra de Tramuntana, con la incógnita de si Kris Jenner sigue a bordo. No es la primera vez que los miembros del clan Kardashian pasan unos días en las islas. El año pasado, Kris Jenner y Corey Gamble también estuvieron a bordo de un yate en aguas de Baleares, pero en aquella ocasión se desplazaron desde la costa de Italia, donde habían pasado varios días de vacaciones del que dejaron buena muestra en sus perfiles de redes sociales. El desembarco veraniego de famosos en Baleares ha comenzado.

### Una exempleada de Kanye West lo denuncia por acoso

La que fuera asistente del rapero alega que recibió mensajes de contenido sexual

#### EL PAÍS / EFE Madrid / Nueva York

El rapero Kanye West (Atlanta, 46 años), ahora rebautizado como Ye, afronta una nueva demanda. En esta ocasión, de una exasistente que alega acoso sexual, incumplimiento de contrato, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil, según apuntó el lunes el portal de entretenimiento TMZ, que accedió a la demanda.

Lauren Pisciotta trabajó como asistente personal del artista entre julio de 2021 y octubre de 2022, fecha en la que fue despedida. Según la también modelo, el rapero la echó de su trabajo tras enviarle mensajes de texto y vídeos con contenido sexual. TMZ apunta que Pisciotta era una modelo con perfil en Only-Fans (un servicio de suscripción donde los creadores de contenido, generalmente de tinte erótico o directamente sexual, reciben ingresos de sus suscriptores) donde publicaba fotografías en bikini y lencería con las que tuvo un enorme éxito, lo que la llevó a ingresar un millón de dólares al año (unos 900.000 euros). West la conoció en el momento en el que él había lanzado su línea de ropa y la contrató, según el documento legal. Pisciotta también trabajó con el músico en tres temas de su álbum Donda.

dounidense PageSix, Pisciotta entró a trabajar como asistente de West por la suma de un millón de dólares anuales, bajo la condición de que estuviera disponible para el cantante las 24 horas, durante los siete días de la semana. Unas condiciones que la asistente aceptó. En julio de 2022, él le pidió que borrase su cuenta de OnlyFans, prometiéndole que, a cambio, le pagaría un millón de dólares más al año, lo cual también aceptó. Poco después, según asegura la demandante, West comenzó a enviarle mensajes de texto subidos de tono, vulgares o directamente obscenos. Pisciotta relata que el rapero se masturbaba cuando conversaban por teléfono, y le preguntaba si era capaz de oír o adivinar lo que estaba haciendo, según TMZ. PageSix incluso comparte algunos de los textos a los que ha tenido acceso, en los que supuestamente West compartía mensajes explícitos de

Según recoge el medio esta-

fantasías sexuales que tenía con ella y con otras mujeres. Según la demanda, hubo una gran cantidad de mensajes de texto, fotografías sexuales y vídeos entre la demandante y el demandado, en los que el rapero compartía vídeos en los que aparecía practicando relaciones sexuales con una modelo. Pisciotta también asegura que recibió de West fotografías íntimas de empleados "actuales y anteriores" de la compañía, que incluían tanto "hombres como mujeres".

Más adelante, el artista nombró a Pisciotta jefa de personal de sus diversas empresas, con un salario que ya ascendía a cuatro millones de dólares, pero en octubre de 2022 la despidió. West le ofreció una indemnización de tres millones de dólares que ella aceptó, pero él nunca pagó.

Esta última demanda se suma a una larga lista que el rape-



Kanye West.

#### La demanda incluye incumplimiento de contrato y despido injustificado

ro ha recibido. A lo largo del año pasado y en lo que va de este, ha acumulado denuncias por parte del personal docente que trabajó en su escuela infantil Donda Academy. West también se encontró a principios de 2024 en medio de una disputa legal con los hijos de Donna Summer, quienes acusaron a Ye de haber falsificado sin permiso el éxito de 1977 I Feel Love.

Otro de los grandes quebraderos de cabeza que envuelven al rapero procede de una de sus colaboraciones con Adidas, a la que acusa de vender sus populares zapatillas Yeezy en colores que él nunca aprobó. La marca ha demandado al artista por sus comentarios racistas y le pide una indemnización de 250 millones de dólares (230 millones de euros) por incumplir el contrato.

#### Crucigrama / Tarkus

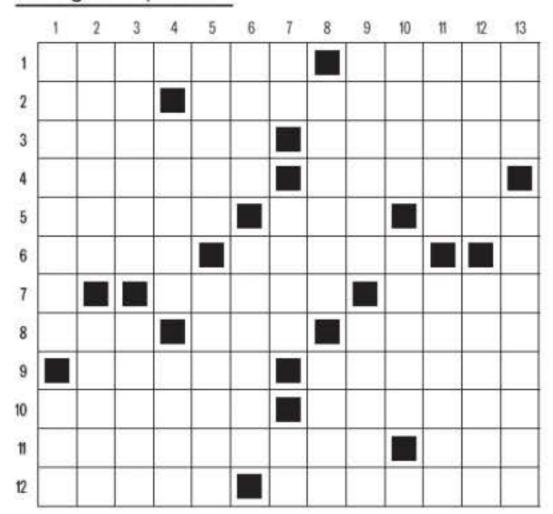

Horizontales: 1. Un oso se alimenta de él en el escudo de la Villa y Corte. Materias a tratar / 2. Unidad clínica de cuidados. Opinadora / 3. Sondee con cierta cautela. Pequeño deportista / 4. Mujeres como la Dama de Elche. Antioxidante rojizo / 5. Divinidades hogareñas de los antiguos romanos. Faemino y Cansado, sin ir más lejos. Mango o sujeción / 6. Río cántabro con gran riqueza piscícola. Permite que gire la puerta. Bitcóin / 7. La cuarta. Cura el salmón, lo... El mejor amigo de Yogui / 8. Bulbo que lleva el escarabajo (?). Una suerte de preceptor. Es bello a pesar de sus espinas / 9. Silba lúgubre el viento. Conjunto de nubes / 10. Les ha sentado muy mal, jestán que...! Expresaran afecto / 11. Surcando las olas del mar. El lirio de la aristocracia / 12. Silla alta para bebés. Póngase ropa. Verticales: 1. A esa persona le falta una extremidad. Siglas demoledoras / Das carpetazo al asunto. Hacerlo en arameo significa maldecir / 3. El parné de los gitanos. Tomarlo es saltar la barrera / 4. En plena tarea. La popular cárcel. Conexionan / 5. Miras por encima, de pasada. Baila el agua / 6. Recorren la sabana en manada. País anglohablante de Sudamérica / 7. Frank Baum creó a su mago. La clásica cúpula con forma de media esfera. Hoy es la autovía A-5 / 8. Suave paño y animal. Asistente de golf / 9. La vengativa ley del ojo por ojo. Para impulsar piraguas / 10. Allí la bicha tentó a Eva. Ese temido virus apareció en Africa. Entrada de teatro / 11. Desplazaba. Emplearla / 12. El indoeuropeo era la lengua de esos pueblos. Os apeáis / 13. La apócope de muchos topónimos. Un castellano-leonés.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Millonetis, CV / 2. Amistad. Batea / 3. Sam. Etapa. Ons / 4. Ananá. Dañada / 5. C. Reno. Decora / 6. Real. Berza. Ap / 7. Aj. Susto. Caso / 8. Rebose. Naif. Y / 9. Canesú. Laica / 10. Muy. Morse. Lid / 11. Otoño. Diáfano / 12. EE. Aspersores.

Verticales: 1. Masacrar. Moe / 2. Imán. Ejecute / 3. Limara. Bayo / 4. LS. Nelson. Ña / 5. Otean. Usemos / 6. Nat. Obseso. P / 7. Edad. ET. Urde / 8. T. Padrón, Sir / 9. Ibáñez. Aleas / 10. Sa. Acacia. Fo / 11. Todo. Afilar / 12. Cenarás, Cine / 13. Vas. Apoyados.

#### Ajedrez — Norway Chess / Leontxo García



#### Carlsen cae ante Nakamura

Blancas: **H. Nakamura** (2.795, EE UU). Negras: **M. Carlsen** (2.830, Noruega). Defensa Ortodoxa (D35). XII Norway Chess (7" ronda, *Armagedón*). Stavanger (Noruega), 3-6-2024.

Carlsen, sorprendido en la apertura, reconoció después que no estaba en modo Armagedón. Nakamura jugó muy bien y muy rápido: 1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cc3 d5 4 c×d5 e×d5 5 Ag5 Ae7 6 e3 h6 7 Ah4 Ag4 8 f3 Ae6 9 Ad3 c5 10 Cge2 Cc6 11 0-0 0-0 12 Te1 (novedad) 12... Te8?! (12... c×d4) 13 Ac2 Tc8 14 Cf4 c×d4?! (14... Ad7) 15 C×e6 f×e6 16 e×d4 C×d4?! (16... Ch7) 17 Ag6! Tf8 18 Af2! Cc6 19 T×e6 d4 (clara ventaja blanca) 20 Ce2! Ac5 21 Cf4 Cd5? (diagrama) (21... Ad6 22 Ce2 Dc7) 22 Db3! (demoledor; no hay nada mejor que entregar la dama...) 22... C×f4 (no vale 22... Cce7? por 23 T×e7 A×e7 24 C×d5

Rh8 25 Td1, con ventaja decisiva) 23 Td6+ Rh8 24 Txd8 Toxd8 25 Dxb7 (25 Ae4 era aún más fuerte) 25... Ce5 26 Ae4 Ab6 27 a4 Cc4 28 Da6 Cd2 29 a5 Ac5 30 Ab7 Cb3 31 Td1! d3 32 Axc5 Cxc5 33 Dxa7 Cxb7 34 Dxb7 Tfe8 (técnicamente, las negras están perdidas, pero el peón pasado es peligroso...) 35 g3 (era muy difícil ver a ritmo relámpago 35 a6! d2 36 Dc7! Cd3 37 Dxd8! Txd8 38 Txd2) 35... d2! 36 Db4?! (el camino ganador era, de nuevo, difícil de ver: 36 Rf1! Cd5 37 Txd2 Ce3+ 38 Re1 Cg2+ 39 Rd1 Te1+ 40 Rc2 Ce3+ 41 Rc3 Tc1+ 42 Rb3 Txd2 43 Da8+ Rh7 44 De4+ Rh8 45 Dxe3) 36... Td4!! 37 Dxd2 (tras 37 Dxd4 Ce2+ 38 Rf2 Cxd4 39 Txd2 Cc6, las negras estarían fuera de peligro) 37... Txd2 38 Txd2 Ce6 39 b4 Rg8? (39... Tb8!) 40 b5 Ta8 41 Ta2 (41 a6! daba ventaja ganadora) 41... Rf7 42 Rf2 Re7 43 b6 Cc5 44 Re3 Rd6 45 Rf4 g6 (ahora la posición es de tablas objetivas pero, con sólo un segundo de incremento tras cada jugada, es muy dificil de sostener...) 46 h4 Rd5 47 Rg4 Rc6 48 h5 Tg8 49 Tc2 Rb5 50 hxg6 Txg6+ 51 Rh5, y Carlsen perdió por tiempo.

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES

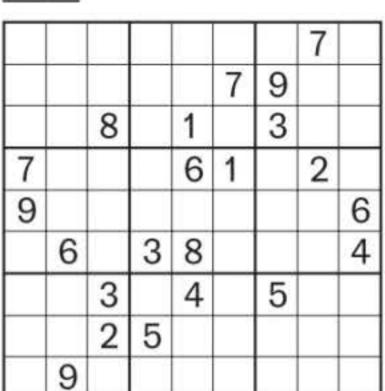

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### Solución al anterior

| 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com



Almeria

31 / 19

Melilla

25 / 19

Malaga

#### Continúa el generalizado ascenso de las temperaturas

27 / 18

Faro

La estabilidad atmosférica se extiende a casi toda la Península y Baleares a la espera de la aproximación de un embolsamiento de aire frío que se empezará a notar a partir del jueves. Por tanto, hoy la nubosidad será de tipo bajo a primera y última hora del día en el litoral o prelitoral de Galicia y del Cantábrico. Cielo poco nuboso en el resto de la Península, aumentando desde el oeste hacia el interior, desplazándose, principalmente por el centro y mitad norte. Por la tarde, aumento de la nubosidad con algún aguacero en el Pirineo oriental. Nubes en el norte de Canarias. Bancos de niebla en Galicia, Cantábrico, Aragón, Navarra, La Rioja y Cataluña. Soplarán vientos del este fuertes en el Estrecho. J. L. RON

#### Mañana



Las Palmas de G.C.

24 / 20

#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR OBUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA    |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |             |
| TARDE  |            |        |        |        |           |             |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |             |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| MÁXIMA              | 26        | 27     | 34     | 27     | 37      | 27       |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 22,9      | 22,1   | 24,3   | 27     | 30,2    | 25,4     |  |
| MÍNIMA              | 19        | 11     | 20     | 19     | 18      | 18       |  |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 14,5      | 11,9   | 13,4   | 16,2   | 15,8    | 16,6     |  |

#### Agua embalsada (%) Actualización semurul DUERO GUADIANA GUADALQ. SEGURA JUCAR EBRO ESTE 45,2 22,6 53,7 76.5 AÑO MEDIA 79,0 75,5 62,4 55,4 44,6 49,6 10 AÑOS

|           |                         |                | 344             |                            |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| Concentra | ción de CO <sub>2</sub> |                | Partes por mi   | (lón (ppm) en Ja abnósfera |
| ÚLTIMA    | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO            |
| 427,43    | 426,88                  | 424,62         | 402,09          | 350                        |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica, Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia), elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### EUROMILLONES

Combinación ganadora del martes:

#### NÚMEROS

6 7 9 14 43 ESTRELLAS 4 3 EL MILLÓN CTR52354

#### BONO LOTO

Combinación ganadora del martes:

11 13 25 32 40 41 C2 R6

#### CUPÓN DE LA ONCE 52478 SERIE 007

TRÍPLEX DE LA ONCE 223

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del martes:

5 8 14 15 18 19 20 21 35 42 44 60 63 65 68 69 70 73 77 78

TELEVISIÓN EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 51

#### EN ANTENA / ÁNGEL S. HARGUINDEY

### 'Marbella' y 'Atasco', dos estupendas series españolas

se fue el acuerdo del franquismo: ustedes, los criminales, vienen a descansar, no delinquen y traen dinero. Porque el dinero no es negro ni rubio ni tiene color: es dinero, como decía Lucky Luciano. Así, con la autoridad mirando para otro lado, la zona se convirtió enseguida en predilecta para las mafias", explicaba Antonio Romero, exdiputado de Izquierda Unida, a Nacho Carretero y Arturo Lezcano, autores del reportaje Marbella, sede global del crimen organizado, publicado en EL PAÍS en abril de 2021 y que fue el origen de la serie Marbella que exhibe Movistar Plus+.

Creada por Alberto Marini y Dani de la Torre, autores también de la notable La

Unidad, y con un excelente Hugo Silva como protagonista en el papel de un abogado sin escrúpulos al que solo le interesa el triunfo considerado como una de las bellas artes de acumular dinero, arropado por la siempre sobria y eficaz Elvira Mínguez y un rapero debutante y brillante, Khalid El Paisano, los seis capítulos de su primera temporada ratifican esa predilección de todas las mafias (holandesas, serbias, italianas) por un municipio que tuvo como alcaldes, entre otros, a Jesús Gil y Julián Muñoz, sobradamente conocidos en los juzgados y prisiones, y a Ángeles Muñoz, de la que la Fiscalía Antidroga considera acreditado que convivió durante años con su esposo, va fallecido, que blanqueaba

dinero procedente del narcotráfico. La citada Fiscalía pide 22 años de cárcel para su hijastro. Dicho de otra manera: la realidad no desmerece en nada de la ficción, y menos cuando la ficción está basada en la realidad. Está claro que en Marbella si no has estado en la cárcel, no eres nadie.

Y si las mafias hace tiempo que se asentaron en la Costa del Sol, los atascos en las autovías de entrada a las grandes ciudades son los dueños de la carretera. Esa es la si-

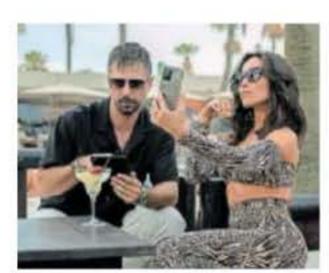

Un momento de Marbella.

tuación que describen los seis capítulos cortos de la primera temporada de Atasco, la serie creada, escrita y dirigida por Rodrigo Sopeña (Prime Video) y de la que lo primero que cabe decir es que la o el responsable del casting de la serie lo tuvo muy claro al coger el directorio de actrices y

actores españoles vivos: llamarlos a todos. Una muy entretenida serie de ese vía crucis mañanero en que se ha convertido ir al trabajo cuando se vive en la periferia.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. (16). 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo. ■ 16.30 Salón de té La Moderna. La entrevista de Marta con don Fermín no resulta satisfactoria, mientras el propio don Fermin pretende hacer cambios en La Moderna. 17.30 La promesa. El entierro de Pía se produce en secreto y sin invitados, para pesar de sus compañeros. (12). 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 21.20 Fútbol: amistosos selecciones. España-Andorra'. Partido de preparación para la Eurocopa de Alemania. 23.20 Cine. 'Bienvenidos al sur'. Alberto sueña con el traslado a Milán. pero las presiones de su mujer no logran que este encargado de correos en el norte de Italia consiga su objetivo. 1.00 Cine. 'Club de padres'. Vincent, un treintañero sin hijos, se infiltra en un grupo con unos códigos y un lenguaje misterioso: los padres de los alumnos.

2.20 La noche en 24h. .

#### La 2

6.30 That's English. # 7.00 Inglés en TVE. . 7.30 Flash moda. 8.00 Espacios electorales. 8.10 Sin equipaje. 9.00 Un país para leerlo. 9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del saber. 10.55 La cocina en la prehistoria. 11.50 Culturas 2. m 12.25 Cine. 'Ambición maldita'. (7). 13.50 Rico rico. ■ 14.50 Las rutas Capone. 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 Edén: paraisos remotos. 17.20 Relatos de Zambia. 18.00 Día cero. ■ 18.55 El paraíso de las señoras. (7). 20.15 ¡Cómo nos reimos! (Xpress). (7). 20.30 Diario de un nómada. (7). 21.30 Cifras y letras. # 22.00 Documaster. 'Planeta en peligro'. Serie documental que viaja a lugares vulnerables y habla con científicos y población indígena para registrar la evolución del planeta en el tiempo. (7). 23.35 En portada. 'Delta: el lejano Este'. Los efectos del cambio climático en el delta del Ebro. 0.20 Un año en el hielo. La deriva ártica. 1.30 Los conciertos de

#### Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias. **I** 15.30 Deportes. **■** 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Gema, cada vez más frustrada con su matrimonio, tiene una fuerte discusión con Digna. (12). 17.00 Pecado original. Çagatay está muy furioso tras recibir la demanda de divorcio. Además, piensa que las declaraciones de Kumru le ponen en una situación complicada. 18.00 Y ahora, Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalabra. ■ 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. 21.35 La previsión de las 9. . 21.45 El hormiguero. La presentadora Cristina Pedroche visita el programa para charlar de su primer libro, 'Gracias al miedo'. (7). 22.45 El 1%. 100 nuevos concursantes se enfrentan a las preguntas del programa, presentado por Arturo Vallas, para hacerse con los 100.000 euros de premio. 0.15 El círculo de los famosos. ■ 2.30 The Game Show.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro. 7.30 ¡Toma salami!. (7). 8.30 Alerta Cobra. El lado oscuro (1º parte)', 'El lado oscuro (2ª parte)' y 'Un largo camino'. La brigada especial de autopistas se encarga de luchar contra el crimen y mantener el orden en estas zonas. (12) 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.10 El tiempo. ■ 15.30 Todo es mentira. 18.30 Tiempo al tiempo. Programa de divulgación presentado por Mario Picazo en el que el tiempo y sus efectos son uno de los principales focos de interés. Verónica Dulanto conduce la sección de actualidad. (7). 20.00 Noticias Cuatro. ■ 20.40 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El tiempo. ■ 21.05 First Dates. (12). 23.00 Otro enfoque. 'Tops'. 30 años después del fenómeno de las 'top models', las modelos españolas Laura Ponte, Judit Mascó, Vanesa Lorenzo y Veronica Blume se sientan con Jon Sistiaga para profundizar en las luces y las sombras del sector de la moda de entonces y de ahora. (16). 0.20 Callejeros. 'Casas de lujo' y '5 estrellas'. 2.20 The Game Show.

#### Tele 5

La Sexta 6.10 Reacción en 6.30 Remescar cosmética al instante. cadena. ■ 7.00 Informativos 7.00 Previo Aruser@s. Telecinco. 9.00 Aruser@s. 8.55 La mirada crítica. Presentado por Alfonso Arús. Programa que 10.30 Vamos a ver. ofrece la información del Magacin que centra su atención en los grandes día con humor e ironía. temas de interés social 11.00 Al rojo vivo. Programa de información y en la última hora del mundo del corazón. (16). de la actualidad, con 15.00 Informativos entrevistas y debate. (16). Telecinco. ■ 14.30 Noticias La 15.30 ElDesmarque Sexta. ■ Telecinco. ■ 14.55 Jugones. ■ 15.40 El tiempo. ■ 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.50 Así es la vida. 15.45 Zapeando. Este Magacín de actualidad miércoles, Dani Mateo y entretenimiento, con y los colaboradores Iñaki Urrutia, Valeria Sandra Barneda al frente. Ros, Miki Nadal e Isabel 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en Forner, junto a Alberto cadena. Rey, amenizarán la 21.00 Informativos sobremesa. (7). Telecinco. ■ 17.15 Más vale tarde. 20.00 Noticias La 21.35 ElDesmarque. ■ 21.45 El tiempo. ■ Sexta. 21.50 Supervivientes: 21.00 La Sexta Clave. última hora. (16). 21.30 El intermedio. 22.50 El Marqués. A su 22.30 Cine. 'Alcanzando regreso de Ceuta, Onofre tu sueño'. Violet es tiene la ocasión de sentir una introvertida más profundamente las adolescente que sueña heridas que los crimenes con convertirse en una han dejado en el pueblo, estrella del pop para en su familia y también en poder así alejarse de su la relación con Chelo, con triste panorama familiar. quien cada vez es más 0.45 Cine. 'El legado difícil hablar. (16). absoluto'. La vida 0.15 La verdad de los épica de Jason Stevens Galindos. Presentado continúa. Habiendo por Verónica Dulanto este lidiado con las tragedias especial aborda el crimen y los peligros de su propia de 1972 en el cortijo Los familia, debe intentar Galindos. (16). ayudar a un amigo en un 2.00 Casino Gran viaje similar. (12). Madrid Online Show. 3.00 Pokerstars Casino.

#### Movistar Plus+

6.35 Documental. 'Desde Rusia contra Putin'. (12). 7.40 Cómo se hizo 'Bellas Artes'. (16). 7.55 Documental. 'Inside Guggenheim'. 8.50 El ascenso de los nazis. 'Operación Barbarroja', 'Batalla de Stalingrado' y 'Operación Valkiria'.(7). 11.30 Documental. Bisbal'. 13.25 La Resistencia. 14.45 Documental. 'La creación de Hamás'. (16). 15.40 Cine. 'Star Trek' Mientras explora una tormenta eléctrica, la nave USS Kelvin es atacada por una nave romulana que exige la presencia del capitán de la Kelvin. (16). 17.40 Documental. 'Generación Matrix'. (12). 18.35 Documental. Bojan, más allá de la sonrisa'. 19.35 Ilustres Ignorantes. 'Médicos'. 20.00 El consultorio de Berto. 'Comestibles sexis y actuaciones póstumas'. 20.30 InfoDeportePlus+. 21.05 Informe Plus+, 'El espíritu de San Marino'. 22.00 Cine. 'Vermin: La plaga'. Kaleb vive en las bajas esferas y colecciona insectos exóticos. Un día, consigue una araña desconocida y venenosa. 23.40 La Resistencia. 1.05 La revolución del sueño.

#### DMAX

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 Seprona en acción. 7.30 Así se hace. 'Pantallas para lámparas', Paredes con barrera acústica', 'Amarres de ferrocarril' y 'Lavanderías en hospitales'. 9.00 Aventura en pelotas. 'Supervivencia de la próxima generación', 'Arañas mortales' y 'El rey del bosque'. (7). 11.30 Los secretos de la jungla. 'El acertijo del antiguo rinoceronte' y 'La antigua ciudad de Pohnpeis'. ■ 13.00 Alienígenas. 'Las desapariciones' y 'La Guerra de Secesión'. (7). 14.40 Expedición al pasado. 'La ciudad perdida de los góspeles' y 'Los tesoros saqueados de Camboya'. (7). 16.20 La fiebre del oro. 'Trucos' y 'Combatir el hierro con el hierro'. (7). 18.00 Cazadores de gemas. (7). 19.40 Chapa y pintura. 'Elige un color' y 'Salida en ante azul'. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Robos históricos con Pierce Brosnan. 'El Museo de Historia Natural'. Un trío de ladrones roban las joyas de la princesa en el Museo de Historia Natural. (12). 23.25 Fugas históricas con Morgan Freeman. 'La conquista del muro'. 0.25 Bases secretas nazis.(7). 2.10 Monstruos de río.

**Newsletter CERO NOTIFICACIONES** 

Radio 3. 'Oihan'. (7).



### MEJORA TU RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA EN CINCO E-MAILS

Cinco entregas donde abordaremos las redes sociales, el trabajo, la información, nuestra privacidad o por qué no podemos dejar de mirar el móvil.





**EL PAÍS** 

Número 17.114

■ Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 ■ Barcelona: Caspe, 6, 3° planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00 ■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3° planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com ■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2024.

■ "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluída su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SL." ■ Ejemplar impreso en papel de origen sostenible



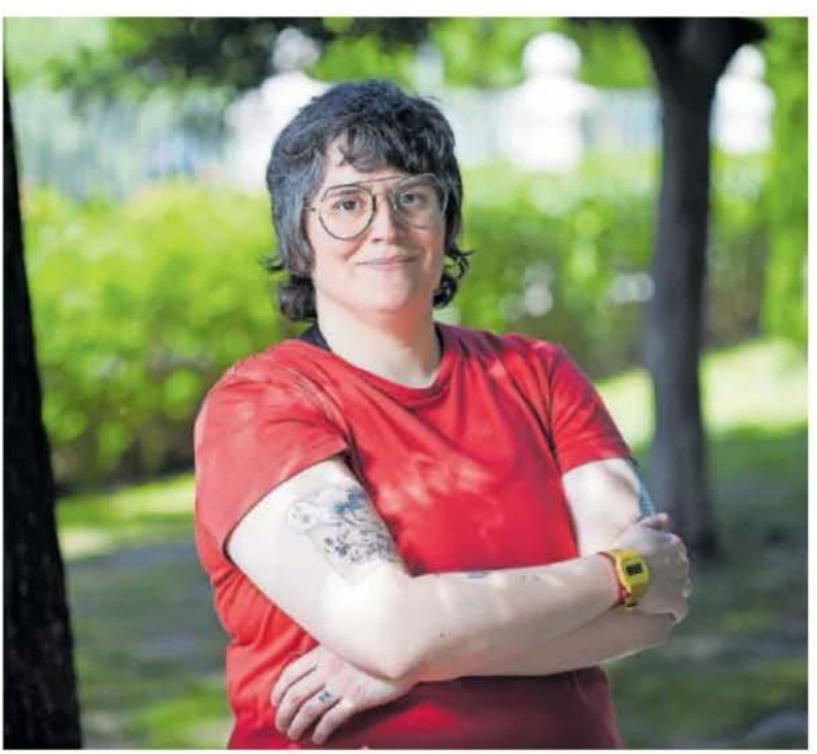

Carla Berrocal, el 9 de mayo en Madrid. SANTI BURGOS

RAQUEL PELÁEZ

#### Madrid

Cuando Carla Berrocal (Madrid, 40 años) se puso a trabajar en *La tierra yerma* (Reservoir Books), el cómic con el que reta todas las convenciones del wéstern, tenía en mente a María Félix, a Bárbara Stanwyck o los relatos de Dorothy M. Johnson. Pero no solo eso: tras un viaje con una exnovia por la Salamanca que linda con Portugal y una residencia artística con pastores en la Siberia extremeña, halló el paisaje para ubicar esta historia vibrante y tenebrosa con la que le da la vuelta a los arquetipos del género (en todos los sentidos de esta palabra).

Pregunta. ¿Por qué son charras las mujeres del libro?

Respuesta. Cuando empecé a trabajar de verdad en el proyecto decidí volver a Salamanca porque era más fácil que regresar a la Siberia extremeña. A través de X (Twitter) di con una persona que vivía en la zona de la frontera con Portugal y me consiguió una casita donde estuve documentándome. Ella era historiadora del arte, sabía mucho de etnografía de la zona y me guió hacia ahí.

P. ¿Podrían acusarla de apropiación cultural?

R. [risas] Sin duda, y de más cosas, porque ellas van vestidas de charros, no de charras. Los charros eran personas que defendían terrenos y ganado antiguamente, de

CONVERSACIONES A LA CONTRA

### "¿Por qué no va a ser bollera una chulapa?"

#### Carla Berrocal

Artista y creadora de cómics

"El folclore y conservar la tradición son una respuesta un poco antisistema" manera que hay una conexión con el wéstern, pero yo no soy de allí. A mí la apropiación me parece algo más relacionado con el capitalismo que con el arte. Si Gucci copia para sus diseños a las indígenas de Perú sin acreditárselo, eso sí es apropiación. Pero el artista debe sentirse libre. También son universos simbólicos que están destinados a perderse, y la mirada al folklore me pareció interesante, lo investigué, le di una vuelta y lo transformé en fantasía.

P. Y esa atracción hacia el folclore ¿a qué se debe?¿Se alinea con los que dicen que es el auge del conservadurismo, nostalgia de una arcadia feliz o una fascinación simplemente visual?

R. Yo creo que hay un poco de las tres. Es una respuesta natural a la homogeneidad de un mundo en el que mantener la identidad es cada día más difícil. Todas las ciudades se parecen. Todo es Zara, H&M... Quizás el folclore y conservar la tradición son una respuesta un poco antisistema. Yo creo que más que conservarla hay que revisionarla y darle otras lecturas y retomarla. ¿Por qué no va una chulapa a ser bollera?

P. Usted ha dicho que no quiere que este cómic quede acotado a lo lésbico pero el amor y el sexo entre mujeres está muy presente. ¿Cómo explica esa contradicción?

R. A mí lo que me jode es el sesgo marketiniano, que ya me tengan que vender como un wéstern lésbico. Bueno, es un wéstern. Yo me he tragado wésterns toda mi vida sin necesidad de que dijesen que eran de hombres o de heterosexuales.

P. Pero pensemos por ejemplo en Brokeback Mountain. Está muy etiquetado y no hay problema, ¿no?

R. Es que en el caso de ellos nunca es un problema. Yo creo que siempre es un problema en el caso de las mujeres. A mí la etiqueta me sirve para reivindicarme, pero siempre al final acaba asignado a algo muy concreto para un público muy concreto. Muchos hombres en concreto, porque no se sienten apelados con ese tipo de historias, o si se sienten apelados es desde una perspectiva muy morbosa. Necesito la etiqueta, pero a la vez la rechazo con todas mis fuerzas. Sé que es muy contradictorio.

P. ¿Cree que es lesbofobia interiorizada?

R. No, yo rechazo de la etiqueta porque los productos de ellos no son etiquetables y los de las tías sí. Es como decir "literatura de mujeres" Es una etiqueta que es muy peligrosa y limitante.

P. Y al mismo tiempo opta por hacer algo que reasigna los papeles de género...

R. Sí, por eso digo que hay una contradicción. Soy consciente.

P. ¿Diría que el mundo del cómic tiene tantas intrigas como el literario?

R. Sí, absolutamente. Lo que pasa que es peor, porque son todos señores y es un mundo mucho más pequeño, donde nos conocemos todos muchísimo más. MANUEL JABOIS

#### 'Bruno'

Bruno, un gato apenas nacido, lo empecé a encontrar en 2005 en la puerta del Diario de Pontevedra maullando, pobrecito, sin madre ni sustento. Después de un día con él allí, lo llevé a casa por la noche y se quedó sobre el sofá con los ojos como platos mientras yo leía en internet cómo se criaba un gato y, ya lanzado, cómo podía criarme a mí mismo. Le enseñé la casa y le di un biberón de leche. Entonces empezó a quererme de manera irremediable, y yo a él.

A los tres años nos cambiamos de casa y hubo que despedir a Bruno. No sé por qué me dejé convencer, pero al gato no se acostumbraban ni mi madre ni mi novia; supongo que hay pinzas imposibles. Hoy no me dejaría, entonces qué sé yo. También sé que ha muerto gente más importante y más querida, pero yo nunca he vuelto a llorar como ese día. Todo el camino a la finca en la que lo dejamos, y el momento de despedirme de él, dándole besos como a un futuro huérfano. Y el camino de vuelta. Y los días siguientes. "Podrás venir a verlo cuando quieras", me dijeron. Pero no fui, no se va nunca: no se visita lo que se abandona.

Once años después, el 19 de enero de 2019, apareció un tuit: "Un saludo de Bruno". Allí estaba él, gordo y feliz como Garfield. "Vive a cuerpo de rey en Caldas de Reis", me dijo el chico. Y lo parecía. Mi rey Bruno, que lo recogí príncipe en la puerta de un diario en el que ya no trabajo, de una ciudad en la que no vivo, en una casa y una novia que ya no tengo; ¿cuántas vidas caben en siete? Miré la foto hasta volver a llorar, ahora no por el gato sino por el tiempo, y recordé de esa íntima obra maestra sobre la familia y la pérdida de Agustín Fernández Mallo, Madre de corazón atómico, la cita de Canetti que dice que cuando miras fijamente a un animal parece que dentro hay un ser humano que se está burlando de ti. Y ese ser humano, si te asomas dentro del animal, eres tú.



## medio ambiente

Innovación IA al rescate de la naturaleza Ecopostureo Normas que retratan el compromiso verde de las empresas

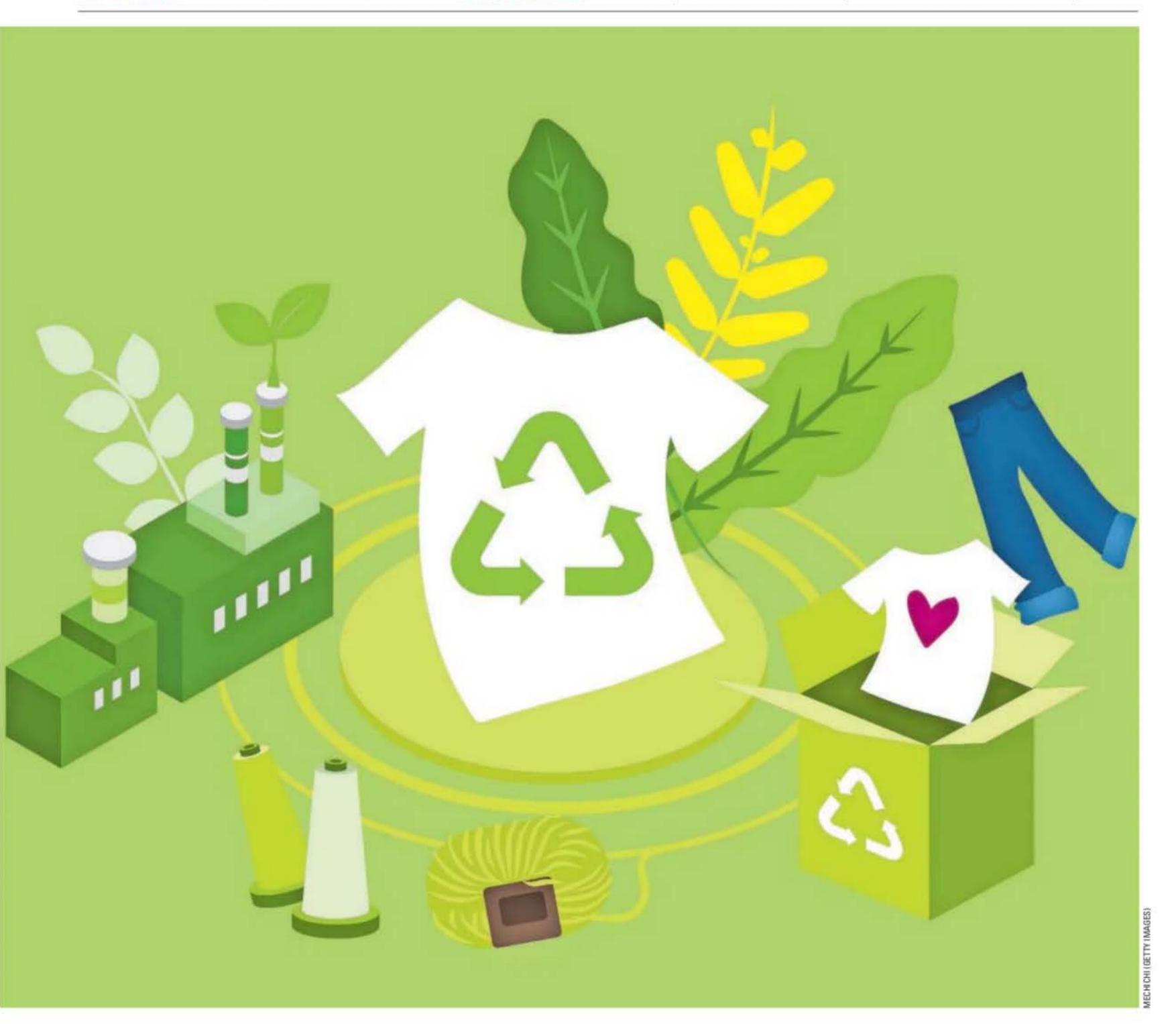

## La moda abraza la causa ecológica

La industria textil busca reubicarse dentro de las tendencias sociales y comerciales que claman por un mundo más sostenible. Se imponen las fibras orgánicas y soluciones basadas en la biodiversidad, marcas con conciencia ambiental y social, trazabilidad de los procesos y una urgencia: acabar con la sobreproducción

MEDIO AMBIENTE 2 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Ropa y calzado para la urgencia climática

## El grueso del sector busca alternativas en los materiales y sistemas de producción para dejar atrás el estigma de ser la segunda más contaminante del planeta



a diseñadora Miriam Ponsa dirige un taller de cuatro personas en Manresa (Barcelona), con tejidos orgánicos y proveedores del endo en los márgenes de una industria considerada, recordemos, la segunda más contaminante del mundo.

Tampoco existe una definición unívoca de qué es moda sostenible, lo que la convierte en un territorio difuso, de límites borrosos y orografía poliédrica, en el que conviven cada vez más conceptos. Moda ética, regenerativa, la que tiene como brújula los límites planetarios, la que se basa en la naturaleza, en materiales procedentes de residuos o en nuevas fibras ecosostenibles, en la segunda mano, reciclaje y upcycling, economía circular... Cuantificar su peso resulta complica-

do. "No hay un mapeo global de todas las iniciativas de moda sostenible que existen en el mundo, que vo sepa", reconoce Massa. "No creo que represente más del 5% del total de la industria". aventura otro de los vocales de Moda Sostenible Barcelona, Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, unidad de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Solo el 1% de la producción mundial de algodón es orgánico, recuerda. "Ese dato ya nos da una pista", remacha.

#### Reciclar, un paso necesario

"No nos consideramos parte del problema, pero producimos moda, y, si no hacemos nada con ella, acabará igualmente en el desierto de Atacama", reflexiona Ponsa aludiendo a la basura textil que asfixia este espacio natural de Chile, al igual que Ghana o Kenia, en África. Cree que los próximos pasos de su firma tenderán hacia el reciclaje, el upcycling - aprovechamiento de materiales para crear objetos de mayor valor añadido respecto al original— y la reutilización. Según un reportaje publicado por S Moda en 2021, todo el patchwork de la colección de Marni se creó a partir del que ya existía; la colección de Gabriela Hearst contenía un 60% de piezas recicladas de su taller, y Miu Miu anunció Upcycled, una colección cápsula compuesta por 80 vestidos remodelados a partir de prendas antiguas y de tiendas vintage.

Aquello fue mitad necesidad, debido a las restricciones de suministros causadas por la pandemia -aunque Upcycled sigue vendiéndose en nueve establecimientos de la firma en todo el mundo-, mitad tendencia. Lo cierto

es que esta nueva cultura del aprovechamiento parece estar calando entre los más jóvenes. "Las nuevas generaciones están muy abiertas a vestir ropa de segunda mano, comprando y vendiendo en plataformas online como Vinted", observa Ponsa. La mencionada Vinted alcanzó en 2023 los 370,2 millones de euros de ingresos, un 61% más que en 2022, según informa en nota de prensa. Los grandes grupos de fast fashion no pueden quedarse al margen, y hacen sus pinitos abriendo espacios en sus webs para la compra y venta de ropa usada; H&M ofrece incluso un servicio de alquiler de trajes seleccionados de su colección Conscious Exclusive. También lanzan colecciones cápsula de fibras orgánicas, recicladas y procedentes de residuos.

Surgen marcas que innovan con el frutero, sacando fibras textiles del plátano, las hojas de piña, la paja del arroz, uvas, café, restos de manzanas y mangos o la corteza de la caña de azúcar. Los ejemplos abundan - Piñatex de Ananas Anam, Vegea, S. Café, Allégorie-, pero son tan pequeños en comparación con los gigantes de la fast fashion y la ultra fast fashion que apenas suponen arañazos en el chasis, no implican cambios estructurales.

El poliéster sigue siendo el rey de la industria textil. De los 116 millones de toneladas de fibras que se produjeron en el mundo en 2022, un 65% fue

sintética, según el informe Materials Market Report de Textile Exchange. Ese año, las recicladas tuvieron una cuota de mercado del 7.9%.

"Tendríamos que retroceder varios pasos en la cadena de producción, ir al origen de los materiales con los que trabaja la industria textil, y repensarlos", receta Gema Gómez, directora ejecutiva y fundadora de Slow Fashion Next, y defensora de la moda regenerativa, aquella que no solo reduce al mínimo los impactos negativos, sino que contribuye a regenerar los sistemas sociales y ambientales dañados.

Se sustenta en soluciones basadas en la naturaleza y materiales como el lino, el cáñamo o la lana, producidos siempre de manera que "restauren la biodiversidad y relocalicen toda la cadena de valor", apostilla. Menciona WoolDreamers, de los pocos lavaderos de lana que quedan en España, en Mota del Cuervo (Cuenca). Las prendas de lana de oveja lacha de la diseñadora alavesa María Clè Leal. O las pruebas que realizan artesanos extremeños con el cáñamo textil. "El lino y el cáñamo son cultivos maravillosos, que crean biodiversidad", recuerda. También saluda al maíz y a la ortiga, por la que existe un interés creciente.

Camilla Corsini, vocal de Moda Sostenible Barcelona, cree que una gran empresa tiene la posibilidad de ayudar a nuevos tejidos sostenibles a

torno. Trabaja solo online y mediante pre-order o bajo demanda: sus clientas pueden comprar sus prendas cuatro veces al año -en la antesala de cada estación- y recibirlas dos meses después, así evita la sobreproducción. No aparece entre los primeros resultados de búsqueda al teclear "camiseta sostenible mujer" en Google; su crecimiento es orgánico, gracias a que va de boca en boca. Vende unas 2.000 o 3.000 piezas por colección, versátiles, intemporales y, en la medida de lo posible, ponibles durante la mayor parte del año. La moda sostenible se nutre de muchas iniciativas como la suya, locales, de un tamaño tan pequeño que "es fácil que pase inadvertido", recuerda Federica Massa, vocal de la asociación Moda Sostenible Barcelona. Operan-

Lamoda ética se basa en materiales provenientes de residuos, las fibras ecosostenibles, el upcycling, la economía circular

El poliéster

sigue siendo

el rey. De los

116 millones

de toneladas

producidas

en el mundo

un 65% fue

de fibras

en 2022,

sintética



MEDIO AMBIENTE

EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 3



escalar y crecer, por la vía de comprar muchos metros a sus fabricantes. Fibershed, organización californiana nacida para "desarrollar sistemas regionales de fibras que regeneran el suelo y protegen la salud de nuestra biosfera", ha llegado a acuerdos con marcas para que usen sus materias primas en sus colecciones. Es un ejemplo de cómo las sinergias entre compañías con peso y poder y asociaciones y actores más pequeños pueden generar impactos positivos. Sin embargo, a Corsini no le parecen éticas las colaboraciones entre marcas globales y diseñadores de nicho sostenible, por considerarlas una externalización de la creatividad. "Una queja no tanto en moda, pero sí en producción textil, es que los grandes van comprando start-ups que les parecen interesantes, considerando que alguna saldrá adelante", comenta Enric Carrera. "Es una forma de no invertir en investigación", añade.

#### Decrecer para mejorar

En ese remar aguas arriba de la cadena de valor textil contempla un último paso, que en realidad es el inicial: reducir la fabricación para que se consuma menos. "Tenemos que decrecer", sentencia Gómez. Cuando Corsini enumera las características que ha de cumplir cualquier prenda respetuosa con su entorno, se refiere a los



tejidos orgánicos y monomateriales, pues las mezclas dificultan el reciclaje; a "los tallajes más inclusivos, para no generar desperdicio", y a las producciones pequeñas que no provocan un sobrestock con final en el vertedero. "La raíz del problema de la industria son los volúmenes y la sobreproducción", insiste. Exagerados, contaminantes, generadores de basura.

"¿Se puede llamar sostenible a una colección de 300.000 prendas hechas en algodón orgánico, de las cuales un 87% irá a incineración o vertedero?", se pregunta Federica Massa. Ella cree que, posiblemente, no. Ese 87% que cita procede de los datos publicados por ONU Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur, que además revelan otras realidades: el 30% de lo que se produce se desecha antes de venderse; el 60% de las piezas se desechan antes de que se cumpla un año de su fabricación; el consumidor promedio compra hoy un 60% más de ropa que en el año 2000, y menos del 1% de lo que se queda viejo se aprovecha para hacer prendas nuevas.

Si Miriam Ponsa pone sus esperanzas en los consumidores jóvenes para cambiar el modelo productivo de la moda rápida y ultrarrápida, Enric Carrera resalta el papel del legislador. En marzo de 2024, el Parlamento Europeo votó en pleno una modificación de la directiva marco sobre residuos. De allí salió que, a partir del 1 de enero de 2025, todos los Estados miembros deberán tener implantada la recogida selectiva de residuos textiles, y los fabricantes serán los responsables de su gestión. Con esto, la UE no abre el melón de la sobreproducción, pero sí impone la trazabilidad, algo muy importante a juicio de Carrera. "Que el proceso sea transparente significa que el productor ha de contar cómo lo ha hecho, para que el usuario decida de manera informada", explica. Lo compara con la obligación de indicar el porcentaje de azúcar o grasas saturadas en los alimentos. El siguiente salto sería la prohibición por motivos de

#### Armarios personalizados contra el fast fashion

"Los modelos de negocio fast fashion y ultra fast fashion [moda rápida y ultrarrápida], muy lucrativos, son una gran metedura de pata social, ambiental y económica", asegura Gema Gómez, directora ejecutiva y fundadora de Slow Fashion Next. Revertirlos costará tiempo, y esfuerzos "de todos". Los consumidores juegan un papel importante. Los expertos los exhortan a informarse sobre las marcas de ropa que visten, más allá de las certificaciones de sostenibilidad que puedan o no tener. Qué tejidos usan, de dónde son sus proveedores, cómo y cuánto producen.

Gómez argumenta que la moda rápida es barata, cierto, pero está basada en una compra por impulso que lleva a gastar dinero en prendas de mala calidad que no necesitamos ni apenas nos pondremos. Ella propone construir un armario con prendas de calidad, que no pasen de moda, desde un buen autoconocimiento de los gustos y el cuerpo de cada cual, pensando cada nueva adquisición. "¿La necesito? ¿Me la voy a poner mucho? ¿Con qué me combina? Algunos lo llaman armario cápsula o minimalista. Gómez lo denomina armario personalizado.

salud; se dará conforme se acumulen las evidencias contra los microplásticos, según avanza.

En el mercado funcionan ya herramientas de trazabilidad, como el Índice de Sostenibilidad de Materiales de Higg, que ofrece a diseñadores, marcas, minoristas y fabricantes poder evaluar el ciclo de vida de los diferentes tejidos y proceso de producción; o el Índice de Transparencia de Fashion Revolution, que informa sobre el impacto de las cadenas de producción y distribución de las grandes marcas. En 2016, las hermanas Carlota y Mariana Gramunt lanzaron T\_Neutral, una plataforma que se inspira en los modelos que calculan la huella de carbono, plástico o agua para medir la huella textil. Una metodología homogénea y transversal que dota de trazabilidad y permite a los productores medir, reducir y compensar la cantidad de textiles generados durante el proceso productivo y comercial.

#### Modelos de circularidad

Según insisten sus fundadoras, el objetivo de la plataforma es proporcionar a los productores un modelo "medible, transparente y auditable", que les ofrezca seguridad y los ayude a ser más circulares. Las empresas pueden compensar a través de sistemas regulados de RAP (responsabilidad ampliada del productor) textil o contribuyendo voluntariamente con créditos, como los bonos de T\_Neutral que financian proyectos ya en marcha de recuperación de residuos y ecosistemas en el sur global --concretamente en Kenia y en Chile- que reportan impactos medibles. "La respuesta a estos bonos está resultando muy positiva", aseguran las hermanas Gramunt. "Las marcas son proactivas en estos temas, ya que reputacionalmente les afectan", concede Mariana. El concepto de pagar por contaminar está lo suficientemente instaurado como para que lo entiendan bien v sean sensibles a él.

Hasta 2016, Carlota y Mariana Gramunt habían trabajado la sostenibilidad al frente de su propia marca, Sidikai, que "está dormida, no muerta", matizan. A partir de ella armaron su creencia "en la prosperidad en oposición al crecimiento", y comprobaron "que teníamos toda la cadena de suministro en contra". Ese bagaje les ha servido ahora para ayudar a otros a ser más sostenibles y circulares: al equipo de diseño —"donde se toman las decisiones del 80% de los impactos"-, que ha de apostar por el ecodiseño; en la fase de corte, durante la que se desperdicia alrededor de un 13% de la materia prima, según sus cálculos; en la logística, los stocks o las devoluciones. Es al final de la cadena donde más se le ven las costuras al modelo. "Todo se trata como un residuo convencional; no hay recogida separada de textil, ni un ecosistema capacitado para hacerse cargo de su gestión", denuncia Mariana. "Tan voraz es esta industria lineal que resulta más barato asumir los residuos y meterlos debajo de la alfombra que pararse a pensar en cómo hacer las cosas de otra manera", concluye.

4 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



## Inteligencia artificial al rescate de la naturaleza

La nueva tecnología se abre paso en diversos ámbitos para mejorar su eficiencia y reducir la emisión de gases contaminantes

Óscar Granados Bartolo

ada año, millones de toneladas de plástico invaden los océanos del mundo, transportados principalmente a través de los ríos. Este flagelo contemporáneo, invisible para muchos, ha generado un desastre ambiental. Más de 600 especies marinas, desde ballenas majestuosas hasta diminutos peces, se ven afectadas por este veneno sintético. La magnitud del desafío parece insuperable. Pero no todo está perdido. En el horizonte, brillan algunas soluciones, basadas en inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, que pueden ser una salvación para los mares del planeta.

The Ocean Cleanup es un ejemplo de ello. Esta organización sin ánimo de lucro se ha dado a la tarea de interceptar los plásticos en los ríos antes de que lleguen a los océanos. Para lograrlo, utilizan una barrera flotante en forma de

U con una falda que se extiende por debajo de la superficie del agua para capturar los desechos, que después se llevan a tierra para reciclarlos. Su sistema, aunque parezca de lo más simple, está cargado de tecnología avanzada. "Utilizamos inteligencia artificial para mapear y examinar la basura plástica flotante", afirma Niels Broekhof, director de comunicación del proyecto. "Con la IA podemos analizar automáticamente millones de imágenes y mapear la contaminación de una manera y a una velocidad que antes era imposible", resalta. Así se sabe con precisión la zona en la que más desechos hay y el tipo de basura que allí se ha acumulado.

#### Miles de kilos de plástico

Hasta ahora, The Ocean Cleanup ha eliminado casi 12 millones de kilos de basura en total tanto de océanos como de ríos. Alrededor de 385.000 kilogramos provienen de la gran mancha de basura del Pacífico; el resto de los desechos se capturaron en ríos de todo el mundo, como los de Bangkok, Jamaica, Yakarta, Los Ángeles (EE UU) y Guatemala. "Las herramientas de IA pueden ayudar a resolver importantes problemas ambientales al recopilar y procesar más datos de una forma más eficiente. En nuestra experiencia, la IA es un recurso valioso para investigadores e ingenieros", abunda Broekhof. Los sistemas, tanto predictivos como generativos, se abren paso en diversos

sectores con el objetivo de afinar procesos, ahorrar energía y consumo de agua, identificar patrones de consumo, prever eventos climáticos extremos, evaluar su impacto potencial en las operaciones de las empresas, y ayudar a las organizaciones a prepararse y adaptarse a estas eventualidades.

En el transporte madrileño tenemos un ejemplo de uso. La consultora Accenture ha implementado para Metro de Madrid un sistema de ventilación basado en IA. La herramienta utiliza un algoritmo de optimización que analiza miles de datos sobre temperatura del aire, arquitectura de la estación, frecuencia de trenes, carga de pasajeros y precio de la electricidad. Analiza toda la información histórica, realiza simulaciones y estima la temperatura externa y del subsuelo durante las siguientes 72 horas. Gracias al machine learning (aprendizaje automático), la predicción del balance óptimo de temperatura para cada estación mejora continuamente. "El proyecto ha logrado una reducción del 26% en el consumo energético y 1.800 toneladas anuales menos de CO2 emitidas", explica Antonio Prieto, responsable de Data & AI en Energía de Accenture.

"Existen múltiples casos de uso donde la inteligencia artificial mejora la eficiencia de procesos con un impacto positivo en el medio ambiente", añade Charles Kirby, socio del área de Sostenibilidad en Consulting de EY. Por ejemplo, en el sector de logística y transporte, los algoritmos de planificación optimizan el uso de equipos y reducen las distancias recorridas, lo que disminuye el consumo de combustible y las emisiones de carbono, detalla el experto. En la gestión de recursos hídricos, se utilizan sistemas de IA para predecir la disponibilidad de agua y mejorar su distribución. Y se han convertido en un instrumento imprescindible en las previsiones meteorológicas, las cuales son vitales en el transporte de

#### Energía, agricultura, transporte, construcción y manufactura son negocios que pueden mejorar su gestión medioambiental

energía. La transición energética requiere una transformación profunda de las redes de distribución eléctrica, diseñadas originalmente para un flujo unidireccional de energía. Estas infraestructuras enfrentan desafíos debido a la intermítencia de las energías renovables y la demanda variable de nuevos dispositivos como los vehículos eléctricos.

Para superar estos obstáculos, la inteligencia artificial y las previsiones meteorológicas geolocalizadas trabajan conjuntamente. Una predicción precisa de la demanda permite perfeccionar la distribución de energía renovable, evitando su desperdicio. "Además, la IA proporciona una visión en tiempo real del estado de la red, brindando a los operadores la flexibilidad necesaria para regular el consumo y la absorción de energía", explica Alberto Méndez, CEO de Plexigrid (iniciativa galardonada en los premios del South Summit 2022). Esta empresa ha desarrollado una tecnología que permite un funcionamiento más inteligente de las redes de distribución, abordando los problemas causados por los picos de tensión de la energía solar y la demanda fluctuante. Gracias a ello se evitan cortes de suministro, se protegen los equipos y se optimiza la integración de renovables.

De igual forma, la IA está contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, gracias a algoritmia aplicada en tecnologías radar y vídeo analítica que contribuyen a la protección de aves protegidas en parques eólicos. Minsait ha desarrollado un radar 3D y cámaras PTZ de alta resolución para la localización y seguimiento de las aves. Con un alcance de hasta cinco kilómetros, detecta la presencia de los animales y apunta las cámaras de forma automática hacia las coordenadas registradas. Un modelo de visión artificial identifica la especie y un algoritmo calcula si existe riesgo de colisión con las aspas del aerogenerador.

Los sectores más interesados en explorar soluciones de IA incluyen a la industria energética, el transporte, la agricultura, la construcción y la manufactura, pero quizás uno de sus mayores impactos está relacionado con el consumo energético de los centros de datos. "La herramienta que cobrará mayor relevancia en el futuro es el desarrollo de algoritmos más eficientes, que consuman menos energía sin comprometer su rendimiento", concluye Kirby, de EY. **MEDIO AMBIENTE** 







6 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Empleos verdes, una revolución en ciernes

La transición ecológica ha incrementado la oferta de trabajo vinculada a lo ambiental, pero la falta de profesionales con varias green skills supone un gran reto

Alejandro González Luna

ay quienes hablan ya de una revolución en marcha. Otros, más cautos, prefieren usar de momento términos menos categóricos como transformación. En cualquier caso, lo cierto es que la transición hacia una economía más verde está generando cambios importantes en el mercado laboral, aumentando la demanda de profesionales con habilidades relacionadas con la sostenibilidad.

Una tendencia que, como todo parece indicar, irá en aumento en los próximos años a medida que nos acerquemos al umbral de 2030, fecha en que culmina el plazo para cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) acordados en 2015 por los 193 países miembros de la ONU.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en los próximos seis años se crearán 24 millones de puestos de trabajo verdes en todo el mundo. Muchos de ellos generados por el continuo desarrollo de nuevas tecnologías limpias en ámbitos como la energía, el ciclo del agua o la movilidad. "El sector de la energía limpia por sí solo creará 2,65 millones de nuevos empleos, movilizando más de 150.000 millones de euros en inversiones, para cumplir los objetivos marcados por los gobiernos de España y Portugal para 2030", afirma Bianca Dragomir, directora de Cleantech for Iberia, una coalición formada por inversores, innovadores, universidades, incubadoras y bancos para impulsar el desarrollo de tecnologías limpias en la Península.

Sin embargo, la transición verde ya empieza a tener un impacto que va más allá de una industria o un sector específico. "Comparamos lo que está pasando con lo que ya sucedió con la digitalización del mercado laboral hace entre 20 y 30 años. Es algo que viene a trascender las empresas energéticas y los empleos específicamente relacionados con la energía para convertirse en una competencia transversal para todos los trabajadores, en todos los países y en todos los sectores", comenta María S. Vargas, responsable de Green Jobs en ManpowerGroup España.

Esto implica, por un lado, la creación de nuevos perfiles profesionales —entre ellos el del *Chief Sustainability Officer* (CSO), que se encarga de dise-



#### Perfiles más demandados

La transición hacia una economia verde aumentará en los próximos años la oferta de empleos asociados a la sostenibilidad corporativa, gestión de residuos o consultoría ambiental. "Habrá una necesidad creciente de expertos en regulaciones ambientales y en la implementación de tecnologías limpias en la industria tradicional", sostiene Juan Ferrer, de BCG en España, Para Rafal López, de World Wide Recruitment Energy, gran parte de esta demanda provendrá del ámbito de las renovables, sobre todo el hidrógeno. Pero "el sector de la movilidad eléctrica también va a crecer muchisimo, por lo que se van a necesitar perfi-

les de instalación de recarga y de profesionales para el mundo de la automoción", apunta. "Hay un perfil que puede surgir, que es el del CPO o Chief Political Officer", dice Alejandro Labanda, de be-Bartlet, para ayudar a las empresas a navegar las aguas políticas de esta transformación. María S. Vargas, de Manpower-Group, cita además roles como traders expertos en comercialización de nuevos tipos de energía o financieros especialistas en fondos verdes. Puntualiza que hasta un 94% de estos trabajos recaerán en perfiles que ya existen, pero actualizados con conocimientos relativos a la sostenibilidad.

ñar e implementar las estrategias de sostenibilidad dentro de una organización—y, por el otro, la redefinición de roles tradicionales. Es decir, que de la misma manera en que hemos aprendido a usar las herramientas digitales para realizar nuestro trabajo, cada vez será más necesario adquirir algunas green skills (habilidades verdes) para cumplir con nuestras funciones diarias.

#### Cambio de mentalidad

Esta transformación hacia una economía sostenible está impulsando a su vez un cambio real —más allá de la problemática del ecopostureo o el greenwashing— en la propia cultura corporativa de muchas compañías, que las empuja a que ya no solo busquen empleados con habilidades técnicas, sino también aquellos que comparten una visión y unos valores alineados con la sostenibilidad. "Las empresas están reconociendo la importancia de integrar prácticas sostenibles no solo para mejorar su impacto ambiental, sino también para responder a las expectativas de los consumidores, reguladores, empleados y, posiblemente, para mejorar su desempeño a largo plazo en el mercado", apunta Juan Ferrer, socio responsable del área de Especialización de Personas y Organización de Boston Consulting Group en España.

#### **Brecha importante**

No obstante, hay un desfase significativo entre la demanda y la disponibilidad de profesionales. De acuerdo con el informe Gap of 7 Million Workers Put Climate Goals at Risk elaborado por Boston Consulting Group, la economía verde tendrá una carencia de siete millones de empleados especializados en todo el mundo para 2030. Esto "se debe principalmente a la rápida transición hacia tecnologías y prácticas sostenibles, lo cual exige habilidades especializadas que actualmente son escasas", explica Ferrer. En este sentido, el estudio Global Green Skills Report 2023 realizado por LinkedIn muestra que, si bien las ofertas de trabajo que requieren al menos una habilidad verde aumentaron en esta plataforma

#### Solo el sector de las energías renovables creará, por sí mismo, 2,65 millones de nuevos puestos de trabajo

en un 15,2% entre 2022 y 2023, a día de hoy solo uno de cada ocho trabajadores en el mundo cumple con este requisito.

Por tanto, dicha brecha representa un reto enorme. Para recortarla, el socio de BCG sostiene que sería necesario ampliar y adaptar la educación y la formación técnica para alinearlas con las demandas de la economía verde, invertir en capacitación y desarrollo profesional continuo, y fomentar la colaboración entre gobiernos, instituciones educativas y el sector privado para crear programas de formación específicos. "Hay que tener una planificación de país. Saber en qué momento estamos y qué necesitamos de aquí a 10 años. Y esto requiere diálogo", coincide Rafal López, director de Adquisición de Talento de World Wide Recruitment Energy.

Para Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica del gabinete de incidencia pública beBartlet, la mejor política para abordar la falta de profesionales con habilidades verdes es trasladar a todos los actores del ecosistema -- incluidas las empresas, las universidades y los centros de formación- que la transición ecológica es un objetivo compartido por todos los partidos. "Cuanto más transversal ideológicamente sea esta ambición y cuanto más visible sea la apuesta de España por el desarrollo económico sostenible, con más determinación responderán también los demás actores ante este reto", apuntilla.

**MEDIO AMBIENTE** 

### ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!

Queremos celebrar este día explicando de una forma clara y sencilla los conceptos más importantes sobre energía y sostenibilidad.

Encuéntralos en **La Vatiopedia:** tu guía para entender la energía y la sostenibilidad, en nuestras redes sociales.





8 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



## Llega la nueva dimensión tecnológica del reciclaje

Nuevos materiales y procesos de la economía circular aportan soluciones innovadoras ante el dispendio y la generación de desechos

Javier Martínez Mansilla

nvases comestibles, plumas de ave que producen plásticos biodegradables o fibra de coco para recuperar aguas grises. "Los centros tecnológicos trabajan desde hace años en la investigación y desarrollo de soluciones de economía circular para valorizar y reciclar residuos", afirma Áureo Díaz-Carrasco, director de Fedit, organización que integra 52 focos de innovación repartidos por España. Hablamos de un estadio más allá en lo que se refiere a reciclaje y de proyectos que nacen de una necesidad. O más bien, ante una situación crítica.

"El consumo excesivo nos está matando", en palabras del secretario general de la ONU, António Guterres. En nuestro planeta se generan cada año entre 2.100 y 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Y según cálculos de la ONU, esa cantidad podría alcanzar los 3.800 millones de toneladas en 2050 si no se adoptan medidas urgentes. En este ámbito entra en juego la economía circular, que, a través de la reutilización de recursos y la reducción de desperdicios, promueve un ciclo continuo de producción, consumo y reciclaje capaz de "reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 39%", según Fedit.

En la práctica, sin embargo, el reto parece aún mayor. Hablamos de reciclar un 70% de los metales ferrosos y residuos de vidrio; un 65% de los envases; un 75% del papel y el cartón; un 50% de desechos plásticos y de aluminio, y un 25% de la madera. "La Comisión Europea señala que la mayoría de los Estados miembros corren el riesgo de no alcanzar estos objetivos para 2025", aparece reflejado en el Informe sobre situación y evolución de la economía circular en España, publicado por la Fun-

dación Cotec. Aun así, podemos ser positivos, pues, en los últimos años han ido surgiendo una serie de iniciativas arrastradas por el auge del reciclaje que abren una nueva dimensión tecnológica donde las posibilidades son infinitas.

#### Plumas que serán espuma

No es sólo de plástico, papel o vidrio. "El sector avícola europeo genera 3,6 millones de toneladas de desechos de plumas al año, pero sólo el 25% se recolectan y estudian por separado". Así lo explica el equipo de Unlock, un proyecto coordinado por Cidetec, el centro de investigación que emplea plumas de ave para producir plásticos biodegradables destinados a bandejas de semilleros, filmes acolchados o espumas para cultivos hidropónicos. "Los materiales que surjan de estas nuevas cadenas de valor generarán cero residuos y permitirán una biodegradabilidad controlada", apuntan expertos de Cidetec. Según ellos, las plumas son un material ideal para fabricar productos biodegradables ya que "duran el mismo periodo que los cultivos, aportan nitrógeno a la tierra y generan cero residuos al final de su vida útil".

Otro reto: "Reducir la generación de residuos de envases y la pérdida de

alimentos", expone Carmen Antolinos, portavoz de Aina, centro tecnológico responsable del proyecto Prevenpack. Con bases de proteínas y polisacáridos alternativos han ideado recubrimientos comestibles para productos frescos con el fin de mejorar su vida útil, al protegerlos contra la pérdida de humedad y preservando así sus parámetros nutricionales. "Otra opción consiste en el uso de envases comestibles para alimentos en porciones unidosis", detallan desde Aina.

#### Plata o carbono

Pantallas, cables o sensores. Actualmente una gran cantidad de dispositivos electrónicos incorporan circuitos impresos que incluyen la plata como materia prima. Estos productos no cuentan con una estrategia de reciclado cuando terminan su vida útil. Por ello, desde Sinai, el Sistema Navarro de I+D+i, han desarrollado una serie de procesos que permiten recuperar los materiales más valiosos de estos residuos y reincorporarlos a la cadena de producción. Recyclink es el nombre de este proyecto, coordinado por

ADItech. Por su parte, el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) ha impulsado Plastice, iniciativa que usa blockchain e inteligencia artificial para la trazabilidad de los plásticos reciclados.

"Actualmente, sólo se recicla el 20% del plástico producido debido a la presencia de fracciones complejas en los residuos", explican desde CTIC. Plastice plantea implementar nuevos procesos de valorización de residuos alineados con los roadmaps de las tecnologías de reciclado químico más relevantes en Europa. "No sólo se reducirá la cantidad de plástico que se desecha, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a los procesos operati-

Otro ejemplo de innovación tecnológica aplicada a la economía circular es el de EoLO-HUBs. Este proyecto, cofinanciado con casi 10 millones de euros por la UE, recupera la fibra de vidrio y de carbono que componen las palas de aerogeneradores y aviones para reutilizarlos en sectores como automoción y construcción. El centro tecnológico Aitiip es el responsable de este programa que emplea procesos de química verde para el reaprovechamiento de estos componentes además de un software para optimizar el desmantelado de parques eólicos.

vos con combustibles fósiles", añaden.

"En estos proyectos los centros demuestran que son palancas de aceleración de la competitividad empresarial y motor de la I+D+i en España", reconoce Díaz-Carrasco. "Además son expertos en transferir tecnología a la sociedad para afrontar los problemas y retos reales a los que nos enfrentamos", concluye el director de Fedit.

#### Ejemplos en desarrollo

"Estos tan sólo son algunos ejemplos de las posibilidades en economia circular que se están desarrollando en España", aseguran desde Fedit. La Federación Española de Centros Tecnológicos cuenta con una plantilla de más de 9.000 personas que dan servicio a 26.000 empresas cada año. En 2022, sus centros asociados obtuvieron ingresos por valor de más de 772 millones de euros.

Esta asociación organiza, además, Meetech Spain, un challenge tecnológico que reunirá a más de 100 expertos del sector en el que mostrarán propuestas disruptivas —como las aquí citadas — y que tendrá lugar los dias 13 y 14 de junio en el Espacio MEEU de la estación de Chamartín, en Madrid.

En nuestro planeta se generan cada año entre 2.100 y 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos **MEDIO AMBIENTE** 



#### Actuamos para hacer frente al cambio climático.

Desde 2019, hemos reducido las emisiones de CO2 de nuestras plantas operadas en todo el mundo en un 74%. A finales de 2023, alcanzamos el 91% de energía renovable en nuestras instalaciones\*, incluido el 100% en China y EE. UU.



CREAMOS LA BELLEZA QUE MUEVE EL MUNDO 10 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Sostenibilidad en toda la cadena de valor



La complejidad en el control de las emisiones que van del proveedor al consumidor final supone un desafío para las empresas y exige estrategias claras

Jaime Rodríguez Parrondo

a forma en que las empresas abordan la sostenibilidad ha sufrido un cambio de paradigma, aunque, en opinión de los expertos, la mayoría de ellas no lo sabe. Todo se debe a la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, que entró en vigor en enero de 2023 y tendrá que haber sido transpuesta por todos los Estados miembros a sus ordenamientos jurídicos antes del próximo mes de junio; tarea correspondiente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España. Esta normativa obliga a diferentes organizaciones a informar sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y entre otros, a proporcionar detalles de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1, 2 y 3.

Las dos primeras se refieren a las controladas directamente por cada compañía, mientras que las emisiones de Alcance 3 comprenden las que son indirectas; esto es, las producidas como consecuencia de las actividades de una empresa, pero que han sido generadas por otra, lo que implica que ocurren fuera de su control directo y en toda la cadena de suministro. Esto incluye "no solo a los proveedores", explica Luis Cabrera, director de ESG de G-advisory, filial de Garrigues, "sino a todas aquellas empresas con las que se tiene alguna actividad, con ámbitos tan diversos como las inversiones, los edificios bajo gestión o el proveedor de mensajería", detalla.

#### Aguas arriba, aguas abajo

El Alcance 3 abarca así las operaciones "aguas arriba" y "aguas abajo" (upstream y downstream) de una organización; desde las emisiones en la producción de un material y su transporte, hasta el propio uso de un producto por parte del cliente y los tratamientos para su gestión como residuo. Pero también las causadas por los desplazamientos de los empleados, los viajes de negocios, las franquicias de una cadena...

El peso de cada alcance dentro del balance de emisiones de una empresa difiere mucho, por tanto, según su ámbito. Tanto es así, que se estima que el 99% de las emisiones de GEI en sectores como el financiero corresponden a las de Alcance 3. No obstante, la obligatoriedad de aportar esa información será igual para todas las compañías afectadas, empezando por las entidades de interés público, las primeras a las que resulta de aplicación la CSRD, y que el 1 de enero de 2025 deberán de aportar su informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio de 2024.

Al año siguiente, en 2026, le tocará el turno a otras grandes empresas que cumplan dos de los siguientes criterios: más de 250 empleados, más de 40 millones de euros de facturación neta o más de 20 millones de euros de activos totales. Posteriormente, en 2027, se incluirán las pymes cotizadas en los mercados regulados europeos; y —finalmente— a ciertas empresas extracomunitarias con importante actividad y presencia en la UE, ya en 2029. En total, alrededor de 50.000 sociedades, de las que 10.000 son extranjeras y 6.000 españolas, según las cifras ofrecidas por Grant Thornton.

#### Muchas firmas afectadas

"En realidad", aclara Sergi Puig-Serra, socio del área de Auditoría y Assurance no financiero de la oficina de esta firma en Barcelona, "el número de empresas afectadas será mucho mayor". Y es que, como también señala, aunque los autónomos y micropymes—el 94% del tejido empresarial en España— no estén directamente incluidos en la CSRD, sí estarán obligados a recabar datos de sostenibilidad y cumplir con una serie de KPI "si quieren seguir trabajando con las grandes compañías".

Ante esto, se presentan varias barreras para las organizaciones. La primera, la propia complejidad del control de las emisiones de Alcance 3. Y es que una de las principales dificultades a las que apunta Puig-Serra es determinar hasta qué punto las empresas deben recabar información de toda su cadena de valor. "Una incógnita incluso para los profesionales de la sostenibilidad", añade; a día de hoy no existe una guía definitiva que establezca un marco claro y detallado sobre cómo abordar este desafío siguiendo las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad.

De aquí se deriva el aspecto económico, en tanto que la mayoría de las grandes empresas españolas no disponen de la capacidad para realizar dicho control, teniendo que contratar un servicio externo. Y podría ser más crítico en el caso de las microempresas cuando, como indica Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC, las compañías a las que prestan servicio les exijan una "verificación por parte de un tercero independiente", algo que "incrementaría sustancialmente" los costes.

Por suerte, lo que atañe a la monitorización de métricas ambientales y sociales puede ser "solventado con relativa facilidad gracias a herramientas online que facilitan, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono", añade. En este sentido, y teniendo en cuenta el caso de empresas con miles de proveedores, Bascones sugiere aplicar un enfoque gradual, recomendando los modelos y bases de datos existentes -como los del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero- para conseguir estimar algunas categorías de emisiones de Alcance 3, lo que valdría como "un primer paso" con vistas a su control.

Entidades de interés público serán las primeras que deberán aportar dicha información en 2025

#### Reportar y descarbonizar

El análisis de emisiones de Alcance 3 es solo el punto de partida para las empresas. Más allá del deber de informar establecido por la CSRD, las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad exigen que las materias relativas a la sostenibilidad se incorporen a su estrategia de descarbonización, y "las obliga a fijarse objetivos a corto, medio y largo plazo", aclara Sergi Puig-Serra, de Grant Thomton. Deberán medir la evolución de sus emisiones y la consecución de dichas metas, cuyo propósito último debe ser alcanzar la neutralidad de aquellas en 2050.

"En los últimos años", añade Luis Cabrera, de G-advisory,
"bastantes empresas han comunicado objetivos para reducir su
huella de carbono muy ambiciosos, cuando solo conocían sus
alcances 1 y 2". Incluir las del Alcance 3 en la regulación, concluye, es una oportunidad para desarrollar dichas estrategias.

MEDIO AMBIENTE

#### **PUBLIRREPORTAJE**



Los esfuerzos en I+D+i se traducen en cubiertas que aguantan mejor la resistencia a la rodadura y prolongan su vida útil. MICHELIN

## Tecnología de última generación al servicio de un planeta más sano

Michelin desarrolla neumáticos menos contaminantes y más duraderos a partir de productos reciclados, residuos y biomasa. Avances responsables con los nuevos tiempos

el que los recursos naturales son finitos, el compromiso colectivo de administraciones públicas, ciudadanos y empresas para garantizar la sostenibilidad del planeta es imprescindible. Conscientes del desafío, muchas compañías ya han dado pasos firmes en esta dirección. Ocurre con Michelin, el fabricante mundial de neumáticos. Su capacidad de innovación le convierte en una referencia no solo en la elaboración de gomas cada vez más respetuosas con el medio ambiente, sino en una marca de vanguardia implicada con el entorno.

El uso de la tecnología permite a esta multinacional de origen francés avanzar en su estrategia de economía circular, reducir las emisiones de carbono, conservar los recursos y favorecer la biodiversidad. Todo ello se refleja en el desarrollo de unos productos que están concebidos para perdurar en las mejores condiciones el máximo tiempo posible. La durabilidad de sus neumáticos se logra a través de una combinación de factores. En primer lugar, se utilizan materiales de alta calidad y herramientas tecnológicas avanzadas en el proceso de fabricación, lo que garantiza que las cubiertas resistan el desgaste y puedan soportar las condiciones más exigentes en el asfalto.

La investigación juega otro papel fundamental, ya que se llevan a cabo pruebas rigurosas en laboratorios y en circunstan-





#### Innovación para mejorar el futuro

La innovación es una constante en Michelin desde sus inicios. En estos momentos, sus ingenieros están inmersos en la producción de un neumático que sea capaz de soportar las condiciones extremas y desconocidas de la Luna. Uno de los objetivos de la Nasa en su próxima misión Artemis es desarrollar un vehículo con el que recorrer y explorar la superficie lunar. El reto exige de

un neumático de alta tecnología que resista temperaturas superiores a 100°C e inferiores a 240°C, se mantenga firme en superficies rocosas e irregulares y aguante la radiación galáctica. El fabricante de origen francés también ha recurrido a la innovación para el diseño de un sistema de vela automatizado y resistente a las condiciones meteorológicas más exigentes. Wisamo

by Michelin (imagen derecha) aprovecha la energia del viento para impulsar los barcos. Su objetivo es avanzar en la descarbonización del transporte maritimo, ya que la propulsión eólica permite que los buques puedan reducir su dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de efecto invernadero hasta un 20%. Otro ejemplo que demuestra el compromiso de la marca con el futuro.

El objetivo es que en 2030, el 40% de sus materias primas sea de origen vegetal o sostenible, y en 2050 alcance el 100%

En la fabricación de una cubierta intervienen más de 200 componentes, de caucho a cables, plastificantes y azufre

cias reales para garantizar que las ruedas cumplan con los estándares más altos de rendimiento hasta el final de su vida útil.

Hoy en día, un neumático Michelin es un objeto de alta tecnología en el que intervienen más de 200 ingredientes: desde caucho natural y sintético a metal, cables textiles, cargas de refuerzo (negro de carbono, sílice...), plastificantes como resinas y otros elementos como el azufre para la vulcanización. Al estar perfectamente dosificados, estos materiales interactúan para conseguir un conjunto de prestaciones, tanto en materia de seguridad y confort como de reducción del impacto medioambiental. De hecho, el compromiso de la empresa es conseguir que todos los componentes del neumático sean sostenibles. Por ejemplo, va a producir butadieno -un hidrocarburo que se emplea para el caucho sintético- a partir de biomasa, para sustituir al que procede del petróleo. Pero hay muchos otros proyectos para reciclar plástico (PET) y poliestireno, o para recuperar el negro de carbono a partir de cubiertas usadas.

#### Caucho eco-responsable

Asimismo, la compañía ya trabaja en utilizar la menor cantidad posible de materia prima en los neumáticos sin mermar su rendimiento y eficacia. El fin último es limitar el impacto medioambiental y que la resistencia a la rodadura sea favorable, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>. Además, toda la procedencia del caucho natural, ingrediente principal en la fabricación de las gomas, procede de una producción eco-responsable.

La meta es que, en 2030, el 40% de sus materias primas sea de origen vegetal o sostenible. Para 2050, el porcentaje debe alcanzar el 100%. Otro de sus compromisos pasa por rebajar el 50% de las emisiones en sus procesos productivos en 2030, y que en 2050 todas sus fábricas sean neutras en carbono. Todos estos esfuerzos cristalizan en productos concretos: desde las innovaciones a largo plazo, como el concepto Vision -con su banda de rodadura renovable y biodegradable- al nuevo Michelin e-Primacy, con una de las prestaciones de resistencia a la rodadura más bajas de su categoría. Al limitar la pérdida de energía durante el uso, este neumático de diseño ecológico reduce el gasto de carburante y las emisiones de gases contaminantes y, a su vez, amplía la autonomía de la batería de los vehículos híbridos y eléctricos.

Algo similar ocurre con el modelo Michelin Primacy 4+. En este caso, la tecnología MaxTouch maximiza la huella del neumático con la carretera, lo que ayuda a distribuir de modo uniforme las fuerzas de aceleración, frenada y curva. Esto se traduce en un desgaste uniforme y, por lo tanto, en un 20% más de kilometraje. Avances que parecen invisibles, cuyos efectos redundan en la buena salud del planeta. 12 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



## Europa acorrala al ecopostureo

Una nueva directiva obliga a respaldar con datos el compromiso corporativo con el medio ambiente, y sanciona las prácticas engañosas

Vera Castelló

i a la mujer del césar se le pedía que además de ser honesta, lo pareciera, cuando hablamos de ser respetuosos con el medio ambiente a veces se modifica el orden de los factores. Y es que para muchas empresas se ha convertido en más importante el parecer verde, que realmente serlo.

Ejemplo de ello es la cantidad de marcas que buscan transmitir cuan sostenibles son poniendo una etiqueta eco a sus productos; deslizando en sus eslóganes la palabra compromiso; utilizando paisajes soleados en sus anuncios o tiñendo de verde los envases.

Para evitar el ecopostureo, o greenwashing, es decir, trasladar a los consumidores el mensaje de que un producto, empresa o servicio es más respetuoso con el medio ambiente de lo que en realidad es, llega una nueva normativa europea, la Green Claims Directive (directiva sobre alegaciones verdes). Ya no solo bastará con parecerlo, también habrá que demostrarlo.

"Es una herramienta necesaria para fomentar la transparencia corporativa de las compañías a través del reporte de afirmaciones ecológicas que sean fiables, comparables y verificables en toda la UE, persiguiendo a su vez prácticas de competencia desleal entre empresas", analiza Concha Iglesias, socia líder de Sostenibilidad y Clima de Deloitte España. Para ello, la nueva directiva contempla sanciones, y contundentes. En el caso español, el Ministerio de Consumo baraja penalizar con entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal.

Con esta nueva norma, el legislador comunitario establece reglas específicas para proteger a los consumidores "contra una tipología de prácticas comerciales desleales muy extendidas y que están relacionadas con las decisiones de consumo sostenibles", opina Nuria del Pozo, responsable legal de la Fundación Empresa & Clima. Y continúa: "Esto incluye la obsolescencia temprana de productos, afirmaciones medioambientales falsas, información engañosa sobre aspectos sociales de productos o empresas, o las etiquetas de sostenibilidad poco transparentes y creíbles".

La directiva Green Claims marca un antes y un después al establecer que "las afirmaciones verdes o sostenibles deben basarse en un estudio exhaustivo, sustentadas en análisis de ciclo de vida, considerando los impactos ambientales desde el inicio hasta el fin de la vida útil de los productos, incluyendo impactos en la biodiversidad, clima,

suelo y agua", detalla Concha Iglesias.

Sin embargo, para Jerusalem Hernández Velasco, socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, esta normativa no está exenta de riesgo, "pues en cierta forma podría frenar la iniciativa corporativa de avanzar en compromisos, innovar en iniciativas e incrementar la transparencia", advierte.

Según su visión, algunas compañías, por temor a ser acusadas de greenwashing, podrían caer en el greenhushing (silencio ecológico) "y renunciar a un capital legítimo, como es el reputacional, que se obtiene al incrementar la confianza de sus grupos de interés. Una confianza que depende tanto de hacer las cosas bien como de hacer que se sepa", explica.

#### Quedan resquicios

Lo que va a regular esta nueva directiva europea son las alegaciones ambientales explícitas, es decir, aquellas que se ven directamente en una etiqueta o en un texto. "Eso hace que esas ideas de sostenibilidad que transmiten los colores verdes o determinadas imágenes no van a poder controlarse por esta vía", lamenta Paula Baldó de Andrés, directora de la consultora de transformación sostenible Envirall.

Para esta experta, tanto las empresas españolas como las europeas abusan en general del ecopostureo, pero "en la mayor parte de las ocasiones se debe al mero desconocimiento", aclara. "Es cierto que hay casos flagrantes de engaño, como pasó con el dieselgate, pero el greenwashing que vemos en el día a día no suele ser una mentira consciente, más bien que este mensaje suena bien y vende, y como lo sostenible está de moda pues lo digo y ya está, sin ir más allá", alega.

Según el estudio previo a la propuesta de directiva, más del 50% de las declaraciones medioambientales examinadas se calificaron de vagas, engañosas o infundadas; casi el 40% no contaba con evidencias que las respalden, y en el caso de las etiquetas verdes —existen más de 230 sellos ecológicos en el ámbito UE— casi el 50% no cuentan con verificación alguna.

Ante esta realidad, María Molina, directora de Impacto y Abogacía de la consultora Quiero, reconoce que "cómo vamos a pedir a la sociedad que alinee sus hábitos de consumo hacia opciones más sostenibles si no es posible distinguir la realidad de esta oferta". En ese sentido, resalta que "no solo es un tema de práctica efectiva por parte de organizaciones y marcas, sino también de percepción", y recuerda que el informe Sustainability Sector Index de Kantar 2023 muestra cómo los sectores con mayor percepción de greenwashing son el del automóvil, supermercados e hipermercados, y cuidado de la piel.

#### Los fondos de inversión cuidan su denominación

Entre las diferentes regulaciones que existen al respecto, destaca en el campo de la inversión el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, en sus siglas en inglés), lanzado hace dos años, que definia la información que deben suministrar las gestoras con el fin de "generar la confianza en los ahoradores de que los productos que les ofrecen y adquieren se corresponden con sus preferencias y sensibilidades ambientales", explica Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, asociación que promueve la inversión sostenible. Pero "se han producido inconsistencias y dificultades por su ambigüedad", advierte.

De ahí que las nuevas directrices que acaba de publicar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, según sus siglas en inglés) busquen "orientar de forma clara sobre el uso de los términos relacionados con la sostenibilidad, así como con aspectos sociales y ambientales en las denominaciones de los fondos. Además, pretenden evitar que los nombres puedan dar lugar al blanqueo ecológico y proteger a los inversores de afirmaciones medioambientales exageradas o no fundamentadas", desgrana Úrsula García Giménez, cofundadora y socia de finReg360.

Manifestación de protesta durante la cumbre del G7 sobre clima, energía y medio ambiente celebrada en Venaria Reale, cerca de Turín (Italia), el pasado 28 de abril. MEDIO AMBIENTE

**PUBLIRREPORTAJE** 

## Invertir en tecnología para liderar un futuro sostenible

Ingeteam destina 25 millones de euros a un nuevo laboratorio de I+D en Navarra. Con su puesta en marcha, la compañía pretende avanzar en la descarbonización de la economía e impulsar el desarrollo de las renovables



Dos imágenes que recrean cómo será el nuevo laboratorio, junto a las actuales oficinas que la empresa tiene en Pamplona. FOTOS: INGETEAM

Para ser una empresa que quiere conseguir unos buenos resultados económicos y un crecimiento sostenido en cualquier sector económico en la actualidad, hay que apostar por la investigación en tecnología. Si esa compañía quiere, además, ser líder dentro de su área de actuación, tiene que reforzar esa apuesta, convirtiendo la inversión en la investigación y el desarrollo en un elemento imprescindible de su estrategia.

Ingeteam, especializada en el desarrollo de máquinas eléctricas rotativas, electrónica de potencia y electrónica de control y comprometida con la transición energética, ha incorporado desde hace años este concepto a su forma de actuar. Por eso, ha iniciado la construcción de un nuevo laboratorio de I+D en Navarra, en el que invertirá un total de 25 millones de euros, creando riqueza y empleo en la Comunidad Foral. Está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2025.

Con la construcción de esta nueva instalación, que está contemplada en el plan estratégico de la compañía para el periodo 2022-2024, y que está llamada a convertirse en un referente tecnológico de primer orden a escala internacional para la electrificación y las renovables, la empresa redobla su apuesta en I+D con la meta de liderar la electrificación y las tecnologías limpias La compañía destina a la investigación un 5% de su facturación y más de 500 empleados

Con esta nueva instalación, Ingeteam redobla su apuesta en I+D para liderar la electrificación y las tecnologías limpias y profundizar en su propósito de electrificar un futuro sostenible, creando riqueza y empleo de calidad en el territorio, con un proyecto 100% identitario de la compañía.

En el nuevo laboratorio, que estará ubicado junto a las actuales oficinas que la empresa tiene en Pamplona, se llevarán a cabo ensayos parciales, pruebas tipo y pruebas combinadas de electrónica de potencia y de control de los sistemas que Ingeteam diseña y fabrica. Los sistemas que se probarán en esta instalación se dirigirán, principalmente, a los sectores de energía eólica y fotovoltaica, cargadores de coches eléctricos, hidrógeno verde y almacenamiento de energía en baterías.

El nuevo edificio, que añadirá a las instalaciones existentes otros 12.000 metros cuadrados de superficie construida, albergará, además del laboratorio y espacios auxiliares, un nuevo espacio de modernas oficinas diseñado para acoger a más de 250 personas. Aquí se ubicarán los nuevos trabajadores que se están incorporando a la compañía en los últimos años, consecuencia del crecimiento que está experimentando la plantilla, compuesta en la actualidad por 3.500 personas distribuidas en 16 países repartidos por todo el mundo.

#### Innovación, motor del crecimiento

La innovación tecnológica es el elemento determinante en la actividad de Ingeteam. Es el motor de su crecimiento y evolución. La compañía destina anualmente en torno al 5% de su facturación a la investigación, el desarrollo y la innovación. Más de 500 personas de su plantilla trabajan en esta área de I+D. Junto a esta labor interna, Ingeteam también realiza colaboraciones con centros tecnológicos y universidades, en programas de I+D. Se trata de proyectos que tienen su origen en programas oficiales, tanto nacionales como internacionales.

En este contexto, contar con una instalación de estas características colocará a la empresa en una posición inmejorable para seguir llevando a cabo su propósito de electrificar un futuro sostenible. Su puesta en marcha contribuirá a consolidar a la empresa como líder en generación renovable (eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica), en el almacenamiento, en la red de transmisión inteligente y en el consumo eficiente y limpio de energía eléctrica.

Así, Ingeteam se posiciona como un referente a lo largo del ciclo de vida de la electricidad: generación, almacenamiento, transmisión, distribución y consumo eficiente. Este laboratorio de Pamplona vendrá a sumarse a los otros ocho que la empresa tiene ya en el País Vasco y en Navarra, y en los que se prueban sus nuevos desarrollos en el terreno de las máquinas eléctricas rotativas y la electrónica de potencia y control, incluyendo un laboratorio 4.0 de reciente incorporación.



La construcción del laboratorio en Pamplona forma parte del plan estratégico de la compañía para el periodo 2022-2024, y que pretende convertir a Ingeteam en referente de la electrificación sostenible y en actor clave de la transición energética.

La empresa aspira a incrementar su facturación hasta situarse cerca de los 1.000 millones de euros e invertir 210 millones de euros, de los que unos 140 se destinarán a I+D.



MEDIO AMBIENTE 14 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Innovación positiva para el clima



Las soluciones climate-positive buscan reparar o capturar la polución en el momento en que se produce y acelerar la descontaminación

#### Ramiro Varea Latorre

os efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y amenazan la supervivencia de miles de especies animales y vegetales. Para evitar que el desastre vaya a más y limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es imprescindible tomar medidas a todos los niveles.

Cada año se emiten a la atmósfera en torno a 50.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Naciones Unidas ha lanzado una

advertencia: para 2030 deberían reducirse casi a la mitad estas cifras. Ya no es suficiente con que empresas, industrias y ciudadanos reduzcan su huella de carbono. Hay que ir más allá: además de minimizar las emisiones, se deben adoptar e implementar planes para revertir el daño ambiental. Una herramienta muy poderosa para avanzar en esta dirección son las nuevas tecnologías. Es aquí donde se enmarcan las soluciones denominadas climate-positive, un planteamiento muy novedoso que busca generar un impacto neto positivo en el clima.

"Hasta hace no mucho se hablaba de reducir, compensar o minimizar las emisiones. Con estas nuevas tecnologías lo que se busca es recuperar o regenerar, por lo que su impacto en el medio ambiente es positivo. Hay un enorme cambio de perspectiva", sostiene Raúl Mir, CEO de Angela Impact Economy. Hasta ahora el desarrollo económico siempre ha traído aparejado un lado oscuro en forma de impacto medioambiental. "Con este nuevo enfoque se podrá

#### Dióxido de carbono como materia prima

Cada vez más compañías incorporan las acciones climate-positive en sus estrategias. La multinacional de origen alemán Henkel ha trazado una hoja de ruta con tres lineas de actuación que pasan por incrementar la eficiencia mientras se ahorra energía y materiales; descarbonizar al mismo tiempo que se sustituye el CO, por fuentes renovables, y utilizar el dióxido de carbono como recurso convirtiéndolo en una materia prima. "No solo queremos asumir la responsabilidad de las emisiones que causamos, sino ir un paso más allá. Suministramos a la red eléctrica el excedente de energia procedente de renovables que no utilizamos para que otros puedan aprovecharla para reducir sus emisiones", explican desde la empresa germana.

generar crecimiento sin dañar", añade Mir. ¿Cómo? La innovación va a permitir que ciertas emisiones simplemente no se produzcan o que se capturen en el momento mismo en el que están siendo generadas. Esta fórmula ayuda a combatir el calentamiento global con mayor intensidad.

#### Captura y transformación

Para eliminar el dióxido de carbono, las soluciones climate-positive se pueden basar en tecnologías de captura y almacenamiento. "Ya hay sistemas que atrapan CO, y lo almacenan, o incluso que directamente lo capturan y transforman para utilizarlo, en combinación de otras sustancias, como fertilizantes, combustibles sintéticos o materiales de construcción", comenta el experto. Su mayor campo de aplicación es la descarbonización de sectores cuyos procesos productivos emiten CO,, con independencia del combustible utilizado en sus actividades, como ocurre con la fabricación de cemento o la siderurgia de alto horno. La captura de dióxido de carbono también es clave para el impulso de combustibles sintéticos que contribuirán a descarbonizar el transporte pesado.

Este nuevo modo de abordar la crisis climática abre un sinfín de posibilidades. No solo para la supervivencia misma del planeta, también para el crecimiento de las empresas. Además de la evolución tecnológica, se habilitarán nuevas cadenas de valor para su implantación y modelos de negocio asociados a los mercados

voluntarios de carbono, cuyo crecimiento en los próximos años es imparable. El hecho de que las corporaciones inviertan en este terreno les abrirá, además, las puertas a nuevas fuentes de financiación y ayudas, con la consiguiente ventaja competitiva que puede suponer en costes, acceso a operaciones comerciales y posicionamiento a medio plazo.

No obstante, la mayoría de estas tecnologías tan disruptivas se encuentran en una fase muy inicial. "Muchas de ellas aún tienen bajo nivel de madurez, y requieren de desarrollo para alcanzar su viabilidad a escala industrial", afirma el responsable de servicios de Sostenibilidad en Accenture, Nicolás Gavela.

#### Impulso a la inversión

Los fondos de capital riesgo de impacto o de climate tech son los que en gran medida están impulsando la inversión en este campo, que es extremadamente caro. Porque la principal barrera para la implantación de estas herramientas radica en el

#### La principal barrera para la implantación de estas herramientas radica en su todavía elevado precio

precio. Eliminar una tonelada de CO, equivalente (CO2e) a través de estas soluciones tecnológicas se sitúa entre los 50 y 150 dólares, en el caso de captura y almacenamiento en plantas industriales con captura de carbono, y más de 300 dólares si es mediante captura directa del aire. "Conllevan un alto consumo de energía y todavía precisan de mejoras tecnológicas, lo que impacta en los costes y en las decisiones de inversión", admite Gavela.

Otra herramienta con enorme potencial en este ámbito es el blockchain. En 2020, Liverpool se convirtió en la primera ciudad climática del mundo. El uso de las cadenas de bloques facilita la seguridad y el intercambio de créditos tokenizados de carbono, con el objetivo de compensar el impacto climático de la localidad británica en más del 110%. Además de con soluciones tecnológicas, también se puede generar impacto positivo en el clima con medidas basadas en la propia naturaleza. Por ejemplo, mediante la captura natural de dióxido de carbono que se produce en superficies reforestadas o en los océanos.

En la última COP28 celebrada a finales del año pasado en Dubái se puso de manifiesto que la inversión en soluciones verdes es 30 veces menor que la que se realiza en actividades perjudiciales para el medio ambiente, que ronda los siete billones de euros anuales. En 2023 se registraron inversiones en tecnologías de eliminación de CO, por algo más de mil millones de euros, concentradas sobre todo en Estados Unidos. "La cifra es muy limitada si se tiene en cuenta que representa menos de un 0,1% del total de inversiones en energías limpias", concluye el directivo de Accenture.

#### **PUBLICIDAD**









Adriano García y Eduardo Medina (segunda imagen).

# Albacete se convierte en el hub mundial del mantenimiento de renovables

El Grupo británico RES anunciaba el pasado 4 de marzo el cierre del proceso de compra de Ingeteam Service para convertirse en el mayor proveedor independiente de servicios de energía renovable con capacidad multitecnología del mundo. La sede de la nueva compañía seguirá estando en Albacete desde donde se dirigirá la actividad de las más de 2.000 personas que forman parte de las actividades de operación y mantenimiento de RES, distribuidas en 24 países y con un porfolio de más de 40 GW de operación y mantenimiento (O&M) y contratos de gestión de activos a nivel internacional.

RES lleva 42 años en la industria y fue uno de los fundadores de WindEurope. Tras la adquisición de Ingeteam Service, fuera del mercado de fabricantes de turbinas, RES es ahora la mayor empresa independiente de servicios renovables del mundo y la única que presta servicios en eólica, solar, almacenamiento, hidráulica, hidrógeno y biomasa.

Además del negocio de operación y mantenimiento, la integración de Ingeteam Service en RES supone la creación de una nueva línea de negocio para la compañía. La actividad de spare parts para operación y mantenimiento con más de 300.000 referencias de todas las tecnologías, se convierte en una importante actividad que aumenta el valor de los servicios de RES al mercado renovable a nivel mundial. Combinando sus nuevas capacidades con una inversión continua en sus innovadores sistemas tecnológicos, de soluciones digitales y de inteligencia artificial, RES está ahora en una posición única para mejorar aún más tanto las actividades de mantenimiento, como la eficiencia de los activos operativos de sus clientes.

A nivel global, RES cuenta con una plantilla de 4.500 personas que trabajan en los 5 continentes para conseguir un futuro en el que todas las personas tengan acceso a una energía asequible sin emisiones de carbono.

En esta línea, una de las prioridades de la compañía es su política de responsabilidad social corporativa y su implicación con el cuidado de nuestro planeta a través de acciones que promocionan la movilidad sostenible. Una de sus iniciativas más reconocidas de RSC en España ha sido la "Campaña del incentivo de la bicicleta". Así, en 2016, bajo la marca de Ingeteam Service, RES se convirtió en la primera empresa de España en incentivar económicamente a sus trabajadores por ir al trabajo en bici. En concreto, la compañía incentiva con 1 euro al día a los trabajadores que van a su puesto de trabajo en bicicleta.

Esta campaña ha evitado, hasta el momento, la emisión a la atmósfera de unos 100.000 kilos de CO<sub>2</sub> en los últimos 8 años y, además de mejorar la salud y el bienestar del medio centenar de trabajadores que asiste a su puesto de trabajo en bicicleta, ya que el ejercicio diario reduce el estrés y la ansiedad, la campaña ha contribuido a reducir el absentismo laboral.

Otra de las iniciativas pioneras de RSC de la compañía ha sido la puesta en marcha del proyecto En Bici Sin Edad en la ciudad de Albacete, ya que fue la primera empresa en donar a esta ONG el primer triciclo adaptado que les permitía iniciar su actividad en la ciudad. En Bici Sin Edad - Cycling Without Age- es un movimiento internacional que favorece la inclusión social de las personas de edad avanzada, discapacitadas y enfermas, mediante paseos en vehículos adaptados, triciclos con asistencia eléctrica, que son conducidos por voluntarios de la ONG, recorriendo las calles de la ciudad.

La compañía lleva casi una década fomentando la sostenibilidad en Albacete con acciones innovadoras como la campaña 'A Abycine en bici', a través de la cual RES invita al cine a los usuarios que acudan a cada sesión de este importante festival de cine internacional en bicicleta, con la que se evita la emisión de varios kilos de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.

RES es una compañía referente en promoción de hábitos saludables entre su plantilla, por ejemplo, ofreciendo de manera gratuita fruta de temporada cada día entre sus empleados y empleadas. Y además, es un referente en material de conciliación con flexibilidad horaria y teletrabajo y con proyectos innovadores como la ludoteca/campamento de verano en sus instalaciones. Una acción que permite que los papás y mamás de la empresa puedan dejar a sus hijos o hijas en la ludoteca de la empresa durante los días laborales que coinciden con festividad escolar. Estos días festivos en los que el trabajo no para, es complicado conciliar y muchas veces los trabajadores tenían que gastar días de vacaciones o hacer malabares para poder tener a sus hijos atendidos y estar tranquilos. Un servicio que se amplía durante los meses de verano periodo en el que RES ofrece a su plantilla un servicio de Escuela de Verano de forma gratuita. Con esta iniciativa, la plantilla de la empresa disfruta de un servicio gratuito de cuidado de los más pequeños de la casa en época estival y en el mismo emplazamiento en el que desarrollan su trabajo, las oficinas de Ingeteam en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Iniciativas como esta pone en valor el esfuerzo de RES, por facilitar la vida a sus trabajadores, mejorando su bienestar físico y mental y facilitándoles así una conciliación laboral y familiar real.

16 EL PAÍS, MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2024

## Datos que prueben el afán ecológico



Más de 5.000 empresas españolas están obligadas a presentar un informe de sostenibilidad con más de 1.100 indicadores a partir del año próximo

Miguel Ángel García Vega

uizá sea la normativa más trascendente que llega desde Bruselas en las últimas dos décadas. La directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, en sus siglas en inglés) revolucionará los informes sobre criterios de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza (ESG). Un cambio, en términos náuticos, abisal. Antes se debía informar sobre unos 90 indicadores; ahora pueden superar los 1.100. Las compañías tendrán que establecer cuáles son sus impactos, riesgos y oportunidades en relación a la sostenibilidad.

Este esfuerzo mira hacia afuera. Informa al futuro inversor de hasta qué
punto la compañía está comprometida con los Acuerdos de París (neutralidad climática en 2050), y así tomar decisiones financieras más precisas. Queda
una duda, que apela al ser humano: "¿Si
la empresa, por ejemplo, contamina pero ofrece grandes beneficios, los inversores le darán la espalda?". Lo aprendido del pasado, y el comportamiento de
los mercados de capitales, presuponen
que la UE tendrá que "multar" a los in-

fractores, o los beneficios oscuros enturbiarán el río. "Los ahorradores están cada vez más interesados en incorporar criterios ESG a sus decisiones de inversión, ya que ven en ellos una oportunidad para crear valor a largo plazo", defiende María Ordovás, responsable del área de Gobernanza de Forética.

Al menos, parte desde la ambición. Más de 5.500 empresas españolas están llamadas a estas filas. Las entidades de interés público (firmas que emiten títulos) junto a grandes compañías que cumplan dos de estas tres condiciones: volumen de activos superior a 20 millones de euros, negocio por encima de 40 millones o más de 250 trabajadores. Ambas tendrán que reportar el 1 de enero de 2025. "Esta nueva legislación lo que busca, sobre todo, es transparencia, y, además, será más fácil distinguir las prácticas de greenwashing [vender falsa imagen de sostenibilidad]", observa Juan Capeans, director del Centro de Transición Sostenible de IE University. La norma se aplica de forma gradual hasta 2028, cuando afectará a las pymes.

De ahí que primero llegue la práctica y, después, la teoría. Los Estados miembros tienen 18 meses, hasta julio de 2024, para transponer la directiva, la inestabilidad política española podría retrasar esa fecha. La CSRD representa una revisión profunda de la directiva sobre información no financiera (NFRD, según su acepción inglesa), que está en vigor desde 2014.

La visibilidad de los criterios ESG dará a los inversores información más fiable del compromiso ambiental

El gozne sobre el que gira todo es el concepto de doble materialidad. "Para efectuar el análisis de doble materialidad debemos identificar y priorizar los impactos positivos y negativos (materialidad de impactos) en las personas y el planeta en el corto, medio y largo plazo, que pueden ser causados por la empresa (reales o potenciales); pero también de los riesgos y oportunidades que (materialidad financiera), en caso de producirse, pueden tener efectos financieros sobre la organización, también, a corto, medio y largo plazo", describe, a través de una nota precisa, Concha Iglesias, socia líder de Sustainability & Climate de Deloitte España.

#### Complejo pero posible

Bajo esta dificultad poco sorprenden esos 1.100 indicadores. "Va ser complicado, sin embargo, se puede hacer", subraya Nicole Rosow, directora de la Oficina de Sostenibilidad de IE University. "Nuestros trabajadores ya están acostumbrados a enviarnos los datos". Ella profesa fe en esas nuevas siglas: "Tengo ilusión puesto que existe más conciencia social, activismo en la juventud y, sobre todo, porque las nuevas regulaciones también se extienden a las pymes. Va a impactar a muchísima gente a través de las cadenas de valor", pronostica.

Porque el sistema legal se entrelaza y complica, aún más. El espacio normativo en sostenibilidad de España trenza la CSRD, los nuevos Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS, en sus siglas en inglés), la taxonomía (explica cómo los objetivos climáticos están alineados con las actividades de la empresa), las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y sus indicadores S1 y S2, que exigen desde

este año información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente y el clima que repercuten en los usuarios de las cuentas anuales.

En este laberinto, algunas compañías españolas comienzan a desbrozar el camino. Bastantes han encargado la elaboración de la NFRD a la dirección de esa actividad. Pero esta nueva directiva va más allá: exige analizar riesgos, impactos y oportunidades en base a ese análisis de doble materialidad, en el que debe figurar la repercusión -si la hubiera- negativa de la compañía en el medio ambiente y lo sostenible. El tamiz se amplía. Unas 50.000 empresas europeas estarán obligadas (en 2028) a informar sobre sostenibilidad -- incluidas grandes firmas y pymes cotizadascuando antes apenas eran 11.600.

A partir de ahora, las cuentas saldrán más caras. Harán falta —vaticina María Ordovás- mayores recursos humanos, tecnológicos y financieros para cumplir con los requisitos de doble materialidad, los estándares y su cuantificación. Y avisa: "Gran parte de las empresas españolas no están preparadas". Surgen algunas excepciones. Concha Iglesias recorre aquellas bien situadas. Las compañías del Ibex 35 están mejor dispuestas debido a su tamaño, recursos y experiencia en estrategia ESG y cumplimiento normativo. También -adelanta la experta- aquellas que integran esos criterios ESG en su estrategia corporativa a nivel de junta directiva y alta dirección. Un añadido: firmas que desde hace años llevan publicando informes de sostenibilidad. Aunque el sector aconseja asesores y consultores especialistas en manejar esta documentación, pues el verificador tendrá que enviar su trabajo, en principio, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y terminará subido a la plataforma pública Punto de Acceso Único Europeo. Casi un trabalenguas jurídico cuya lectura será realmente complicada.

#### Análisis de la letra pequeña

La CSRD es una directiva de gestión disfrazada de reporting. Multiplica los requisitos que hasta ahora exigía la elaboración del estado de información no financiera (NFRD). Aquellas compañías que han analizado la norma se encuentran con que las carencias suman cientos. "El éxito" - desgrana Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España — "pasa por entender con precisión los requerimientos, asegurar que el consejo y la alta dirección conocen suficientemente bien el calado de la norma, y establecer un plan para adaptarse que se ajuste en tiempo y forma a las necesidades de la compañía". Porque la complicación va más lejos de la doble materialidad. Se dirige a los efectos financieros esperados y los riesgos y oportunidades vinculados a lo sostenible que se encuentran en la normativa. Resolver un puzle.

MEDIO AMBIENTE

EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 17



## La cultura agita la conciencia ambiental

Las obras artísticas que albergan ferias y museos evidencian que la crisis por el cambio climático inspira e implica

Mamen Lucio

a relación entre artista y naturaleza siempre ha estado ahí. ¿En qué época no se han pintado paisajes o escrito sobre ellos? Sin embargo, daban respuesta a muy distintas inquietudes, según el momento. Poco tienen que ver las obras de Smithson, Longy otros representantes del Land Art de finales de los años sesenta con las que hoy se exhiben en galerías y museos, muchas de ellas cargadas de mensajes ecológicos por la crisis climática que vivimos.

Como adelanto, en la década de los años setenta y ochenta, Joseph Beuys ya buscaba trasformar conciencias con sus protestas y *performances*. Y como ejemplo reciente, podemos citar al muralista callejero Banksy, quien el pasado mes de marzo quiso sensibilizar sobre el trato urbano dado a los árboles derramando pintura verde sobre la pared de un solar londinense para simular la copa de un cerezo próximo podado sin ninguna piedad. "Es normal que desde el ar-

te se emitan señales de emergencia. Debemos reformular el presente, pues nunca antes nos habíamos enfrentado a una situación tan límite, donde somos la amenaza y los amenazados. Tenemos que contarlo y ser contundentes", opina el artista vallisoletano Eugenio Ampudia. Tras la pandemia, para mostrar su compromiso ecosocial propuso el *Concierto para el Bioceno* en el Liceo de Barcelona, con 2.000 plantas como espectadoras.

Ahora, ese interés suyo por las especies vegetales ha vuelto a quedar patente en la última edición de Arco Madrid; allí destacó su Árbol deconstruido, un móvil elaborado con palos de playa y hojas de limonero metalizadas "que, con una apariencia casi humana, recordaba que somos aquello que dejamos de ser. Porque, aunque no lo parezca, naturaleza y cultura son lo mismo", opina Ampudia.

También llevó a la feria la iniciativa Be a Tree Now, acción online conjunta con Oxfam Intermón, igualmente basada en el movimiento "para que las personas puedan sentirse y verse como un árbol. Algo importante porque compartimos el 65% del ADN", incide.

Sus mensajes no son una raya en el agua. Maribel López, directora de Arco Madrid, lo constata: "En la re-

La organización Gallery Climate Coalition ofrece directrices sostenibles para que el sector se descarbonice flexión artística siempre imperan el presente y el ahora; es difícil dejar a un lado la preocupación por una realidad tan extrema como la actual, aunque unos lo expresen más formalmente y otros opten por lo conceptual". Y acto seguido empieza a enumerar un sinfín de ejemplos de lo expuesto en este 2024: Adrian Balseca, "que se acerca a la naturaleza desde la economía extractivista"; los fotógrafos Jordi Bernadó y Olivier Render; el dueto Allora y Calzadilla, "quienes llevaron una gran instalación de hojas en diferentes grados de descomposición de un árbol caribeño", o Emilia Azcárate, "con sus proyectos sobre la reutilización de materiales", describe López.

Además, hace mención especial a Belén Rodríguez y sus telas tintadas con elementos naturales, "un trabajo que ha cristalizado en la compra de un bosque cántabro para protegerlo", indica la experta.

"Hablamos de unos discursos que van a más, no solo en lo artístico, sino también en lo institucional. Si hace 10 años las reivindicaciones eran de tinte político, ahora, en esa preocupación por el futuro, priman las nuevas corrientes ecofeministas", considera Óscar Manrique, curador de arte y codirector de la galería madrileña Ginsberg+Tzu.

Comparte tal opinión la también comisaria, historiadora de arte e investigadora Blanca de la Torre, que ya centró su tesis doctoral "en la intersección arte-ecología, ámbito donde puede visibilizarse mejor ese necesario cambio de relato y de cosmovisión. Debemos

#### Cartoneras que venden libros

"La Feria del Libro de Madrid está obligada a ser sostenible por ocupar un parque como el Retiro, que es patrimonio mundial de la humanidad; además, coincide con la celebración del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. Casualidades, o no, que nos permiten demostrar que la industria editorial va mucho más allá de la tala de bosques", explica Eva Urúe, su directora.

Este año, el guiño a las renovables "ha dado un pasito más",
y en la próxima edición de 2025
esperan usar un solo generador. A la vez, la preocupación
por la crisis medioambiental
también se advierte en los títulos que venden los stands. Urúe
destaca que incluso los hay que
reciclan cartón para convertirlo
en libros.

dibujar esos otros escenarios posibles desde lo positivo, desterrando el catastrofismo". Considera esencial avanzar en la trazabilidad de los materiales y llegar a las estructuras internas, "nada de quedarse en la programación y lo epitelial. Urge fijar, desde la gobernanza, la hoja de ruta que exige el nuevo paradigma, incluyendo la fontanería, pero es lo que interesa menos por resultar menos estético", afirma.

#### Continente y contenido

Precisamente, con intención de conseguir que este espíritu cuaje y que la comunidad artística se una contra el cambio climático, hace ya casi un año Gallery Climate Coalition (GCC) inauguró su división en España para implementar acciones efectivas. Esta organización londinense ofrece directrices sostenibles al sector cultural para que se descarbonice. Se trata de una transformación que afecta a continente y contenido, de ahí que ya no exista convocatoria artística al margen de un código de buenas prácticas que, entre otros detalles, han hecho desaparecer las moquetas.

"Hemos empezado a colaborar con GCC este año, en nuestro objetivo de reducir el impacto de la feria todo lo posible. Por suerte, tal y como destacó esta entidad, Ifema tiene una guía sostenible bien desarrollada", comenta la directora de Arco Madrid. No obstante, el primer museo estatal en obtener el reconocimiento de GCC como Active Member 2022 fue el Guggenheim (Bilbao). "Ponemos la sostenibilidad ambiental en el centro del mismo plan estratégico y contamos con un equipo verde, el G-0, que desde los inicios implica a voluntarios de todos los departamentos", subraya Ana López de Munain, su coordinadora de Comunicación.

Este año, "el hito de este edificio tan peculiar ha sido ampliar los paneles solares en las cubiertas. Y el año que viene ya calcularemos emisiones incluyendo todas las exposiciones y en los tres alcances. El objetivo es ser neutros en 2030", anuncia. Todavía queda camino por recorrer, pero parece que en la industria cultural los brotes verdes ya han echado raíces. El arte se ha convertido en soporte clave para reivindicar un mundo más sostenible.

Imagen de un mural del artista Banksy en el área de Finsbury Park, en Londres. 18 EL PAÍS, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Acciones para evitar un mundo sin playas



La mitad de las costas están bajo la amenaza de sufrir una erosión severa a finales del siglo. El factor humano es la causa principal de la falta de arena

Elisa Tasca

na playa repleta de turistas tomando el sol, los pies quemados de los que intentan alcanzar el mar pisando la arena que arde: esta imagen, inmortalizada en miles de postales, podría quedar en el recuerdo. "La presencia de las playas arenosas no puede darse por sentada (...) debido a factores meteorológicos, geológicos y antropogénicos", desvela un estudio publicado en Nature Climate Change. La causa de este fenómeno tiene nombre: erosión. Las imágenes de los temporales en Cataluña, que engulleron parte de la playa obligando a reubicar algunos chiringuitos, son un ejemplo de este fenómeno, que ocurre en todo el mundo, aunque no en todas las costas.

Marta Marcos, profesora titular del Departamento de Física de la Universidad de las islas Baleares, explica que las playas son sistemas dinámicos y, en una situación de equilibrio, la arena oscila en los años y estaciones. "Simplificando, en invierno las olas grandes se llevan el sedimento y la playa queda un poco más estrecha. En verano, las olas pequeñas, pero constantes, lo recogen y lo vuelven a poner donde estaba", detalla. Los litorales casi siempre tienen su reservorio de arena en los sistemas dunares. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, empieza la erosión.

#### Las causas

Detrás de este fenómeno hay varias razones. Por un lado, está el turismo, y el consecuente del auge de las infraestructuras, situadas en primera línea de playa: desde hoteles, hasta los paseos marítimos, que se construyeron encima de las antiguas dunas litorales, el reservorio natural de arena para la playa.

La intensa urbanización de las zonas costeras ha hecho que la playa no consiga responder al impacto de los temporales --por falta de espacio-- y a adaptarse al cambio climático como lo haría una natural. A esto, Ruth Durán, investigadora del ICM-CSIC, añade que la edificación de los muelles y diques también ha contribuido al problema: "La erosión costera es debida también a la construcción de puertos, que actúan como barreras al transporte longitudinal de sedimento [arena procedente del litoral cercano] e impiden que llegue a algunas playas".

En muchas zonas de costa, la arena baja de los ríos y llega a las playas. Por ello, las presas también son responsables de esta alteración de la dinámica natural, tal y como explica Cesca Ribas, investigadora del Departamento de Física de la Universidad Politécnica de Cataluña. "En los ríos, estas infraestructuras hacen que se acumule sedimento que no baja a la costa", asegura. Millones de metros cúbicos quedan retenidos cada año: en algunos ríos del sur de Europa, el volumen de descarga de sedimentos representa menos del 10% de su nivel en 1950, según Climate Change Post.

Finalmente, el cambio climático también incide en el fenómeno. "Con el ritmo actual de emisiones de CO<sub>2</sub>, a partir del 2050 se empezará a ver claramente una aceleración más fuerte de la subida del nivel del mar, que a finales del siglo estará 80 centímetros más arriba", destaca Ribas. Este aumento provoca que la playa se inunde cada vez más y que los temporales impacten sobre un nivel más alto, provocando más deterioro.

Ante este escenario, las áreas urbanas son las más vulnerables, especialmente en la costa del Mediterráneo. José Antonio Jiménez, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, lo resume de manera sencilla: "La erosión de la costa del Sáhara no es un gran problema, porque hay mucha arena. Pero en una playa del Mediterráneo, más estrecha, la misma erosión podría provocar una desaparición total del recurso".

A esto añade otro factor: el económico. "Detrás de la playa hay un sector [turístico] que produce el 11% del PIB español y en algunos municipios, como la Costa Brava, puede llegar al 20%, al 25% del PIB local", asevera. Para estos litorales, muy dependientes del turismo costero, la pérdida de las playas supone un riesgo para su economía. En España, la costa mediterránea es la más afectada, con una alta exposición a la degradación, según los datos de Eurosion. La costa norte, en cambio, sufre una exposición más moderada.

Para limitar las consecuencias de la erosión, muy a menudo se han adop-

tado soluciones de obra rígida, como los espigones. Annelies Broekman, investigadora de CREAF, los describe como un simple parche que puede llegar a agravar el problema, ya que alteran el movimiento natural del sedimento. "Con los espigones se desplaza la erosión al pueblo de al lado", lamenta.

#### Soluciones blandas

Por ello se buscan soluciones blandas, para hacer frente a este fenómeno. Durán asegura que el objetivo es restaurar el equilibrio natural de los medios costeros y devolver a la playa su capacidad de regenerarse: "Una es la renaturalización de la costa para que tenga más espacio para adaptarse a la subida del nivel del mar". Por ejemplo, a través de la sustitución de paseos marítimos de hormigón por otros elevados, sobre pilares de madera, ya que el sedimento puede pasar por debajo.

A esta, se suma la recuperación de los sistemas dunares, una acción que se lleva haciendo en zonas de Cataluña; además, se procede a la restauración y conservación de ambientes naturales como las praderas de posidonia, que aportan sedimento y actúan como protector frente al oleaje. Junto a eso, en muchas zonas se trabaja en una mejor redistribución y gestión del sedimento. "La regeneración de playas se hace con arena que se extrae de reservorios submarinos, que son limitados. Ahora también se recurre a las zonas de acumulación de arena a lo largo de la costa o la que queda atrapada en infraestructuras como los puertos", dice.

Más allá de las soluciones que se están poniendo en marcha, los expertos consultados apuntan a la necesidad de un cambio de mentalidad en los usos del litoral. "Bajo estas condiciones hay que ir adaptándose, ya que en el futuro no tendremos playas tal y como las conocemos ahora. Algunas no serán sostenibles y el coste de mantenerlas sería demasiado alto, e incluso podrían llegar a desaparecer", concluye Durán.

Máquinas trabajan para reponer zonas de arena en una playa de Cádiz.

#### Los satélites no engañan

No hay datos univocos sobre la erosión de los arenales, pero sirven para conocer esta tendencia global. Además, las imágenes analizadas proceden de satélites con una precisión limitada y no permiten apreciar las características de cada litoral. El informe The State of the World Beaches, que analiza los datos de las lineas de costa entre 1984 y 2016, calcula que un 24% de las playas arenosas se está erosionando, frente al 28% que crece y al 48% que sigue estable. El estudio publicado en la revista Nature estima que entre el 13,6% y el 15,2% de las playas podría sufrir una degradación severa para 2050. Esta cifra aumentaria hasta entre un 35,7% y un 49,5% a finales de siglo.

> La extendida urbanización de las zonas litorales hace que la superficie arenosa no consiga contrarrestar el golpe de los temporales

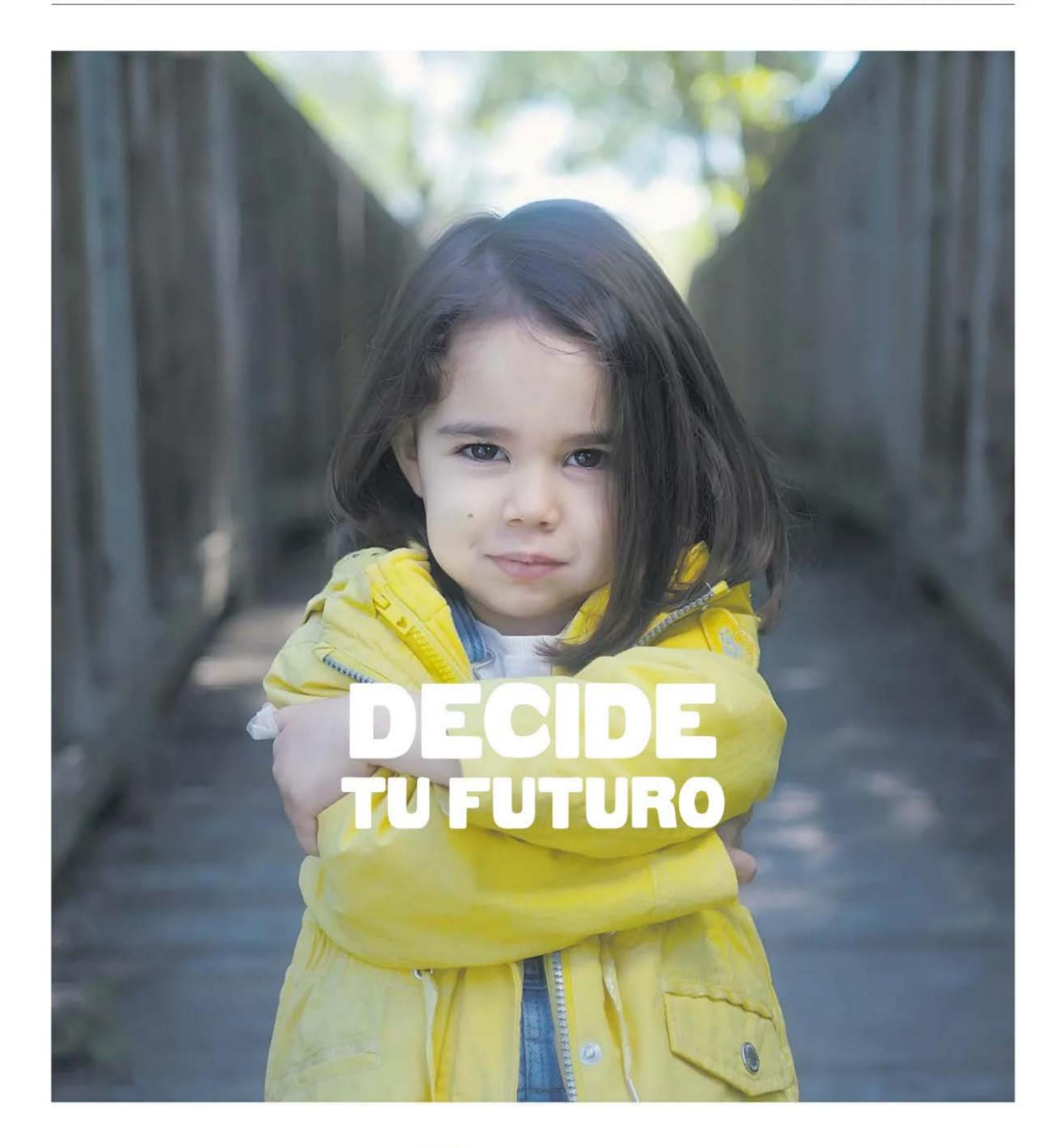



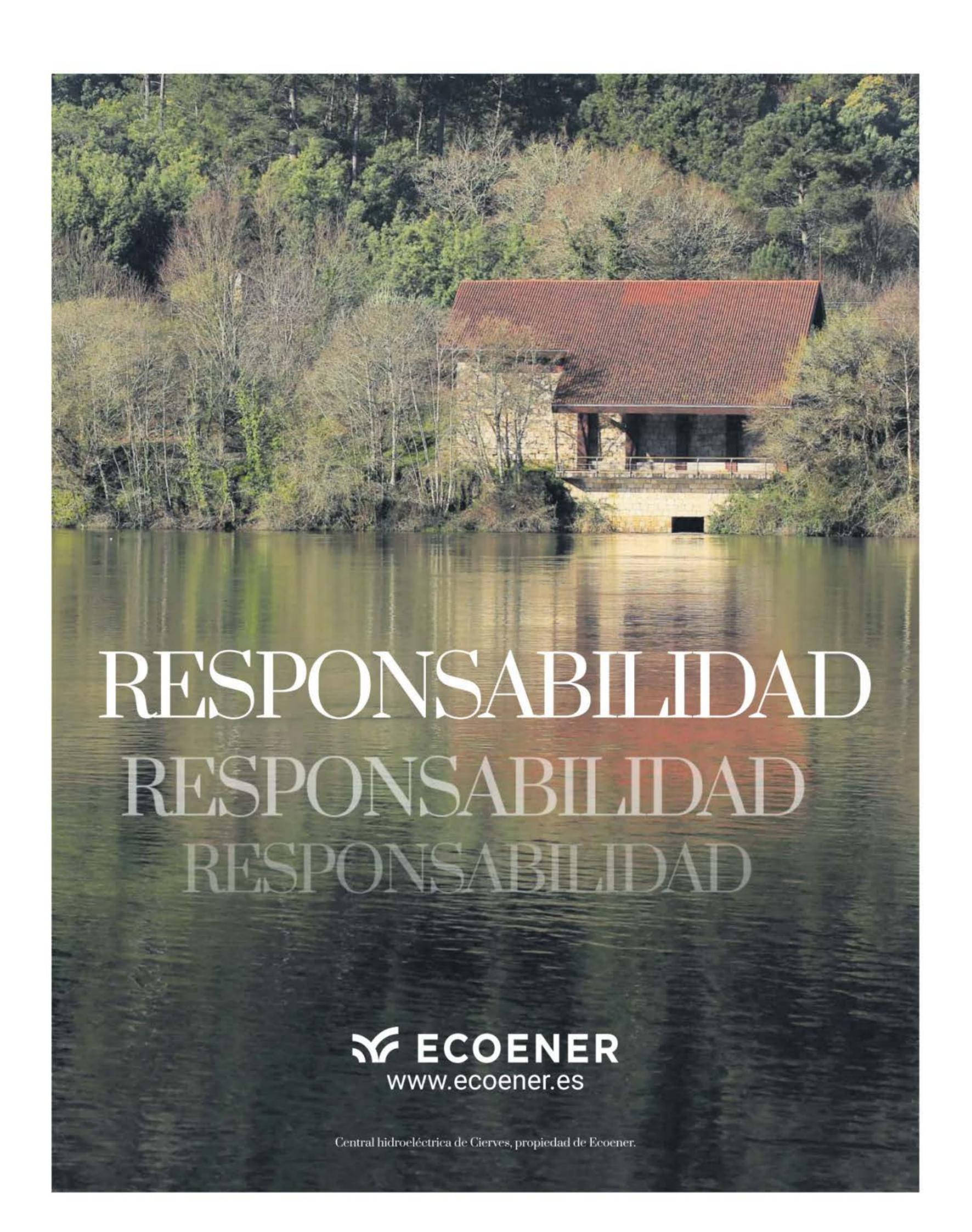